

champions Griezmann obra el milagro contra el Oporto (2-1) en el minuto 101. El Barça se luce ante el Viktoria (5-1) PÁGS. 28 Y29

## EL#MUNDO

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO XXXIII. NÚMERO: II.949. EDICIÓN MADRID PRECIO: I,80 €

• Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad; confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos (Felipe VI) •



El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ante Felipe VI, en el acto de apertura del Año Judicial, ayer, en la sede del TS. J.J. GUILLÉN / POOL

HISTÓRICO DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

## El plante de Lesmes frena el plan de Moncloa para tomar el TC

Amenaza con presentar su dimisión «en semanas» si no se desbloquea la situación del CGPJ Denuncia la «crisis» que sufre el modelo del CGPJ y acusa al Gobierno del «mayor estropicio» de la historia

POR ÁNGELA MARTIALAY / PÁGINA 4 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Dice que la «desjudicialización» del 'procés' es una «huida de la ley» y carga contra los indultos

#### Bruselas impulsa que los beneficios de las eléctricas vayan a familias vulnerables

La Comisión sugiere imponer un tope de precio al gas ruso de inmediato y pide mantener «la solidaridad» continental

POR PABLO R. SUANZES / PÁGINA 22

UGT pide un fondo de rescate para hipotecas ante la subida de tipos del BCE

POR ALEJANDRA OLCESE / PÁGINA 24



El último vuelo de la familia Griesemann y el enigma de las mascarillas

POR ANA MARÍA ORTIZ / PÁGINA II

Jaque mate al Poder Judicial RAFAEL FERNÁNDEZ VALVERDE PÁGINA 13



Filatyev, huido de Rusia. EL MUNDO

PAVEL FILATYEV EL SOLDADO RUSO QUE DESERTÓ

## «En Ucrania, actuábamos como salvajes. No había tiempo para pensar»



MOSCÚ

«No teníamos el derecho moral de atacar otro país, especialmente a las personas más cercanas a nosotros». Arrepentido, el paracaidista ruso Pavel Filatyev desertó hace meses del ejército de Putin y huyó de Rusia, tras participar en la invasión y saqueo de Ucrania. En abril cayó herido y escribió un relato del asalto a Jersón. «Simplemente decidieron regar Ucrania con nuestros cadáveres en esta guerra», explica en una entrevista concedida a EL MUNDO. PÁGINA 14



## **OPINIÓN**



**CAFÉ STEINER** 

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

#### Cabeza fría

CUANDO en España la inflación era algo habitual (en 1977 alcanzó el 25,4%), José Fuentes, economista y posteriormente presidente de la Junta Superior de Precios, acuñó una frase que elevaba el pesimismo a un estadio ontológico superior: «Estamos tan mal que ya parece el año que viene». Hoy, según los datos de Metroscopia, nos enfrentamos a una situación parecida pues 14 millones de españoles ya piensan que el año que viene acaba de empezar y que este otoño-invierno les va a ir de pena.

La cruda realidad a la que nos enfrentamos no puede ser maquillada. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que vivimos en sociedades bien organizadas con estados operativos y que, en consecuencia, nuestra resiliencia ante esta crisis energética, de precios y alimentaria es infinitamente mayor que la de mayoría de los habitantes del planeta. Los estados europeos, como hicieron durante la pandemia, están desplegando una amplísima batería de medidas para amortiguar el impacto de la crisis. Por un lado, las relacionadas con el ahorro energético, la diversificación de fuentes de energía o la reducción de dependencia de Rusia que, por cierto, están funcionando: hemos reducido las compras de gas ruso en un 68% respecto a 2021 y cumplido ya con el objetivo de tener las reservas de gas al 80%, incluso más, lo que nos permitirá sobrevivir este invierno sin suministros rusos. Por otro, todos los

> La España de la Transición sobrevivió no solo a la crisis de precios, sino a la política, poniéndose de acuerdo. ¿Tan difícil es de entender?

gobiernos europeos están adoptando medidas que amortigüen los impactos sobre los más vulnerables; bien sea reduciendo los impuestos de determinados bienes, fundamentalmente de la energía, o transfiriendo recursos directamente a las familias (como ha anunciado recientemente el canciller alemán).

Vamos a ver más medidas de este estilo, como vimos durante la pandemia, porque la guerra de Ucrania no va a parar. Los ucranianos han hecho algo increíble: cambiar el curso de la historia que Putin había preparado para ellos. De ser sometidos en tres días han pasado a resistir 197 e incluso atreverse a montarles contraofensivas a los rusos. Los europeos admiran y apoyan su coraje: según el último Eurobarómetro, el 78% apoya las sanciones económicas impuestas por la UE al Gobierno, las empresas y los ciudadanos rusos mientras que casi siete de cada 10 entrevistados (68%) están a favor de la financiación del suministro y la entrega de equipos militares a Ucrania. Seamos consecuentes y cumplamos con nuestra parte. La España de la Transición sobrevivió no solo a la crisis de precios, sino a la crisis política y de seguridad (recuerden el terrorismo). ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo. ¿Tan difícil es de entender?

QUÉ VA a ser anecdótico. Lo más revelador de cuanto ocurrió en el pasado debate sobre el estado de la oposición fue que Sánchez deshizo el equívoco. La ofensa por la referencia que había hecho Feijóo a El Otoño del Patriarca no era un teatrillo montado por propagandistas -cada vez más- esforzados. Esta semana, en la que se inicia el curso escolar de la esotérica Lomloe, hay que reseñar que España es un país donde se puede llegar a presidente del Gobierno sin entender los rudimentos de una fábula. A usted, lector, no hay que explicárselo, claro, pero por si esto cayera de casualidad en las manos de una apparatchik impresionable: si alguien le advierte de que anda poniendo excusas como la zorra ante las uvas no se apure, lo importante es la moraleja.

Igual que mentar los idus de marzo de un político no es una incitación al asesinato, la referencia al otoño del patriarca -así mejor, con minúsculas- sólo es grosera porque se trata de un tópico al que suelen acudir quienes no han leído el libro. García Márquez, por la sonoridad de sus títulos, más que por la tensión de sus tramas, es una factoría de moldes para el titular perezoso. A cuántos individuos habrá situado en su laberinto el periodismo holgazán: a tantos como crónicas de cualquier cosa anunciada habrá escrito.

No es anecdótico lo ocurrido, porque sirve para explicar la ya casi total extinción del humor en la política. Si el misdo en realidad lo que la oración dispone, con generosa presunción, es la disociación de ambos.

Gracias a esta permanente interpretación expansiva del chascarrillo, la conversación pública ya es, casi sólo, una sucesión de pedruscos enunciativos. La única manera de recuperarla es rebelarse contra ello, hacer como si felizmente ignoráramos que ya hemos alcanzado el

CORRER LA MILLA

RAFA LATORRE



## El otoño del mostrenco

mo presidente encalla, como un vulgar merluzo, en la más deprimente literalidad, qué brillantez cabe esperar del debate público. Abuso de su paciencia, relea por favor la frase anterior y atienda a la circunstancia de que, puesto ante ella, el literal creerá que estoy asimilando al presidente con un merluzo vulgar, cuantriste estadio que hace algunos años anticipó Pérez Reverte. Aquel en el que la mayoría que se tope con el discurso de Marco Antonio en el *Julio César* de Shakespeare creerá que si el general, ante el cuerpo ensangrentado del dictador, dice que «Bruto es un hombre honrado» es porque Bruto es un hombre honrado.

#### **RICARDO**



EN Reino Unido gobiernan los conservadores y en España los socialistas; y este viene a ser el estado natural de las cosas. Sin embargo, hay una extraña asimetría en la manera que tienen estos partidos de hablar sobre sí mismos. Los tories británicos asumen y hasta reivindican su condición de «partido natural de gobierno» en su país. El PSOE, por el contrario, habla como si su actual etapa al frente del Ejecutivo fuese una oportunidad efimera, una línea de pase que se abre entre el catenaccio de los poderosos; esos «obstáculos tradicionales» -como se habría dicho en otra época- que, según el más reciente argumentario de Pedro Sánchez, conspiran para cerrar esta rendija histórica.

Pero, ¿quién es el PSOE para hablar de poder? Cuando termine esta legislatura, los socialistas habrán gobernado la España democrática durante 26 años, mes arriba mes abajo. Esto contrasta con los 14 y medio del PP y los tres de UCD (cinco si contamos la legislatura constituyente). El PSOE también ha tenido larguísimas etapas de gobierno en comunidades como

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, y ha encabezado ejecutivos en Valencia, Baleares, Cataluña, País Vasco, Madrid... ¿Cuántos presupuestos y cuántas leyes habrán llevado la firma de un socialista? Sea cual sea el número, nos hacemos una idea de la influencia que ha tenido todo ello sobre nuestras vidas. Así, en general.

Luego hay detalles muy reveladores de

hay pocos materiales tan indestructibles como la lealtad de un votante socialista de cierta edad. En su novela *Ama*, José Ignacio Carnero resume la actitud política de toda una generación cuando escribe: «Mi madre siguió votando a Felipe González cuando dejó de creer en él. Hace dos décadas que éste dejó la política, pero mi madre todavía hoy sigue votando a Felipe». El poder socialista ha llegado a ser tan apa-

DAVID JIMÉNEZ TORRES



#### Los poderosos

lo que ha sido y es el PSOE en España. Pese al vídeo del dóberman y los escándalos de sus últimas legislaturas, el centroderecha ha terminado adoptando a Felipe González como una suerte de moderno padre de la patria; es inconcebible que la izquierda haga algo parecido con Aznar. Además, en estas décadas hemos comprobado que

bullante que buena parte de la derecha ha interiorizado eso de que el PSOE solo pierde si hay una crisis de por medio. Así pues, no deja de ser cómico escuchar a Sánchez hablar de «los poderosos» que querrían acabar con su Gobierno. En democracia, no ha habido mayor gestor del poder que su partido.

#### OPINIÓN



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO

ADJUNTO AL DIRECTOR Francisco Pascual

#### SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Esteban Urreiziteta. Maite Rico.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez

ADMINISTRADORES:

Stefania Bedogni Fundado en de Salas, Pe Nicola Speroni Balbino Fra

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez,

## Por la catarsis y la reforma del Poder Judicial

CABE calificar de histórico el discurso con el que Carlos Lesmes, todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial pese a que su mandato caducó en 2018, inauguró ayer el año judicial. En presencia del Rey Felipe VI, el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces certificó la crisis del modelo de elección y emplazó expresamente al presidente del Gobierno y al líder de la oposición a renovar ya el Consejo. Pero consciente de lo insostenible de la situación, y de que renovarlo sin incoar su reforma equivaldría a aplazar el problema hasta la próxima negociación entre partidos –un parche inadmisible-, Lesmes asumió la necesidad de aprovechar esta crisis sistémica para abordar la despolitización de la Justicia: «La reforma es ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia», tal como viene reclamando la Comisión Europea con insis-

En una intervención valiente y memorable que ciertamente realza su figura, Lesmes acusó al Ejecutivo de provocar, con su obsceno manoseo legislativo, el mayor «estropicio» de nuestra historia democrática en el tercer poder del Estado con la contrarreforma que impide al Consejo efectuar nom-

bramientos. Y después de maniatarlos como instrumento de chantaje sobre el PP para que se aviniese al cambalache habitual, Sánchez decidió soltar solo una mano al CGPJ para que procediese a nombrar a sus dos magistrados del Constitucional, órgano en el que el Gobierno cuenta con instalar una mayoría sedicentemente progresista que valide las leyes y decretos elaborados al dictado de sus servidumbres parlamentarias, en especial la que tiene contraída desde la moción de censura con el separatismo catalán. A este peligro existencial para el Estado –esa estúpida apelación nacionalista a la «desjudicialización», vulgo impunidad- se refirió expresamente Lesmes en su discurso. Sin entender ese riesgo no se entiende este largo bloqueo. En la práctica, la intervención del presidente del CGPJ es un respaldo moral a los argumentos de los vocales reacios a contribuir a renovar el Constitucional y un freno a los intentos de Moncloa de aplicar el rodillo.

El recelo del PP a negociar con alguien como Sánchez es comprensible: no quiere contribuir a politizar el TC en el sentido ideológico que conviene al socialismo y sus socios. Señalar únicamente la estrategia de bloqueo de Génova, cuya relación histórica con la independencia judicial es como mínimo controvertida, sin señalar antes la ofensiva colonizadora de Ferraz es una trampa. Las palabras de Lesmes contra el abuso del indulto, reinterpretado como instancia de corrección de las sentencias que no le gustan, son de una contundencia sin dobleces.

La situación, efectivamente, es insostenible. Los jueces llevan años soportando los ataques del populismo de izquierdas no por incumplir su función sino por cumplirla: por ejercer de contrapoder a los excesos del Ejecutivo. Como EL MUNDO ha defendido desde su fundación, la injerencia directa de los partidos en los nombramientos de los vocales llamados a gobernar el Poder Judicial, del que a su vez dependen quienes acaban juzgando a políticos de esos partidos, es una anomalía democrática.

Llegados a este punto, y ante el previsible bloqueo en la votación de hoy, los dos partidos mayoritarios han de ceder a la evidencia: Moncloa debe renunciar a su apetito de intromisión en la Justicia



Lesmes certifica que el modelo politizado de ahora ha entrado en crisis y es el momento de cambiarlo

y el PP debe renovar solo en el marco de una reforma estructural. Una que explicite que los vocales cesarán en su cargo en cuanto llegue a término su mandato, para que su renovación no vuelva a depender del capricho de los partidos. Y una que permita que los jueces elijan a los jueces.

Ha sonado la hora de la catarsis. Eso exige Europa, eso reclama este diario y eso anhelan todos los ciudadanos conscientes de que la calidad de una democracia radica en el grado de separación que guardan entre sí los poderes del Estado.

#### GALLEGO & REY



## Europa no puede ceder al chantaje ruso

CON EL OTOÑO YA a las puertas de Europa, Vladimir Putin dio ayer otro giro de tuerca a su estrategia de chantaje a Occidente. El presidente ruso advirtió de que no suministrará más gas ni petróleo ni carbón si la UE trata de limitar los precios de estas materias primas. Además, en un alarde de cinismo, intentó responsabilizar a los países que han adoptado medidas en defensa de Ucrania de la crisis de alimentos que amenaza con agravar el hambre en las regiones más pobre del planeta, cuando el único culpable de esa situación es el sátrapa que ha provoca-

do con su invasión una guerra cruel e injusta que se prolonga ya más de seis meses.

Las nuevas amenazas de Putin no deben amedrentar a los socios comunitarios ni introducir dudas en su apoyo a Ucrania, país invadido cuyo ejército está dando una lección de coraje con la reconquista de varios puntos estratégicos. Los avances ucranianos en el frente norte dan fe de que, pese a todo, Ucrania, que lucha por su libertad, puede ganar la guerra a Rusia.

Los Veintisiete tienen instrumentos para plantar cara al chantaje de Putin, a pesar de que se avecinan meses difíciles como consecuencia de la crisis energética. Y la herramienta más poderosa es el mantenimiento de la unidad de acción. Ursula von der Leyen anunció ayer un plan que incluye importantes medidas para hacer frente a Putin y a las consecuencias que están sufriendo los europeos. Entre estas ini-

ciativas se incluye desacoplar el gas del precio de la electricidad o limitar temporalmente los beneficios de los productores de energía, ideas impulsadas por Sánchez, quien sin embargo aún no ha sabido ejecutarlas de forma adecuada: de ahí que la UE se niegue a extender tal cual la llamada excepción ibérica.

Los planes de Von der Leyen pasan también por utilizar los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas energéticas para reducir la factura de la luz, pero a través de una recaudación finalista –destinada directamente a abaratar la factura que pagan los usuarios–, en lugar de un impuesto discrecional como el implantado por Sánchez en España. Feijóo se ha mostrado dispuesto a apoyar esta iniciativa de la Comisión, lo que abre una necesaria vía de consenso pese al lamentable espectáculo de oposición a la oposición visto en el Senado.

## **ESPAÑA**

## Freno al plan de Moncloa en el TC

● Lesmes fuerza con su discurso una negociación de las fuerzas políticas sobre el Poder Judicial ● La minoría de bloqueo del CGPJ pedirá que no se convoquen más reuniones sin haber alcanzado un pacto previo

#### **ÁNGELA MARTIALAY** MADRID

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio ayer un golpe de autoridad encima de la mesa con su discurso en la Apertura del Año Judicial donde instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse de forma urgente a negociar un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Un Lesmes visiblemente molesto con la situación «inaceptable» que atraviesa la Justicia trató de forzar así a Moncloa y a Génova a retomar los contactos para desbloquear el Poder Judicial y, en caso de que no sea posible, exigió que se devuelvan al órgano que preside sus plenas atribuciones. «Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido», señaló el magistrado ante la atenta mirada del Rey Felipe VI y la alta magistratura.

Posteriormente, en conversación con los periodistas en los tradicionales corrillos retomados tras la época de pandemia, aseguró que estaba dispuesto a ir más allá y dimi-

tir si la situación no cambiaba en cuestión de «semanas».

Además, estas palabras del presidente del TS estuvieron precedidas horas antes por el acuerdo alcanzado por ocho vocales del CGPJ que pactaron constituirse en una minoría de bloqueo frente a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional. La postura oficial es que no pactarán los nombres de los nuevos miembros del tribunal de garantías hasta que se diseñe un procedimiento entre los propios consejeros sobre cómo se deben designar a los candidatos al TC.

Sin embargo, fuentes del Poder Judicial informan a EL MUNDO de que el objetivo último de estos ocho

#### Al PP le interesa una negociación global para mantener cinco sillones en el TC

#### Para el Gobierno, la prioridad ahora es renovar el tribunal de garantías

vocales –nombrados a propuesta del PP– es forzar al Gobierno y el principal partido de la oposición a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Consideran que la situación de degradación institucional es insostenible y quieren preservar a la institución de los «continuos ataques políticos».

Aunque *a priori* con la descripción de este escenario parece que nada ha cambiado en la guerra soterrada que mantiene Moncloa y Génova por el Poder Judicial, la realidad es otra. El tablero se ha movido.

Si bien en los últimos días los populares han realizado un ofrecimiento claro al Ejecutivo de que están abiertos a alcanzar un pacto global en materia de justicia -es decir, negociar de forma conjunta el CGPJ y el TC-, el Gobierno ha visto en las últimas horas cómo se aleja la ansiada renovación de la corte de garantías si el órgano de gobierno de los jueces aparca durante «días» o «semanas» la elección de sus magistrados en vez de elegirlos antes del 13 de septiembre, fecha límite dada por el Ejecutivo a los jueces vía reforma legal.

Entre tanto, en el PP admiten que les interesa ahora forzar una negociación porque saben que una vez que el CGPJ haya nombrado a los dos magistrados del TC y el Gobierno a sus otros dos, perderán toda oportunidad para negociar en el tribunal de garantías la plaza que ha dejado vacante el catedrático Alfredo Montoya. Dicha plaza no es baladí, ya que el grupo conservador del Constitucional pasaría a tener una «minoría histórica» de cuatro magistrados. Para nombrar al sucesor de Montoya es necesario el acuerdo de tres quintos del Senado, es decir, de PSOE y PP.

En ese sentido, los populares consideran que tanto el discurso de Lesmes como la postura adoptada por la minoría de bloqueo del Consejo favorece que se produzca una nueva negociación global en materia de Justicia.

#### A POR EL CUARTO AÑO DE RETRASO

Mandato vencido. El 4 de diciembre de 2018 vence el mandato del actual CGPJ. PP y PSOE ya habían anunciado a los nuevos miembros, pero la filtración de un mensaje interno del PP echa al traste el acuerdo.

Presión legal. El 31 de marzo de 2021 entra en vigor la reforma legal que impide a un CGPJ en funciones hacer nombramientos.

Turno del TC. El 12 de junio le toca a cuatro miembros del Constitucional rebasar su mandato. El bloqueo a los nombramientos del CGPJ impide que designen a los dos que corresponden, lo que a su vez bloquea a los dos que corresponden al Ejecutivo.

Reforma de la reforma. El 28 de julio entra en vigor la reforma de la reforma, que permite -impone- al CGPJ elegir a dos miembros del TC.

Por su parte, la lectura para el Gobierno es bien distinta: una vez logrado el vuelco ideológico en el Constitucional (el tribunal que tiene la última palabra sobre configuración territorial del Estado, política lingüística, educación, etc.), el control de un órgano de gobierno de los jueces (que no puede efectuar nom-

Esos ocho

por decreto

magistrados son

un dique al rodillo

bramientos discrecionales de magistrados del Supremo) pasa a segundo plano. Bien es cierto que el Ejecutivo ha optado por esta vía, que tanto ha molestado al Supremo por la situación límite que atraviesa, tras llevar años mostrando su disposición a renovar el Consejo. Mientras tanto el PP ha estado bloqueando un pacto en torno a la institución aludiendo a la necesidad de cambiar el modelo de elección de los vocales aunque, en realidad, la mayor parte de los motivos del bloqueo eran ajenos al Poder Judicial –por ejemplo, la celebración de distintas

Felipe VI

presidió con

**Carlos Lesmes** 

la Apertura del

**Año Judicial** 

BERNARDO DÍAZ

Supremo.

citas electorales frenó el equipo de Casado a pactar el Consejo-.

Y con este escenario, se celebra hoy el Pleno extraordinario donde tanto los vocales del sector conservador como progresista del Poder

Judicial asumen que «no habrá nombramientos».

Según ha podido saber este periódico, los ocho vocales reacios a designar a los magistrados del Constitucional plantearán tres cuestiones ante sus compañeros. En primer lugar, que se respeten los tiempos del Consejo a la hora de efectuar los nombramientos; en segundo lugar, defenderán que solo se deben convocar los Plenos cuando se acuda a los mismos con un pacto previo alcanzado por los grupos del sector conservador y progresista -lo que incide en la idea de que el pacto se retrasará-; y, tres, apostarán por que se establezcan las reglas vehiculares de formalización de los hipotéticos acuerdos.



#### El desquite de Lesmes

En septiembre de 2018, **Lesmes** se dispuso a dictar su último discurso de apertura del curso judicial. El mandato del CGPJ caducaba en diciembre y su lustroso presidente ponía un broche de oro en el 40° aniversario de la Constitución: citó a **Burke** contra el populismo y mencionó a **Habermas**, que acababa de decir que no hay intelectuales porque no hay lectores. También incluyó referencias a otros tres prestigiosos juristas alemanes.

Lesmes reivindicó el «valor» de la Constitución y «la objetivación» del poder constituyente: los poderes constituidos «nunca

podrán rebasar los límites y las competencias establecidos por aquél». Este es el dilema que plantea hoy, no la renovación del CGPJ, ni reforma de la Ley del Poder Judicial, con la que **Sánchez** maniató al Consejo para presionar al PP, sino la posterior deconstrucción parcial de esa reforma con la que Sánchez se permitía nombrar a sus ansiados dos magistrados para el TC. Tiene su lógica que el Gobierno delimite por ley las funciones de un órgano en funciones; lo que carece de razón es que luego se le consienta ejercer funciones cualitativamente superiores a las impedidas únicamente porque convienen al Ejecutivo.

Lesmes vertebró su intervención de 2018 sobre la idea del respeto a la decisión judicial y contra la posverdad. No era un anuncio ni una visión. Pensaba en Cataluña. Estábamos al final de la crecida. En la cima de la antipolítica, que se rige por la siguiente secuencia argumental: las sentencias son sólo sentencias, dictadas por una minoría al servicio de unos intereses particulares... Esta tromba incluye el «volem votar» y el «hermana yo sí te creo»; y sobre todo el «la democracia está por

encima de la ley». Sánchez se ha imbuido de esa retórica. O sea, el Derecho está al servicio y disposición de autoproclamada voluntad popular; la oclocracia contra la división de poderes. Al final, Lesmes fue claro: «Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse». El Derecho, aseguró, «proporciona certezas».

En esos meses, PSOE y PP alcanzaron un pacto para renovar el Consejo. Sánchez no lo

quería. Así que aceptó el ardid de **Iglesias** de incluir al juez **De Prada**, autor del borrón que contribuyó a fraguar la posverdad con la que se ejecutó la moción contra **Rajoy**. De alguna manera, Lesmes lo había anticipado. De Prada era el candidato de una narrativa;

la Audiencia Nacional consideró después sus comentarios innecesarios a efectos judiciales aunque resultaran decisivos a efectos políticos. Si el PP hubiese aceptado a De Prada como magistrado del TC, hubiese asumido la ficción. La filtración de un *whatsapp* de un

senador del PP ayudó a Casado a recular.

En 2019, Lesmes se centró en la inminente sentencia del Supremo sobre el *procés* e hizo una breve alusión a la necesidad de no alargar la anomalía de un Consejo caducado. En los siguientes actos de apertura elevó progresivamente el tono y agrió a la par el semblante: duro, muy duro y, ayer, demoledor. El confuso *impasse* ha erosionado su reputación; por eso sugiere que podría dimitir

si no se repara la rareza.

Ocho vocales del Consejo se niegan a ser meros figurantes en un cambalache. La reforma de Sánchez está en el TC y el modelo español bajo la lupa de Bruselas. La última y endiablada torsión jurídica y demostración de fuerza de Sán-

chez ha resultado venenosa para la Justicia, ha afianzado el bloqueo. Esos ocho magistrados constituyen un dique de contención al rodillo por decreto, al cesarismo sordo que se alza pisando la raya y magullando el espíritu del poder constituyente.



## Lesmes defiende al Poder Judicial frente a quienes lo «erosionan»

El magistrado pronuncia un discurso que sus compañeros califican de «histórico»

ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Un «discurso histórico» que refleja el hartazgo de un Poder Judicial maltratado por las fuerzas políticas. Así resumen fuentes jurídicas la intervención pronunciada ayer por el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Ante el Rey Felipe VI, la ministra de Justicia, Pilar Llop, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los vocales del Poder Judicial, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Lesmes alertó de la «situación insostenible» que atraviesa la Justicia y exigió una «solución definitiva». «La Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y a minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella», advirtió. El presidente lamentó que «el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando» a sus principales instituciones.

►MALTRATO AL SUPREMO. En su intervención, Lesmes defendió que el Supremo es «un órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho», que «goza de relevancia constitucional» y que debe «poder ejercer sus competencias con normalidad». Además, hizo hincapié en el «agravio» que supone que el CGPJ pueda ahora designar a los futuros magistrados del Tribunal Constitucional pero no tenga prohibido nombrar a miembros del Alto Tribunal: «Es un agravio no solo para toda la Justicia sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestro servicio». Lesmes indicó que «el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia».

▶UN MODELO AGOTADO DE CGPJ. El presidente afirmó que la renovación del Consejo «debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que

impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones», en clara crítica al Partido Popular. Pero, añadió, que el actual modelo de lección del Consejo «se ha instalado en una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales». «Dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia (...) La reforma es por tanto ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible», subrayó mientras el Gobierno se resiste a cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

►LA DESJUDICIALIZACIÓN DEL PRO-

**CÉS.** El presidente del Poder Judicial también aludió al acercamiento del Gobierno y ERC en la mesa de negociación de forma indirecta. Lesmes, sin citar los indultos a los condenados por el 1-O, cargó contra las medidas destinadas a «neutralizar» las sentencias que «no son conformes con el interés político del momento». «La acción política precisa en ocasiones de la adopción de medidas excepcionales para solucionar, o mitigar al menos, algunos de los graves problemas que aquejan a nuestra Nación, en especial los de naturaleza territorial, pero existe el riesgo de que de materializarse esa anunciada desjudicialización lo que se acabe produciendo es una huida de la Ley (...) pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política», destacó.

▶LA CORRUPCIÓN. «Los jueces españoles han actuado efizcamente, con plena independencia, sin más criterio rector que aquellos que la propia Ley establece» en la lucha contra el fenómeno de la corrupción «sin que las críticas interesadas hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales».

#### **ESPAÑA**



AUSENCIA POR COVID. El nuevo fiscal general del Estado, que tomó posesión de su cargo el martes, no pudo regresar ayer al Tribunal Supremo para participar en el acto de apertura del año judicial al haberse contagiado de coronavirus. Álvaro García Ortiz, que solo tiene síntomas leves, delegó la lectura de su discurso en la 'número dos' del Ministerio Público, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde. Javier Barbancho

# La Fiscalía pide más dureza ante la financiación ilegal de partidos

#### La propuesta llega tras la polémica de las aportaciones impuestas por Más Madrid

MANUEL MARRACO MADRID

La Fiscalía General del Estado ha propuesto al Gobierno endurecer las sanciones previstas para el delito de financiación ilegal de partidos, así como los controles sobre las aportaciones que hacen los afiliados. Considera que las sanciones actuales son «inusualmente indulgentes» y que, además, deberían ir acompañadas de la pena de inhabilitación.

También alerta de que la redacción actual de la ley deja un hueco para eludir las condenas por donaciones ilegales recurriendo a las vía de aportaciones de afiliados. Unas aportaciones que deberían tener «mayores controles».

Así consta en la Memoria del Ministerio Público que esta semana ha entregado el nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, al Rey y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento incluye un apartado específico sobre diversas propuestas de reformas legales, entre las que se incluye la referida a la financiación de partidos. La propuesta llega coincidiendo con la polémica sobre las vías de financiación de Más País y

Más Madrid a través de sus cargos y trabajadores.

La Fiscalía alerta de que la regulación legal actual tiene varias deficiencias. Una de ellas, que se prevé penas de multa y e incluso de prisión, pero no de inhabilitación para quien cometa el delito de financiación ilegal. A juicio del Ministerio público, sería «razonable» que la condena incluya también la prohibición de ser candidato a un cargo público.

Además, la Memoria sostiene que las penas previstas «resultan inusualmente indulgentes» y recuerda que en algunos supuestos se trata de multas que apenas difieren de las impuestas cuando se trata no de un delito, sino de una mera infracción administrativa.

Actualmente, el Código Penal sanciona con multa del triplo al quíntuplo de su valor la donación que no cumple con la normativa de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Dependiendo de la cuantía, las penas pueden saltar a ser de entre seis meses y cuatro años de prisión. El documento no precisa cuáles considera que serían las penas adecuadas.

Finalmente, la Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que la redacción actual deja abierta una vía para que las donaciones que no cumplen la ley de financiación se queden sin las condenas que prevé el Código Penal. El motivo es que se ponen límites a las «donaciones», pero se no habla de otra categoría, la de las «aportaciones» de los afiliados.

Eso supone que «el Código Penal no sanciona todas las formas de financiación ilícita de los parti-

#### Cree que las multas son «indulgentes» y que hay resquicios para esquivar la ley

dos políticos». Y que existe «una vía, no precisamente estrecha, para poder sortear las prohibiciones» que contiene la Ley de Financiación de Partidos, al reconducir las donaciones a través de aportaciones de afiliados.

«El escaso control al que se someten las aportaciones constituye campo abonado para que las donaciones que están prohibidas sean vehiculadas a través de afiliados que obren a modo de persona interpuesta».

La Fiscalía General reclama que, además de reformar el Código Penal para impedir esa posibilidad, se incluyan «mayores controles» sobre esas aportaciones. Actualmente solo se exige que se abonen en cuentas abiertas exclusivamente para dicho fin y mediante domiciliación bancaria.

Precisamente la financiación de formaciones políticas a través de las aportaciones de afiliados llegó recientemente a la Justicia debido a la imposición de por parte de Más Madrid y Más País a su personal de entregar a la formación el 10% del salario bruto, una cifra que fue aumentando. La Justicia ha considerado ilegal «tal» obligación.

Tras disensiones internas que provocaron una escisión, ex miembros de Más Madrid integrados en Recupera Madrid llevaron el asunto a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El Ministerio Público acordó abrir diligencias e investigar la supuesta financiación ilegal de Más Madrid a través de esas aportaciones impuestas.

#### DISCURSO FUERTE INCREMENTO DE LOS DELITOS DE ODIO

El contagio por coronavirus del fiscal general, Álvaro García Ortiz, llevó a que fuera la 'número dos' de la Fiscalía, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, a presentar la Memoria correspondiente a 2021. Entre los asuntos que destacó en su intervención estuvo el repunte de los delitos de odio. El año pasado aumentaron un 27% los procedimientos abiertos por ese tipo de delitos. Los más frecuentes estaban relacionados con el racismo o la xenofobia (38&), seguidos de la orientación sexual y de género (25%) y, finalmente, los que tenían su origen en «motivos ideológicos».

#### MALTRATO ANIMAL MÁS PRISIÓN PARA LOS CASOS MÁS GRAVES

La Fiscalía propone en la Memoria endurecer las penas por maltrato animal para poder imponer condenas que impliquen el ingreso efectivo en prisión, es decir, que superen los dos años. Actualmente, la pena máxima prevista es de 18 meses de prisión para algunos casos de muerte. La Fiscalía propone poder llegar en los supuestos más graves hasta los dos años y tres meses. Pero esa cifra –planteada hace meses para la Memoria– ha quedado superada este mes de agosto por el proyecto de ley en el que el Gobierno prevé que las condenas puedan llegar hasta los tres años de cárcel.

## TERRORISMO «CASI IMPOSIBLE» CONDENAR POR ENALTECIMIENTO

Condenar por enaltecimiento del terrorismo en asuntos relacionados con ETA o con el Grapo resulta «casi imposible». Así lo sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la Memoria correspondiente al año pasado, alegando los requisitos que impone para ello la jurisprudencia, en particular la del Tribunal de Estrasburgo. El documento indica que, por el contrario, en los asuntos de 'yihadismo' la condena «no resulta en exceso complicada». La Memoria también resalta que el año pasado se produjo «un repunte» de actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra.

## PP y PSOE encallan otra vez en el desbloqueo

Feijóo exige «requisitos» y el Gobierno insta a renovar el CGPJ «hoy con la ley actual»

#### JUANMA LAMET RAÚL PIÑA MADRID

El órdago de Carlos Lesmes, que amenaza con dimitir si no hay un acuerdo en el CGPJ «en semanas», forzó ayer al PP y al Gobierno a mover ficha. La primera reacción fue del PP: afirmativa, pero condicionada. Desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo precisaron que si Pedro Sánchez «le llama», él estaría «dispuesto a reunirse». «El PP tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del TC y del CGPJ», aseguran fuentes del principal partido de la oposición. Sin embargo, fuentes del Gobierno creen que a quien de verdad apela Lesmes es a Feijóo, porque el PSOE siempre han querido renovar el Consejo.

El PP sigue poniendo condiciones para pactar el desbloqueo del órgano judicial. Sánchez tendría que negociar el documento que presentó Feijóo en julio con los «requisitos» para elegir a los jueces vocales del Consejo «en consonancia con los parámetros que plantea la Comisión Europea». Es decir, que los magistrados se elijan entre sus pares en al menos el 50% de las 20 vocalías. Sin embargo, en el Gobierno siempre han defendido la necesidad de renovar el Poder Judicial sin contrapartidas. Y después, negociar una posible reforma legal, pero no como «requisito».

En el Gobierno consideran que la pelota sigue estando en el tejado del PP. Preguntados por una reunión con el líder popular, en el Ejecutivo se remiten al encuentro que mantuvieron en La Moncloa el 7 de abril, en el que se habló del pacto que había firmado con la dirección de Pablo Casado, y Sánchez instó a un acuerdo. Cinco meses después, dicen seguir esperando una respuesta. «No todos somos culpables» del bloqueo, dicen desde La Moncloa, donde esgrimen que ellos «siempre han teni-



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer la Fundación José María de Llanos en Madrid. POOL

do y siguen teniendo la disponibilidad de renovar el CGPJ bajo la ley actual; se puede hacer hoy mismo».

En el Gobierno siguen sin contemplar la opción de que el CGPJ no nombre a los dos magistrados que le corresponden nombrar para el TC. Dan por hecho que aunque no lo haga este jueves, lo hará antes del próximo martes. Y, en todo caso, la teoría que sostienen en el Gobierno es que ellos pueden nombrar los dos magistrados que les corresponde, aunque no lo haga el CGPJ.

Las posturas están tan alejadas que el PP ve la negociación en «vía muerta» y el PSOE no cree que las negociaciones se reanuden antes de los cambios del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la dimisión de Lesmes sí podría ayudar a un acercamiento forzoso entre populares y socialistas. Su órdago no es menor.

Para el PP, «no tendría sentido que dimitiese, cuando es el capitán del barco». Desde el entorno de Feijóo subrayan que el propio presidente del CGPJ destacó que no quiere «una dimisión colectiva», y respaldan a los ocho vocales conservadores que se han unido.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, instó ayer al líder del PP a presentar cuanto antes la lista de sus candidatos para renovar el CGPJ y le advirtió de que la dimisión de Lesmes sería su responsabilidad. Según fuentes del PP, Feijóo le contestó que no se trata de «repartir nombres», sino «del currículum y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir» los candidatos.



ESPAÑA

## Feijóo pide a los barones «rebajar la euforia»

Les reclama «apretar» en otoño, sobre todo con la vista puesta en las municipales

#### JUANMA LAMET MADRID

Las encuestas le sonríen, pero Alberto Núñez Feijóo es consciente de que «todo puede cambiar en seis meses». Así se lo ha transmitido a su equipo y a los barones autonómicos con los que habla. El presidente del PP ha pedido a los dirigentes regionales de su partido «rebajar la euforia demoscópica», según revelan dos de ellos a este diario. Y ha reclamado «apretar» en las próximas semanas para consolidar las buenas perspectivas de las encuestas y para comenzar a perfilar los candidatos a las elecciones municipales, que le parecen determinantes en su disputa por La Moncloa, según otras fuentes del partido.

En el PP ha comenzado a cundir la sensación de que el «cambio» está cerca. Creen que el debate parlamentario con Pedro Sánchez le salió a Feijóo mejor de lo previsto. De hecho, el presidente del principal partido de la oposición reconoció haberse «divertido», pero no quiere confiarse y ha ordenado cerrar filas y colocar el partido en formación tortuga para la batalla electoral de 2023.

La última encuesta de Sigma Dos para este diario le augura 137 escaños, 43 más que al PSOE. Ello unido al hecho de que Pedro Sánchez «haga oposición a Feijóo» ha desatado una ola de euforia entre los populares. «Está todo el mundo ilusionado como nunca; esta sensación hacía mucho tiempo que no la teníamos en el partido», confiesa un alcalde del PP. «Hemos logrado secar a Vox y volver al bipartidismo; ahora hay que consolidarlo», juzga un barón con mando en plaza, que valora como «fundamental» el nuevo modelo «descentralizado» de partido que ha diseñado Feijóo. Otro de los gobernantes es aún más explícito: «Esto es lo que le pedíamos a [Pablo] Casado, pero no lo hacía. Y es obvio que está funcionando».

A diferencia de Casado, Feijóo ha delegado en los barones autonómicos la responsabilidad de elegir los candidatos a las elecciones locales. Eso sí, les ha pedido que se vuelquen sin prisa en escoger a «los mejores» porque «las municipales son la clave», según revela uno de sus interlocutores. En España, quien gana los comicios locales suele ganar también las generales, y ése es el obvio objetivo principal del PP de Feijóo. En torno a él pivotan todos los esfuerzos, al cabo.

Eso sí, hasta octubre no comenzarán a sustanciarse los nombramientos de los cabezas de lista municipales. Los equipos del coordinador general, Elías Bendodo, y del vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, creen que no hay prisa ninguna porque la clave es «acertar». No en vano, aseguran que el PP tiene una inercia tan positiva «que lo importante es que los

candidatos cojan la tabla y sepan surfear la *ola Feijóo*». Quiere esto decir que el PP espera ganar incluso en caladeros poco tradicionales.

Los populares aún no tienen cabeza de lista en una treintena de capitales y ciudades importantes. En varias de ellas, buscan perfiles de «prestigio» fuera de la política. Además de las municipales, el PP quiere volcarse en retener la Comunidad de Madrid y Murcia, y cree que pueden gobernar en Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y hasta Cantabria, entre otros.

En Génova juzgan «fundamental» crecer en Cataluña y el País Vasco, porque sin ser fuerte en esas dos comunidades es «muy difícil gobernar España», como les viene avisando en privado José María Aznar. Hoy Feijóo visitará, precisamente, Cataluña. Tendrá un encuentro con afiliados y simpatizantes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández.

Ha alertado en privado a los suyos de que «todo puede cambiar en seis meses»

## Génova cree que «lo importante es que los candidatos sepan surfear la 'ola Feijóo'»

Después de eso, y antes de que termine la semana, el presidente popular tiene previsto remitir a La Moncloa su plan energético alternativo. El documento, que contiene más de 50 propuestas, reclamará un nuevo sistema de incentivos a las familias y las pymes que reduzcan el consumo de energía con res-

pecto al año pasado. Ayer, en una entrevista en Antena 3, reclamó que lo que se recaude con el futuro impuesto a las empresas energéticas debe ir «directamente a bajar el recibo de los hogares».

Fuentes del PP añaden más detalles sobre la medida: lo que se planteará es una rebaja directa en la factura de la luz por parte de las compañías, en función del ahorro de consumo bruto de energía. Y esa compensación se la devolvería después el Ministerio de Hacienda a las compañías energéticas. Es decir, se trataría de una subvención parecida a la de la gasolina, pero con la diferencia de que se aplicaría a posteriori y en base a la comparación interanual del consumo en las facturas.

Por ejemplo, si un usuario consumió 400 kilovatios hora en septiembre de 2021 y baja a 200 en septiembre de 2022, obtendría una fuerte bonificación. El PP pretende que haya tres tramos, de mayor a menor.



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este miércoles en la Apertura del Año Judicial. BERNARDO DÍAZ

## Juanma Moreno ficha a la ex portavoz de Cs

#### Otros antiguos cargos del partido liberal también se han incorporado al Gobierno andaluz del PP

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA El Gobierno de Juanma Moreno ha fichado a la que fuera portavoz de Ciudadanos en el Parlamento en la anterior legislatura, Teresa Pardo, que formaba parte del círculo de confianza de Juan Marín, vicepresidente de la Junta en el Gobierno de coalición con el Partido Popular.

Pardo ha sido nombrada delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga, y no es la única alto cargo de Ciudadanos que se incorpora al equipo del PP. También lo hará Ja-

vier Millán, que era delegado de Turismo y Justicia cuando la Consejería estaba en manos del partido liberal y ha sido nombrado delegado de Justicia, Función Pública y Administración Local. Antes de incorporarse al Gobierno de la Junta, Millán había sido también candidato a la Alcaldía de Sevilla y concejal de Cs.

A más alto nivel, la actual consejera de Empleo, Rocío Blanco, también procede de la etapa de Ciudadanos, y se incorporó al Gobierno andaluz como cuota naranja, aunque nunca militó en el par-

tido. Moreno tenía claro que quería contar con ella, dado el trabajo eficiente que había realizado al frente de su departamento.

El Gobierno de Juanma Moreno también ha repescado a asesores y personal de prensa del partido naranja en esta temporada, después de la debacle en las filas liberales tras las elecciones del 19 de junio, en las que Ciudadanos perdió los 21 escaños que había obtenido en 2018 y se quedó, por tanto, sin representación en la cámara autonómica.

El presidente de la Junta anun-

ció desde los primeros días de la actual legislatura que su intención era seguir contando con «los mejores» para su nuevo Gobierno, con independencia de su filiación o militancia. Sin embargo, hasta la fecha, las incorporaciones vienen precedidas de una renuncia expresa a la militancia en Ciudadanos, en virtud de un acuerdo tácito. Desde Cs se ha mostrado cierta condescendencia con esos fichajes siempre que los elegidos renuncien a sus cargos en el partido, ya que no hay ningún tipo de alianza política con el PP.

**ESPAÑA** 

# Ayuso estudia abrir los colegios el 1 de septiembre para conciliar

Baraja generalizar las actividades supervisadas por monitores en los primeros días del curso

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se mostró ayer abierta a «adelantar el inicio del curso escolar al 1 de septiembre», como reclaman las familias para poder conciliar su vida laboral con el cuidado de los niños. Ante el debate reflejado por EL MUNDO sobre la duración de las vacaciones de verano y las dificultades para compaginarlas con los horarios de trabajo, Ayuso se mostró dispuesta a hablar «de manera pausada» con la comunidad educativa con el fin de ofrecer «soluciones» y «colaboración» a los hogares.

Los profesores argumentan que, como se incorporan el 1 de septiembre, no se pueden poner inmediatamente a dar clase, porque no tienen tiempo para preparar la programación. Necesitan, por tanto, unos días de margen, especialmente este curso en el que los nuevos currículos de la Ley Celaá obligan a cambiar y reestructurar buena parte de los contenidos y metodologías. Las familias, por su parte, suelen haber agotado para septiembre sus vacaciones y tienen que hacer todo tipo de apaños para dejar atendidos a los críos.

«Las familias necesitan colaboración, teniendo en cuenta que las más afortunadas llegan a tener 20 días de vacaciones, mientras los colegios están cerrados mucho más tiempo. Tienen cada vez más dificultades para conciliar», dijo la dirigente madrileña en el colegio de educación especial Iker Casillas de Torrejón de Ardoz, donde inauguró el curso escolar junto al consejero Enrique Ossorio.

Aunque las palabras de Ayuso son sólo «una declaración de intenciones para iniciar un debate», una de las opciones que analizará es abrir los centros para que los alumnos puedan hacer actividades lúdicas y deportivas, según fuentes del Gobierno madrileño. Se trataría de dejar a los alumnos «unos días de



Ayuso, ayer, con los alumnos de la escuela de educación infantil Iker Casillas de Torrejón de Ardoz (Madrid). E. M.

transición» para que las clases comenzaran de forma paulatina y generalizar en septiembre los campamentos de ocio y tiempo libre que ya funcionan a nivel municipal durante julio e incluso agosto. Eso implicaría contratar a monitores adicionales que permitirían a los docentes preparar las clases.

Cataluña ha sido la primera autonomía en adelantar este año una semana el comienzo de curso. Los escolares volvieron al colegio el pasado 5 lunes cuando otros años no lo hacían hasta pasada la Diada del 11 de septiembre. Pero Madrid sería la primera autonomía que llevaría el adelanto hasta principios de mes, algo que nunca ha ocurrido en la escuela sostenida con fondos públicos. El curso no suele comenzar hasta la segunda o tercera semana de septiembre, según las CCAA, cuando en otros países de Europa se empieza a principios de mes, aunque se termina antes. Al final, los 175 días lectivos que hay en España están dentro de la media europea, pero las vacaciones se concentran más en verano.

«Tenemos que hacer un gran esfuerzo entre todos para ofrecer soluciones; si bien hay que hacerlo de manera pausada, ahora que tenemos todo el curso por delante», recalcó la líder madrileña, consciente de que la decisión de Cataluña le ha costado muchas críticas e incluso una huelga de profesores que finalmente se ha desconvocado tras prometer la Generalitat contratar a 3.500 efectivos y la reducción de una hora lectiva. Ayuso incidió en que la escuela es una «institución» y todo lo que se haga para mejorarla «es bueno», aunque «hay que hacerlo despacio y de manera meditada». «Tenemos que escuchar a la comunidad educativa y después tomar una decisión», indicó.

Por otro lado, el Pleno del Senado aprobó ayer una moción que insta al Gobierno a impedir las «becas gourmet» para rentas altas de Ayuso. La iniciativa, impulsada por el PSOE y con los votos en contra del PP y el PNV, también pide que en las Estadísticas del Ministerio de Educación no se contabilicen estas ayudas.

#### Vox recurre al TC la norma del 25% en las aulas catalanas

#### G. GONZÁLEZ BARCELONA

Vox presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de la Administración catalana que regula el uso de las lenguas en las escuelas. La norma se acordó para eludir la obligatoriedad de que los colegios aplicasen un 25% de castellano en las aulas tras la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La normativa contempla que cada centro establece un proyecto lingüístico, que luego valida el Departamento de Educación, en los que el catalán es el «centro de gravedad del servicio público educativo de Cataluña» y se evitan «porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas». Además, el Parlament acordó, con los votos del PSC, ERC, Junts y los comunes, una nueva ley de uso de lenguas oficiales en la escuela en la que el catalán es la única vehicular y el castellano es «curricular». Vox considera que la normativa contraviene la Constitución ya que se establece que en Cataluña catalán y castellano son vehiculares en la escuela.

En la presentación del recurso ante el TC, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que la norma es solo «una estratagema» para dar a los colegios un «escudo jurídico» con el que poder incumplir la sentencia del 25% y destacó que ERC y JxCat en el Govern «invaden y roban» competencias al Estado «continuamente». Por su parte, el presidente de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, cree que la norma catalana «expulsa» el español de los colegios y añadió que «una vez más el separatismo evidencia rebeldía y vericuetos legales para seguir vulnerando los derechos y libertades de los catalanes», además de obligar a «abandonar el uso del castellano».

## Andalucía evaluará a sus empleados públicos

Una nueva ley prevé pluses para los funcionarios diligentes y sanciones para los menos trabajadores

Casi medio millón de empleados públicos que trabajan en Andalucía en la Junta, los ayuntamientos y las universidades se verán afectados por la nueva Ley de Función Pública andaluza, que incluye una evaluación del trabajo de los funcionarios y establece pluses vinculados a los resultados. El volumen de trabajadores afectados da una idea de la

dimensión del anteproyecto de ley

aprobado ayer por el Consejo de

SILVIA MORENO SEVILLA

Gobierno, que debe iniciar ahora el trámite en el Parlamento andaluz.

El Gobierno andaluz, que preside el popular Juanma Moreno, pretende que esta ley sea aprobada lo antes posible e intentará que tenga una tramitación urgente en la Cámara, como señaló el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz también persigue alcanzar un amplio grado de consenso con los

diferentes grupos parlamentarios, por lo que tampoco descarta que la tramitación sea ordinaria.

La nueva Ley de Función Pública andaluza reemplazará a la anterior legislación, que fue aprobada hace 37 años. Esta ley es una vieja aspiración de los empleados públicos andaluces que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE trataron de impulsar en diferentes etapas. Pero los borradores que circularon nunca fueron aprobados ni

superaron el trámite parlamentario.

En cambio, ahora, los trabajos están muy avanzados. Comenzaron en la pasada legislatura, cuando el Gobierno andaluz logró el apoyo de UGT, CSIF y CCOO para su texto legal, abierto ahora a posibles enmiendas en el Parlamento.

Esta nueva ley establece complementos salariales vinculados a los resultados del trabajo del empleado público. De esta forma, el funcionario que más trabaje podría ganar más que otro menos diligente. «Quien no haga bien su trabajo, quedará señalado por su mala praxis», explicó el consejero Nieto. Los empleados públicos que no desempeñen bien sus funciones se arriesgan, incluso, a sanciones como traslados forzosos de puesto, pero siempre dentro de la misma localidad.

La nueva ley afectará a todos los empleados públicos, incluidos los que trabajan en el conglomerado de empresas públicas y agencias de la Junta, la conocida como administración paralela. También será de aplicación a los trabajadores de los ayuntamientos y las universidades, además de los sanitarios, docentes y funcionarios de Justicia.

#### **ESPAÑA**



El presidente valenciano, Ximo Puig, saliendo de su despacho en el Palau de la Generalitat. Jorge GIL / EUROPA PRESS

## El Consell de Puig trata de desactivar en Europa los casos de abusos

La Generalitat apela a la Comisión para cerrar la investigación iniciada tras una queja del PP

#### **NOA DE LA TORRE** VALENCIA

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examina este jueves la política de menores de la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Lo hará tras una denuncia del PP a cuenta de los 175 menores tutelados de la Generalitat que denunciaron algún tipo de abuso sexual entre 2020 y 2021. El PP, además, incluyó en su queja el caso de los abusos del ex marido de Oltra, por lo que su antigua Consejería —la de Igualdad y Políticas Inclusivas que ahora dirige Aitana Mas— se ha propuesto desactivar cuanto antes esta investigación que podría seguir los pasos de la de Baleares.

La Consejería ha delegado en un alto cargo de segunda fila la defensa en Bruselas de la gestión de los centros de menores. El encargado de dar la cara ante la Comisión de Peticiones será Juan Vicente Santos, un director general nombrado en su día por Oltra y con un perfil eminentemente técnico. Sin embargo, su labor se extiende más allá de su comparecencia ante el órgano del Parlamento Europeo, pues ya ayer mantuvo reuniones con funcionarios de la Comisión Europea «para que tengan claro lo que se está haciendo aquí», según admitieron a este diario fuentes de la Consejería.

De hecho, fue el propio departamento del Gobierno de Ximo Puig, al ver que la Comisión de Peticiones daba alas a la denuncia del PP, el que tomó la iniciativa a finales de julio de llamar a la puerta de la Comisión Europea. Santos se entrevistó ayer con funcionarios de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y con los de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea.

El objetivo no era otro que explo-

rar otra vía que permita dar un carpetazo a la investigación. El argumento que siempre sostuvo Oltra, y que mantiene Mas, es que la Comisión de Peticiones es un órgano «politizado» en manos de la *popular* Dolors Montserrat. «No esperamos mucho de un espacio liderado por una ex ministra del PP», resumen las fuentes consultadas.

Lejos de quedarse parada, la Consejería se ha movido por tanto buscando desacreditar de antemano las conclusiones de la Comisión de Peticiones. No en vano, si Compromís y la cúpula de la Consejería esperaban que la dimisión de Oltra tras su imputación sirviera para dejar en un segundo

La Comisión de

Peticiones analiza

las denuncias de

niños tutelados

Un alto cargo se

funcionarios de la

Comisión Europea

reúne con

plano el espinoso asunto de los menores, ha sido este órgano europeo –al margen de la instrucción judicial en Valencia- el responsable de mantener vivo un tema al que las Cortes Valencianas dio carpetazo. Los socios de izquierdas (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) han bloqueado una y

otra vez una comisión de investigación en el parlamento autonómico.

«Queremos saber la verdad y llegar hasta las últimas consecuencias», según Elena Bastidas, portavoz adjunta del PP y responsable de la denuncia. Es más, su intención pasará este jueves por pedir que una misión de eurodiputados visite la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano la situación de los centros de menores, sobre la que alertó incluso el defensor del pueblo valenciano. El Síndic de Greuges llegó a enfrentarse a Oltra acusándola de entorpecer su propia investigación, que acabó cerrando al aceptar la Consejería sus recomendaciones.

Ahora bien, fue el defensor del pueblo quien hizo aflorar la cifra de los 175 menores tutelados víctimas de abusos en un polémico informe. El PP se acogió a esta cifra para llevar su denuncia a Europa, pero la tesis que defenderá la Generalitat se basa en que los *populares* «han ma-

nipulado el informe» y que incluso hav abusos de la época del gobierno del PP. Según la versión oficial, no todos los abusos se produjeron estando los niños en el sistema de protección de la Generalitat, sino que en 58 casos el motivo de la tutela fue precisamente la sospecha de abuso previo. Y nunca el abusador fue un

abusador fue un educador, como sí ocurrió en el caso del ex marido de Oltra.

Este último, denunciado en 2017, es el que sentará el próximo día 19 a Oltra frente al juez. Lo hará en calidad de imputada. No es la única de la Consejería, porque el juez mantiene investigados a 13 técnicos y altos cargos.

#### «La devolución de menores desde Ceuta la decidió Madrid»

#### GEMA PEÑALOSA MADRID

La vicepresidenta de Ceuta, María Isabel Deu, ratificó ayer ante la juez que investiga el retorno de menores desde Ceuta a Marruecos en el verano de 2021 que el Gobierno coordinó la estrategia de devolución. «Todo lo decidía Madrid», zanjó. Deu se pronunció en los mismos términos que ante el fiscal en su comparecencia del pasado diciembre. En ella, aseguró que siguieron en todo momento las instrucciones del Ministerio del Interior para retornar a los adolescentes.

Además, ayer apuntó sobre el Ministerio de Presidencia, que entonces ocupaba Carmen Calvo, y otros altos cargos. De hecho, Deu ofreció aportar todas las comunicaciones que mantuvo con jefes de Gabinete y otros responsables de los ministerios. Deu insistió en que tenía contacto «todos los días» con el Gobierno central a través de la Vicepresidencia, Asuntos Sociales e Interior. Según destacó, su equipo tuvo reuniones directas con el Ministerio del Interior. La vicepresidenta del Ejecutivo ceutí, además, trató de justificar la falta de procedimiento legítimo -como es la expulsión sin seguir los parámetros de la Ley de Extranjería– alegando que se trataba de una situación de excepcionalidad con la que defendió la legalidad del operativo.

También estaba prevista para ayer la declaración de la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, quien pidió a la magistrada no asistir alegando motivos de salud. Ambas están imputadas por prevaricación. Según explicó María Isabel Deu a la Fiscalía en su declaración del pasado mes de diciembre, España expulsó a los menores que saltaron la valla en 2021 -lo hicieron en el apogeo de la mayor crisis diplomática con Rabat de los últimos años- sin saber quiénes eran sus familias ni adónde iban a ir una vez fuera de España. «No me constan quiénes eran las familias de origen», indicó.

En la misma comparecencia, precisó que nunca tuvo acceso a la documentación a pesar de haberla solicitado. Sus apreciaciones son de suma relevancia ya que junto a Mateos fue la persona que hizo posible ese dispositivo. El fiscal sostiene que las repatriaciones debieron ejecutarse siguiendo la Ley de Extranjería y no a través de un acuerdo entre España y Marruecos, que es el camino que escogió el Gobierno.

ESPAÑA

## El misterio de las mascarillas en el último vuelo de los Griesemann

Dudas sobre el sistema de oxígeno del avión que partió de Jerez y se estrelló en el Báltico

#### ANA MARÍA ORTIZ MADRID

Tal expectación despertó el vuelo, que cuando se estrelló en el Mar Báltico, 350.000 personas lo seguían a través de Flightradar24, web que muestra el tráfico aéreo. «Espero que no hayamos visto un accidente aéreo en tiempo real», decía una piloto en Twitter al ver que el icono del avión, que había partido de España, desaparecía del radar tras horas cruzando Europa sin responder por radio a los servicios de control aéreo de los países por los que pasaba.

Quienes seguían al que bautizaron como «el avión fantasma» se preguntaban qué les había pasado a los pilotos y quiénes eran los ocupantes. A la segunda cuestión tuvo respuesta enseguida José León, dueño del restaurante La Esquina de Catalina, en Zahara (Cádiz). «En cuanto escuché que el avión había salido de Jerez de la Frontera y que iba a Colonia, supe que se trataba de Griesemann. No hay muchos alemanes en la provincia con jet privado», cuenta.

No se equivocaba. A los mandos del avión iba su cliente y vecino Peter Griesemann, de 72 años, dueño del grupo empresarial Griesemann, con 1.200 trabajadores. Entre los negocios de la firma está Quick Air, dedicada al servicio de vuelos medicalizados, de ahí que Peter estuviera formado como piloto. Tras pasar unos días en su casa gaditana, en la ladera de la playa de Los Alemanes, desde la que podía ver Marruecos, regresaba a Colonia (Alemania) con su mujer, Juliane (69 años), y también con título de piloto, la pequeña de sus tres hijos, Lisa (27), y la pareja de ésta, Paul Föllmer (26). «Griesemann y su mujer llegaron al pueblo sin hijos hace más de 30 años. Estaba muy integrado, era un zahareño más», cuenta el hostelero. «Venía mucho al restaurante. La última vez, hace un par de meses. Le gustaba mucho el rabo de toro, retinto al ajillo. Fue lo último que tomó».

Recuerda José a la pareja «gruesa, corpulenta» y muy cordial. «Él era un tío grandísimo, medía más de dos metros; y bonachón, no como la mayoría de los alemanes, que siempre marcan distancia», relata. En Zahara, asegura, pocos sabían que era millonario. «Yo sí, porque conozco su historia, pero no se le notaba el dinero. Algunas veces venía en bicicleta».

Aunque se había jubilado, seguía muy pendiente de sus ambulancias

aéreas. «A veces venía por trabajo, a Marbella o a Ronda, para coordinar la evacuación de algún enfermo, pero él ya sólo pilotaba para sus viajes privados. Hace un par de meses estuvo porque a un vecino suyo, uno de los accionistas de Allianz Seguros, le dio un infarto. Se lo llevó corriendo a Alemania, pero falleció».

Menos frecuente era ver por Zahara a la hija pequeña, Lisa, sobre todo desde que el año pasado adquirió con su pareja un centro de equitación en Alemania, aunque seguía ligada al negocio familiar. En marzo pasado, por ejemplo, divulgaba en Facebook lo orgullosa que estaba de un rescate aéreo en Hostómel (Ucrania): «Una familia ucraniana fue víctima de un tiroteo militar. Lamentablemente, la madre y su hija de 16 años resultaron gravemente heridas

por los disparos. (...). Hoy trajimos a toda la familia a Berlín para que reciban tratamiento médico».

Como los Griesemann, el piloto español Iván Castro trabaja en evacuaciones médicas aéreas. En su tiempo libre, investiga por su cuenta accidentes como este, del que ha estado muy pendiente. El Cesna 551 OE-FGR, para ocho pasajeros y de 1979, despegó de Jerez a las 14.49 horas. «Por los mensajes de radio entre los controladores y el avión se sabe que tuvo problemas al poco de despegar. Sobre Toledo, me dicen mis fuentes. A partir de ese momento,

se perdió todo contacto de radio con él», explica Castro.

El Ejército del Aire activó inmediatamente lo que se conoce como un «interceptor». «Un avión que está de guardia 24 horas 365 días al año y preparado para despegar en pocos minutos ante cualquier incidente en nuestro espacio aéreo», detalla el experto. El caza español lo escoltó hasta los Pirineos a la vez que se alertaba a Francia de que se dirigía a su espacio aéreo. El OE-FGR seguía en línea recta a una altitud y velocidad constante, presumiblemente con el piloto automático puesto. Las auto-

EL TRAYECTO DEL 'AVIÓN FANTASMA'



FUENTE: Elaboración propia

A. Matilla / EL MUNDO



Peter Griesemann y su esposa Juliane en un acto del carnaval de Colonia.

#### «No se le notaba el dinero», recuerdan en Zahara al fallecido, un millonario alemán

ridades aéreas fueron así avisando a los países que estaban en su trayectoria. A Francia le siguió Alemania, que igualmente despegó dos cazas. Como se temía, el avión sobrevoló la ciudad donde tenía previsto aterrizar, Colonia, y continúo hacia el Báltico, donde los daneses se hicieron cargo de la escolta. «Creo que los interceptores daneses fueron los últimos que lo siguieron hasta estrellarse», dice Iván Castro. Esto sucedió cuando se le acabó el combustible, frente a la costa de Letonia, a las 19.38. Los pilotos de los distintos cazas que lo siguieron, explica este piloto, fueron verificando uno tras otro visualmente «que nadie se encontraba a los mandos del avión».

La explicación más lógica sobre lo sucedido, la hipótesis que más fuerza tiene, es que tanto el piloto como los pasajeros perdieron la consciencia por una pérdida de presión en la cabina. «Se puede despresurizar de forma súbita (porque se rompa un cristal, una parte del fuselaje, etc...) o de forma lenta, que es más difícil de detectar. Hay una alarma que se ilumina en ambos casos. Se enciende en color rojo o ámbar, cabin altitude, y te avisa de que el avión está perdiendo presión», dice Castro.

La incógnita es qué sucedió con las máscaras de oxígeno. «Deberían llevar obligatoriamente mascarillas para los pilotos y para los pasajeros. Para los pasajeros, la duración del oxígeno es de aproximadamente 15 minutos. Lo suficiente para un descenso de emergencia hasta una altitud a la que se pueda respirar. Para los pilotos de cabina hay dos horas de duración de oxígeno», explica. «Otra duda que hay que resolver es saber si habían cargado el sistema de oxígeno en el avión. El oxígeno hay que recargarlo de forma frecuente. O no actuaron con suficiente rapidez o no funcionó el oxígeno. El tiempo útil de consciencia sin oxígeno a esos niveles es de 15 segundos o menos para reaccionar y ponerte la máscara y activar el oxígeno».

Al cierre de esta edición, los servicios de emergencia seguían buscando el avión y a la familia Griesemann. «Hay que recuperar la caja negra para saber qué ha ocurrido. Recuperar los restos del avión sería muy importante para saber si falló el sistema de presurización, el de oxígeno, las mascarillas...».

#### OTRAS VOCES



#### **FUERA DE LÍNEA EDUARDO**

#### La monarquía no es un souvenir

ÁLVAREZ

ESTÁ la monarquía británica cada vez más lejos de ser ese espejo en el que se miraban las demás monarquías parlamentarias con la veneración con la que uno se acerca a un oráculo. Y es que, de no ponerle pronto remedio, la institución más incardinada durante siglos en el adn de los habitantes de las islas va a acabar reducida a mero souvenir. Se ha celebrado con toda la pompa y circunstancia el setenta aniversario de Isabel II en el trono, reina que pasará a la Historia merecidamente con el apelativo de la grande, bien ganado tras un larguísimo mandato plagado de aciertos y no exento de dificultades en el que ha sabido mantenerse como el gran símbolo aglutinante de un pueblo que ha pasado de ser un imperio a convertirse en ese país sumido en la añoranza y con vocación aislacionista que es hoy. Pero hasta la más grande reina de los británicos necesita tanto como merece un descanso. Y seguir desdeñando su inevitable paso atrás está despojando a la institución que encarna de sus poderes de moderación e influencia, esenciales para la supervivencia de la Corona en el siglo XXI, mientras engorda el carácter de

No ha dejado desde luego buena impresión lo ocurrido con el traspaso de

> Está la monarquía británica cada vez más lejos de ser ese espejo en el que se miraban las demás monarquías parlamentarias

poderes en Downing Street. Entristece el declive agónico de una soberana que ha trocado el cetro por el bastón pero que se resiste a apartarse a tiempo pese a que ya le faltan fuerzas para cumplir con sus exigentes funciones constitucionales. No es la reina de Inglaterra la protagonista principal de una soap opera en la que se intercambian como escenarios Buckingham y Balmoral como si nada y se reducen a meros actos protocolarios tanto la prerrogativa para aceptar la dimisión de Boris Johnson como la encomienda a su sustituta, Liz Truss, para que forme nuevo Gobierno. No por casualidad fue el gran teórico de la monarquía británica, Walter Bagehot, quien en el siglo XIX dejó escritas las obligaciones primordiales de todo soberano constitucional, entre las que destacan las famosas potestades de animar, advertir y ser consultado que le convierten en árbitro del sistema. Si en 2022 en Londres sigue asustando el verbo abdicar, flaco favor hace al buen funcionamiento de la institución no activar al menos sin más dilación una ley de la regencia que permita cumplir esas funciones que trascienden con mucho el servicio que pueden prestar unas figuritas decorativas



ISABEL DÍAZ AYUSO

Recoge el guante de las familias en los colegios

▲ La presidenta de Madrid está dispuesta a estudiar el adelanto del curso escolar al 1 de septiembre, medida que favorecería la

conciliación en muchos hoga-**POPULI** res. La dirigente popular ma-

nifestó ayer su intención de escuchar a la comunidad educativa y a las familias para abordar el asunto.



AITANA MAS

VOX

Maniobra para no investigar los abusos a menores

◆ La consejera de Igualdad valenciana sigue entorpeciendo la investigación de los abusos a menores tutelados

que acabó con la dimisión de su antecesora, Mónica Oltra.

Tras poner sucesivas trabas al esclarecimiento del caso en España, ahora trata de desactivarlo ante la Comisión Europea.



**JOSU JON IMAZ** 

Gran operación con un fondo de inversión

▲ Repsol, con él como consejero delegado, ha vendido el 25% de su área de upstream (exploración y producción de hidrocarburos) al fondo de inversión EIG, valorando el conjunto del negocio en cerca de 20.000 millones. Una operación con la que la compañía ratifica su posición de solvencia en un sector tan delicado como el energético.



**GERARDO IRACHETA** 

Sigma Dos y su acierto electoral en Angola

♠ Sigma Dos, empresa que él preside, acertó el resultado de las elecciones generales de Angola del pasado 24 de agosto -que ganó el presidente del país, João Lourenço-, pronóstico certificado tras el cierre de las urnas y el inicio oficial del recuento. Un espaldarazo al buen hacer del instituto demoscópico, que se abre al mercado internacional.



**ELEISA DURÁN** 

La Fundación la Caixa presenta sus exposiciones

La Fundación la Caixa, con ella como directora general adjunta, ha presentado la programación cultural de la institución para la temporada 2022-2023. La iniciativa, que abarca temas tan variados como la ciencia, la tecnología y el cine en un total de 38 exposiciones, constata el compromiso que tiene la entidad con la divulgación cultural.

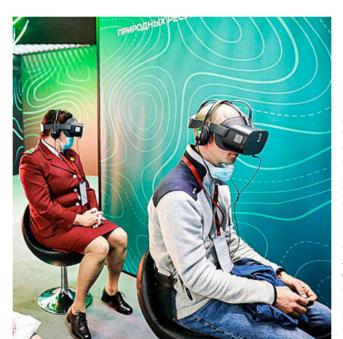

Dos asistentes al Roscongress, que se celebra en Vladivostok. EFE

#### A TRAVÉS DEL ESPEJO



La Rusia de Ready Putin One'

JOSÉ M. **ROBLES** 

Desde el Lejano Oriente ruso, donde el equipo de fútbol tiene un tigre siberiano en el escudo, Putin se ha acordado de estas tierras. Lo ha hecho a lo Zelenski: hurgando en un punto de dolor -cómo no: la Guerra Civil– y para atizar a Borrell. «Si hubiera vivido en los años 30 y hubiera escuchado la frase En toda España el cielo está despejado, la señal que dio comienzo al golpe del general Franco, ¿hubiera tomado las armas? ¿Y de qué lado estaría?», ha dicho sobre el jefe de la diplomacia europea. «En mi opinión, estaría del

lado de los golpistas, igual que hoy apoya a los golpistas en Ucrania». Putin ha soltado la coz desde Vladivostok, donde se celebra un foro económico que recuerda a los del COMECON, sólo que con más cacharrería. Los cascos con los que operan estos participantes de la feria tecnológica paralela a la cita, lo más chic del catálogo tecnototalitario, son la alegoría involuntaria de un régimen que condena a sus ciudadanos a las anteojeras. Ciegosordomudos ante todo lo que moleste. Incapaces de mirar al cielo

MÁS de 2.000 personas han sido asesinadas en Birmania por las fuerzas de seguridad del régimen militar que dio el golpe de Estado el 1 de febrero de 2021. Se ha perdido la cuenta del número de desaparecidos. Por todo el país hay fosas comunes que muestran los crímenes contra civiles, como la que se encontró en una aldea el pasado julio: 12 cuerpos mutilados enterrados en un hoyo poco profundo, incluido el cadáver de un niño pequeño y el de una mujer discapacitada

**PATIO GLOBAL** 

Los desaparecidos de Sánchez

POR LUCAS DE LA CAL

PEKÍN

Ese es el estado actual del país de las pagodas y del codiciado jade verde, que ya arrastraba, antes de fallar en su intento de ser una democracia. una oscura historia detrás con más de medio siglo sangriento bajo el vugo de los mismos generales que ahora vuelven a estar en el poder.

Han sido muchos los desaparecidos durante las dos dictaduras militares de Birmania. Pero este país no encabeza el 'ranking' que se inventó el lunes Pedro Sánchez sobre las naciones con más

forzosas, a las que compara con España, que pone en segundo lugar de la clasificación. Para qué molestarse en preguntar a Naciones Unidas o a la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, que insisten en que España, según sus investigaciones, no aparece en esa posición en cuanto al número de

desapariciones

fosas comunes La ONU tiene un grupo de trabajo para estas cuestiones Señalan que, empezando a contar

desde la década de 1980, Sri Lanka ocupa el podio: entre 60.000 y 100.000 personas desaparecidas. Pero si se mira más atrás en el tiempo, nadie puede olvidarse de la Camboya de los Jemeres Rojos: uno de los regímenes más genocidas de las últimas décadas del siglo XX que asesinó a casi dos millones de personas, una cuarta parte de la población, en tan solo cuatro años (1975-1979). No hay cifras oficiales de los desaparecidos, pero se estima que la cifra supera el medio millón.

#### OTRAS VOCES

TRIBUNA DERECHO El autor denuncia que el CGPJ no se haya renovado en los últimos casi cuatro años y emplaza al Poder Legislativo a cumplir con el mandato constitucional porque está en juego algo fundamental: la credibilidad de la Justicia para el conjunto de la ciudadanía

## Jaque mate al Poder Judicial

#### RAFAEL FERNÁNDEZ VALVERDE

LA CONSTITUCIÓN de 1978 fue generosa y expresiva con el poder judicial. Semánticamente, iba a ser el único «poder del Estado» («Del poder judicial»); su conexión con el pueblo y con el Rey («La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey»), no pudo ser más evidente.

La Justicia encarnaba, pues, la esperanza en el nuevo «Estado social y democrático de derecho» que, en 1978, «la Nación española» deseaba establecer «en uso de su soberanía». Así se proclamaba el deseo de «establecer la justicia, la libertad y la seguridad», que son considerados, en el artículo primero de la Carta Magna, junto con el «pluralismo político» como los «valores superiores del ordenamiento jurídico».

Todos los poderes públicos, sin distinción

Por otra parte, la Constitución (122.2) estableció, como «órgano de gobierno» del poder judicial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tengo, personalmente, el privilegio de haber sido el único de los jueces españoles que, durante dos mandatos íntegros –y prorrogados–, ha formado parte del mismo; en una ocasión a propuesta del Senado y en otra, del Congreso de los Diputados. En algún informe normativo del propio órgano se puso de manifiesto –en línea con las constituciones europeas precedentes– que su razón de ser no era otra que «desapoderar al Poder Ejecutivo de las facultades relativas a la administración del estatuto judicial y evitar que, a través de la misma, pudiera, aunque fuese de manera indirecta, condicionar la actuación del juez».

En el marco de una lealtad entre los poderes, la obligación y función constitucional del CGPJ resulta palmaria. Hans Kelsen destacaba su importancia en el ámbito de los poderes del Estado: «No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del Derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces».

El Poder Judicial ha venido cumpliendo con los mandatos que la Constitución le encomendó, y el CGPJ ha venido gestionando y posibilitando tal cumplimiento;

La cuerda se está tensando

durante demasiado tiempo

y las consecuencias pueden

ser irreversibles

ha procurado otorgar seguridad jurídica a la sociedad y respetar el principio de legalidad. Esto es, el poder judicial ha respondido ante la sociedad, ante los ciudadanos y ante el resto de los poderes del Estado, pese a

las deficiencias estructurales y la escasez de medios que le afectan, y pese a los déficits normativos procedentes de los otros poderes, con cambios incesantes de las normas rayanos en la inseguridad jurídica.

Y lo realizado, con eficacia, en tiempos convulsos, en tiempos de crisis económica, en tiempos de inestabilidad política, e incluso en tiempos de pandemia. No es necesario recordar cómo se han dictado –de forma lenta, pero motivada y segura– numerosas resoluciones, de todos los órdenes jurisdiccionales, resolviendo los más

variados conflictos que se han generado en nuestra sociedad, y que los abogados han encauzado adecuadamente: desde los conflictos privados sobre cuestiones económicas que han afectado a incontables ciudadanos, hasta los grandes procesos penales en los que se han visto implicados casi todos los partidos políticos y otras instituciones del Estado; desde la interpretación de las normas sobre la reforma laboral, hasta los más variados litigios entre los ciudadanos y las administraciones públicas (o entre estas entre sí); desde la aplicación de las normas sobre violencia de género, hasta las dirigidas a la implementación del principio de igualdad en todos sus ámbitos y circunstancias personales.

Hay que señalar también cómo el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia asumieron con eficacia, y buscando la seguridad jurídica, la validación o autorización de las actuaciones administrativas en materia sanitaria que se les encomendó durante la pandemia, posteriormente declarada inconstitucional al tratarse de un cometido que no se corresponde con el ejercicio de la potestad jurisdiccional «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado».

¿Qué hubiera sido de este país sin tales decisiones? Sin embargo, las Cortes Generales –el Congreso y el Senado– no han cumplido con el poder judicial. La renovación de los componentes del CGPJ cada cinco años, que impone el artículo 122.3 de la Constitución, se incumple desde hace ya casi cuatro años. Pese a la insistencia y reiteración del CGPJ, y de su presidente, la situación de incumplimiento persiste y se petrifica un año más, alcanzando ya el grado de mutación constitucional

permanente. No se trata de una dilación indebida, sino de un flagrante incumplimiento constitucional, que dará lugar indeseadas consecuencias para el Estado de derecho y, sobre todo, para los propios ciudadanos.

Este impasse no puede reducirse, por su gravedad, a un mero problema de partidos políticos. Se trata de un problema institucional, de una quiebra sistémica y estructural que afecta a la esencia y funcionamiento del propio Estado. En particular, estamos ante un problema de los órganos constitucionales que se mencionan en el artículo 122.3 de la Constitución (el Congreso y el Senado), de los que no consta actuación parlamentaria encaminada a someter a votación propuesta alguna dirigida al cumplimiento del citado precepto.

Es evidente que los augurios del Tribunal Constitucional en su temprana sentencia de 1986 sobre la actuación parlamentaria (STC 108/1986, de 29 de julio), se han confirmado. Se temía que «las Cámaras, a la hora de efectuar

sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». El Alto Tribunal era consciente de que «la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial».

No ha ocurrido así. En vez de proceder al mencionado cumplimiento constitucional, el Parlamento, primero, limitó las competencias del CGPJ por encontrase en funciones (pese a ser el causante de tal situación), y luego –en un espectacular eslalon normativo– devolvió las competencias, pero sólo para el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional, manteniendo la lenta agonía, por falta de nombramientos y de renovaciones, de los tribunales ordinarios.

La discriminación no puede ser más elocuente. Jaque mate al poder judicial, como predijera hace tiempo Rafael Mendizábal.

Y, mientras tanto, el CGPJ ha empezado a cumplir una vez más la ley –la última ley, de momento– como es su obligación constitucional, convocando una reunión plenaria para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, mientras contempla, impotente competencialmente, la agonía de sus tribunales ordinarios y el incumplimiento del artículo 123 de la Constitución, incomprensible en el ámbito de la sorprendida Unión Europea.

La cuerda se está tensando durante demasiado tiempo y las consecuencias pueden ser irreversibles en el terreno de las libertades individuales, de los derechos de los particulares y, sobre todo, de la confianza de los ciudadanos en la justicia, y en las demás instituciones democráticas.

El profesor García de Enterría, recordando a Alexis de Tocqueville, señalaba, en relación, con el poder judicial: «Tal poder es por ello especialmente aplicable a las necesidades de la libertad en un tiempo en que el ojo y la mano del soberano se introducen sin cesar en los más pequeños detalles de las acciones humanas, y donde los particulares, demasiado débiles para protegerse por sí mismos, están también demasiado aislados para poder contar con la ayuda de sus semejantes. La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual».

Ni los jueces, ni el CGPJ ni su presidente Carlos Les-

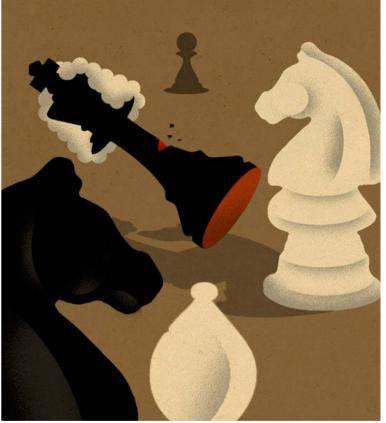

RAÚL ARIAS

mes pueden abandonar a los ciudadanos, como no lo han hecho nunca; y no lo pueden hacer ahora. No es momento de deserciones. La responsabilidad por la situación creada no es del Poder Judicial, sino de los otros poderes, como se ha puesto de manifiesto. Un paso atrás es una derrota del Estado de Derecho que, en todo caso, debe prevalecer.

Los jueces y los vocales pasarán, antes o después serán sustituidos por otros, pero si la Constitución no se cumple de inmediato con la renovación del CGPJ, el daño será tremendo e irreversible, y sólo los otros poderes del Estado serán los responsables ante los ciudadanos.

Que cada palo aguante su vela, como Magallanes y Elcano hicieron hace 500 años.

Rafael Fernández Valverde ha sido magistrado del Tribunal Supremo y, en dos ocasiones, vocal del Consejo General del Poder Indicial

#### **MUNDO**

#### **EL FRENTE**

«Decidieron regar Ucrania con nuestros cadáveres. No teníamos el derecho moral de atacar a otro país, y además tan cercano a nosotros»

#### **LA INVASIÓN**

«Veía en los ojos de mis comandantes, cuando nos pedían que nos preparáramos para luchar, que también estaban flipando»

#### **LOS UCRANIANOS**

«Una abuela envenenó los pasteles que nos dio. Los civiles nos dedicaban miradas hoscas. En la radio nos llamaban orcos»

#### **SALVAJADAS**

«Cuando entramos en Jersón, registramos los edificios en busca de comida y agua. Aguien comenzó a sacar ordenadores y cosas de valor»

## PAVEL FILATYEV

## «Los soldados rusos actuábamos como unos salvajes, al límite»

Paracaidista del ejército de Putin, pasó más de un mes luchando en Ucrania antes de desertar de una guerra convertida en capricho electoral del inquilino del Kremlin. Su testimonio en primera persona revela los horrores cometidos por un ejército a su vez aterrorizado, caótico y descontento con el presidente



XAVIER COLÁS Moscú

Al soldado ruso Pavel Filatyev le gusta más mirar de frente a la cámara que volver la vista atrás: se ve a sí mismo avanzando por el sur de Ucrania, saqueando, bebiendo a morro champán robado mientras un noticiero local le hiela la sangre con las primeras imágenes de niños y mujeres heridos.

«No teníamos el derecho moral de atacar a otro país, especialmen-

te a las personas más cercanas a nosotros», explica en una entrevista con EL MUNDO. El ejército ruso lo mandó a Ucrania a luchar. «Simplemente decidieron regar Ucrania con nuestros cadáveres en esta guerra», lamenta ya lejos de Rusia. Por ese país luchó, y de ese país ha acabado huyendo.

Este paracaidista ruso de 34 años pasó más de un mes luchando en Ucrania después de que se ordenara a su unidad, pobremente equipada, marchar desde su base en Crimea para lo que los comandantes llamaron un ejercicio de rutina

en una «ubicación desconocida». Algunos en su pelotón llegaron a

-«Vamos a atacar Ucrania y tomaremos Kiev en tres días».

-«Si algo así ocurre, no tomaremos nada en tres días».

Filatyev, integrado en el 56º regimiento de asalto aéreo con base en Crimea, era de los más escépticos. Tal vez porque al haber llega-

do de los últimos le tocó un rifle con la correa rota. Tal vez porque pronto se dio cuenta de que «no había ninguna guerra en territorio ruso y sin embargo acabábamos de atacar Ucrania», dijo.

Tiene grabado el recuerdo de las 4.00 de la mañana del 24 de febrero, cuando la invasión empezó. El cielo rugiendo. La tierra temblando. Y «un olor acre de pólvora en el aire». La noche, de repente, estaba iluminada. Munición rusa sobre las cabezas de los que Vladimir Putin había llamado «pueblo hermano». Las órdenes, por fin claras: ir hacia Jersón y capturar

el puente que cruza el río Dnieper, aunque acabaron atascados en un barrizal a plena luz del día. «Si el enemigo nos detecta estamos jodidos», pensó Pavel.

Su comandante les dijo que dejasen atrás los vehículos y que se preparasen para luchar. Trataba de infundir seguridad, «pero en sus ojos vi que él también estaba flipando». Aquella noche durmió abrazado al fusil por primera vez. Así empezó la guerra para Pavel. Su aventura más sucia y peligrosa, que terminaría a principios de abril, cuando fue evacuado después de haber resultado herido. Durante su convalecencia escribió el relato diario más detallado que ningún soldado ruso ha hecho hasta la fecha de lo que Putin sigue llamando Operación Militar Especial: «Puede que esto no cambie nada, pero no participaré más en esta locura».

Su testimonio denuncia un ejército sin grandeza, con comandantes despistados y aterrorizados. Con un equipo militar viejo. «Todo alrededor nos daba una sensación de ser unos desgraciados, sólo intentábamos sobrevivir». En su memoria, sus tropas saqueando áreas ocupadas en busca de ali-

mentos debido a la falta de provisiones. Ya entrando por el sur en territorio ucraniano, por la región de Jersón, «nos topamos con algunos civiles que nos despidieron con una mirada hosca». Sobre un amanecer azul, «las banderas de Ucrania ondeaban sobre algunas de las casas».

La Ucrania rusoparlante, la que funde sus raíces con Rusia, la que iban a salvar, les daba la espalda: «Una abuela envenenó los pasteles que nos dio». Los soldados rusos empezaron a padecer hongos y a perder algunos dientes. Criticaban a los mandos por el desastre, «por tanta incompetencia». Todo iba a peor. En la radio ucraniana, «aunque entendíamos la mitad, nos llamaban orcos». Algunos querían marcharse.

Pavel creció en el seno de una familia militar en la ciudad de Volgodonsk, una localidad del sur centrada en componentes para la industria nuclear. Después de servir en Chechenia en la década de 2000, pasó casi 10 años como domador de caballos. Decidió volver a alistarse en 2021 porque necesitaba dinero. Ahora Pavel fuma sin parar. Recuerda sin parar. Su relato de los ataques a Jersón y Mikolaiev, en el sur de Ucrania, es sobrio y desencantado, pero con detalles sólo al alcance de los ojos de un soldado ruso. El 1 de marzo, cuando entraron en la ciudad de Jersón, «todos actuaron como sal-

vajes». «Registramos los edificios en busca de comida, agua, duchas y un lugar para dormir, alguien comenzó a sacar ordenadores y cualquier otra cosa de valor»

Pavel irrumpió en un edificio donde había un televisor. Alguien encontró una botella de champán. Ahora recuerda la experiencia agridulce: dio dos tragos mientras la televisión ucraniana escupía las primeras imágenes de mujeres y niños heridos. «Comíamos de todo como salvajes, todo lo que había: cereales, mermelada, miel, café». Durmió sobre una

mesa de oficina, como en un hotel de cinco estrellas.

«A nadie le importaba nada, ya estábamos al límite». Pero les llegaron nuevas órdenes: avanzar hacia el oeste, tomar Mikolaiev y Odesa. A varios cadáveres de soldados ucranianos hallados en su trinchera hasta les pusieron nombres y les dieron cigarrillos. «Eran juguetes».



Decenas de civiles acuden a recibir agua potable distribuida por el ministerio de situaciones de emergencia de Mariupol. AP

#### KIEV ADMITE QUE ATACÓ OBJETIVOS EN CRIMEA

El alto mando militar ucraniano ha admitido por primera vez haber atacado varios objetivos militares de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en uno de los cuales habría destruido 10 cazas rusos. «Hubo una serie de ataques con misiles exitosos sobre bases militares de Crimea, especialmente en el aeródromo de Saki», afirmó ayer el jefe del mando militar ucraniano, Valry Zaluzhny, en un artículo publicado en el portal 'Ukrinform'. El alto mando no detalla los misiles utilizados en esos ataques, pero afirma que el objetivo era demostrar a Rusia las «posibilidades reales de sufrir pérdidas y de ser derrotada». Zaluzhny afirmó, asimismo, que se parte de la base de que la guerra no terminará en lo que queda de año.

MUNDO

#### **SIN PENSAR**

«Invadiendo Ucrania nos sentimos unos desgraciados. Estábamos en modo supervivencia, sin tiempo de pensar. Sólo queríamos sobrevivir»»

#### **AMENAZAS E INSULTOS**

«Rebelarme no servirá de nada, pero no podía seguir participando en esa locura. En las redes sociales me amenazan y me llaman cobarde»

#### **EL PERDÓN**

«De momento pedir disculpas a Ucrania es inadecuado. Quiero ayudar a los refugiados, hacer Ilegar dinero los civiles ucranianos»

#### **EL FUTURO DE PUTIN**

«Ucrania no puede ganar la guerra, pero jugará un papel en la caída del régimen ruso. Las autoridades caerán. No hoy, pero sí mañana»



pese a los refuerzos que recibieron: milicianos de la región separatista de Donetsk, desdentados rondando los 50 años mal vestidos pero obedientes. Según Filatyev, a los separatistas los obligaron a ir al frente cuando soldados regulares del ejército ruso se negaron. La moral caía en picado cuando esa ofensiva se estancó.

Aunque apresó a ucranianos

por ser «sospechosos», asegura

que no llevó a cabo torturas ni las

presenció directamente: «No pre-

sencié crímenes. Las bajas entre

civiles no fueron a propósito, sino

sólo el resultado de acciones in-

Avanzar resultaría imposible

competentes».

Filatyev cuenta el día a día de su unidad, cada vez más pendiente de sí misma y menos de los triunfantes mapas de guerra dibujados en Moscú. «Me dolían terriblemente las piernas y la espalda, pero llegó una orden de no evacuar a nadie ni por enfermedad». La guerra se prolongaba, y seguía atascada en trincheras durante ca-

si un mes en las cercanías de Mykolaiev. Bajo el fuego de la artillería ucraniana.

La degradación que describe Pavel ha sido escrita antes durante otras guerras. Habla de soldados que se disparan en las piernas para

cobrar el dinero prometido por el gobierno a los militares heridos. Me dije «Dios, haré todo lo posible para cambiar esto si sobrevivo».

Algunas veces la salvación es un puñado de arena volando a 50 kilómetros por hora en dirección a tus ojos por culpa de la artillería ucraniana. Pavel resultó herido a mediados del mes de abril. «Después de cinco días de tormento, ante el riesgo de perder un ojo, me evacuaron». La aventura del soldado Filatyev en Ucrania había terminado.

El pasado 1 de agosto colgó en redes sociales un documento de 141 páginas con todos sus recuerdos y puntos de vista: «Ya no puedo ver todo esto sucediendo y permanecer en silencio». Pero su testimonio le convierte en un traidor en su casa. Y desde marzo es un delincuente debido a las actuales leyes contra los mensajes que «desacreditan» al ejército: «Os contaré un secreto. La mayoría en el ejército están descontentos con lo que está pasando, están descontentos con el gobierno y su mando, están descontentos con Vladimir Putin y sus políticas. Y están descontentos con este ministro de Defensa [Serguei Shoigu] que jamás sirvió en el ejército».

Atrás dejó sus compañeros. «Están en modo de supervivencia,

no tienen tiempo de pensar», resume. Pero asegura que está «en contacto con gente que regresó del frente y me apoyan absolutamente». «Hay que traerles de vuelta, y que ellos mismos se den cuenta de lo que está pasando», proclama.

Pavel salió de Rusia el mes pasado con la ayuda de la organización de derechos humanos *Gulagu.net*. Ha pedido asilo en Francia porque en Rusia es un enemigo del pueblo. Pero él cree que los enemigos son otros: «El principal enemigo de los rusos y ucranianos es la propaganda, que alimenta aún más el odio en la gente».

No tiene billete de vuelta. «Volveré cuando haya otras autoridades [en Rusia]. Haré lo posible con todas mis fuerzas para que esto sea así», dice desde su refugio en Francia. La guerra no desaparece de su cabeza: «París me gusta, pero claro que me llegan amenazas en redes sociales, y gente que me llama cobarde».

Cree que esta guerra es un capricho electoral de su presidente: «Cuando Putin tomó Crimea subió en las encuestas. Pero si ahora preguntas a gente al azar por la calle pronto ves que no tiene el apoyo que dicen. Sólo es un juego político para lograr más respaldo popular, para contar la fábula de que estamos intentando retomar tierras que antes teníamos».

En su huida de Rusia recorrió una ruta de la que tiene prohibido hablar. Asegura que en un país extranjero fue detenido por agentes de operaciones especiales en medio de la noche. Lo interrogaron hasta ocho horas, copiaron los datos de su teléfono móvil y finalmente lo dejaron ir.

Sus revelaciones también han sentado mal en Ucrania, donde no aceptan el arrepentimiento de un «ocupante». Tampoco quiere disculparse ante ellos. «Por el momento, decir 'lo siento' es inadecuado», zanja.

Su manuscrito se convertirá en un libro titulado: ZOV, Diario de un soldado ruso desilusionado y quiere que esté disponible en ruso de forma gratuita, «para que cualquier persona que apoye la guerra pueda leer lo que experimenté durante el último año». Ha pedido ayuda para traducir este libro. «Todo el dinero se destinará a ayudar a los civiles ucranianos que han sufrido esta guerra».

Le cuesta hacer pronósticos sobre el final del conflicto. «Con todos mis respetos, Ucrania no puede vencer a Rusia. Pero tiene un papel importante en una situación en la que las autoridades rusas mantienen como rehenes a la población rusa. Estas autoridades caerán. No hoy, pero sí mañana».

El soldado ruso Pavel Filatyev, que desertó de la guerra de Ucrania de uniforme . E.M.

#### **MUNDO**



Tropas ucranianas preparan sus armas para disparar a posiciones rusas en la región de Jarkov. Andrii Marienko / Ap

## Ucrania agranda las brechas rusas

Kiev libera territorio en dos frentes a la vez mientras crece el desánimo en las tropas de la Z



#### ALBERTO ROJAS

En los momentos más difíciles para el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill recurrió a científicos de todos los sectores para tratar de mejorar su armamento, descifrar comunicaciones y tratar de ir por delante del enemigo nazi. Pero su contribución más estrafalaria fue contratar a un mago: Jasper Maskelyne era un ilusionista famoso y se trataba de eso, crear ilusiones. Maskelyne reprodujo fábricas de armamento falsas y camufló las auténticas, además de crear flotas de aviones de cartón piedra y columnas de tanques que no eran sino globos hinchables. Los bombarderos alemanes arrojaron miles de bombas sobre estos objetivos y dejaron de destruir los objetivos reales.

El ejército ucraniano, mucho más audaz que el ruso a estas alturas, como ya ha desmostrado durante toda la invasión hundiendo el Moskva o atacando bases en Crimea, ha recurrido al viejo ardid del mago Maskelyne para proteger su armamento más valioso: las 16 lanzaderas HIMARS, de fabricación estadounidense, que destruyen a larga distancia depósitos de munición, puentes y cuarteles militares



FUENTE: ISW, Military Land y elaboración propia

J. Aguirre / EL MUNDO

con precisión milimétrica. Ucrania ha creado una reproducción de los HIMARS de madera con las mismas proporciones, forma y color que los originales y los mueve por el frente. Los rusos han comunicado ya que han destruido muchas de esas lanzaderas, más incluso de las que fueron entregadas a Ucrania, pero la realidad es que ninguna ha sido alcanzada. Están destruyendo sólo atrezzo.

En los canales de Telegram de los blogueros militares prorrusos se repite un mensaje, copiado de unos a otros: «Que no cunda el pánico», lo que, en realidad, supone una gran muestra de pánico. Este lunes Ucrania unió una contraofensiva en el frente norte a la que

#### Las tropas rusas en Jersón se esperaban una ofensiva así, pero no las de Jarkov

#### El avance en el norte está dejando atrás muertos y muchos prisioneros rusos

ya mantiene en marcha en el sur. El problema para las tropas rusas en Jarkov es que, a diferencia de las de Jersón, no se lo esperaban.

La penetración ucraniana está siendo rápida y profunda, ya llega hasta Shevchenkove y las tropas de la Z huyen con lo puesto dejando atrás grandes bolsas de heridos, muertos y prisioneros. Algu-

#### MUNDO

nos han llegado a volar los puentes de los ríos tras ellos. Muchos quedaron cercados en localidades como Balakliya y en estos momentos luchan por su vida, incluyendo unidades de élite rusas Spetsnaz. El objetivo podría ser tomar Kurpians en los próximos días y cortar así la principal vía de abastecimiento en la región. Aún es pronto para determinar el alcance de estos movimientos pero es evidente que la guerra se acelera tras el frenazo de los rusos en el Donbás, cuyo penoso avance territorial de este verano se corresponde con las dimensiones de Andorra.

En el frente sur las cosas van aún peor para Moscú. Un militar ucraniano contaba ayer a este periodista que les había sorprendido la ausencia de minas y de trincheras sólidas en las líneas rusas al comenzar su ofensiva: «Tuvieron seis meses para prepararse y no lo han hecho. Ellos están bien equipados pero no son muchos», contaba por mensaje telefónico. Unos 20 batallones rusos defienden el territorio ocupado a la orilla izquierda del río Dnipro con un grave problema: la logística. Ucrania ha tumbado los dos puentes que comunican esta región con el resto del territorio controlado por Moscú, incluso ha destruido un pontón que sus ingenieros habían montado como alternativa a los maskirovka (mascarada) a los reyes del engaño.

Muchos de los militares rusos que se rinden estos días al avance de las tropas de Kiev reconocen que se han quedado sin agua ni comida. «Nos están dejando morir aquí», decía uno ayer al sur de la región de Krivig Rig, punta de lanza ucraniana hacia Nova Karjova. Si estos avances tienen éxito, los rusos tendrán que huir en barcos o aprender a nadar.

Según aseguran algunas fuentes en Ucrania, el éxito de estos avances se debe a la entrada en combate de unidades entrenadas en el Reino Unido y equipadas con vehículos blindados donados por países occidentales. Además, los misiles HARM también proporcionados por los aliados occidentales han eliminado muchas defensas antiaéreas rusas, lo que ha permitido a la aviación ucraniana apoyar los avances y volver a ver en los cielos destruyendo tanques rusos a los drones Bayraktar de origen turco y protagonistas de las victorias de marzo alrededor de Kiev.

En cambio, Rusia tiene enormes dificultades para sustituir sus bajas en combate, que se cuentan por decenas de miles. Putin prueba a reclutar las cárceles y hasta a las personas sin hogar, incluso trata de obligar a los funcionarios ferroviarios... Pero se niega a hacer una le-

va masiva y la declaración oficial de guerra mientras «operación militar especial» naufraga cada día. Ayer, el dictador ruso, que visitó el VII Foro Económico Oriental de Vladivostok, aseguró que no había «perdido nada» en la guerra de Ucrania, pero que había ganado «soberanía». Además, dijo que Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, hubiera combatido con los «fascistas españoles» de haber

Ben Hodges, anterior comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, asegura que Ucrania es capaz de devolver a los rusos a las fronteras del 23 de febrero, un día antes de la invasión, antes del próximo fin de año.

Igor Girkin, responsable militar ta de Rusia es cuestión de tiempo», shington, aseguró que la ser decisiva, y que Rusia estaba tratando de conseguir equipos y municiones en Bielorrusia. Moscú



El presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan, saluda a sus seguidores en un festival de Samsun. EFE

## Guerra política entre Turquía y Grecia

Erdogan evoca la invasión militar de unas islas que separan su país del vecino y rival

#### **LLUÍS MIQUEL HURTADO** ESTAMBUL

No ha sido una sino dos veces: «Podríamos venir una noche de estas», dijo el martes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pocos días después de haber hecho una declaración similar. Su reafirmación sobre unas islas e islotes indeterminados que separan la Turquía y la Grecia continental evoca en Atenas la posibilidad de una invasión militar. En respuesta, los griegos han intensificado el tono de alerta a sus aliados sobre las presuntas intenciones del vecino y rival histórico.

Las llamadas y correos de denuncia procedentes de Ankara y Atenas se amontonan en los despachos de Bruselas. Turquía asegura que el 23 de agosto pasado una batería antiaérea S-300, operada por Grecia e instalada en Creta, bloqueó en su radar cazas F-16 turcos en misión de reconocimiento en el espacio aéreo internacional. Fuentes militares griegas negaron la acción, precisando que «las intercepciones son llevadas a cabo por nuestras aeronaves de acuerdo con las reglas de la guerra».

El fin de semana pasado, frente a un nutrido grupo de seguidores y participantes en un festival dedicado a exhibir los últimos ingenios turcos en Defensa, Erdogan reaccionó a aquel incidente: «Si vais a la guerra, el precio será grande. Sólo tenemos una cosa que decir a Grecia: recordad Esmirna», proclamó, ante el jaleo del público. La «ocupación» de las islas del Egeo «no nos vincula», añadió. «Cuando sea la hora, haremos cuanto sea necesario. Como decimos, de repente una noche de estas podríamos venir».

Con estas palabras, el líder turco conectó las disputas de hoy con la batalla que hace un siglo enfrentó a las tropas turcas con las fuerzas de ocupación griegas, cuya victoria Turquía conmemorará por to-

#### Borrell condena la «retórica agresiva» del Gobierno de Ankara

do lo alto este viernes. Aquel enfrentamiento culminó con el gran incendio del puerto y de los barrios griego y armenio de la multicultural ciudad costera, en medio de una espiral violenta que dejó decenas de miles de muertos y que la mayoría de investigadores achacan a los efectivos regulares e irregulares turcos.

A lo largo del tiempo, la relación de vecindad entre turcos y griegos apenas ha rebasado una cordialidad pragmática. Aunque muy atrás quedaron los sucesos más traumáticos, la enemistad más reciente se ha forjado al calor de la oposición griega a las aspiraciones turcas de entrar en la UE, el cruce de inmigrantes desde suelo turco a Grecia, la cuestión de Chipre, las disputas territoriales por la delimitación de sus Zonas Económicas Exclusivas o la competición por los yacimientos marinos de gas.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, lamentó el último estallido retórico subrayando que «es inaceptable para Grecia recibir amenazas que constituyen un reto a su soberanía». La UE se sumó a las críticas. El pasado lunes, a través de su portavoz, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó las «amenazas y la retórica agresiva» de Turquía y enfatizó su «expectación de que Turquía trabaje seriamente para reducir las tensiones de manera sostenible en interés de la estabilidad regional».

A estas alturas, turcos y griegos tienen el saco de agravios lleno. Aunque desde el sábado pasado Ankara ha aparcado las denuncias de «ocupación», su ministro de Exteriores ha incidido en que considera la instalación de material militar en las islas del Egeo una vulneración de los sucesivos acuerdos de Lausana y París, que contemplaban la desmilitarización de las mismas. El Gobierno griego se ha aupado en la inflamada retórica turca para alcanzar el respaldo político de Bruselas y de Washington.

«Atenas considera las amenazas de Erdogan parte de una estrategia más amplia de Ankara para reforzar su rol de pivote en el Mediterráneo Oriental», explica Dimitris Rapidis, periodista del medio rosa.gr.



Soldados rusos en Vladivostok. EFE

puentes. Es decir, la cadena de suministros de miles de soldados rusos depende de helicópteros y barcazas que puedan llevar material al otro lado, pero ya no vehículos pesados como tanques, o sea, una estrategia insostenible.

El plan de Kiev tiene sentido: durante meses, Ucrania ha cebado a Rusia con la idea de una contraofensiva en el sur y Moscú ha desplazado varios batallones de reserva, incluyendo tropas paracaidistas de élite, para repeler a esas tropas ucranianas en una zona muy difícil de defender y aislada del resto del territorio. Ahora, ya en la jaula al oeste del Dnipro, Ucrania golpea en un área mucho más vulnerable del despliegue ruso: entre Izium y Jarkov, en el frente norte. El tiempo dirá si es la verdadera contraofensiva y si los rusos han caído en la trampa, pero de momento parece que Ucrania le ha hecho una vivido en los años 30.

de la rebelión prorrusa de Donetsk en 2014, afirmó ayer que «la derropero el comentario no gustó demasiado a sus compatriotas. El analista Michael Kofman, director de estudios rusos en el CNAS de Wadestrucción de almacenes de municiones por parte de Ucrania puede ha perdido ya 1.012 tanques, 52 cazas y 50 helicópteros, pero el descalabro continúa.

#### **MUNDO**

## Truss defiende su credo neoliberal en su primer careo con Starmer

La nueva 'premier' británica anuncia que dará marcha atrás a la subida de impuestos

#### CARLOS FRESNEDA LONDRES

CORRESPONSA

Liz Truss defendió ayer su credo neoliberal y su decisión de bajar los impuestos ante la crisis energética en su primer careo parlamentario frente al líder laborista Keir Starmer. La nueva *premier* aguantó con firmeza y salió bien parada de la primera confrontación ideológica con el líder de la oposición, que le acusó de pasar la factura a los contribuyentes británicos y dejar intactos los beneficios estimados en más 200.000 millones de euros de las compañías energéticas en los próximos dos años.

Truss confirmó su intención de renunciar al impuesto de beneficios extraordinarios, anunciado en mayo por su ex rival y ex secretario del Tesoro Rishi Sunak. La premier dará también marcha atrás a dos medidas impulsadas por el Gobierno de Boris Johnson: la subida de las cotizaciones de la Seguridad Social y el aumento del impuesto de sociedades (del 19% al 25%) previsto inicialmente para 2023.

«No podemos hacer crecer la economía con más impuestos», proclamó Truss. «La manera de crecer es atrayendo las inversiones, manteniendo una presión fiscal baja e introduciendo reformas para que los proyectos se puedan realizar más rápido. Esa es la manera en que crearemos empleo y oportunidades en todo el país».

«La verdadera elección política es esta: ¿quién va a pagar por todo esto?», replicó Keir Starmer. «¿Nos está diciendo que va a dejar sobre la mesa los vastos y excesivos beneficios (de las compañías energéticas) y que va hacer que la gente trabajadora acabe pagando la factura durante décadas?».

«No hay nada nuevo en estas propuestas, que son las mismas que ya auspició en su día (el ex secretario del Tesoro) George Osborne y que nos han llevado a esta situación», aseguró Starmer. «No hay nada nuevo en el plan de más impuestos y





La nueva primera ministra británica, Liz Truss, y el líder laborista, Keir Starmer, ayer, en Westminster. AFP

más gasto público de los laboristas», respondió fulminantemente Truss, en el momento más aplaudido de su intervención

La premier reiteró su intención de «aumentar el suministro de energía a largo plazo» con nuevas explotaciones de gas y petróleo en el Mar del Norte y el renovado impulso al sector nuclear. Truss reconoció, al mismo tiempo, la necesidad de ayudar a las familias y empresas británicas a capear la crisis energética este invierno y anticipó que anunciará hoy un paquete de medidas de urgencia (evaluado en más de 120.000 millones de euros e incluyendo la congelación de las tarifas de la luz y el gas en torno a los 3.000 euros anuales).

Para Truss, su primera intervención parlamentaria como premier fue también una declaración de principios, pese a las críticas recibidas durante la campaña por la falta de credibilidad de sus propuestas económicas (rebautizadas como Trussonomics). Firme creyente en la libertad de mercado, fundadora del think tank Free Entreprise Group y con cuatro años de experiencia en la petrolera Shell (1996-2000) y como directora económica de Cable & Wireless, la nueva premier aspira a reivindicar su condición de gestora bajo la tormenta desencadenada por la crisis energética.

Su mano derecha para asuntos económicos será Kwasi Kwarteng, hijo de inmigrantes de Ghana, educado en la privilegiada Eton y licenciado en Cambridge, vencedor del concurso University Challenge de la BBC en su juventud. Su afinidad ideológica les hizo casi inseparables en el Gobierno Johnson, hasta el punto de ser definidos por una amiga común en *The Times* como «Batman y Robin».

Kwarteng envió el martes un mensaje de tranquilidad a los inversores de la City. Su obligación será también mediar en la conflictiva relación de la premier con el Banco de Inglaterra, que ha advertido esta semana de que la inflación podría dispararse al 22% el próximo año sin una intervención directa del Gobierno.

#### UNA VICE 'PREMIER' QUE «NO ES NINGÚN MODELO A SEGUIR»

Por primera vez en la historia del Reino Unido, dos mujeres llevan las riendas del poder. Liz Truss ha dado un paso más allá que sus predecesoras Margaret Thatcher y Theresa May, que siempre se apoyaron en «hombres de confianza», y ha decidido nombrar como viceprimera ministra a Thérèse Coffey, que será al mismo tiempo secretaria de Salud. Todos los reflectores apuntaron de pronto hacia la casi desconocida Coffey -50 años, soltera y sin hijos, católica practicante-, convertida de la noche a la mañana en la segunda mujer más poderosa de las islas británicas. El interés, sin embargo, se desvió pronto hacia su vida personal y a su condición de fumadora empedernida y amiga de las fiestas, a partir de las fotos que circularon en las redes sociales. «¿Cómo alguien a



Thérèse Coffey. Frank augstein / Ap

quien le gustan los puros y la bebida, y a quien -seamos sinceros- le sobra un kilo o dos, justifica su nombramiento como secretaria de Salud?», le preguntaron a Coffey en su primera entrevista, en la emisora LBC. «No soy un modelo a imitar», reconoció. «Pero he sido paciente de la sanidad pública y he tenido buenas y no tan buenas experiencias, y pondré mi atención en todo lo que necesitan los pacientes»,

#### El FBI halló documentos nucleares en casa de Trump

PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES Entre los papeles recuperados por el FBI en el registro de la mansión de Donald Trump en Florida el pasado 8 de agosto había un documento sobre las capacidades nucleares de un país extranjero y sus defensas militares, de acuerdo a fuentes citadas por The Washington Post. El documento en cuestión acrecienta las dudas sobre el uso indebido de material clasificado que el ex presidente almacenó en su residencia privada más de año y medio después de abandonar la Casa Blanca

En la información no se identifica el país en cuestión ni si se trata de un enemigo o un aliado de Estados Unidos, pero sí que algunos de los documentos recuperados por el FBI en el registro se guardan con tanto celo que tan solo el presidente y algunos miembros de su gabinete tienen acceso a ellos. Requieren tal grado de autorización, más allá del permiso para documentos de alto secreto, que incluso altos cargos responsables de la seguridad nacional no pueden revisarlos, siempre altamente protegidos en lugares seguros y custodiados.

Trump, sin embargo, se los llevó a su casa tras el final de su mandato en enero de 2021 y los archivó en cajas donde había todo tipo de material mezclado, documentos clasificados o secretos junto a revistas, regalos, recortes de prensa y carpetas vacías que pudieron haber contenido material sensible. Es parte de una investigación contra el ex presidente por presunta obstrucción a la justicia, violación de la Ley de Espionaje y sustracción de documentos confidenciales, entre otros cargos.

Pese a la gravedad del caso, el equipo del magnate republicano le sigue quitando hierro al asunto. Christopher Kise, uno de sus abogados, calificó las filtraciones de una falta de respeto hacia la investigación, «sin ninguna consideración por la verdad. Esto no le hace bien a los intereses de la justicia», dijo al *Post*.

El mismo Trump alimentó el miércoles su teoría sobre la caza de brujas a la que dice estar siendo sometido con unas declaraciones a través de su red social, Truth Social, en las que acusa al Departamento de Justicia de haberse llevado su pasaporte junto con documentos médicos personales y de impuestos, «algo ilegal», escribió. «El FBI no solo robó mis pasaportes en la redada y el allanamiento en mi casa, sino que también se llevó indebidamente mi historial y archivo médico completo».



**ESPAÑA** 

desde 29€

**EUROPA** 

ESTADOS desde UNIDOS 183€, Trayed

LATINO- desde AMÉRICA 348€, Trayecto LATINO-





#### MUNDO



CORRESPONSAL
POR PEDRO POZA

SUECIA
Estocolmo

LA MIRADA DEL

La violencia entre bandas en la nación escandinava protagoniza la campaña a pocos días de las elecciones: en lo que llevamos de 2022 ha habido 47 asesinatos por disparos

# Suecia, el país europeo de las armas de fuego

Ningún país europeo registra tantas muertes por armas de fuego como Suecia: cuatro por cada millón de habitantes, cuando la media europea es de 1,6. Un dato cuanto menos sorprendente si se tiene en cuenta que, a principios de este siglo, hace apenas 20 años, figuraba en los puestos más bajos de esta trágica estadística. Si a cualquier sueco medio le hubiesen advertido por aquel entonces de cómo evolucionaría la situación en el futuro, le habría parecido una fantasía distópica.

Por ello, no resulta sorprendente que las muertes por armas de fuego se hayan convertido en el tema central de cara a las elecciones legislativas del próximo 11 de septiembre. En lo que llevamos de 2022 ha habido 47 asesinatos por disparos, uno más que en todo 2021, cuando ya se batió una plusmarca negativa. En comparación, ese mismo año, en la vecina Dinamarca hubo nueve.

Por primera vez desde que se iniciaron las encuestas sobre las opiniones de los votantes, la violencia –protagonizada casi exclusivamente por bandas de origen extranjero (Balcanes, Oriente Próximo, Magreb y el este de África) – está eclipsando todas las demás cuestiones en los debates de la campaña electoral. De acuerdo con la Universidad de Gotemburgo, el 41% de los suecos afirma que la delincuencia es su mayor preocupación.

Los partidos políticos han respondido con una especie de subasta sobre quién hará más para frenar a las bandas, prometiendo condenas de cárcel más largas y más dinero para la Policía. La primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andersson, acaba incluso de lanzar una nueva «ofensiva nacional» contra la criminalidad que incluye un paquete de medidas que, entre otros aspectos, eleva de dos a cuatro años la pena mínima por delitos graves relacionados con armas.

El problema para Andersson es que en los ocho años que su partido lleva en el poder desde que Stefan Löfven, su predecesor, accediese al cargo en 2014, la violencia no ha hecho más que empeorar a pesar de sucesivos endurecimientos de las leyes y del incremento de recursos para la Policía.

Los socialdemócratas encabezan claramente los sondeos de intención

de voto, pero no les alcanza en absoluto para formar mayoría con sus aliados tradicionales de la izquierda. Algo que sí conseguiría la derecha si los centristas de Annie Lööf no se niegan, como tras las elecciones de

2018, a colaborar con los nacionalistas antiinmigración de Demócratas de Suecia (SD).

eclipsa el debate:

el 41% de los

suecos afirma que

la delincuencia es

su mayor

preocupación.

AFP

Dado que nada indica que Lööf haya cambiado de opinión, la situación después del domingo electoral puede resultar tan confusa como la que se produjo entonces, cuando los centristas, pese a formar parte del bloque de partidos que apoyaba un Gobierno de centroderecha liderado por los moderados, acabaron brindando su apoyo a Löfven para no tener que recurrir al SD, al que consideran xenófobo e islamófobo.

Las urnas, no obstante, pueden otorgar al SD de Jimmie Åkesson, una posición de fuerza superior a la de hace cuatro años. Entonces fue el tercer partido más votado con el 17,5% del voto, por detrás de social-demócratas y moderados. Ahora, la media de las encuestas le aúpa al segundo puesto, por delante de los moderados de Ulf Kristersson, con casi el 20% del voto.

El SD, que no deja de recordar que ya advirtió de que una «inmigración descontrolada» conduciría a los problemas actuales, quiere que se aumenten los efectivos de la Policía sueca en 30.000 agentes, así como que se duplique el número de plazas de prisión, incluso alquilando 500 de ellas en el extranjero.

Muchas de sus propuestas causan rechazo en el resto de partidos, que las tachan de oportunistas e incluso de racistas, pero sí existe cierto consenso

en casi todo el espectro parlamentario en que las políticas de integración han sido en gran parte equivocadas. La imagen de Suecia como «superpotencia humanitaria» donde siempre habría sitio para los refugiados, tal y como la definió Löfven, se resquebraja a punta de pistola.

A la Policía, además, le preocupa sobremanera una nueva tendencia hasta ahora desconocida. Los tiroteos solían concentrarse en las tres principales ciudades del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, pero en 2022 más de la mitad de los incidentes con armas de fuego se han producido fuera de ellas, ya que las bandas también se han instalado en localidades más pequeñas a las cuales han expandido su guerra por el lucrativo mercado de la droga.

El argumento de que los integrantes de las bandas sólo se matan entre ellos ya no convence. El pasado 2 de agosto, con presencia de Morgan Johansson, ministro de Justicia e Interior, se celebró en Norsborg un acto por el segundo aniversario de la muerte de Adriana Naghei, una niña de 12 años alcanzada por una bala disparada desde un coche cuyos ocupantes pretendían matar a dos miembros de una banda rival.





Sesión presencial | 14 de septiembre de 2022

#ForoConsejero

## El valor del Consejo en un entorno incierto

- 08.45 Bienvenida y acreditaciones
- 09.00 Inauguración institucional

**Prof. Franz Heukamp,** Dean, IESE Business School. **Joaquín Manso,** director de EL MUNDO. **Juanjo Cano,** presidente de KPMG en España.

09.15 Los desafíos del Gobierno Corporativo. La visión de la CNMV

**Rodrigo Buenaventura,** presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

09.45 Los nuevos liderazgos. Qué esperamos del Presidente o CEO

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.

Rafael Martín de Bustamante Vega, CEO de Elecnor.

Philip Moscoso, Associate Dean Executive
Education, IESE Business School.

- 10.45 Descanso y café
- 11.15 Información financiera, no financiera y riesgos. El papel de la Comisión de Auditoría

**Fernando Caballero de la Sen,** Managing Director de Aon Global Risk Consulting. Presidente de la Comisión de Auditoría y consejero-coordinador de Soltec Power Holdings.

Jorge Delclaux, presidente de la Comisión de Auditoría de Unicaja. Miguel Ángel Faura, socio de Auditoría de KPMG en España. Juan Ignacio Guerrero Gilabert, presidente de la Comisión de Auditoría de Catalana Occidente.

12.00 Cómo hacer avanzar la agenda ambiental desde el Consejo de Administración. Experiencias prácticas

Marieta del Rivero, consejera en Cellnex, Onivia y Gestamp. Rosa García Piñeiro, consejera en Acerinox y Ence. Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España.

12.45 El entorno económico actual y su impacto en la estrategia de la compañías

Joaquín Madrigal, CEO, Dilitrust.

**Javier Díaz Giménez,** profesor ordinario de economía, IESE Business School.

13.15 ¿Tenemos el talento que necesitamos? Los debates que debe abordar el Consejo de Administración

**Emma Fernández,** consejera en Axway, Gigas, Metrovacesa y Openbank. Presidenta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad en Metrovacesa, Presidenta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno Corporativo y Banca Responsable de Openbank.

**Jaime García-Legaz,** miembro del Consejo de Administración de Pañalón, Nature Investments, Falck Renewables.

**Pedro León y Francia**, socio responsable del Board Leadership Center.

14.00 Cóctel y networking

Sesión exclusiva para consejeros de compañías cotizadas y grandes corporaciones. Aforo limitado. Imprescindible invitación.

Solicite su invitación a: forodelconsejero@kpmg.es





**EL#MUNDO** 









### **ECONOMÍA**



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer, durante la reunión celebrada en el edificio Berlaymont, en Bruselas. DATI BENDO / EU

## Límite a los «enormes beneficios»

 La Comisión Europea pide dedicar las ganancias 'caídas del cielo' de las eléctricas a aliviar a los colectivos y empresas vulnerables en la crisis Von der Leyen propone un tope al gas ruso y reclama a los estados miembro «solidaridad»

#### **PABLO R. SUANZES** BRUSELAS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo ayer cinco propuestas concretas para hacer frente a la crisis energética, los precios de la electricidad y la situación precaria de empresas y hogares. De cara al Consejo extraordinario que reunirá mañana a los ministros de Energía de los 27, Von der Leyen ha sugerido poner un tope inmediato al precio del gas ruso, gravar los beneficios extraordinarios de combustibles fósiles, renovables o nuclear y dar líneas de liquidez a las empresas energéticas para que pue-

dan aguantar este otoño. Igualmente, la Comisión insiste en la necesidad de reducir todo lo posible y «de forma inteligente» el consumo eléctrico, mantener «la solidaridad» continental y destinar esos recursos adicionales para mantener a flote a compañías y los hogares más vulnerables. «Vivimos tiempos duros y no se van a aclarar pronto, pero estoy convencida de que con solidaridad y determinación tenemos la fortaleza económica y la voluntad política para superarlo», ha señalado la alema-

Las propuestas llevan circulando en Bruselas desde la semana pasada, cuando se filtró un documento de trabajo con las ideas principales. El papel, de tres páginas y concebido para encarrilar la discusión del Consejo extraordinario que reunirá a los ministros de Energía este viernes en persona, abogaba por tomar medidas para «desacoplar o limitar el precio del gas sobre el precio de la electricidad», y sugería para ello tes opciones: poner un límite temporal al precio del gas que se use para la generación de electricidad; limitar temporalmente el precio del gas comprado en «determinadas jurisdicciones», esto es, Rusia. O excluir también de forma coyuntural la electricidad ge-

#### **TENSIÓN EN BRUSELAS**

Michel estalla. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusa a la Comisión de haber reaccionado mal y tarde.

La Comisión lo niega. En la Comisión recuerdan que Michel está al corriente de que han sido los gobiernos nacionales los que, desde hace 12 meses, se resisten.

nerada por gas del sistema de precios del mercado eléctrico.

«Lo que ha cambiado durante el verano es que hay escasez global de energía, hagamos lo que hagamos tenemos que ahorrar y de forma inteligente. La electricidad está cara por los picos de demanda, porque el gas más caro entra. Hay que aplanar la curva, reducir la demanda peak y por eso proponemos marcar objetivos obligatorios en horas punta y trabajaremos con los estados miembro para ello», explicó. «Igualmente, proponemos medidas sobre los ingresos de las empresas que producen electricidad con fuentes bajas en



El carbón, otro sapo del Gobierno En la ronda de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, llegó este miércoles el turno del consejero delegado de Endesa José Bogas. Tiene su aquél que, como hizo ya el pasado día 31 con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, la vicepresidenta esté recibiendo y pidiendo ideas de ahorro energético a gigantes energéticos del Ibex. Ésos que Pedro Sánchez presenta como conspiradores de los «cenáculos madrileños» que quieren colocar a Alberto Núñez Feijóo en Moncloa, pero es una muestra de que una cosa es la retórica política y otra lo que hace el Gobierno en su

Entre los asuntos pendientes de Ribera con Endesa está la posible reconexión de la principal central de carbón de España, la gallega de As Pontes. En la reunión no hubo novedad aún, pero se trata de un nuevo sapo que puede tener que tragarse el Gobierno y que está pendiente, oficialmente, de que Red Eléctrica de España (REE) presente su informe sobre si, en la actual crisis energética, conviene que España no prescinda de su primera central térmica. «Seguimos esperando el informe de REE. En cuanto tengamos la información la haremos pública y acataremos lo que diga», declaró este miércoles el delegado del Gobierno central en Galicia, José Miñones.

Por su parte, un portavoz de REE señala que aún no hay una fecha prevista de entrega. Esta empresa tiene como primer accionista al Gobierno y su presidenta es la ex minis-

#### **ECONOMÍA**

combustibles fósiles. Hay precios altos en el mercado con enormes beneficios, beneficios que nunca soñaron, y que no pueden reinvertir lo suficientemente rápido y no reflejan los costes de producción. Es hora de que los ciudadanos se beneficien de los costes bajos de por ejemplo las renovables. Queremos canalizar esos para que los gobiernos puedan apoyar a los hogares vulnerables», añadió la presidenta.

Uno de los puntos más delicados es el del gas ruso. Von der Leyen propone a los ministros que se ponga un tope, si bien les corresponderá a ellos fijarlo. Muchos se pregun-

#### La Comisión insiste en que el consumo energético europeo debe reducirse

tan por qué sólo al ruso, y no a otras fuentes como el GNL, el gas natural licuado, y la respuesta es muy sencilla: Rusia no puede diversificar fácilmente lo que llega a través de las tuberías, pero los que venden GNL por barco basta con que cambien las rutas y tendrán otros compradores, pues la demanda global es muy alta.

«No es sorpresa el anuncio ruso de que cortará del todo el suministro porque en 13 estados ya lo había estado haciendo parcial o totalmente. Hemos trabajado muy duro este último mes para tener una red de solidaridad par que el gas fluya hacia donde más necesario es, para que no podamos ser chantajeados. Poner límites a otros está sobre la mesa, lo estamos estudiando. La energía es escasa, en GNL puede ser redirigido en los barcos. Lo que vemos ahora es seguir siendo competitivos pero que los precios a pagar sean decentes. Se está estudiando», aseguró

En un segundo apartado, que estaba contemplado en ese documento filtrado se busca aumentar la liquidez del mercado, la Comisión proponía líneas de apoyo para los participantes más asfixiados, suspender temporalmente los mercados de derivados del sector o modificar algunas reglas para hacer ajustes sin precedentes.

Por la parte de la demanda, Von der Leyen seguía abogando por una reducción del consumo, igual que en julio pidió una reducción de hasta el 15% del consumo de gas, de forma voluntaria al principio y obligaría más adelante si hubiera una crisis considerable



## Putin amenaza con un corte total de suministros

#### Avisa de que no exportará petróleo, gas ni carbón a Europa «si las nuevas condiciones contradicen nuestros intereses»

#### X. COLÁS MOSCÚ

Rusia está dispuesta a cumplir sus contratos pero no suministrará ni gas, ni petróleo, ni carbón en detrimento de sus intereses. Es la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, ante las propuestas del G-7 y de la Unión Europea de poner un tope a los precios del petróleo

El presidente de Rusia ha recordado que «existen compromisos establecidos en los contratos de suministro», y si «se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos»

Rusia no suministrará «absolutamente nada si [las nuevas condiciones] contradicen nuestros intereses, en este caso económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón», ha subrayado el presidente ruso.

El mandatario subrayó que poner un tope al precio para las importaciones europeas de gas ruso supondría «otra estupidez, otra decisión ajena al mercado que no tiene futuro», de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia Tass.

En una comparecencia en el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso, Putin ha advertido de que se van a intensificar los problemas en el mercado mun-



Gas natural. El precio del gas natural en España bajó ayer un 6.51% hasta los 216 €/MWh

dial de alimentos por las sanciones de Occidente. Asegura que son sanciones peligrosas para el mundo entero y que nadie puede

Vladimir Putin ha resaltado la autosuficiencia de su país para ac-

ceder a las materias primas necesarias para sus industrias. El líder ruso afirmó que Rusia ha fortalecido significativamente su soberanía tras el inicio de la «operación militar especial» en Ucrania. Putin señala que la economía de los países asiáticos aumenta un ritmo más rápido que las economías eu-

Desde la crisis desatada por la invasión de Ucrania, la apertura rusa hacia otros mercados de Asia ha permitido a Moscú acelerar su desvinculación del dólar, el euro y la libra esterlina.

«Es imposible aislar a Rusia», insistió el líder del Kremlin en el foro económico destinado a reforzar los vínculos con Asia, la gran apuesta del Kremlin para esquivar las sanciones.

Rusia aumentó un 32,9% sus exportaciones de gas a China en junio hasta los 8.751 gigavatios hora (GWh), su nivel mensual más alto desde 2004.

#### Cerco a las energéticas: los impuestos de Berlín a Roma

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La gestora de inversiones Fidelity ha calculado cuánto podrían subir las facturas energéticas de los consumidores en las mayores economías europeas durante los próximos dos años si los gobiernos no intervienen y la fotografía es la siguiente: en España, los hogares pagarían de media 842 euros más en 2024 que ahora; en Italia, 2.668 euros más; en Francia, 2.783 euros y en Alemania, 2.946 euros. Sin embargo, son los británicos quienes se llevan la peor parte, puesto que su recibo subiría en 3.091 euros respecto al actual.

La crisis energética está golpeando con dureza a las familias en Europa y los países tratan de taponar la sangría financiera con fórmulas que, en un creciente número de casos, tienen como objetivo los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de otros sectores que en el actual panorama están multiplicando sus ganancias.

Italia fue uno de los pioneros en este camino. Mario Draghi se encontraba aún a los mandos del país cuando decidió establecer un gravamen del 10% a los llamados beneficios caídos del cielo de las compañías energéticas, si bien poco después decidió aumentar ese porcentaje hasta el 25%. Con ello pretendía financiar parte de un paquete de ayudas de 14.000 millones de euros destinado a aliviar los bolsillos de consumidores y empresas y contener la escalada de la luz y los carburantes

Alemania ha sido el último en sumarse a esta tendencia. El pasado fin de semana, el canciller Olaf Scholz comunicaba el acuerdo con sus socios de gobierno para implementar un paquete de nuevas ayudas por valor de 65.000 millones de euros. El paquete contempla, entre otras cosas, aliviar a los ciudadanos ante los altos precios de la energía y parte de su dotación será financiada por las empresas energéticas del país.

Hungría también obligó a bancos, aseguradoras, grandes cadenas de comercio, empresas de energía y comerciantes, así como a las líneas aéreas, a que paguen una gran parte de sus beneficios extras y en España, el Gobierno de Pedro Sánchez ultima un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas del país.

tra socialista Beatriz Corredor, pero, si sigue criterios técnicos, todo apunta a que deberá defender que, en la actual crisis, conviene mantener aún operativa esta central aunque sea sólo en la reserva.

Bogas ya ha informado a Ribera de que puede reactivar dos de sus cuatro grupos de carbón a partir de octubre para reconectarlos a la red si así lo decide el Gobierno, aunque la eléctrica ya tiene planificado el cierre total con nuevos proyectos en la zona.

A la espera de la presentación del informe, la vicepresidenta ya se ha tragado el primer sapo de tener que considerar la reconexión de la central coruñesa. Ribera ha batallado desde que llegó al cargo por cerrar cuanto antes todas las centrales de carbón, al igual que bloqueó también el proyecto de gasoducto Midcat por considerarlas fuentes de energía del pasado, pero la crisis energética le ha obligado a revisar un sinfín de planteamientos, porque ha mostrado que todas las fuentes son necesarias hasta que se llegue a la deseable meta de las energías renovables. En esa línea, la ministra ya se vio obligada a dar el paso antes del verano de solicitar un informe, con lo que abre la puerta a rectificar sobre el carbón, aunque defiende que si puede, prescindirá. Feijóo defendió este jueves en Antena 3 que se mantenga abierta al cumplir con la normativa de emisiones. Su reconexión tiene un impacto marginal en el sistema español, pero en otros países han decidido no prescindir de

ninguna fuente de energía operativa en las actuales circunstancias. El ministro de Economía alemán el ecologista Robert Habeck, mantiene centrales de carbón y ha extendido la vida de dos centrales nucleares.

La Comisión Europea busca soluciones mejores, pero el debate en la Unión Europea arranca ahora y llevará tanto tiempo, que, mientras tanto, toda forma de asegurar el suministro para estos difíciles inviernos europeos es una llama que no se puede apagar.

#### **ECONOMÍA**



La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS

## Díaz se apoya en Carrefour para limitar precios

La ministra se reúne con la cadena, que lanza una cesta de alimentos por 30 euros

#### RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado la iniciativa de Carrefour, que va a crear una cesta de la compra asequible para ayudar a las familias a hacer frente a la inflación, para iniciar la ronda de contactos con la gran distribución de cara a poder fijar unos precios para los alimentos básicos, como el pan, la leche o

La ministra de Trabajo y el titular de Consumo, Alberto Garzón, se citarán hoy con Carrefour, la segunda cadena en cuota de mercado en nuestro país (la primera es Mercadona) para valorar esta iniciativa, después de que la cadena de supermercados anunciara ayer que va a poner a disposición

de los consumidores una cesta de la compra con 30 productos bási-

En realidad, la distribuidora en España sigue la estela de Carrefour Francia, que en agosto lanzó una iniciativa similar y bloqueó el precio de 100 productos hasta noriembre para aliviar el impacto de los precios en el bolsillo de los consumidores galos. En España el IPC de alimentación está en el 12%, y en Francia es del 5,8%

La ministra se verá el lunes con el resto de las cadenas de supermercados

«Nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente para un acuerdo entre distribuidoras y asociaciones de consumidores, al objeto de hacer algo completamente legal, que ya se ha hecho en Francia y ha funcionado», matizó ayer Díaz, que el lunes planteó acuerdos con las cadenas para topar precios e incluso las acusó de oligopolio e insinuó que el precio final de algunos productos se incrementaba un 400% o 500% al llegar a los lineales.

En realidad, en Francia, la iniciativa de limitar los precios de alimentos de uso diario la ha tomado Carrefour, pero no ha habi-

Productos. La cesta de alimentos de Carrefour constará de 30 artículos y estará disponible desde el lunes.

do ningún tipo de mediación por parte del Gobierno galo para extenderlo al resto de la distribución, como sí pretende Díaz hacer en España.

En nuestro país Carrefour limitará la cesta a 30 productos y estará a disposición de los consumidores a partir del próximo lunes y hasta el mes de enero. Aún sin definir, desde la cadena de distribución explican que serán productos de uso cotidiano, tanto de alimentación como de droguería e higiene personal.

Además de la reunión con la cadena de supermercados, Yolanda Díaz y Alberto Garzón se citarán también el lunes con el resto de las grandes distribuidoras y con las asociaciones de

Las distintas organizaciones del sector se han mostrado abiertas al diálogo, aunque son muy escépticas sobre la viabilidad de la medida, pues consideran que supone una intervención de los precios y dudan de su legalidad. Yolanda Díaz ha matizado estos días que se trata de llegar a acuerdos con las cadenas, aunque crear estas cestas asequibles, como ha hecho Carrefour, es una decisión que depende de cada

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado en contra de la iniciativa, al considerar que «no es posible legalmente, ni tampoco deseable». La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, puntualizó ayer que el Gobierno no plantea una fijación unilateral de precios, sino que lo que se pretende es llegar a acuerdos con el sector y los

«Hasta donde yo he escuchado, no ha habido ninguna propuesta respecto a que se haga una regulación o una intervención de los precios máximos de esos productos», señaló la titular de Hacienda en declaraciones a Europa Press.

## Un fondo público para rescatar a los que no paguen la hipoteca

Ante la subida de tipos del BCE, UGT pide que el Estado ayude a quienes no pueden pagar su cuota

#### **ALEJANDRA OLCESE** MADRID

El Banco Central Europeo (BCE) está endureciendo su política monetaria para intentar contener la inflación -ya que su mandato consiste en conseguir la estabilidad de precios– y, para ello, está previsto que hoy mismo suba los tipos de interés 50 ó 75 puntos básicos hasta el 1%-1,25%, una medida que provocará un encarecimiento de los créditos e hipotecas bancarias y que dejará a muchos hogares con problemas a la hora de pagar su cuota

Para evitarlo, UGT pidió este miércoles en rueda de prensa al Gobierno que constituya un fondo público con el que «rescatar» a las familias que tengan dificultades para pagar la letra al banco. No tienen un cálculo de cuántas personas podrían encontrar problemas para afrontar sus deuda, ya que entre otras cosas depende de cuánto lleguen a subir los tipos, pero sí han pensado ya cómo podría finan-

Según sus estudios, el fondo podría dotarse con unos 450 millones de euros que podrían recabarse por medio del futuro

impuesto a la banca que el Gobierno anunció en julio y podría aprobarse de cara a 2023. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recordó ayer que una familia que tenga una hipoteca de 200.000 euros a 25 años ha sufrido ya un aumento de la cuota de 150 euros, que aumentará aún más a medida que suban los tipos de interés.

«Somos plenamente conscientes de que hay una parte importante de las hipotecas que se han firmado con intereses fijos y que otras tienen intereses topados, por lo que no son grandes las

cantidades de recursos necesarios para hacer frente a esta demanda, lo hemos situado en torno a 450 millones de euros», explicó

No quiso dar más detalles, no obstante, de cómo se tendría que articular este instrumento ya que prefiere que lo conozca primero el Gobierno. Aun así, apuntó que se deberían determinar unos límites de renta y de volumen de hipoteca para poder acceder al rescate. «Se trata de ayudar a las familias de clases medias y clases trabajadoras como se dice ahora, a la parte de la sociedad que tiene una hipoteca, porque las clases bajas están pagando un alquiler en general. Esto daría tranquilidad a las personas»,

Su demanda se produce después de que el euríbor haya cerrado agosto en un 1,25%, el valor más alto desde mayo de 2012, y después de que en lo que llevamos de 2022 el índice de referencia de las hipotecas variables haya registrado la mayor subida interanual de su historia, con un ascenso de más de 1,72 puntos porcentuales en tan sólo ocho meses, según destacaba ayer el comparador de productos financieros HelpMyCash.

Para los próximos meses, los analistas de la firma esperan que siga subiendo y creen que incluso «no sería descabellado que rozase el 3% en diciembre», aunque «todo dependerá de cómo evolucione la economía europea y de si el BCE sube los tipos una vez más en 2022 o lo

hace dos veces en las reuniones de octubre y diciembre».

Cuando la subida de los tipos de interés parecía suponer un alivio para las cuentas de resultados de los bancos, el Gobierno anunció este verano su intención de aprobar un «impuesto excepcional a las grandes entidades financieras» que gravará con un 4,8% las comisiones e intereses que cobran a sus clientes. Este tributo sólo se aplicará a las entidades que ingresaron más de 800 millones de euros en 2019 en concepto de intereses y comisiones.

El gravamen, junto al que pretenden aprobar para las compañías energéti-

cas, permitirá al Estado recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años, 3.500 millones al año, calcula el Ejecutivo.

La patronal europea y el Grupo Europeo de Cajas de Ahorro ya han avisado de que este tributo, que califican de «discriminatorio e injustificado», recortará el crédito disponible para empresas y particulares y afectará a la estabilidad financiera

#### **POSIBILIDAD DE HUELGA GENERAL**

La pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores del país y las dificultades de muchos hogares para pagar el recibido de la luz no son razones suficientes por las que convocar una huelga general en España, según UGT. El sindicato sí contempla, sin embargo, que pueda producirse este paro si el Gobierno no sube lo suficiente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 o toma medidas «de recorte» en la segunda reforma de pensiones, como ampliar el periodo de cómputo para la pensión pública de 25 a 35 años

ECONOMÍA

## Repsol vende a EIG el 25% de su explotación

El fondo de inversión acuerda entrar en esta área de negocio por 4.800 millones de euros

#### DIEGO G. CAMPORRO MADRID

Con la vista puesta en irrumpir de lleno en el parqué de Wall Street a partir de 2026 –siempre que la coyuntura económica lo permita–, Repsol anunció ayer la rúbrica del acuerdo por el que traspasa el 25% de su área de Explotación y Producción (Upstream) al fondo de inversión estadounidense EIG. La operación, cifrada en 4.800 millones de euros, recibió una gran acogida por parte de los mercados e inversores a tenor de la tasación realizada por parte de EIG.

El grupo inversor valoró el total de la línea de negocio Upstream de Repsol en 19.000 millones de euros, una cuantía superior a las previsiones manejadas por el mercado, que se situaban en un rango entre 14.000 y 18.000 euros, según informó el Banco Sabadell. El valor final de la inversión que acometerá el fondo, una vez deducida la deuda neta asignada a su participación, asciende a un total de 3.400

millones de euros. «Esta financiación añadida (...) nos va a permitir poder financiar y acelerar proyectos de crecimiento importantes para Repsol en los próximos años. Fundamentalmente, estarán relacionados con la descarbonización», aseveró Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

A pesar de haber recibido una buena crítica por parte de los mercados, los títulos de la petrolera se dejaron, a cierre del selectivo español, un 4%. Esta situación se encuentra relacionada con la caída del Brent en el día de ayer, que retrocedió un 4,6%.

La inyección de capital permitirá avanzar a la empresa hacia sus ambiciosos programas de sostenibilidad y descarbonización. Para 2025, Repsol tiene previsto reducir un 75% su intensidad de uso en carbono. Además, a mediados de siglo –en 2050– la compañía tiene fijado como objetivo alcanzar un status operativo en el que, el con-



Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. EFE

junto de sus actividades, no cause ningún impacto sobre el clima derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cero emisiones netas. «Nuestra ambición es liderar la transición energética. Este acuerdo pionero nos permite mantener el sentido estratégico de la unidad de Upstream y, a la vez, impulsar la transformación de la compañía y su perfil multinenergético», comentó Imaz.

Se trata de la segunda venta de importante calado acometida por Repsol a lo largo del presente ejercicio. El pasado mes de junio, Crédit Agricole Assurance y Energy Infrastructure Partners, un consorcio franco-suizo, se hizo con el 25% de su filial de renovables por 905 millones de euros. La operación cifró el 100% de la citada filial en 4.383 millones, incluyendo deuda y minoritarios.

Repsol mantendrá el control operativo de Upstream a pesar de la entrada de EIG. En este sentido, designará cuatro de los ochos miembros del consejo –incluido un presidente con voto de calidad–. Por su parte, EIG tendrá a su disposición un total de dos asientos. Los restan-

tes –otros dos– serán ocupados por figuras independientes.

Acerca de la coyuntura energética que atraviesa Europa, Repsol entiende que la presente transición verde hacia la neutralidad de carbono debe «ser ordenada». En este sentido, remarcó que, aunque resulta «evidente» que han de reducir el impacto de la huella de carbono derivada sus productos, aún «creen» en la utilidad del petróleo y el gas como combustibles. «Vamos a seguir necesitando petróleo y gas durante muchos años, de lo contrario, tendremos problemas», sostienen.



#### **ECONOMÍA**



## Apple lanza los iPhone 14

#### Presenta también un reloj pensado para deportistas de elite y amantes de la aventura

#### ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS CUPERTINO (CALIFORNIA)

Cinco años ha tardado el iPhone en perder el notch, esa pestaña en la parte superior de la pantalla que albergaba la cámara frontal y el sensor biométrico FaceID. Permanece en los iPhone 14, los modelos de entrada de la nueva generación de teléfonos de Apple anunciados ayer en su sede de Cupertino (California), pero en los nuevos iPhone 14 Pro, sin embargo, se ha sustituido por una pequeña muesca en forma de píldora de menor tamaño que puede crecer según el uso que se esté haciendo del mismo o la aplicación activa. Apple la llama «isla

Es el cambio de diseño más evidente en estos nuevos teléfonos pero ni de lejos el único. Los nuevos iPhone, los productos más importantes de la compañía de la manzana, estrenan también nuevos procesadores, tamaños y prestaciones.

Pero lo hacen en un año muy complejo por las presión inflacionista y la fortaleza del dólar, que han llevado a la compañía a subir sensiblemente los precios de los dispositivos en Europa, aunque los mantiene casi sin cambios en EE.UU.

Para hacerse una idea de la subida, basta con decir que no se podrá conseguir en España ningún iPhone 14 por menos de 1.000 euros y que, por culpa de los problemas de suministro en semiconductores, algunos modelos utilizan el mismo procesador de los iPhone 13.

Para justificarlo, incluyen algunas funciones realmente innovadoras. Tal vez la más sorprendente de todas ellas es que ahora todos los iPhone incluyen un servicio de conexión satelital para emergencias. Estos son los primeros iPhone con los que es posible comunicarse incluso cuando no hay cobertura de operadoras de telefonía convencio-



Los nuevos iPhone 14 de Apple, ayer, durante la presentación de los nuevos móviles de la compañía. J. G. MABANGLO / FE

nales, usando mensajes predeterminados o compresión de texto para aprovechar el menor ancho de banda.

La nueva función está pensada para ayudar a usuarios extraviados o que han sufrido un accidente y requiere estar en una zona con amplia visibilidad del cielo. Un centro de emergencias operado por Apple recibirá los mensajes y los redirigirá a servicios de emergencia locales. El servicio sólo estará disponible en un primer momento en EE.UU. y Canadá y no arrancará hasta el mes de noviembre.

Como en años anteriores hay fundamentalmente dos familias de producto en esta generación de iPhone. Los iPhone 14 son los modelos de entrada. Los iPhone 14 Pro incluyen mejores la cámaras y prestaciones, incluyendo una pantalla que puede permanecer siempre encendida.

El cambio más importante del iPhone 14 es que Apple abandona el tamaño Mini y tendrá dos teléfonos con los mismos tamaños que la gama Pro, 6,1 pulgadas para el iPhone 14 y 6,7 pulgadas en el iPhone 14 Plus. Ambos utilizan el mismo procesador A15 que tenían los iPhone 13 Pro del pasado año pero tendrán cámaras de mejor calidad, mucho más versátiles en condiciones de ba-

ja luz. En Estados Unidos este iPhone además eliminará por completo la bandeja de la SIM, funcionando exclusivamente con eSIM. En Europa, sin embargo, será posible seguir usando una tarjeta SIM física.

El iPhone 14 se podrá reservar desde hoy y estará disponible la próxima semana. En España costará 1.009 euros, aunque en EE.UU. ha mantenido los 799 dólares del año pasado. Para el iPhone 14 Plus, que arranca en 1.159 euros, habrá que esperar hasta octubre.

En el iPhone 14 Pro los cambios son mayores. Además de la «isla dinámica», los teléfonos tienen una nueva pantalla que puede permanecer siempre encendida.

En estos modelos Apple sí incluirá un nuevo procesador, el A16. Fabricado en un proceso litográfico de 4 nm, tiene núcleos de computación que consumen un 20% menos, con más ancho de banda para memoria y coprocesadores gráficos y de imagen más avanzados.

Mejoran también las cámaras. Tiene un sensor principal un 65% más grande y de 48 megapixeles de resolución y el resto de sensores son también más avanzados y capturan más detalle cuando hay poca luz.

Los iPhone 14 se podrán reservar desde hoy y estarán disponibles la próxima semana. El precio arranca en 1.319 euros. En el caso del iPhone 14 Pro Max será de 1.469

#### La compañía ha subido los precios en Europa, pero los mantiene en EEUU

Además de los teléfonos, hay nuevos relojes. La nueva generación de Apple Watch se conocerá como Series 8 e incluye nuevo sensor de temperatura corporal sobre el que se edifica una función clave del nuevo reloj: un calendario de fertilidad que calcula los periodos de ovulación en las mujeres.

El nuevo reloj también podrá detectar automáticamente accidentes de tráfico, llamar a los servicios de emergencia y envía la localización del usuario.

Los relojes de las Series 8 estarán disponibles a partir de la semana que viene a un precio que arranca en 499 euros. Apple también lanzará una nueva versión del SE, un modelo más económico con peor pantalla a 299 euros. La gran sorpresa del evento, sin embargo, es el nuevo Apple Watch Ultra, un reloj más resistente, pensado para deportistas que necesitan más resistencia y autonomía. Está fabricado en caja de titanio con cristal de zafiro.

#### IFEMA MADRID / MOMAD





El objetivo del salón es ofrecer a los asistentes la mejor información y un análisis comercial especializado en el mercado de la moda, los complementos y el calzado. También, ayudar a los distribuidores y proveedores presentes en el certamen en los procesos de compra y realización de pedidos. Desfiles, talleres y puntos de encuentro para citas comerciales abren un gran abanico de posibilidades de negocio durante los tres días en los que se extenderá la feria.

# La gran cita con las tendencias más innovadoras

La moda textil y de calzado, el diseño creativo y la tecnología comercial se exhiben en una nueva edición de MOMAD que 'respira' sostenibilidad y premia las mejores propuestas de los emprendedores



Los contenidos programados para esta edición de MOMAD se dividen en cinco secciones: Confección Textil, Calzado y Accesorios, Área EGO para propuestas rompedoras, Sustainable Experience y MOMAD 4.0.

#### **Por Fernando Llamas**

ay varios hitos que MOMAD pretende rebasar el fin de semana del 16 al 18 de septiembre. La feria de la moda, que se asentará en el pabellón 8 de Ifema Madrid, premiará la innovación, la digitalización y el emprendimiento de una industria que ha acogido con entusiasmo la celebración del certamen.

La presencia de casi 200 firmas en los stands de la sede madrileña, procedentes de 16 países de cuatro continentes, permite a Julia González, directora de MOMAD, reconocer que sus expectativas se han rebasado ampliamente. «Lo que está sucediendo nos está sorprendiendo y, sobre todo, animando mucho, ya que se nota la respuesta de nuestros expositores a todo el trabajo realizado durante estos años, que han sido tan duros para ellos y también, cómo no, para nosotros. Son muy buenas noticias, sin duda».

Creadores de moda, accesorios, baño, lencería y calzado expondrán sus novedades y proyectos, en vecindad y unión con otros eventos complementarios programados para esos días por Ifema Madrid como la pasarela MBFWMadrid, Intergift, Bisutex o Madridjoya.

Esta nueva edición de MOMAD emite las dos señales más claras de hacia dónde quiere dirigirse la industria: sostenibilidad e innovación. En estas dos vertientes se ha valorado el esfuerzo de las firmas, tanto las tradicionales como las de nuevo cuño, que contarán con un impulso particular. Se ha recuperado un premio a la innovación, MOMADTalents by ISEM. Los dos ganadores presentarán su colección en esta nueva edición de la feria. Y uno de ellos podrá cursar el programa Fashion and Creativity Management by ISEM en junio de 2023.

Del mismo modo, MOMAD hace de la sostenibilidad un eje transversal de todo el evento, como se puede observar en cada uno de los espacios ocupados por las marcas. Será un hilo conductor que anudará el trabajo de los expositores. Las colecciones más sostenibles contarán con un apoyo adicional en la feria.

#### A TENER EN CUENTA...

#### ¿CUÁNDO?

Del 16 al 18 de septiembre en horario continuado de 9:30 a 19:00 horas. El cierre se adelantará a las 18.00 horas del domingo 18

#### ¿DÓNDE?

Pabellón 8 del recinto ferial de Ifema Madrid

#### EXPOSITORES Y MARCAS

198 firmas de moda, calzado y accesorios de las industrias española e internacional

#### **PROCEDENCIA**

Exponen en MOMAD empresas de los continentes europeo (Francia, Dinamarca, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Reino Unido y Turquía); americano (EEUU, Venezuela y Colombia), y asiático (India, Indonesia y Pakistán), además de Australia Las cinco áreas separadas se ensamblan en el común denominador del respeto por los recursos naturales. El visitante podrá conocer las novedades expuestas en Ifema Madrid de una forma ordenada. En una zona se fomentará la sostenibilidad y responsabilidad ambiental, social y económica del mundo de la moda. A su vez, las últimas colecciones y tendencias de la industria ocuparán el área Confección Textil. Y las firmas españolas e internacionales ocuparán la de Calzado y Accesorios con sus creaciones y propuestas más recientes en la moda *a ras de suelo*.

MOMAD también prestará especial atención a las nuevas propuestas, las más rompedoras, a cargo de empresas emergentes. El área EGO será el espacio para descubrir las tendencias más extremas y los diseños más futuristas. Por último, el espacio MOMAD 4.0 exhibirá soluciones innovadoras para el retail: el ecommerce, las plataformas de pago y financiación, la internacionalización y el soporte, el equipamiento audiovisual y las herramientas de márketing digital y sensorial.

### **DEPORTES**



Antoine Griezmann celebra su gol de la victoria con Joao Félix y Mario Hermoso, anoche, sobre el césped del Metropolitano. ÁNGEL MARTÍNEZ / GETTY IMAGES

## Un milagro en media hora

#### CHAMPIONS. Griezmann, que volvió a entrar en el minuto 60, tumba al Oporto en la última jugada de un alocado añadido



#### **CARLOS GUISASOLA** MADRID

El amanecer tiene su peligro porque a veces el sol, rosáceo aún, puede llegar a deslumbrar. Otras, simplemente, emboba por su encanto. Esos destellos vienen a ser una suerte de embrujo hipnótico. Y en el amanecer de la Champions, en un arranque que parecía destinado a un final similar al del curso pasado, el Atlético se encontró con una victoria de insospechado guion (2-1) ante el Oporto. Un desenlace postergado al añadido. Lo que la bota de Hermoso pareció arreglar, volvió a emborronarse en su propia mano. Hasta que llegó Griezmann, redentor, y en esa media hora (que acabaron siendo unos peligrosos 41 minutos) escapó con honores de su cárcel para besarse el escudo y meterse en el bolsillo, otra vez, a ese Metropolitano donde una vez fue leyenda.

Fueron los destellos de Joao Félix los que trataron de iluminar los primeros pasos de la ruta. Tras un sentido homenaje a Paulo Futre, presente en la grada y ya recuperado del susto, fue otro portugués vestido de rojiblanco quien trató de imaginar y acelerar el juego, acariciando con intención cada pelota que entraba en su radar. La noche hacía intuir que sería necesario algo más para quebrar la sólida pizarra que Sergio Conceiçao sostiene en el Oporto. Un rival que ha perdido el vigor de Vitinha y el veneno de Luis Díaz. Ambos formaron parte del equipo que tuvo en vilo al Metropolitano hace justo un año. Aun así, los Dragones, donde Pepe manda y maneja como

si tuviera 20 años (tiene 39) no han perdido el fuego que llevan dentro.

Ese duelo táctico entre Simeone y su ex compañero en Italia alumbró un único disparo a puerta del Atlético en toda la primera parte. Fue de Koke. Diogo Costa, el meta blanquiazul, sólo tuvo que abrazarlo. Porque los locales, con la velocidad de Llorente, Morata y el propio Joao, se aproximaban a las inmediaciones del área lusa, pero sin mostrar el menor síntoma de maldad ante la portería. A ese 11 inicial rojiblanco regresó de inicio Nahuel Molina, al que sigue faltándole química. Ninguna de sus decisiones fue la correcta. Por eso, entre otras cosas, el Cholo lo dejó en el vestuario al descanso.

Fue el Atlético quien llevó el timón, pero, también, quien se llevó el mayor susto. Cuando el primer acto agonizaba, Taremi se adentró como si tal cosa por el área y llegó a encontrar la orilla de la portería de Oblak, recuperado a tiempo para la cita. A Simeone se le aceleró el pulso. A Taremi le faltó lucidez y compañía, para fortuna de un Metropolitano.

Agitó el tablero Simeone tras el parón para dar entrada a Lemar y De Paul y darle un poco más de coco a los engranajes de la medular. La respuesta fue inmediata, pero no sirvió de nada. Koke embocó con clase y festejó una diana que resultó inservible, ya que De Paul, el germen de la jugada, había partido en fuera de juego. Vuelta a empezar y otro sofocón: Oblak volaba para espantar el malencarado disparo de Eustaquio.

to 60 donde Antoine Griezmann, como ya es costumbre, se adentró en el Metropolitano. La estrategia de presión al Barça no entiende de competiciones. Todo sea por sortear el pago de los famosos 40 millones. El caso es que el francés, con su pelo plateado, asomó justo cuando el Oporto soltó

otro latigazo. No

sospechaba lo que

el destino le reservaba. Al remate de Joao Mario volvió a darle réplica Oblak.

El Atlético, con el rumbo aún por enderezar, empezó a sentir el aliento del Oporto. De nuevo el susto bien metido en el cuerpo. A la osadía del conjunto portugués respondió Simeone con dos cambios que la grada no supo cómo digerir. Hermoso

mandaba al banquillo a Morata, que no conectó ningún remate en toda la noche. Y a continuación, Joao Félix calcaba el camino de su compañero, acompañado de una gran pitada.

Pero, sin buscarlo, los rojiblancos se encontraron con la doble





Pero a Griezmann le bastó con media hora (en realidad con 41 minutos) para liberar al Metropolitano. Con su cabeza, en el último aliento del partido desde el córner, desbordó la ilusión de todo un estadio.



Futre, durante su homenaje. EFE

## Lewandowski lo cambia todo

FÚTBOL. El polaco atrapa su primer 'hat trick' como azulgrana y acaba con la débil resistencia del Plzen / Kessié y Ferran Torres completan el regreso del Barça a la Champions



#### FRANCISCO CABEZAS BARCELONA

Desprende Robert Lewandowski la luz de los futbolistas especiales. El resplandor de quien no solo juega por marcar y ganar, sino por trascender. Cuando hace suya la red, su mirada arde y corrompe las sospechas de un crepúsculo que, a sus 34 años, ni siquiera se insinúa. Se ha propuesto el polaco arrancar al Barcelona del subsuelo europeo, del martirio, después de un tiempo en que la Champions sólo podía disputarse sobre el cadalso. Con Lewandowski, el Barça no sobrevive. Vive. Es mucho más bonito.

Atrapó el ariete polaco su primer hat trick como azulgrana. Dos caricias traicioneras con rosca desde la frontal, y un cabezazo en plancha. Ya son ocho goles en cinco partidos. Pero su producción va mucho más allá del remate. Ofrece salidas a los extremos, brinda caminos a los interiores y, con ese corpachón que con tanto mimo cuida, se exprime en la presión, obligando a sus compañeros a que sigan su ejemplo. Al compás de las embestidas de Lewandowski, el equipo de Xavi Hernández fue mucho más allá de un triunfo que se daba por descontado contra el humilde Plzen.

Quizá los partidos contra el equipo checo sean los únicos que el Barcelona pueda tomarse con relativa calma ante los duros desafíos que le esperan en Múnich y Milán. De ahí que Xavi viera un momento idóneo para gestionar descansos y domar egos. Jordi Alba, al que la llegada de Marcos Alonso podría acabar de incrustarle en el fondo del banco, se gustó como titular. Piqué disputó



Robert Lewandowski celebra el segundo gol del Bacelona ante el Viktoria Plzen, ayer, en el Camp Nou. P. BARRENA / AFP

sus primeros minutos de la temporada tras suplir a Sergi Roberto, que acabó con molestias musculares. Koundé, esta vez como central izquierdo, continuó su buenaventura

#### El 'nueve' azulgrana ya ha anotado ocho tantos en sólo cinco partidos

#### El Barça recuperó la autoestima v el Camp Nou se entregó a una explosión de felicidad

y ofreció otra asistencia en el estreno goleador de Kessié, que usó la cabeza como si fuera un martillo antes de brindar el saludo militar con el que homenajea a su padre, ex futbolista y soldado que falleció cuando Kessié tenía 11 años. Ansu, mientras, pudo continuar su difícil regreso a la élite competitiva antes de ser suplido por Ferran Torres, quien pudo unirse al festival goleador en el segundo tiempo.

Si bien el partido ante los esforzados checos no podía admitir otra cosa que no fuera un guateque barcelonista, Xavi no pudo disimular su inquietud ante lo ocurrido tras el 1-0. El gigantón Chory desplazó por alto un balón hacia la carrera de Mosquera, quien se dispuso a batirse en duelo frente a Ter Stegen. Christensen acudió en su busca y el colombiano acabó por los suelos en el área. El árbitro señaló el punto de penalti y agarró la tarjeta roja para expulsar al danés. Pero eso fue antes de que desde el VAR advirtieran al juez de que debía acudir al monitor para corregirse. Mosquera había soltado un manotazo a Christensen antes de ser derribado. Y no pudo más que señalar la falta del atacante y el perdón para el defensor.

No tardó Lewandowski en acabar de aliviar al Barcelona después de que Pedri, con su diminuto botín, lanzara en carrera a Sergi Roberto por la garganta. El polaco enfocó a su manera. En pleno éxtasis, y a un minuto del final del primer acto, Sykora aprovechó un despiste colectivo para recortar distancias. Pero Dembélé, desatado en la recuperación, ayudó a que la noche volviera a su lugar telegrafiando una asistencia a la cabeza del nueve.

Ferran Torres, con el duelo resuelto, tuvo tiempo para demostrar tras el descanso que sería un error olvidarse de su presencia. Un gran movimiento de despiste facilitó a Lewandowski cazar el 4-1. Y fue más allá el valenciano con una volea con la que liberó más frustración que rabia.

El Barcelona recuperó la autoestima en el escenario donde se malacostumbró a penar la decrepitud. Y el Camp Nou se entregó a una explosión de felicidad aún extraña. Es la bipolaridad del fútbol.

#### **CHAMPIONS LEAGUE**

#### **RESULTADOS Y CLASIFICACIONES**

#### GRUPO A

**Ayer**: Ajax 4 Rangers O. Nápoles 4 Liverpool I

|                | J | G | Ε | P | F   | C  | Pt |
|----------------|---|---|---|---|-----|----|----|
| Ajax (PB)      | 1 | 1 | 0 | 0 | 4   | 0  | 3  |
| Nápoles (ITA)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4   | -1 | 3  |
| Liverpool (GB) | 1 | 0 | 0 | 1 | - 1 | 4  | 0  |
| Rangers (ESC)  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0   | 4  | 0  |

#### Próximos partidos:

13/9/2022: Rangers- Nápoles (21.00 horas). Liverpool-Ajax (21.00 horas).

Ayer: Brujas I Bayer Leverkusen 0 Atlético 2 Oporto I.

|                     | J | G | Ε | P | F   | C | P |
|---------------------|---|---|---|---|-----|---|---|
| Atlético (ESP)      | 1 | 1 | 0 | 0 | 2   | 1 | 3 |
| Brujas (BEL)        | 1 | 1 | 0 | 0 | - 1 | 0 | 3 |
| Oporto (POR)        | 1 | 0 | 0 | 1 | - 1 | 2 | C |
| B. Leverkusen (BEL) | 1 | 1 | 0 | Т | 0   | 1 | C |

#### os partidos:

I3/9/2022: Oporto-Brujas (2I.00 horas). B. Leverkusen- Atlético (2I.00 horas)

#### GRUPO C

Ayer: Inter de Milán O Bayern 2 Barcelona 5 Viktoria Plzen I

|                      | J | G | Ε | P | F | C | Pt. |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Barcelona (ESP)      | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3   |
| Bayern (ALE)         | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3   |
| Inter (ITA)          | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0   |
| Viktoria Plzen (RCH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0   |

#### Próximos partidos:

13/9/2022: Viktoria Plzen-Inter (18.45 horas) Bayern - Barcelona (21.00 horas)

#### **GRUPO D**

**Ayer:** Frankfurt 0 Sporting 3 Tottenham 2 Marsella 0

|                   | J | G | Ε | P | F | C | Pt. |  |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| Sporting (POR)    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |  |
| Tottenham (GB)    | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3   |  |
| O. Marsella (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0   |  |
| Frankfurt (ALE)   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0   |  |

#### Próximos partidos

13/9/2022: Sporting - Tottenham (18.45 h.).

O. Marsella - Frankfurt (21.00 horas).

Martes: D. Zagreb I Chelsea O Salzburgo I Milan I

|                 | J | G | Ε | P | F | C | Pt. |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| D. Zagreb (CRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Milan (ITA)     | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1   |
| Salzburgo (ALE) | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1   |
| Chelsea (GB)    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |

#### Próximos partido:

14/9/2022: Milan - D. Zagreb (18.45 horas). Chelsea - Salzburgo (21.00 horas).

Martes: Celtic O Real Madrid 3. Leipzig I Shakhtar 4.

|                 | J | G | Ε | P | F   | C | P  |
|-----------------|---|---|---|---|-----|---|----|
| R. Madrid (ESP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3   | 0 | "  |
| Shakhtar (UCR)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 4   | - | ** |
| Celtic (ESC)    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0   | 3 | (  |
| Leipzig (ALE)   | 1 | 0 | 0 | 1 | - 1 | 4 | (  |

#### Próximos partidos

14/9/2022: Shakhtar - Celtic (18.45 horas). Real Madrid - Leipzig (21.00 horas).

Martes: B. Dortmund 3 Copenhague 0. Sevilla O Manchester City 4.

|                   | J | G | Ε | P | F | C | Pt. |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| M. City (GB)      | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3   |
| B. Dortmund (ALE) | _ | _ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Copenhague (DIN)  | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 3 | 0   |
| Sevilla (ESP)     | _ | 0 | 0 | _ | 0 | 4 | 0   |

#### Próximos partidos:

14/9/2022: Copenhague - Sevilla (21.00 h). Manchester City - B. Dortmund (21.00 h).

#### GRUPO H

Martes: PSG 2 Juventus I Benfica 2 Maccabi Haifa 0.

|                      | J | G | E | Р | F | C   | Pt. |  |
|----------------------|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
| enfica (POR)         | _ | _ | 0 | 0 | 2 | 0   | 3   |  |
| SG (POR)             | _ | _ | 0 | 0 | 2 | - 1 | 3   |  |
| uventus (ITA)        | - | 0 | 0 | - | _ | 2   | 0   |  |
| laccabi Haifa (ISLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2   | 0   |  |

#### Próximos partidos:

14/9/2022: Juventus - Benfica (21.00 h) cabi Haifa - PSG (21.00 ho

Se clasifican los dos primeros de cada grupo para los octavos de final.

#### **DEPORTES**

## Benzema se perderá el derbi

**FÚTBOL**. El francés evita una lesión grave de menisco, pero estará tres semanas de baja y no irá con su selección / Hazard, el plan B

#### **ABRAHAM ROMERO** MADRID

La del martes fue una noche extraña para el Real Madrid. El conjunto blanco defendió con honores su condición de actual campeón de Europa en Celtic Park, en la primera jornada de la Champions, pero las caras camino del autobús no eran del todo satisfactorias. «No sé, no sé», respondían la mayoría de los futbolistas. Las preguntas, obvias, tenían un protagonista: Karim Benzema. El francés no quiso hablar en zona mixta pero dejó un «mañana veremos» que agrandó la incertidumbre sobre las molestias en la pierna derecha que le habían obligado a abandonar el partido en la primera parte. «No sabemos si es muscular», explicaba Ancelotti en sala de prensa. Más misterio.

En el mediodía de ayer, Benzema acudió a la ciudad deportiva de Valdebebas para las pertinentes pruebas físicas y, aunque contrariado por la confirmación de que tendrá que estar unas semanas de baja, sintió una cierta sensación de alivio. También el Madrid. No tiene afectado el menisco de su rodilla derecha, sino que sufre «una lesión en el músculo semitendinoso y una so-

brecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho», como informó el conjunto madridista.

Según ha podido confirmar este periódico, el problema muscular del capitán le obligará a estar de baja unas tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante Mallorca, Leipzig y Atlético de Madrid (día 18) y no irá convocado con la selección francesa en el parón de finales de septiembre, en el que se disputarán partidos de la Nations League.

Será el último parón antes del Mundial que comenzará en noviembre, un torneo que aparece en rojo en el calendario de Benzema. Se perdió la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018, en el que Francia levantó el trofeo, y tiene la espina clavada de la última Euro. La selección gala se despidió en octavos de final tras perder contra Suiza, todo a pesar del doblete del delantero del Madrid durante el partido. La cele-

bración de la Copa del Mundo en invierno condiciona el físico y las lesiones de todos los futbolistas que planean disputarla... También, lógicamente, Benzema, que veía cómo una lesión más grave en la rodilla le podía dejar fuera de la convocatoria de Didier Deschamps.

El capitán blanco no forzará para estar con el combinado galo en el próximo parón y la idea de los servicios médicos del Madrid es que Benzema esté disponible para la visita del Osasuna al Santiago Bernabéu el próximo 2 de octubre. Una noticia importante para Ancelotti. Desde esa fecha ante el conjunto navarro hasta el 9 de noviembre contra el Cádiz (última jornada de Liga antes del Mundial), el Madrid disputará doce encuentros. Entre ellos el Clásico y las seis jornadas de la fase de grupos de la Champions. Todo en poco más de un mes. Tener al pichichi de la Liga y de la Champions y, veremos, al futuro Balón de Oro será clave para el actual campeón.

Mientras tanto, *Carletto* deberá improvisar su alineación para sustituir a Benzema. Ante el Celtic le salió bien la opción de Hazard como

**MILITAO Susto sin** 

Las molestias de Benzema no

consecuencias

fueron las únicas del

también le realizaron

vestuario madridista en

Celtic Park. Los servicios

médicos del conjunto blanco

pruebas ayer a Eder Militao,

descanso por molestias en la

pierna izquierda. Aunque es

descanse ante el Mallorca, no

tiene una lesión seria y estará

disponible para Ancelotti de

cara al importante duelo de

Antonio Rüdiger se asoma

como claro sustituto.

Champions contra el Leipzig.

que pidió el cambio en el

probable que el central

falso 9. El belga fue protagonista en los tres goles, con gol y asistencia incluidas, y se ha ganado repetir status este próximo domingo contra el Mallorca. Rodrygo y Asensio son los otros dos candidatos para la punta de ataque, ambos repitiendo el rol de falso 9, mientras que Mariano, único delantero centro disponible, podría tener minutos sueltos.

También será interesante ver qué hace Ancelotti con Iker Bravo, delantero del

Castilla fichado hace unos días desde el Bayer Leverkusen. El joven de 17 años, ex de La Masía, es una de las grandes joyas de la cantera del fútbol español y ya ha debutado con la selección sub'19. Además, el Real Madrid ya se adelantó a un posible problema físico de Benzema e inscribió a Bravo en su 'Lista A' para la Champions, una convocatoria que exige la UEFA antes del inicio de la competición.



Evenepoel, escoltado por Enric Mas y Juan Ayuso en el final de etapa de ayer, en el Monasterio de Tentudía. EFE

## **Alianza anti Remco**

## VUELTA. Tras el abandono de Roglic, el tridente español peleará para destronar al líder / Urán evita el segundo triunfo de Herrada

#### PABLO DE LA CALLE

Abandona Primoz Roglic y Remco Evenepoel respira aliviado. La marcha del principal adversario del belga deja a la Vuelta sin el gran animador, capaz de poner patas arriba la carrera con un arreón de coraje, como hizo en la maldita llegada de Tomares. Adiós al reto de conseguir cuatro títulos consecutivos, lo nunca visto. Con la ausencia del jefe del Jumbo, se amplía la nómina de candidatos al podio de Madrid. Hasta el colombiano Rigoberto Urán, ganador ayer, tras aprovecharse se la escapada buena del día se ve con opciones de entrar en el top ten, tras recortar más cinco minutos al líder.

Sin el esloveno, lastimado por heridas en codo, cadera y rodilla del costado derecho, crecen las opciones de Enric Mas y de los jóvenes fenómenos Juan Ayuso y Carlos Rodríguez. Un trío contra un líder que ya ha mostrado debilidades en la montaña. En la jornada de descanso, el jefe de filas del Movistar advirtió de que en la última semana de la Vuelta, Evenepoel podría sufrir el desgaste físico y psicológico de portar el maillot de líder durante más de 10 jornadas. La prueba, dijo el balear, se podría decidir por las alianzas de los equipos. Y ahora, sin Roglic, esa unión de fuerzas podría abrazar a los tres españoles. Movistar, UAE e Ineos contra el Quick Step. Esa coalición del trío no significa que colaboren permanentemente contra de los intereses del belga, porque eso es imposible debido a la diversidad de intereses de las tres escuadras, bastaría que entre ellos mismos no se perjudicasen en momentos críticos. Ciclismo ficción, porque luego la carretera dicta su ley y pone a cada uno en su sitio.

Sin Roglic, el panorama es distinto, como reconoce Mas: «Es verdad que Primoz es un corredor agresivo y creo que su ausencia va a cambiar la carrera a la hora de los ataques».

El primer episodio de la Vuelta sin el esloveno se escribió este miércoles en la primera etapa por tierras de Extremadura. Hubo sintonía entre las tres escuadras de los equipos españoles, que intentaron inquietar a Evenepoel. El Movistar, con Valverde y Muhlberger; el Ineos, con Carapaz y Van Baarle, y el UAE, con Almeida, aceleraron el ritmo para desgastar al Quick Step en la corta y tendida subida al Monasterio de Tentudía, un puerto de segunda categoría. Evenepoel, pronto se quedó solo, pero nunca se sintió agobiado, y Enric Mas se atrevió con sendos ataques. También empujó Ayuso, pero sin consistencia. El único que robó algunos segundos fue Almeida, que también aspira al podio. El portugués (sexto, a 6.51 minutos), y el colombiano Miguel Ángel López (quinto, a 5.33) puede ser piezas muy valiosas en la labor de acoso al líder.

La jornada fue coronada por Rigoberto Urán, el más listo de una macroespada de calidad, integrada también por Champoussin, Jungels, Mäder, Wright, Jesús Herrada, Urán, Pacher, De Marchi, Craddock, Elissonde, Soler, Gesbert y Guglielmi, que llegaron a contar con una ventaja superior a los siete minutos. El colombiano supo regular muy bien los esfuerzos para contrarrestar las acometidas de Craddock y Herrada en los dos últimos kilómetros. El español fue el más agresivo y buscó, sin premio, su segunda victoria. El escalador del EF Education ya ha conquistado triunfos parciales en las tres grandes.

«En esta etapa no ha habido terreno para poder abrir diferencias, pero nos vamos contentos con las sensaciones y en especial, con el equipo. Sabíamos que este tipo de rampas le iban bien a Remco, pero teníamos que probar cómo le veíamos a él y a los demás», advirtió Enric Mas. Juan Ayuso dijo que atacará pero que también debe esperar los desfallecimientos de los rivales.

#### **VUELTA 2022** Aracena / M. Tentudía / 162 km **ETAPA** 1. Rigoberto Urán (COL/TRE) 3h.42:28 2. Quentin Pacher (FRA/GRO) m.t. 3. Jesús Herrada (ESP/COF) a 0:02 4. Marc Soler (ESP/UAE) a. 0:15 GENERAL 1. Remco Evenepoel (BEL/QUI) 65h.14:05 2. Enric Mas (ESP/MOV) a 02:01 3. Juan Avuso (ESP/UAE) a 04:51 4. Carlos Rodríguez (ESP/INE) a 05:20 **ETAPA DE HOY**

Trujillo-Alto de El Piornal, 192 km.

#### **DEPORTES**



El base español Alberto Díaz celebra el triunfo de ayer ante Turquía, en Tiflis (Georgia). ALBERTO NEVADO / FEB

## Y de premio... evitar a Doncic

#### BALONCESTO. España acaba con Turquía con dos acciones defensivas clave de Alberto Díaz y se enfrentará a Lituania en octavos / Histórica exhibición del esloveno ante Francia con 47 puntos

#### **LUCAS SÁEZ-BRAVO**

«Da un poco de risa», como dice Sergio Scariolo, que haya sido Lituania, la de Sabonis y Valanciunas, la cuarta del grupo B, tan terrible que ha resultado un maravilloso espectáculo cada una de sus jornadas, sonrojante en comparación con lo del resto del torneo. Da un poco de risa que el premio por quedar primeros de grupo, por levantarse de las cenizas en las que España pudo quedar tras el rejonazo de realidad belga, por tumbar a una Turquía liderada por tres NBA y un MVP de la Euroliga con la casta de un desconocido en estas cumbres como Alberto Díaz, sea un cruce de octavos tan fiero.

Pero eso ya lo sabía España, a la que no asustó un porvenir lleno de minas. Quería estar en Berlín y allí acudirá con el objetivo de mínimos de su nueva realidad cumplido de sobra, cuatro victorias de cinco, apenas un día malo, y con el subidón de un cierre tan estupendo como el que protagonizó contra la Turquía de Ataman, a la que plantó cara y a la que pudo desplumar con, esta vez sí, un desenlace sin

Si ante Bélgica la selección se apagó en la recta de meta -cero

puntos en los últimos tres minutos y medio-, ante los otomanos supo sacar carácter, una lección aprendida más en la mochila. Mención aparte el robo de un Alberto Díaz a Larkin, que antes había sacado la quinta a un inabordable Sengun. El palmeo de López Aróstegui, los tiros libres sin fallo de Willy Hernangómez y Lorenzo Brown, la inteligencia táctica de hacer las faltas en el momento oportuno. En ambos desenlaces, por cierto, sin Juancho

Por esa madurez, por ese compromiso mostrado por los 12 -«todos sumamos, todos somos importantes-, resumía Jaime Fernández-, estaba tan satisfecho Scariolo, que no se cansó de repetir la palabra «orgullo». «Todo el mundo ha

#### GRUPO A Turquía 69 **España 82** Bulgaria 80 Bélgica 89 Georgia 73 Montenegro 81

|            | J | G | Р | F   | C   |
|------------|---|---|---|-----|-----|
| España     | 5 | 4 | 1 | 431 | 368 |
| Turquía    | 5 | 3 | 2 | 403 | 378 |
| Montenegro | 5 | 3 | 2 | 381 | 378 |
| Bélgica    | 5 | 3 | 2 | 384 | 384 |
| Bulgaria   | 5 | 1 | 4 | 308 | 344 |
| Georgia    | 5 | 1 | 4 | 381 | 425 |

**Sábado, octavos:** España - Lituania, Turquía - Francia, Eslovenia - Bélgica y Alemania - Montenegro

contribuido. Es un orgullo que, incluso sin Rudy [no jugó, tocado por un fuerte golpe en la rodilla], hayamos jugado en este nivel. En ocasiones, teníamos tres millennials en la pista y eso es un orgullo. Como dije, lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Pusimos compromiso, esfuerzo. Intentaremos hacer lo mejor en octavos. Sabemos nuestras limitaciones, pero hay que darle crédito a estos jugadores. Están actuando al límite de sus posibilidades y eso tiene mucho mérito. Están reafirmándose y creciendo», elogió el seleccionador.

Que habló sobre Lituania, sobre los dos amistosos perdidos durante la preparación de los que seguro sacó valiosas lecciones -en Vilnius Lorenzo Brown tuvo un triple para ganar-, de su banquillo largo, de la suma de Kuzminskas... «Tenemos que estar a tope», resumió, dejando entrever que hay posibilidades del milagro en Berlín. Que hay un resquicio que se han ganado sus jugadores con su crecimiento y sus victorias en esta primera fase en Tiflis. Porque, haber acabado primeros también supone evitar a Luka Doncic. Y, visto lo visto...

El genio esloveno, que ayer dejó una histórica exhibición ante Francia (47 puntos, la segunda mejor marca de la historia de los Europeos), ha sido de las pocas cosas que Scariolo no ha podido afrontar como técnico. En los pasados Juegos, desarmó a España y a partir de ahí todo se enredó para la selección hasta el punto de cruzarse con el USA Team en cuartos. Qué hacer contra Doncic ahora, sin Ricky, sin Llull, sin los Gasol..

Porque el primer puesto, además del acicate moral, es también una semilla de futuro. Sí o sí el cruce de octavos sería complicado, «cinco equipazos» en el grupo B donde quedó fuera la Bosnia de Musa y Nurkic. De eliminar a Lituania, el camino hacia las medallas se aclararía. Porque los cuartos de despejan sin Grecia ni Serbia. El rival sería el ganador de un posible Polonia-Italia

#### **TURQUÍA** 69 **ESPAÑA 72**

TURQUÍA: Larkin (3), Osman (20), Korkmaz (16), Sengun (14), Sanli (4) -cinco inicial-, Mahmutoglu (5), Hazer (5), Tuncer (2) y Osmani (-).

ESPAÑA: L. Brown (II), Jaime Fernández (3), Pradilla (6), López-Arostegui (9), Willy Hernangómez (15) -cinco inicial-, Juancho Hernangómez (8), Díaz (3), Brizuela (6), Garuba (4), Parra (3) y Saiz (4).

PARCIALES: I8-17, I6-21, I6-18 y I9-16.

#### HASTA LA COCINA

VICENTE SALANER

#### **Objetivo** cumplido... ¿o buscamos más?

Cumplidos los deberes, ¿querrá o podrá España ir más lejos? La presión, en principio, ha disminuido tras su brillante calificación para octavos de final del Eurobasket con un inesperado primer puesto en su grupo, culminado con la victoria contra una selección de Turquía que, por mucho que se desgañite su entrenador Ataman, no ha respondido en este torneo a su condición como una de las favoritas.

Ya metida en la mitad alta de la clasificación tras quedar eliminados 16 equipos, España viaja a Alemania para medirse a una selección de Lituania que, como los turcos y unos cuantos más, ha decepcionado relativamente, quedando cuarta de su grupo. Pero ahí están Domantas Sabonis, Jonas Valanciunas, Rokas Jokubaitis y demás estrellas que en cualquier momento pueden corregir el rumbo tras una primera fase en sordina.

Para Sergio Scariolo es probablemente una buena noticia: Lituania no es Bélgica, y sin duda no provocará inconscientes bajones de intensidad como el que costó a los españoles su única derrota hasta la fecha. Y se está demostrando que el espíritu competitivo de este equipo le está permitiendo superar los obstáculos y rivalizar con sus grandes triunfos de antaño a pesar de presentar una plantilla privada de los grandes nombres de entonces.

Verdaderamente, no recordamos una situación semejante de la selección española desde que, a principios de los años 70, se instaló duraderamente en la elite mundial: su máxima figura, Willy Hernangómez, no es siquiera jugador de rotación regular en la NBA, y la gran mayoría de sus hombres carece de experiencia en competiciones de nivel mundial, pero Scariolo les ha hecho creer en sí mismos... o ellos mismos se han convencido de sus posibilidades. Ni siquiera situaciones curiosas como el uso con cuentagotas de Sebas Saiz, cuando la defensa interior ha sido a veces un punto débil, han acabado afectando el resultado final: cuatro victorias, una derrota.

Así que el objetivo de mínimos se ha cumplido, y más brillantemente de lo esperado. ¿Cuál es ahora el objetivo de máximos? Si siguen con esa concentración y esa fe, que Lituania se ate los machos.

#### EL TIEMPO

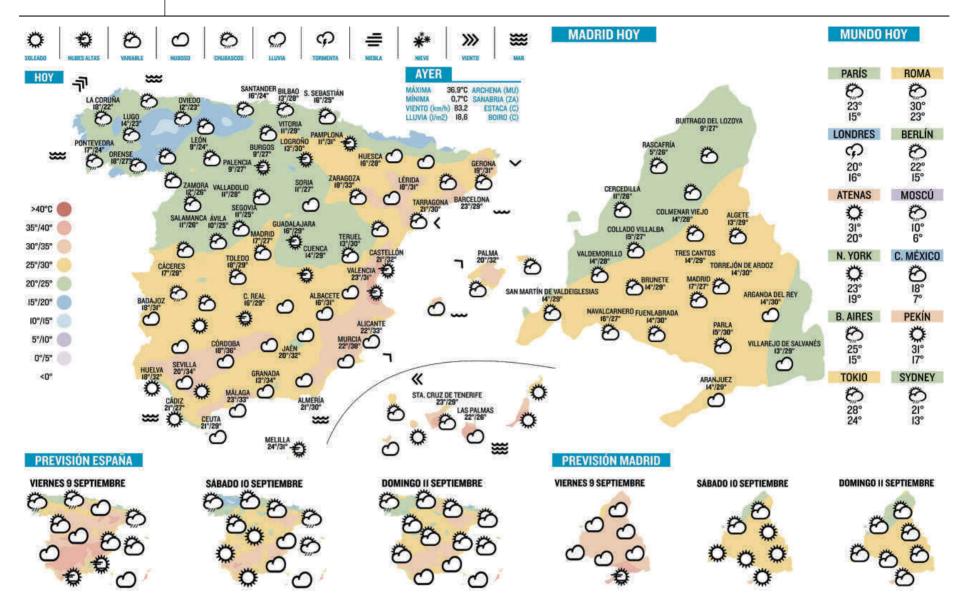

#### SORTEOS

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

#### I-I6-I7-20-40-45 (C 4, R 8)

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | воте      |
| 5 + C     | 2          | 87.318,21 |
| 5         | 74         | 1.179,98  |
| 4         | 3.953      | 34,97     |
| 3         | 76.287     | 4,00      |
| Reintegro | 458.379    | 0,50      |
|           |            |           |

Combinación ganadora del martes:

#### 6-14-25-28-35-42 (C 45, R 7)

| Categoría | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 1          | 294.787,73 |
| 5 + C     | 1          | 157.220,12 |
| 5         | 96         | 818,85     |
| 4         | 5.912      | 21,05      |
| 3         | 76.220     | 4,00       |
| Reintegro | 428.908    | 0,50       |

Combinación ganadora del lunes:

#### 28-30-33-39-47-48 (C 20, R I)

| Categoría | Acertantes | Euros        |
|-----------|------------|--------------|
| 6         | 1          | 1.003.282,15 |
| 5 + C     | 0          | 0            |
| 5         | 69         | 3.990,72     |
| 4         | 3.723      | 39,04        |
| 3         | 72.929     | 4            |
| Reintegro | 469.291    | 0,50         |

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 93.356

La Paga: 010

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas: 25 euros a las tres prime ras o tres últimas y 6 euros a las dos pri-meras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del

#### TRIPLEX DE LA ONCE

204 - 811 - 159

#### SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles: Iº Sorteo: 04-09-15-16-17-18-25-26-32-37-46-48-49-50-55-59-66-67-73-79 2º Sorteo: 04-05-07-08-10-11-13-27-37-3º Sorteo: 12-20-24-27-29-33-35-37-40-41-44-46-48-52-55-57-60-64-72-76

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del lunes:

#### 8-9-25-38-42-48 (C.5. R.9)

| 0-3-23-30-42-40 (0 3, R 3) |                           |  |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Acertantes                 | Euros                     |  |
| 0                          | Bote                      |  |
| 0                          | Bote                      |  |
| 2                          | 49.371,41                 |  |
| 81                         | 2.234.92                  |  |
| 5.179                      | 50.84                     |  |
| 92.377                     | 8                         |  |
|                            | Acertantes 0 0 2 8I 5.179 |  |

Jóker: 5189552

#### SUSCRÍBETE A TODO **EL**MUNDO PAPEL + ORBYT + PREMIUM Todo por solo 9,95 €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

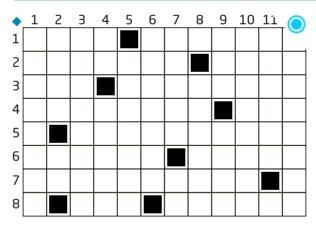

PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.-I. Cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia. 2. Que son muy grandes o intensos. Que es más malo o de inferior calidad. 3. Palo de madera empapado en resina que se enciende para alumbrar. Causa o motiva algo. 4. Terreno poblado de árboles. Medio nativo. 5. Soñoliento, adormecido o que tiene modorra. 6. Declive de un monte o de una altura. Asignar a un lugar las personas o los medios necesarios para su funcionamiento. 7. Cosa parecida por su variedad de colores, a la piel del lagarto. 8. Su Alteza Real. Expongo al sol una cosa por algún tiempo.

VERTICALES.- I. Sonido del tambor. 2. Firmamento, 6.ª nota musical, al revés. 3. Rellenadas con masa de mortero las juntas de una obra de construcción. 4. Un par de huevos. Letra griega cuya forma recuerda a una O abierta por abajo. 5. Dar de color a una cosa o teñirla. 6. Instrumento de madera que sirve para mezclar el vino en las cubas o el jabón

en la caldera. 7. Que es atrevido al afrontar situaciones. Tercera letra del alifato. 8. En plural, lengua romance hablada en Cerdeña. 9. Marioneta del programa de televisión Barrio Sésamo. Dio vueltas, giró, 10. Perteneciente o relativo al neonato, 11. Composición poética concebida para ser cantada. 12. Composición dramática y musical sobre asunto sagrado, que solía cantarse en Cuaresma.

Neonatal. II. Ionada. E. IZ. Uratorio.

8. N. Sar. Asoleo. VERTICALES: I. Rataplân. 2. Eter. Al. 3. Trabadas. 4. Oo. Omega. 5. Colorar. 6. Mecedor. 7. Osado. Ta. 8. M. Sardas. 9. Epi. Rodó. 10. SOLUCIONES: HORIZONTALES: I. Reto. Momento. 2. Atroces. Peor. 3. Tea. Ocasiona. 4. Arboleda. Nat. 5. P. Amodorrado. 6. Ladero. Dotar. 7. Alagartada. I.

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Hoy recibirás la visita de alguien que hace varios meses que no veías, te hará mucha ilusión v te llenará de felicidad.



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo)

Los retos que asumes en estos días te permitirán mejorar tu economía. Aprovecha esta etapa para explotar al máximo tus habilidades.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) Será una jornada bastante curiosa, ya que experimentarás diversas fa-ses de sentimientos y ni tú mismo sabrás realmente qué te sucede.



#### CÁNCER (22 iunio - 22 iulio)

Es probable que te veas envuelto en una crisis emocional. Busca alguna actividad en la que puedas evadirte por completo de la vida diaria.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto)

Tu inteligencia emocional te será muy útil para poder hablar con una persona cercana que no lo está pasando nada bien en estos días.



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Dispondrás de recursos para poder crecer y destacar en tu entorno pro-fesional, pero debes saber manipu-larlos en el momento preciso.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) En el tema laboral vas a estar muy ocupado, pues el volumen de trabajo se triplicará. No debes temer, pues tendrás una gran ayuda.



#### **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 noviembre) La música será tu compañía durante la jornada y una canción en especial te dará la llave en un tema que te lleva preocupando varios días.



#### **SAGITARIO**

(22 noviembre - 22 diciembre) Ya sabes lo importante que son tus manos y brazos para ti, por ello em-pieza a darles un descanso o ten-drás que estar en reposo unos días.



#### **CAPRICORNIO**

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) Reflexiona y piensa si esa persona que te está causando dolor se merece que la quieras tanto, porque puede que estés mejor solo



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) En el trabajo debes exigir lo que te mereces y no debes conformarte con lo básico. A lo largo del día debe-



rás superar varios obstáculos

(22 febrero - 20 marzo)

Llevas varios días bastante cansado, no estaría de más que fueses al médico a que te hiciesen unas prue-bas para descartar males mayores.



## "CUANDO ME CRITICAN ME PONGO CACHONDO"

Ha tardado 11 años en terminar su "obra maestra", un musical que revisita el amor entre Hernán Cortés y la indígena Malinche. La ocasión perfecta para pasar revista a todas sus cuentas pendientes. POR JAVIER CID FOTOS: CARLOS GARCÍA POZO

POR JAVIER CID MADRID FOTOGRAFÍA: CARLOS GARCÍA POZO

ACHO CANO, QUE viene a ser un 33% del grupo más famoso de la historia de España, sigue capeando las preguntas de Mecano con diplomacia cansada. Y espera que esta vez, por fin, la historia de Malinche y Hernán Cortés consiga eclipsar ese pasado que le sigue a todas partes, pues sabemos lo tozuda que puede ser la nostalgia. El próximo día 15 estrena uno de los musicales más esperados a izquierda y a derecha, su «obra maestra», un montaje de dimensiones épicas que ya ha hecho correr ríos de tinta meses antes, incluso, de subir el telón. P. Cómo ha cambiado el cuento desde aquella resaca en la que compuso Hoy no me puedo levantar, con 17 años, a estrenar un musical en este pedazo de escenario.

R. Me encanta que me hagas esa pregunta. Porque cuando a veces vengo solo y veo todo esto, pienso: «Quién me iba a decir a mí, cuando estaba creando esa canción y me encontraba en la más absoluta supervivencia, que iba a lograr algo tan grande». Y me alegro, porque es importante que los artistas sepan que se puede vivir de los sueños.

P. 150 personas en nómina, un concepto de espectáculo que aúna restauración y teatro... Si esto sale bien, ¿le podremos llamar el Florentino Pérez de los musicales?

R. Si todo va como tiene que ir, Malinche va a ser un buque insignia para que comencemos a exportar, para que desde España podamos ser, por fin, una fábrica internacional de musicales.

P. ¿Una franquicia? ¿Próxima estación, Broadway?

R. No sé si en Broadway, porque allí los teatros son muy pequeños. Necesito sitios más grandes. Pienso en Las Vegas, en Macao... P. Ha tardado 11 años en poner en pie este espectáculo. Una de dos: o es usted un genio obsesivo o está usted muy loco. R. Estaría feo que yo me definiese a mí mismo. Lo que sí te aseguro es que

trabajo muchísimo y

apenas duermo. Mi vida es esto y mi entrega es genuina. El artista es como un meteorito que se quema entrando en la estratosfera, y yo me siento así, aunque a veces me deje la salud en el camino.

P. Ojo, que ya no tenemos 20 años, camarada... R. Coño, qué me vas a contar. Cuando tenía 20 años me corría una juerga y me recuperaba así, ichas! Ahora tardo tres o cuatro días.

P. Vamos al lío. El personaje de Malinche, amante de Hernán Cortés, está en el ojo del huracán de todas las corrientes históricas que están revisionando el colonialismo español, y en las que España no sale muy bien parada. ¿Andamos justitos de Historia o, como dice el Papa Francisco, no está de más que pidamos perdón a los indígenas? R. El desconocimiento es bestial, y te lo digo también por mí. Cuando a nuestra

sacrificios, redactaron las primeras cartas de Derechos Humanos, se creó una fusión musical que fue la cuna de lo que hoy puede ser el reguetón... P. Cuando Chanel, a la que usted fichó como Malinche en un primer momento, fue elegida para representar a España en Eurovisión, los ataques racistas fueron un arma arrojadiza constante. ¿Nos queda tanto que aprender? R. Chanel es una mestiza, mezcla de colores y sabores, que gracias a que nosotros descubriéramos América ha podido triunfar en Eurovisión. Y todos sabemos que si no llega a ser por la guerra de Ucrania, probablemente habría ganado. Deberíamos haberla dejado exponer su arte sin ponerle tantas zancadillas. Pero en este país el personal tiene un papo... Y los que estaban en contra que den un paso atrás, que



EL REVISIONISMO COLONIAL AHORA, CINCO SIGLOS DESPUÉS, ES UNA ARROGANCIA"

"AYUSO FUE MUY VALIENTE. LO ÚNICO QUE HICE FUE AGRADECER SU ACTUAR EN LA PANDEMIA"

generación se nos juzgue dentro de 500 años por haber contaminado el planeta, o por la cantidad de barbaridades que estamos cometiendo.. Hace cuatro días existían los campos de concentración, morían millones de personas por el comunismo, e incluso ahora mismo hay una guerra a muy pocos kilómetros de aquí. A los artistas nos gusta sacar la belleza incluso de lo peor. Por ejemplo, hay canciones de Mecano que hablan de asuntos terribles, pero si las escuchas, son una auténtica belleza. Si yo me pongo a juzgar el colonialismo, como sé que también voy a ser juzgado, prefiero juzgar lo positivo. P. Pues venga, dispare. R. Es que ese revisionismo negativo, cinco siglos después, me parece una arrogancia. ¿Somos mejores? ¿Somos más listos? Aquellos hombres que descubrieron América cometieron errores, pero fueron ejemplares en algunas cosas: propiciaron el mestizaje y el bautismo cuando allí se practicaban

cuando alguien se presente la próxima vez, que cante, que baile, que ha nacido para eso, que la dejen respirar. Que aquí, a veces, no te dejan ni eso. P. ¿Lo dice usted con conocimiento de causa? Porque anda que no dio que hablar aquella pirámide... P. Cuando uno empieza un proyecto lo mejor es mantenerlo en secreto, porque nada es definitivo. Y aquella pirámide en el barrio de Hortaleza se planteó así para tapar el sonido, pues era una zona con vecinos y se les quiso proteger. Pero todo el se criticó un trato de favor por parte de Ayuso, cuando aquel espacio lo gestionaba el Ayuntamiento, y más concretamente Begoña de Ciudadanos. Todo se trato de favor por parte de Ayuso porque no podía la pirámide que se publicaron ni siquiera las había hecho yo.

se callen la puta boca y

mundo se me echó encima, Villacís y Mariano Fuentes, hizo por el libro, y no hubo haberlo. Y las imágenes de

P. ¿Tantos enemigos tiene usted?

R. Y los sigo teniendo... Y cuando tienen algo para tirar una piedra, van y la tiran.

P. Le pasó con Ayuso... R. Ayuso fue muy valiente. Yo lo único que hice fue agradecerle, en nombre de todo el mundo artístico, de izquierdas, de derechas o de centro, su bello actuar en la pandemia, cuando

mantuvo los teatros abiertos. Ninguna otra capital del mundo lo hizo, y gracias a ella y a su equipo yo pude mantener la compañía abierta. Y ese acto de agradecimiento me supuso un ataque desmedido de sus enemigos.

P. ¿Quizá no se entendió que usted le pusiera a ella su medalla tan cerca de las elecciones?

R. Llevo 42 años dedicándome a esto y, cuando me disparan, me pone cachondo. Yo pago 150 nóminas y los que me critican no pagan ninguna. Lo que me gustaría es que empiecen a criticarme ahora, cuando vean el show.

P. Activó usted el eterno debate de si la cultura es de izquierdas o de derechas. R. Lo de las izquierdas y las derechas es una paletada. Tener que estar todo el rato poniendo el sellito... La gente es buena y mala, del sesgo

**P**. Que un 7 de septiembre [por ayer], con todo lo que significa esa fecha en el ideario colectivo de



MECANO ESTÁ EN EL AIRE, EN EL ESPÍRITU. PERO EL REGRESO... YA ESTAMOS EN OTRA'

"MALINCHE' VA A SER UN BUQUE INSIGNIA PARA QUE COMENCEMOS A EXPORTAR MUSICALES'



yo aquí sentados, es todo un honor. ¿Sigue usted quedando cada aniversario con su ex? R. Es un día muy especial, sí. Aunque hace mucho que no quedo con Coloma, porque se nos ha complicado la vida. Pero la sigo queriendo y

la tengo en el corazón. P. Y ya que estamos

nostálgicos... ¿Mecano pa' cuando? R. Mecano está en el

activo energético, está en el aire, está en el espíritu. Fue, es y seguirá siendo grande, y ya está.

P. ¿Ni un conciertito suelto en un teatro?

R. Ya estamos en otra, eso no va suceder

 $\mathbf{E}$ Pixar será una de las grandes apuestas de la

L UNIVERSO

temporada artística de la Fundación la Caixa con dos exposiciones. La primera se inaugurará en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Barcelona) el 16 mayo de 2023, una colaboración con el Museo de Ciencia de Boston y con Pixar Animation Studios. ¿Cómo fue la creación de películas como WALL-E o Monstruos, S.A.? La ciencia de Pixar permitirá al público -de todas las edades-conocer el proceso. Es una experiencia interactiva en la que la creatividad, la ciencia, la tecnología y la ingeniería se fusionan para dar vida a algunos de los personajes más conocidos de las películas animadas. La muestra exhibirá el proceso de modelaje que permite crear a los personajes 3D, el rigging (sistema de controles digitales que permiten la animación y el desarrollo de los huesos y músculos) y la construcción de la escenografía. La segunda exposición del estudio cinematográfico abrirá al público el 16 de septiembre en CaixaForum Lleida. Pixar, construyendo personajes es una ampliación de la muestra de 2015 que permite descubrir el desarrollo y la creación de los dibujos (storyboards, borradores, dibujos finales y maquetas), desde sus primeras películas hasta Soul, estrenada en 2020. También podrán conocer -a través del testimonio de los dibujantes- detalles sobre

**PIXAR** NO SOLO ES ARTE, **TAMBIEN** ES CIENCIA

Т

Е

El estudio de animación será una de las estrellas de la nueva temporada en los centros de la Caixa, que ofrecerá 38 exposiciones con una decena de estrenos en las principales ciudades de España

POR VALENTINA SOTTA MADRID

los personajes que suelen pasar desapercibidos, pero forman parte de la magia.

Estas son dos de las 38 exposiciones que ofrecerá la Fundación la Caixa en esta temporada 2022-2023, de las cuales diez son nuevas. Además, 4.000 actividades se llevarán a cabo en más de 80 ciudades españolas y portuguesas.

Elisa Durán, directora general adjunta de la

de energía, por medio de Buzz' por Bob explicaciones Pauley en 'Pixar. participativas que Construyendo permiten que estos personajes'. PIXAR complejos inventos puedan ser comprendidos por todas las edades. Otra exposición Fundación la Caixa, en la

Α

presentación de la

temporada que se llevó a

cabo ayer, señaló que a

programación quieren

divulgación cultural y

complementaria. Para

científica de forma

nosotros, la cultura

herramienta de

de integración

transformación y

social». Además,

informó sobre la

colaboración con

internacionales»

como el Museo

Británico y el

Nikola Tesla

Para los

ciencia y la

tecnología, la

entusiastas de la

exposición Nikola

Tesla: el genio de

moderna será una

de las imperdibles

Comienza su recorrido a

Madrid y continuará por

exposición es un homenaje

finales de este mes en

Zaragoza y Sevilla. La

al científico polifacético

responsable de casi 300

patentes, por lo que es

inventores más

considerado en uno de los

importantes del siglo XX.

Los espectadores podrán

conocer su vida y algunos

de sus inventos, como el

motor de inducción y la

la electricidad

Museum.

«grandes

instituciones

transversal y

es una

seguir trabajando «en la

través de esta nueva

relacionada con el mundo del cine se podrá encontrar en CaixaForum Madrid en junio de 2023: Top secret: cine y espionaje. La muestra, a través de la ficción y los hechos reales, revisará las tecnologías y gadgets utilizados por agentes que van desde clásicos como James Bond,

nsmisión inalámbrica

'Mike y Sulley', por Ricky Nierva. PIXAR

hasta personajes históricos como Mata Hari, la bailarina, cortesana y espía neerlandesa de principios del siglo XX.

Las imágenes digitales también formarán parte de esta temporada. Visiones expandidas: Fotografía y experimentación se estrenará en diciembre en Madrid y es la tercera colaboración de la Fundación con el Centre Pompidou. Permitirá

recorrer la fotografía experimental desde sus principios en el siglo XX hasta la actualidad, incluyendo el trabajo del famoso norteamericano William Klein.

Dentro de este amplio repertorio destacan exposiciones de pintura como El siglo del retrato. La imagen de la sociedad del siglo XIX. Esta exhibición, que se estrena en febrero, trasladará grandes obras del siglo XIX desde el Museo del Prado hasta CaixaForum Barcelona. La muestra les permitirá a los especta-

dores viajar en el tiempo y explorar los impresionantes retratos españoles de la clase burguesa.

Algunas colaboraciones con el Museo Británico ya se encuentran disponibles, y continuarán su recorrido por España en el transcurso de la temporada. Ese es el caso de Momias de Egipto: redescubriendo seis vidas. La muestra actualmente se encuentra en

Madrid, pero en noviembre continúa su camino por Barcelona hasta terminar en Sevilla en septiembre del próximo año. La imagen humana: arte, identidades y simbolismo también es una colaboración con el Museo Británico con algunos préstamos del Prado, que se encuentra en CaixaForum Zaragoza, pero continúa su recorrido en Palma y Barcelona.



#### HOJEANDO / ZAPEANDO EN LOS MEDIOS SURGEN NUEVAS MODALIDADES DE **GLOBALIZACIÓN**

POR VICTOR DE LA SERNA

TODO VIAJA EN EL MUNDO actual de la comunicación, desde la propiedad de los medios hasta las agresiones a los periodistas. La globalización parece estar en crisis en otros terrenos, pero en éste avanza por todos lados. Como ejemplos extremos de los últimos días se pueden citar la penetración alemana en el más importante medio digital de Estados Unidos, Politico, y el brutal asesinato de un reportero investigativo en Las Vegas, algo inhabitual en ese país pero cada día más extendido no muy lejos de allí, en ese inicio de Estado fallido que es hoy México.

El nuevo propietario de Politico, un medio digital washingtoniano hoy muy seguido y respetado, es Mathias Döpfner, el actual propietario de la legendaria empresa de prensa Axel Springer, de Berlín. Sus dos cabeceras en papel son los famosos Bild, diario popular y muy de derechas, y un periódico de calidad, Die Welt, más moderado pero también conservador. Döpfner causa por ello cierto recelo en medios periodísticos norteamericanos, y además ha declarado que en EEUU los medios se están politizando en exceso, apoyando las opciones más de derechas y más de izquierdas, y que eso no le gusta, por lo que quiere que Politico sea puramente apolítico y profesional.

En una entrevista con The Washington Post, Döpfner niega que él sea muy conservador, y más bien «liberal clásico»,

pero viendo lo que son Bild y Die Welt, un cierto escepticismo se nota por parte del Post.

En Europa las inversiones internacionales en medios de comunicación son mucho más habituales: es el caso de las empresas editoras de EL MUNDO y El País, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, sin mucha más experiencia que la del australiano nacionalizado Rupert Murdoch, un ultraconservador, se sienten más incómodos.

No tiene nada que ver con esto el crimen de Las Vegas, salvo el dato de que Estados Unidos, pese a todos sus problemas de delincuencia, no está entre los países donde se ataca y asesina a periodistas. Ahora ha sido asesinado un veterano y valiente reportero investigativo del Las Vegas Review-Journal, Jeff German, de 69 años, con muchos escándalos, premios y reconocimientos.

No hay detenidos, y la duda subsiste: ¿mala suerte al toparse con un delincuente común que quizá estaba robando en coches estacionados, o asesinato con plena conciencia, obra de criminales, de un molesto reportero? Hace 70 años, cuando Las Vegas estaba en manos de la mafia, quizá, pero ya no es el caso. Sin embargo, la verdadera epidemia de brutales asesinatos de periodistas en México se está produciendo no muy lejos de Nevada, y eso desasosiega a los profesionales de EEUU. Hay formas de globalización que preferimos evitar...

EJEMPLOS DE GLOBALIZACIÓN: LA INVASIÓN ALEMANA EN 'POLÍTICO' Y EL ASESINATO DE JEFF GERMAN



I EN EL SOHO DE S hace casi medio siglo a algún desaprensivo se le hubiese ocurrido vaticinar que Disney acabaría estrenando una serie sobre el auge y la estrepitosa caída de los Sex Pistols, seguramente Sid Vicious le hubiese disparado desde el escenario, como en el clip de My Way, o por lo menos hubiese recibido una lluvia de escupitajos por parte de The Bromley Contingent, la camarilla de fans que siguió a la banda creada por Malcom McLaren a lo largo de los tres intensísimos años que duró su invento.

Bien es verdad que los escupitajos no estaban mal vistos entre punks, puesto que se los lanzaban a sus ídolos. Han llovido a mares desde entonces, y la casa de Mickey Mouse se ha convertido en el gigante del entretenimiento mundial que todo lo absorbe, sea o no para niños, al menos desde que lanzó su línea Star hace ya año y medio. Quedó claro con Pam & Tommy, su primera serie original para adultos, basada nada menos que en aquel escandaloso vídeo sexual protagonizado por la vigilante de la playa y el

## TACHUELAS, **ESCUPITAJOS** Y PUNK EN LA CASA DE MICKEY

'Pistol' (Disney+) narra el viaje de la banda que reventó las costuras del 'establishment' al ritmo de 'Anarchy in the UK' y 'God Save The Queen'. Sexo, drogas, violencia y palabrotas en una recreación dirigida por Danny Boyle

POR PHILIPP ENGEL BARCELONA

rockero. Pistol confirma esa estrategia con nuevas acrobacias sexuales, violencia, drogas y, lo que es peor, palabrotas. Es impagable el momento en el que los Sex Pistols sueltan la palabra que empieza por M en el

programa de Bill Grundy. Historia de la televisión.

El título de la serie va en singular porque se basa en las memorias del solitario Steve Jones, Lonely Boy: Historias de un Sex Pistol (Libros Cúpula), escritas a cuatro manos con el

periodista Ben Thompson, aunque la propia serie se preocupa de presentar al guitarrista como un adolescente palurdo incapaz de leer más allá de un titular. Le da vida sin mucho esfuerzo el todavía poco conocido Toby . Wallace.

Que Pistol adopte su punto de vista no deja de ser totalmente legítimo, pues lideró la primera formación de la banda, mal que le pese a Johnny Rotten, que declaró al New Musical Express que la ficción significa «la muerte de todo lo que alguna vez defendimos». A punto estuvo el que luego fue cantante de PIL de impedir que sonaran las canciones de los Sex Pistols en la serie, aunque se acabó estrellando en los tribunales. Y sin embargo, de cara al entretenimiento con musicón (es un no parar: punk, glam, new wave, reggae), hay detrás de las cámaras una combinación que se ha confirmado como ganadora: Craig Pearce, el fiel guionista de Baz Luhrmann (desde sus inicios hasta la fabulosa Elvis) como creador de la serie; y como director de los



como la de Rotten o Vicious, se sobreponen como pueden a su rol de caricaturas de lo real, y resulta casi divertido imaginarse al cantante más protestón contemplándose a sí mismo transmutado en una suerte de Klaus Kinski juvenil, de ojos desorbitados y mandíbula desencajada.

El actor Anson Boon no lo hace tan mal, Rotten también parecía un dibujo animado de pesadilla. En el

JOHNNY ROTTEN QUISO VETAR LAS CANCIONES EN LA SERIE: ES "LA MUERTE DE LO QUE DEFENDIMOS"

DISNEY INSISTE EN OFRECER ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS TRAS 'PAM Y TOMMY'

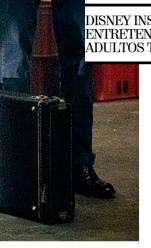

Los integrantes de los Sex Pistols, liderados por Johnny Rotten (Anson Boon), en un fotograma de la serie.

seis episodios, un Danny Boyle que, de alguna manera, regresa a los buenos tiempos de Trainspotting, que era un poco como tomarle el pulso al punk, pero a mediados de los 90 y en Edimburgo.

Pistol podría ser un estimulante Trainspotting para el nuevo siglo, aunque menos anfetamínico (por mucho que circulen pastillas de todos los colores) y más euforizante: la gustosa fotografía de Anthony Dod Mantle (oscarizado por Slumdog Millonaire) precipita al espectador a un mundo enmarcado en un formato casi cuadrado, entre Polaroid e Instagram, que combina maravillosamente con un alud de imágenes de archivo, intercaladas con la ficción, como en una versión refinada de las películas que Julien Temple rodó en directo sobre los Pistols cuando no era más que un estudiante de cine con una cámara prestada. Los personajes, sobre todo las caras más conocidas

reparto de elogios, ganan sin embargo las mujeres, desde una glamourizada Chrissie Hynde (Sydney Chandler) a la llamada Jordan, encarnada por Maisie Williams (la Arya Stark de Juego de Tronos), a quien va dedicado el segundo capítulo. El episodio se abre con Pamela Rooke, Jordan por los amigos, acudiendo en tren suburbial a su trabajo en Sex, la tienda de McLaren y Vivienne Westwood mantenían como cuartel general en King's Road, ataviada con una gabardina totalmente transparente y poco o nada debajo, además de sombra de ojos en modo antifaz y el pelo más tieso que Marge Simpson barriendo techo de vagón: «A veces me subía al tren con nada más que unas medias con ligas y un top de látex, nada más. Algunos viajeros se volvían absolutamente locos, pero estaban encantados», le contó la madre de la estética punk a Jon Savage en England's Dreaming.

Falleció el año pasado a los 66 años. Un sentido homenaje que no llega para revolucionar nada, pero que nos recuerda que Gran Bretaña despertó de su letargo gracias al punk, al menos musicalmente. Los Sex Pistols rompieron con el virtuosismo del rock sinfónico e introdujeron el ruido. Si el sistema encajó los golpes de la anarquía punk como si nada, al menos cualquiera podía subirse al escenario y expresar su rabia.

El futuro, mientras tanto, sigue sin existir.

ICE EL FILÓSOFO sobre la locura que, pese a los esfuerzos por colocarla lejos o al otro lado de la razón y la sociedad, ésta en verdad se encuentra dentro. Muy dentro. E insiste en que, más allá «de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o capturan», la locura como tal no existe. The son (el hijo), el último trabajo del dramaturgo antes que cineasta Florian Zeller, es a su modo muy consciente de las meticulosas y muy documentadas enseñanzas de Foucault (de él se trata). Y por ello coloca la enfermedad mental no sólo en el centro de la reflexión de su nuevo trabajo sino en el de todas las reflexiones posibles. «La paternidad, la depresión adolescente o el amor no conocen de clases sociales ni nacionalidades. Nos incumben a todos», dice solemne por convencimiento y por aquello quizá de no cerrarse ningún mercado.

Para situarnos, la película tiene mucho de repetición de jugada o de continuación de un juego sin duda virtuoso. Tras conseguir con éxito en The father (el padre) borrar las líneas que separan la escena de la puesta en escena -el teatro del cine-, el director se obliga a hacer otro tanto con la segunda entrega de la trilogía que, en efecto, completa la por fuerza inminente The mother (la madre). Ahora, el foco es

## HUGH JACKMAN NO **ES ANTHONY HOPKINS**

'The son', de Florian Zeller, se ofrece como una continuación mucho más convencional y menos inquietante que la oscarizada 'The father'



POR LUIS MARTÍNEZ VENECIA

colocado en un hijo (Hugh Jackman) traumatizado por su exigente padre (otra vez Anthony Hopkins, pero esta vez en una breve y perfecta aparición). El primero es además padre de un adolescente (Zen McGrath) acosado por fantasmas sin nombre. En realidad, y de ahí el título, todos son (y somos) hijos pendientes de la aprobación, el cariño, la admonición, el consejo, la atención o hasta el rechazo de un padre. Todos somos hijos de verdugos, que diría Cioran.

La estrategia de la cinta, en cambio, no sólo es diferente sino que se diría contraria a la seguida en el trabajo anterior. Si en *The* father la idea era colocar al espectador en la cabeza del protagonista con todas sus

lagunas, sus olvidos y sus recuerdos reales y fabulados, ahora todo discurre en la voz de un narrador omnisciente que levanta acta de forma rigurosa y clara de una situación cada vez más inclinada hacia el abismo. Y se agradece el cambio de punto de vista. Zeller se niega a la pereza de la repetición. Zeller quiere que el problema de naturaleza eminentemente oscura al que se enfrentan sus personajes se muestre a la luz de manera tan diáfana y luminosa que duela. Los encuadres amplios, la luz transparente, el tempo pausado... todo apunta a una estilización del drama hasta su presentación más frontal. Digamos que, en una clave ligeramente

contradictoria, el riesgo ahora consiste en alejar de sí cualquier tentación exhibicionista por el riesgo.

Dice Jackman que en The son «todos los personajes aman mucho, pero no es suficiente». El director a su lado da una pista sobre el mecanismo que mueve a su proyecto por dentro: «La idea no es tanto explicar ni contar nada, como colocar al espectador ante el espejo de sus propias dudas».

Y, en efecto, así es. La escritura de la película tiene más de interrogación, de duda, que de presentación medicinal de un problema personal o social. Y ése, sin duda, es su mayor logro. No hay recetas. Zeller ni miente ni oculta. Todo lo deja a la vista. Bien es cierto que en su voluntad de transparencia, por momentos The son pierde las aristas y la perspicacia que hacían grande a The father. En su forzado rigor, la nueva entrega familiar del director francés se acerca peligrosamente al mucho menos interesante convencionalismo. Las concesiones al dramatismo llorón, que las hay, no ayudan.

Sea como sea, queda una película dolorosa, relevante y esencialmente dura sostenida por ese tipo de actuación grave, solemne y callada que tantos premios procura. Si alguien buscaba una definición de cine de prestigio ha dado con ella. Lo dicho, la locura no es lo de fuera, sino lo de más adentro.



El actor australiano Hugh Jackman, ayer a su llegada al Festival de Venecia. AFP

### HACE 31.000 AÑOS YA HABÍA CIRUJANOS EN LAS TRIBUS DE BORNEO

Los restos de un joven cazadorrecolector muestran que sobrevivió a la amputación de un pie, lo que sólo pudo suceder si ya había un importante conocimiento de la anatomía humana y la higiene. La intervención es miles de años más antigua de lo que hasta ahora se pensaba posible

POR AMADO HERRERO PARÍS

OS RESTOS DEL esqueleto de un L joven que vivió hace unos 31.000 años han permitido a los investigadores demostrar que el pie izquierdo fue amputado quirúrgicamente. Descubierto en la isla de Borneo, el análisis microscópico de los huesos ha revelado, además, signos de curación en el lugar de la amputación, que indican que el paciente se recuperó tras la intervención y que vivió entre seis y nueve años más, antes de ser enterrado en la cueva de Liang Tebo, situada en la parte oriental de la isla, en la actual Indonesia.

De acuerdo con sus descubridores, que describen el hallazgo en el último número de la revista *Nature*, el cuerpo fue enterrado «cuidadosa y deliberadamente» tras su fallecimiento, que ocurrió cuando el individuo tenía 19 o 20 años. Afirman, además, que las personas que llevaron a cabo la amputación del tercio inferior de la pierna izquierda «debían poseer

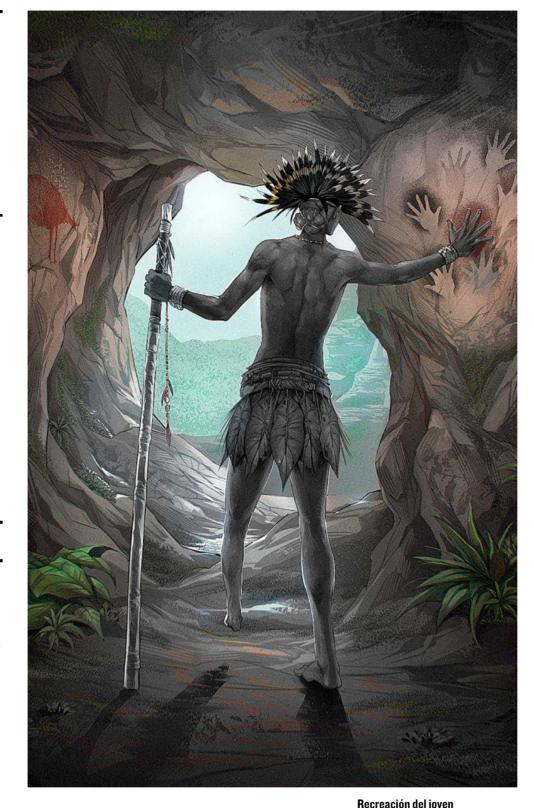

con el pie amputado. Jose Garcia / Griffith University

un conocimiento detallado de la estructura de la extremidad, los músculos y los vasos sanguíneos para evitar una pérdida de sangre e infección fatales». Los autores, que

incluyen científicos de

"EL HUESO DE LA PIERNA MUESTRA UN CORTE LIMPIO"

LA SOCIEDAD DONDE SE HIZO TENÍA QUE SER COOPERATIVA

Australia, Indonesia y Sudáfrica, consideran muy improbable que la amputación fuera por un accidente o resultado del ataque de un animal, ya que estos suelen causar fracturas por aplastamiento. Tampoco creen que pudiera haber sido parte de un castigo, ya que el individuo recibió un tratamiento cuidadoso después de la cirugía. «El

hueso de la
pierna muestra
un corte limpio
e inclinado, en
lugar de los
rasgos físicos
más irregulares
que se
esperarían de
una lesión

accidental que causara la pérdida de parte de la extremidad», explican en el artículo en *Nature*.

Las pruebas científicas apuntan más bien a que

este procedimiento quirúrgico, sorprendentementesofisticado para la época, era conocido y practicado en el Asia tropical decenas de miles de años antes de lo que se pensaba. Como subrayan los autores, realizar con éxito una amputación requiere un nivel alto de conocimiento de la anatomía humana y de la higiene quirúrgica, así como una considerable habilidad técnica. Antes de la aparición de avances clínicos como los antisépticos, la mayoría de las personas sometidas a

una operación de amputación morían por la pérdida de sangre, el *shock* o la posterior infección.

Así que este trabajo proporciona una nueva visión de la aplicación de los cuidados y el tratamiento en un pasado remoto. Hasta ahora, la operación compleja más antigua de la que se habían encontrado pruebas ocurrió en Francia hace unos 7.000 años; un agricultor al que se le extirpó quirúrgicamente el antebrazo izquierdo con una herramiente de sílex y que había sobrevivido a la operación.

Además, se suma a otras investigaciones sobre los cuidados comunitarios en la prehistoria y, al igual que otros trabajos, contradice una visión poco cooperativa sobre las sociedades humanas de ese periodo, que durante mucho tiempo fue dominante. La comunidad de cazadoresrecolectores en la que vivía esta persona habría sido

relativamente móvil, mientras buscaba y cazaba alimentos, y esto habría hecho que el proceso de recuperación del individuo fuera difícil, teniendo en cuenta cómo se recupera la gente de las amputaciones y la necesidad de cuidados, descanso, curación y rehabilitación. Las pruebas indican que la comunidad tuvo que prestarle una atención especial para que sobreviviese.

Por otro lado, el hecho de que esta persona recibiera un entierro especial confirma que esos cuidados proporcionados en vida continuaban tras la muerte de una persona.

### ELCANO: CÓMIC EXCLUSIVO DE ROCA BAREA Y BRECCIA

EL MUNDO MADRID

ON MOTIVO del quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra, que completó Juan Sebastián Elcano al mando de 17 hombres en la Nao Victoria, La Lectura ofrece a sus lectores una aproximación única a la gesta. Se trata de un cómic, concebido en exclusiva para la revista semanal de EL MUNDO y que lleva la firma de la ensayista Elvira Roca Barea (autora de Imperiofobia y Leyenda Negra) y el dibujante Enrique Breccia (creador de títulos esenciales del noveno arte como Alvar Mayor).

Además, el historiador Enrique Martínez Ruiz analiza las consecuencias de aquella primera vuelta al mundo. Completa el dossier histórico un reportaje sobre el impacto de la Leyenda Negra en el cine y una entrevista con el cineasta José Luis López-Linares, director del documental La primera globalización.

Y más: entrevista con Albert Boadella, reapertura de las galerías, críticas...



Portada de Joana Vasconcelos.

### TELEVISIÓN

#### GENERALISTAS

8.30 La hora de La L 14.00 Informativo territorial.

14.20 Corazón. 15 00 Telediario I

Informativo territorial. 16.00 El tiempo.

16.05 Vuelta Ciclista a España. «Trujillo-Alto de Piornal»

17.40 Servir y proteger.

18.45 El cazador. 19.45 Te ha tocado

20.20 Aquí la Tierra 21.00 Telediario 2.

21.50 Mapi. 22.25 Cine. «Invencible

(Unbroken)».

0.30 Cine. «300: El origen de un imperio». EEUU. 2014.

2.05 Cine. «Driven, el origen de la leyenda». EEUU, Puerto Rico, GB. 2018.

3.50 Noticias 24 horas

La 2

9.50 Las Hurdes, tierra con

10.50 Documenta2

Mi lugar de retiro. 12.30 El festín de las islas erráneas de Ottolenghi

mediterráneas de Ottolen 13.15 Mañanas de cine. arron: Oro falsox 14.25 Las recetas de Julie

con Thierry Marx. 15.15 Sin equipaje. 15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales

Documenta2.

19.00 La cocina vegetariana

19.45 Sin equipaje. 20.10 Grandes viales ferroviarios por Australia.

Grandes diseños. 22.00 El comisario Montal-

1.45 Metrópolis.

#### Antena 3

9.00 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.

Antena 3 Noticias I. Deportes.

16 00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 16.02 El tiempo.

16.30 Amar es para siempre Tierra amarga.

19.00 :Boom! 20.00 21.00 Pasapalabra Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes.

Cuatro

7.40

8 25

17.00

18 00

22.50 1.45

2.20

3.00

El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 El peliculón. «Padre

no hay más que uno». 1.05 Cine. «El pregón» España. 2016. 75 Director: Dani de la Orden. Live Casino

Mejor Ilama a Kiko.

:Toma salami

Alta tensión

Alerta Cobra

13.15 En boca de todos

14.50 Noticias Deportes

Todo es mentira.

Cuatro al día

20.40 Noticias Deportes

Horizonte.

El Desmarque de

The Game Show.

FIBA Eurobasket

Puro Cuatro.

«Gran Bretaña-Italia»

21.00 El tiempo. 21.05 First Dates.

Todo es mentira bis.

Cuatro al día a las 20 h.

Cuatro. 15.00 Alta tensión

#### Telecinco

Informativos Telecinco 8.55 Previo: El programa

9 00 El programa del verano. Presentado por Patricia Pardo y Joaquín Prat.

13.30 Ya es mediodía. 15.00 Informativos Telecinco. 15.40 Deportes.

15.50 El tiempo. 16.00 Sálvame limón. 17.00 Sálvame narania

20.00 Sálvame sandía Informativos Telecinco. 21.45 El tiemno.

21.50 Deportes. 21.55 Pesadilla en el

La Sexta

11.00 Al rojo vivo

15.45 Zaneando.

7.30

1.05

3.10

la edición.

0.40 1.45 Got Talent España. ntazos. Casino Gran Madrid

Online Show

Previo Aruser@s.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias

15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.

22.30 Cine «Operación

EEUU. 2018. 122 min.

Minutos musicales.

Minutos musicales.

Cine. «El mal que

esconde el olvido». EEUU.

Live Casino.

#### VEO DMax

6.50 7.15 Control de carreteras. Dúo de supervivientes Aventura en pelotas.

11 15 Curiosidades de la «Caníbales en la ciudad fantasma».

12.05 Alienígenas. 13.55 Expedición al pasado 15.50 La fiebre del oro.

17 45 La fiehre del oros aguas bravas. Incluye «El

paraíso de las pepitas de oro» y «Thunder Falls».

19.40 Joyas sobre ruedas.

21.30 ¿Cómo lo hacen?

Emisión de dos episodios.

NASA: archivos 2 10 desclasificados. Incluye «El ascenso de las criaturas heladas» y «Fantasmas en un

La tienda en casa. La tienda de Galería

cometa». **3.40** Tanto x ciento.

TRECE

del Coleccionista

**12.00** Ángelus. **12.05** Iglesia al día.

Santa misa.

11.40 Adoración eucarística.

12.15 Mi gran familia. 12.45 Pacific blue. 14.30 Trece noticias I4:30.

14.50 El tiempo en Trece. 15.00 Cine. «El guerrero

roio». Países Baios, EEUU.

16.40 Cine. «Los gemelos golpean dos veces». EEUU. 18.30 Abierto redacción.

18.45 Cine western. «El virginiano». Canadá. 2014

20.30 Trece noticias 20:30.

Trece al día.

21.55 El tiempo en Trece.

El Partidazo de Cope.

**22.30** Alienígenas.

### #0

9.26 Tumbas de Egipto: últimas excavacion

La vida secreta del zoo. Universo. 13.50 Se llamaba Grace

14.48 Conspiraciones al descubierto. 15.45 Cine. «La momia»

EEUU, China, Japón. 2017. 17.33 Cine. «Vikingdom». 19.24 Ilustres ignorantes.

20.16 Leo Harlem, 20 años 21.35 Grandes misterios de

**22.30** Magallanes: la primera vuelta al mundo 0.40 Grace Kelly: los

millones perdidos 1.30 Las joyas de la Corona

6.40 House doctor:

del Coleccionista.

9.05 House doctor:

11.55 Caso cerrado.

¿qué le pasa a mi casa? Emisión de dos episodios

¿qué le pasa a mi casa? Emisión de tres episodios.

17.50 Ladrón de guante

blanco, «Venta agresiva»

18.45 Sin cita previa.

«Era inevitable».

negueña Navidad»

1 35

2.20

Emisión de los capítulos

«Cuándo darse por vencido»

23.00 Justicia a toda costa.

Emisión de tres episodios.

La tienda de Galería

TEN

### Telemadrid

7.00 Buenos días, Madrid.

11.35 I20 minutos Telenoticias. 15 00 Denortes

15.25 El tiempo. 15.35 Cine de sobremesa. «Mas allá del Poseidón». EEUU. 1979. Director: Irvin

17.35 Cine de tarde. «La ley de la horca». EEUU. 1956.
19.15 Madrid Directo.

20.30 Telenoticias.

21.00 Deportes. 21.10 El tiempo.

21.20 Juntos. 22.35 Juntos v..

0.20 2.20 A un metro de ti. Mi cámara y yo.

3.10 Plan Renove 4.30 Pongamos que hablo de Telemadrid. «Eso no me lo

### dices en la calle»

ETB 2

A bocados. 9.15 Historias a bocados 10 10

Vascos por el mundo. En Jake. 14.05 Atrápame si puedes.

Teleberri. Teleberri kirolak. 14.58 15.40

16.05 Eguraldia. Esto no es normal.

16.30 Esto n 17.50 Lingo. Nos echamos a la calle 18 50

Duelo en las alturas.

20.10 A bocados verano. 21.00 21.45 Teleberri. Teleberri kirolak.

20.25 House. Emisión de los 22.05 Eguraldia. 22.35 Cine éxito. «Monuments Men». EEUU. 2014. capítulos «El juego del topo», «Buscando a Judas» y «Feliz

Director: George Clooney.

0.45 Cine 2. «Cold Mountain». EEUU, 2003, 154 min.

Director: Anthony Minghella.

3.10 Atrápame si puedes.

### Killer. European Poker Tour.

### A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.00 Comunitat Valenciana des de l'aire. «L'Alt Vinalopo,

l'Alcoià i l'Alacantí» 10.30 La cuina de Morera. 10.45 Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí 2022

13.30 Terra viva.

13.55 Entrada bous i cavalls de Sogorb 2022. 14.00 À Punt Notícies.

15.30 Atrapa'm si pots. 16.30 L'Alqueria Blanca.

17.15 Bona vesprada. 20.10 La cuina de Morera. «Conill amb bolets i pizza de

21.00 À Punt Notícies. Nit. 22.00 Xino-xano.

23.00 El meu lloc al món. Inoblidables. À Punt Notícies. Nit. 1.15

8.00 Els matins. Tot es mou. Telenotícies 10.30

14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.

16.00 Com si fos ahir. 16.40 Planta baixa.

20.15 Està passant.21.00 Telenotícies vespre.22.10 Persona infiltrada.

«Manu Guix i Àngel Llàcer-Família Maymó Rodríguez». 23.15 Persona infiltrada.

«Òscar Andreu-Família Basolí «Uscar Andreu-Familia B Sánchez». 0.15 Més 324. 2.15 Notícies 3/24. 4.00 Rumba a l'estudi.

«Rumba Gitana» 5.00 Folc a l'estudi. «Jordi Molina».

6.00 Noticies 3/24.

### Canal Sur

Los repobladores. Andalucía directo Despierta Andalucía

11.45 Tierra de sabores. «Sanlúcar de Barrameda». 12.50 Mesa de análisis.

14.30 Canal Sur noticias I. 15.30 La tarde, Aquí y ahora Andalucía directo.

19.50 Cómetelo. «Huevos Napoleón con calamares

Canal Sur noticias 2. 21.50 Atrápame si puedes.

Cine. «Toro». Cine. «El hombre de 0.25

las mil caras». España. 2016. 1.45 Lo flamenco. Canal Sur música 4.00 5.00 Lo flamenco. «Espe-

cial Curro de Utrera». 6.00 Cómetelo, «Lubina empanada con guisillo de zanahorias».

IB3 TELEVISIÓN

Balears des de l'aire.

Tothom en forma

Téntol.

### **PARA NO PERDERSE**

### 22.25 / La I

#### Segunda Guerra **M**undial y heorismo en 'Unbroken'

Louis Zamperini, hijo de inmigrantes italianos en Estados Unidos, se convierte en atleta y participa en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial, su bombardero se estrella en medio del océano Pacífico, donde, tras 47 días a la deriva, es capturado por los japoneses. El filme



Escena de la película.

presenta la increíble vida del atleta olímpico y héroe de guerra Louis Zamperini. Un relato de supervivencia y superación personal iniciada en

lla del rock en Japón.

el mundo del atletismo, pero que se traslada a un campo de prisioneros japonés en el que tuvo que soportar constantes maltratos físicos y trabajos forzados. La cinta, nominada a tres Oscar, está protagonizada por Jack O'Connell (Convicto). Cabe destacar que el papel de Watanabe en Unbroken, el hombre que maltrata a Zamperini, está interpretado por Miyavi, una popular estre-

### ÍNDICE DE AUDIENCIA

22 00 Flicascahel

Minuto de oro 6 de septiembre de 2022

| asapaiania / Ailit | ะแล ง        |         |
|--------------------|--------------|---------|
| Hora               | Espectadores | 'Share' |
| 20:58h.            | 2.640.000    | 27,8%   |

### Programas más vistos

| 6 de septiembre de 2022                          |            |       |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| Noticias I / Antena 3                            | 1.973.000  | 19,9% |
| El hormiguero / Antena 3                         | 1.945.000  | 15,8% |
| Noticias 2 / Antena 3                            | 1.724.000  | 16,8% |
| Pasapalabra / Antena 3                           | 1.717.000  | 21,2% |
| La ruleta de la suerte / Antena 3                | 1.682.000  | 21,5% |
| Hermanos / Antena 3                              | 1.387.000  | 14,4% |
| Informativos I5:00 / Telecinco                   | 1.307.000  | 13,2% |
| FUENTE: Barlovento Comunicación con datos de Kar | ntar Media |       |

sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/televisio

### 9.00

Taura.

7 20

7.45 8.25 Hudson & Rex. La gran ruta índia. Al dia. Els dematins. 11.00

12.45 Festes de Gràcia. IB3 Notícies migdia 15.15 El temps migdia.

15 20 Festes de Gràcia Cinc dies.
IB3 Notícies vespre. 18.15 20.28

21.30 El temps vespre. 21.35 Jo en sé + que tu 22 20 Hen! Com anam?

2.30 2.35 El temps vespre. Jo en sé + que tu.

Paisatges. Festes de Gràcia 3.15

### Cinc dies.

### **SUDOKU**

| FÁC | IL 08 | -09-2 | 022 |   |   |   |   |   |                                  |
|-----|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 8   |       | 9     |     |   | 2 | З |   |   | )                                |
|     | 1     |       | 6   | 8 |   | 9 | 4 |   | l                                |
| 6   |       |       |     |   | 3 |   | 1 | 2 |                                  |
| 3   |       |       |     | 6 | 4 |   | 7 |   | 8                                |
| 7   | 4     |       | 3   | 9 |   |   | 5 |   | doi                              |
|     |       | 1     | 7   |   |   |   |   |   | i.                               |
| 4   | 3     |       | 8   | 5 |   | 7 |   | 1 | 5550 /4                          |
| 9   |       | 5     |     |   | 7 |   |   | 6 | mos devisormeitesen wiwiw 5005 6 |
|     |       |       |     |   |   | 5 |   | m | 202                              |

### **DIFÍCIL 08-09-2022**

| <u> </u> | <del></del> | <del></del> |   | • |   |   | _ |   |                               |
|----------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 7        |             |             |   | 5 |   |   |   |   |                               |
| 9        |             | 5           | 2 |   | 7 |   |   |   |                               |
| 8        |             |             |   |   | 3 | 2 |   |   |                               |
|          |             | 2           | 6 |   |   | 8 |   | 2 | moo                           |
| 5        |             | 2           |   |   |   | 1 |   |   | sweb.                         |
|          | 9           |             |   |   |   |   | 7 |   | tiempo                        |
| 3        |             |             | 4 |   | 2 |   | 9 |   | w.pasa                        |
|          |             | 4           |   |   |   |   |   |   | ww                            |
|          |             |             |   | 7 |   | 5 |   |   | © 2022 www.pasatiemposweb.com |

### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 07-09-2022

| 5 | 2 | Э | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### SOLUCIÓN DIFÍCIL 07-09-2022 9 2 3 7 4 1 5 6 8

| 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 |

Este periódico se imprime diarian en papel reciclado

Imprime: Bermont Impresión, avda. Portugal, 4 CTC Coslada 2882I Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-I989

MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. Fax: 91 443 58 44. © Unidad Editorial Información General,

Madrid 2022. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida distribuida comunic

la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



P.– ¿Ha tenido muchas experiencias así? R.- En este trabajo el nivel de exposición y vulnerabilidad es tan grande que, a veces, acabas en lugares de los que tienes que huir o poner tú las condiciones: «Esto lo vamos a hacer, pero no así». Y no hablo sólo de secuencias de desnudos o sexo. puede ser una escena difícil a nivel emocional que te afecte profundamente. Me he encontrado con momentos dificilísimos y de muchísima soledad.

P.- Almodóvar, Woody Allen, Hollywood... Tengo la sensación de que ha rehuido la popularidad y la purpurina que suele acarrear una carrera así.

R.- Pero, ¿qué es la popularidad?, ¿qué es lo que yo he rehuido?

P.– No lo sé. Le pregunto a usted.

R.- (Risas) Es que yo tampoco lo sé. Yo le doy valor a currármelo a muerte, llegar al rodaje y darlo todo. A veces sale y a veces, no. Y eso es lo que me importa de ser actriz. El resto me ha interesado muy poco y, a la vez, me ha dado mucho miedo. Me da miedo el nivel de exhibición, la crítica, las redes sociales... No quiero nada de eso en mi vida. Lo de la fama me parece un globo muy hinchado.

P.- Ha llegado a esa edad en que la industria empieza a mirar distinto a las actrices. R.- Llegué hace mucho rato (risas). A mí es que me parece muy bonito cumplir años, da una visión de la vida mucho más interesante. La cara y el cuerpo envejecen y es maravilloso. Yo no tengo operaciones, no me he hecho nada de nada. No critico a quien lo haga, pero envejecer me parece bellísimo, me flipa. Me encantaría cumplir otros 28 años de oficio y convertirme en una revieja totalmente arrugada.

NO ES UNA PROFESIÓN MUY AMABLE CON EL **ENVEJECIMIENTO DE** LA MUJER... No. no lo

es. Cuando empecé a enveiecer llegaba a rodar y escuchaba: «Hay que poner un filtro a Elena porque viene con la cara un poco tal». O sea, con la cara de mi edad. Pues esto es lo que hay. Si te interesa, bien y, si no, pues sácame de espaldas.



**EL RUIDO DE LA CALLE** RAÚL **DEL POZO** 

### Feijóo: le dieron estopa

Se anunció como un debate en el Senado y fue el primer mitin de la campaña electoral con un Pedro Sánchez como aspirante disfrazado de jefe de la oposición, dispuesto a ganar. Yo suelo equivocarme muchas veces, pero en esta ocasión acerté al escribir que el desafío de Feijóo podía ser para él una encerrona, porque Sánchez sabe ser un killer en la pelea y en el Foro los piqueros parlamentarios alivian el lagarto con dos dedos. Hubo mucha agresividad verbal en el cuerpo a cuerpo, aunque los dos protagonistas, con hipocresía, lo negaran. No utilizaron el estilo ático, sino el celtíbero de comerse vivos y la descortesía verbal. Como Demóstenes y Esquines, su intención era la de ofenderse.

Pedro Sánchez estuvo feroz cuando, en plan catilinaria, repetía la muletilla que acorraló a Feijóo: «Es insolvencia o es mala fe». Le dio estopa sin piedad a un político que lidera las encuestas. Feijóo aceptó la pirula de hablar minutos y dejar horas a su oponente. El debate no surgió como una trampa gubernamental; fue una propuesta del líder de la oposición. Y se equivocó. No fue un cara a cara, sino una apoteosis de la verborrea triunfalista de Pedro Sánchez.

Ambos líderes se acusaron de insultarse mientras practicaban escraches retóricos. Hablaban de mano tendida mientras usaban la lengua como un hacha. Se sacaron casi todos los trapos sucios entre las ovaciones de los senadores

El insulto procede de la mala vida y, en la época actual del populismo y las redes sociales, ha pasado más que nunca al debate político. La cortesía y la educación en los Parlamentos son artículos de lujo. Feijóo no utilizó la ironía gallega, sino la paciencia. Decía, en plan Caperucita, que él fue al Senado a llegar a un acuerdo y Pedro Sánchez llegó a insultarle. Pero también insultó él o, para ser exactos, los dos emplearon datos y cifras que parecían injurias. A mí no me parecieron agravios, sino una relación de hechos contradictorios, muchos de ellos inexactos.

En Génova han resumido el debate con ingenio: «La intervención de Sánchez no es propia de un presidente. Para hacer oposición solo tiene que esperar a las próximas elecciones». Pero con equivocaciones como las del Senado, puede haber Pedro para rato.



LA ENTREVISTA FINAL



## «Yo no me he operado de nada, me flipa envejecer»

### IÑAKO DÍAZ-GUERRA

Pregunta.- ¿Cómo lleva una actriz miedosa actuar en una película de terror? Respuesta.- Soy una cobardica increíble,

no puedo ver ni los créditos de las de miedo, pero cuando leí este guión vi que había algo más. Jaula habla de lo terrorífico que puede llegar a ser el ser humano. Es una película de terror que te lleva a un lugar, no al miedo por el miedo.

P.- El argumento gira alrededor de la infancia y sus traumas. ¿Arrastra alguno? R .- No, fui una niña muy feliz, con una madre y un padre que me educaron con una fantasía maravillosa para entender el mundo y sobrevivir a situaciones que

cuando eres niña son complicadas. Por ejemplo, llevaba un parche en el ojo y lo decorábamos, me contaban que me daba poderes, me montaba mis historias... Mi madre me hizo creer en la magia. P.- ¿Estaba abocada esa niña hiperimagi-

nativa a acabar siendo actriz?

R.- Quizás en otro sitio, pero vivía en Palencia... No conocía a nadie de este mundo, no había grupos de teatro, no había nada que me pudiera empujar hacia esto. P .- «La actriz palentina Elena Anaya» es casi su nombre oficial.

R.- Totalmente, es como si fuese de Neptuno, como si en Palencia sólo pudiera haber románico (risas).

P.- Sus dos primeros papeles son un éxito, África y Familia, y con 20 años se convierte en icono generacional.

R.- Aunque sé que ha podido suceder, yo nunca me he sentido un icono ni una estrella. Me siento muy afortunada de llevar ya 28 años pudiendo ejercer este oficio que me apasiona. He visto a tantos compañeros con talento desaparecer... Es un oficio muy injusto y he tenido la inmensa suerte de que conmigo no lo ha sido.

Máster en Periodismo de Investigación **EL**MUNDO Datos y Visualización ¿Damos el próximo paso? Becas hasta del 25% informacion@escuelaunidadeditorial.es y hasta **6 meses** de prácticas www.escuelaunidadeditorial.es









# GRANMADRID

**EL MUNDO** JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022



'Luis Cueto y José Manuel Calvo se mantienen como los últimos representantes del Grupo Mixto tras la renuncia de Marta Higueras. Fotomontaje de Luis parejo sobre foto original de javi martínez

**POLÍTICA** RECUPERA MADRID PIERDE UN CONCEJAL

# La 'penúltima' guerra de la izquierda

La marcha de Marta Higueras del Grupo Mixto, escindido de Más Madrid, abre una nueva división / Almeida y Villacís tendrían que volver a recurrir a Vox como socio principal para aprobar los Presupuestos de este año

### PABLO R. ROCES MADRID

La vida del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, creado hace apenas un año tras la escisión de cuatro concejales de Más Madrid, está siendo corta pero intensa. Porque en estos doce meses han pasado de cuarteto a dúo y de socios preferentes del Gobierno municipal aprobando los Presupuestos de 2022, la Ordenanza de Terrazas y la Ordenanza de Movilidad a la irrelevancia de no ser suficientes sus votos para que el tándem PP y Ciudadanos pueda sacar adelante sus próximos proyectos.

Solo con los votos de Luis Cueto y José Manuel Calvo, los dos ediles que se mantienen bajo las siglas de Recupera Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no tienen los apoyos suficientes para sumar con sus 28 concejales (15 de los populares, 11 de los naranjas y dos del Mixto) sin que Vox entre en la ecuación. Justamente el argumento que los ediles escindidos utilizaron para justificar sus votos favorables a la corporación durante los últimos meses: que la «ultraderecha» no tuviera poder en las políticas de la ciudad de Madrid.

Ahora el grupo que encabeza Javier Ortega Smith vuelve a posicionarse como un elemento clave para las cuentas de la capital, que el alcalde intentará sacar adelante antes de final de año y cuyo proyecto, según confirmó ayer, espera que se pueda aprobar en Junta de Gobierno a lo largo del mes de octubre junto a las ordenanzas fiscales.

SIGUE EN **PÁGINA 2** 

**2** EL MUNDO. JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### GRAN MADRID

### **AYUNTAMIENTO ESCISIÓN**

## Almeida y Villacís vuelven a depender de Vox

VIENE DE **PÁGINA I** 

Una situación que, según fuentes consultadas por EL MUNDO, no preocupa al entorno del regidor. De hecho, él mismo, ayer, durante un acto en el distrito de Carabanchel afirmó que PP y Vox comparten «premisas» y «líneas fundamentales» en el aspecto económico, especialmente en las bajadas de impuestos. Una medida en la que también está de acuerdo Ciudadanos, pero desde la formación naranja entienden que son más las cosas que les separan de la formación de derecha radical. Así lo demuestra que el pacto de investidura de Almeida se hiciera por separado con ambas formaciones o que Villacís no se quisiera hacer la foto con Ortega Smith en los Presupuestos de 2021.

«No estaría jamás en un Gobierno de PP y Vox, no me representa»,

advertía ya la vicealcaldesa, en una entrevista con este periódico el pasado mes de mayo, ante un hipotético caso de que fuera necesario un tripartito tras las elecciones municipales. Unas elecciones a las que los grupos de la izquierda acudirán completamente divididos y mermados por las disputas que se han sucedido a lo largo de esta legislatura.

La última causada por la salida de Marta Higueras de Recupera Madrid con la intención de actuar bajo una «agenda propia» y «marcar un perfil independiente». «El Grupo Mixto sigue ahí pero tenemos agendas y estrategias diferentes. Les deseo suerte en su proyecto, pero estoy más por sumar que por nuevas candidaturas y vemos algunas cosas de modo diferente. Por ejemplo, todo ese asunto feo de las denuncias [publicadas por EL MUNDO sobre las irregularidades en la constitución de Más Madrid en partido político], la reconsideración de la ordenanza de terrazas o mi oposición a hablar nuevamente de presupuestos con Almeida tras comprobar que no tiene palabra», afirmó la concejal en su cuenta de Twitter tras conceder una entrevista a El País en la que anunciaba su escisión de José Manuel Calvo y Luis Cueto. «No es división, son estrategias diferentes, quizás alguna grieta», añadía la concejal, que mostraba un acercamiento a los planteamientos de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo «un entendimiento» entre las fuerzas de la izquierda en la capital. «PSOE y Podemos, con sus diferencias por ejemplo, están haciendo un gran trabajo a nivel nacional. Ojalá fuera posible ese entendimiento», apuntaba Higueras, que hace poco más de un año había abandonado Más Madrid por desavenencias con el liderazgo que ejercía Rita Maestre en el grupo municipal.

Con esta nueva escisión en la izquierda, el espectro contaría con la presencia de Más Madrid y PSOE a la espera de confirmar si finalmente sale adelante la asociación de electores que plantean José Manuel Calvo y Luis Cueto y si Unidas Podemos tendrá candidatura a las municipales en la capital. Entre medias quedaría la figura de Marta Higueras, ahora como edil independiente. «Desgraciadamente para los madrileños, la izquierda se ha caracterizado estos años por ser la casa de los líos. Poco más puedo decir sobre», afirmaba ayer Almeida sobre esta situación que se ha repetido a lo largo de todo el presente mandato con cambios continuos

Primero fue la renuncia de Pepu Hernández a principios de septiembre de 2021 como portavoz del

Grupo Municipal Socialista, cuyo puesto ocupó Mar Espinar, que ahora competirá con Mercedes González por liderar la candidatura del PSOE a los comicios municipales. Apenas unos días después llegó la constitución con polémica del Grupo Mixto con la salida de Marta Higueras, Cueto, José Manuel Calvo y Feli-



Los cuatro concejales fueron decisivos para que el Gobierno municipal pudiera aprobar la Ordenanza de Movilidad y que Madrid Central se mantuviera en funcionamiento. Luego llegaría el acuerdo de Presupuestos entre el Grupo Mixto y la corporación municipal que culminaría con la renuncia de Felipe Llamas a su acta de concejal y reducía a tres los efectivos de Recupera Madrid. Ahora la salida de Marta Higueras, que ya la había planteado a finales del mes de julio y que finalmente se confirmaba ayer, hace que los votos de los dos integrantes del grupo sean irrelevantes en cualquier proyecto que pretendan sacar adelante Villacís y Almeida.



Marta Higueras. BERNARDO DÍAZ



El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ayer, durante su visita al barrio de Carabanchel. RAFA ALBARRÁN

El Ayuntamiento de Madrid espera devolver el importe de las 15.500 multas que se cobraron de manera «indebida» en el túnel

de Plaza Elíptica antes de que concluya este año, a través de la tramitación y de un expediente que suponga la devolución del cobro que será aprobado este mes en Junta de Gobierno.

Así lo ha adelantado el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los periodistas en el paseo de la Virgen del Puerto, donde ha explicado que, como consecuencia de los acuerdos plenarios del mes de julio pasado, los servicios jurídicos del Consistorio están tramitando el expediente. «Se cobraron 15.500 multas, que suponen 1,4 millones de euros recaudados por el

### El Ayuntamiento devolverá las 15.500 multas de Plaza Elíptica

Ayuntamiento de Madrid que hay que devolver a esos ciudadanos a los que se les cobró de manera indebida», detalló

Carabante. Prevé que «antes de final de año, esos 15.500 ciudadanos que pagaron sanciones les sea devuelto el dinero».

Para conseguir la devolución, avisó el titular de Medio Ambiente y Movilidad, el ciudadano damnificado deberá hacer una tramitación, en tanto que el retorno de dinero «debe ser solicitado por el ciudadano», que se detallará más adelante.

Según sus quejas, los conductores desconocían la prohibición de atravesar el túnel que atraviesa la plaza Elíptica, el paso natural de quienes acceden a la M-30 desde la A-42, y viceversa. EL MUNDO. JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **GRAN MADRID**



La plaza del mercado de Los Mostenses, cuyo entorno peatonalizará el Ayuntamiento. BEGOÑA RIVAS

**OBRAS** AFECTARÁ A LA PLAZA DEL MERCADO Y SEIS CALLES ALEDAÑAS

# Los Mostenses, peatonalizado

### El Ayuntamiento creará un itinerario para viandantes que conectará Gran Vía y Malasaña

### PABLO R. ROCESS MADRID

La parte baja del barrio de Malasaña tendrá una ruta peatonal que la unirá con Gran Vía. Así será durante la primavera de 2023 cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto culminar las obras de peatonalización del entorno del Mercado de los Mostenses, que hoy aprobará la Junta de Gobierno de Cibelesy que se extenderán durante los próximos 10 meses.

Dentro del itinerario peatonal se integrarán, según ha podido saber EL MUNDO, la propia plaza de los Mostenses, donde se ubica el mercado, y seis calles aledañas: Antonio Grilo, García Molinas, San Ignacio de Loyola, Maestro Guerrero, Travesía de las Beatas y Travesía de la Parada. Unos trabajos en los que el Consistorio invertirá tres millones de euros para acometer una reforma integral en este espacio del distrito Centro.

Estos cambios obligarán a modificar la circulación de los vehículos en el Barrio de Malasaña al cerrarse al tráfico estas vías. Desde el Área de Obras señalan sin embargo que esta reforma «favorecerá tanto el funcionamiento del mercado, mejorando su accesibilidad, como el de los comercios del entorno, que dis-

pondrán de mayor espacio para su actividad comercial».

De este modo, la calle Ricardo León mantendrá solo un carril de salida del aparcamiento subterráneo de la plaza, sobre el que se ejecutará una cubrición de parte de la rampa de acceso para dar mayor espacio peatonal y se renovará la impermeabilización de su cubierta. También serán peatonales la calle García Molinas, que tendrá integrado un carril de entrada, la calle de Antonio Grilo y las travesías de la Parada y Beatas. De este modo se creará el itinerario peatonal continuo que unirá la Gran Vía con Ma-

lasaña sin necesidad de que los viandantes tengan que cruzar ningún carril de circulación.

Para ello el cruce de vehículos quedará reducido por las aceras de Gran Vía con dos giros consecutivos a la derecha, el de acceso al aparcamiento y el de la General Mitre. Esta vía, situada en la zona más al sur del mercado, se convertirá en la entrada principal desde Gran Vía a Malasaña. Para ello el Ayuntamiento de la capital invertirá el giro hacia la derecha y convertirá su primer tramo en un carril de doble sentido. «De esta forma, los usuarios del aparcamiento

y los vehículos de carga y descarga que estacionen al sur del mercado tendrán salida directa», señalan desde el Palacio de Cibeles.

Con esta reforma en el entorno de la zona comercial también se modificarán los flujos de salida del céntrico barrio, que se enviarán hacia la parte norte. De este modo, los vehículos se redirigirán más hacia el norte, siendo las calles del Álamo, San Bernardino y San Leonardo las que se podrán emplear como opción de salida así como la calle Ricardo León para quienes salgan del párking subterráneo.

Desde el departamento que dirige Paloma García Romero apuntan que «el objeto de la remodelación es la recuperación de la mayor cantidad de espacio público para el peatón, en especial en los frentes este y sur del mercado, coincidente con el acceso principal del mismo. Además, el proyecto potencia la conexión de la plaza de los Mostenses con la calle Gran Vía mediante la creación de un itinerario peatonal desde este eje principal de la ciudad».

Y como parte de la reforma que el Consistorio pretende implementar en la primavera del próximo año, coincidiendo con la llegada de las elecciones municipales, también se renovarán los pavimentos en las vías afectadas, se instalará mobiliario urbano en el que se incluyen pérgolas estanciales, juegos para niños, nuevo alumbrado y arbolado.

De este modo, la corporación municipal que encabeza José Luis Martínez-Almeida continúa con su estrategia de realizar obras en los últimos meses de legislatura como plan para repetir mandato a partir de mayo de 2023, cuando se celebren los comicios municipales. Por delante, el Gobierno municipal aún tiene finalizar los trabajos en el Nudo Norte, principal fuente de atascos en la parte norte de la ciudad; remodelar la Avenida de la Ilustración; la reforma de la calle Alcalá entre Arturo Soria y el barrio de Quintana, y finalizar las actuaciones en el entorno de la calle Ortega y Gasset.

### **URBANISMO SAN FERNANDO DE HENARES**

# Dinero adelantado para los vecinos de la L7B

La Comunidad costeará los gastos para que los afectados puedan pagar su alojamiento

### DANIEL SOMOLINOS MADRID

La Comunidad de Madrid anunció ayer que adelantará el dinero para pagar los gastos de alojamiento de todos los afectados que han perdido su vivienda por la línea 7B de Metro de San Fernando de Henares. Hasta ahora tenían un contrato de emergencia, gracias al cual la Administración regional pagaba las

viviendas provisionales de los damnificados. Pero dicho contrato finaliza el próximo 20 de septiembre, situación que ha generado mucho «miedo e incertidumbre» entre varios de estos residentes.

«De momento, a nosotros no nos han comunicado nada. ¿Cómo, en sólo 13 días, los vecinos que están en apartahotel se van a buscar pisos amueblados? Y sin saber forma de pago. Estamos muy cansados, agotados psicológicamente, parece que quieren vernos durmiendo en tiendas de campaña a partir del día 20... Esto es tremendo», explica a este diario Eva, una de las vecinas afectadas.

Por su parte, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, quiso aportar tranquilidad y afirmó que «ningún vecino se va a quedar en la calle. Somos conscientes de la dura situación que están

viviendo todas las familias, y a las que nunca hemos desentendido, para ello, queremos darles las indemnizaciones más ventajosas po-



Derribo este pasado mayo del edificio de la calle Rafael Alberti I, en San Fernando de Henares. IIVÁN FUENTES

sibles, por eso, hemos actuado siempre con diligencia y de oficio».

Asimismo, hoy jueves se reunirá la mesa técnica de coordinación de la línea 7 de Metro, en la que estarán presentes las diferentes Consejerías del Ejecutivo regional implicadas y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El objetivo de este encuentro es seguir garantizando la seguridad.

Mientras todo esto sucede, el Gobierno regional continúa revisando y esperando toda la

documentación necesaria para tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial y poder pagar las indemnizaciones. 4 EL MUNDO. JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### GRAN MADRID



Victoria coge a Sofía y Mayra a Dana (dcha.), que ayer empezó las clases en un colegio de Aluche. JAVIER BARBANCHO

**EDUCACIÓN** «SI NO ES POR LA MEDIDA, NO PODRÍA TRABAJAR», DICE UNA MADRE

# Los bebés llegan a las aulas de los colegios

Por primera vez se implanta el primer ciclo de Educación Infantil en 46 centros públicos / Aluvión de solicitudes para acceder a las 2.000 plazas

### TESTIGO DIRECTO

### **ANA DEL BARRIO** MADRID

-¿Estás feliz?- pregunta Jennifer. -No- contesta tajante a su madre Estrella Abigail Carrasco, de dos años, a las puertas del colegio Hernán Cortés, situado en el madrileño barrio de Aluche.

En la entrada, Denis agarra con fuerza a su madre y entona por enésima vez un «mamá, no quiero». Sin embargo, Mateo no entiende a qué vienen todos esos llantos. A él le encanta ir al colegio.

En los corrillos de este centro educativo se respiraba ayer muchos nervios y llantos, pero también besos y abrazos en el primer día de la vuelta al cole. Tras dos años de restricciones por la pandemia del Covid, el curso empezó en condiciones normales sin mascarillas ni geles ni toma de temperatura para la tranquilidad de los padres y el alivio de los profesores.

Además, los bebés entraron ayer por primera vez en las aulas madrileñas de los colegios, tras la implantación de la etapa de primer ciclo de Educación Infantil en 46 centros públicos de la región, otra de las grandes novedades del año académico.

> Las cifras de la vuelta al cole

676.000

ALUMNOS. Es el número de estudiantes que regresó ayer a las aulas en la Comunidad. De ellos, 257.110 pertenecen al ciclo de Infantil.

413.596
ESTUDIANTES. Los alumnos de Primaria fueron los más numerosos que comenzaron ayer. Los de Secundaria empezarán hoy las clases.

Dana, de cinco meses, es una de las alumnas más pequeñas que acaba de ingresar en el centro Hernán Cortés y su madre, Mayra, se muestra encantada con la idea de tener la guardería en el mismo cole. Al ser el primer día, ha podido acompañar a su pequeña al aula y vigila de cerca cómo Dana va gateando por la alfombra sensorial en la nueva clase habilitada para los alumnos de cero años.

«Me parece una medida buenísima porque así tengo a todos los hermanos juntos en el mismo centro. Con la crisis necesito trabajar y, si no es por esta iniciativa, me tendría que haber quedado en casa cuidando a la niña», asegura Mayra, de origen ecuatoriano, que mañana realizará una entrevista de trabajo como teleoperadora.

A su lado, Sofía, colgada de una mochila, chupa de la teta de su madre, que charla animadamente con otras amigas tras el reencuentro por las vacaciones. Este bebé se incorpora a las clases el 14 de septiembre y su mamá, Victoria, residente en el barrio, también expre-

sa su satisfacción por no tener que desplazarse a dos centros distintos en hora punta para llevar a clase a la pequeña y a sus tres hermanos.

La iniciativa también supone un ahorro para los bolsillos porque muchos padres tenían que recurrir a las guarderías privadas, ante la escasez de plazas en las escuelas infantiles públicas. Por todo ello, ha sido muy bien recibida entre los padres y, de hecho, se han recogido un aluvión de solicitudes, por lo que muchas familias se han quedado en lista de espera.

«Ha tenido una acogida maravillosa. Podríamos haber llenado tres clases por la fuerte demanda, pero sólo tenemos línea uno», explica César Benito, el director de este centro educativo, que cuenta con 550 alumnos.

El proyecto ha tenido que ser desarrollado en tiempo récord y en este colegio hubo que habilitar un almacén como clase para los bebés, donde ahora hay una zona de juegos y una habitación con varias cunas para la siesta.

En total, se han creado 2.000 plazas para alumnos de 0 a 3 años, lo que ha supuesto una inversión de 16 millones de euros. La medida forma parte de la Estrategia de Protección a la Maternidad y de Fomento de la Natalidad del Gobierno regional, que tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Según informaron fuentes de la Consejería de Educación, el proyecto se va a ampliar en los próximos cursos.

Otra de las mejoras que trae este nuevo curso es la bajada de ratios de 25 a 20 niños para los alumnos de tres a cuatro años, una antigua demanda de la comunidad educativa. El año académico también comienza marcado por la asfixia económica de muchas familias ante la escalada de los precios. Por ello, se ha disparado también la demanda de la beca infantil que

facilita el Ayuntamiento de Madrid y que ha alcanzado, por primera vez, las 4.000 solicitudes, según anunció ayer la vicealcaldesa Begoña Villacís.

La red municipal de escuelas infantiles ha arrancado con 8.068 plazas en 71 escuelas, lo que supone 400 más desde el año 2019. El retraso en la llega-

da de los libros de textos está siendo también un quebradero de cabeza para las familias. La tardanza del Gobierno en aprobar los decretos curriculares de la ley Celaá ha provocado que las comunidades autónomas hayan tenido muy poco tiempo para elaborar parte de materia que les corresponde y muchos manuales no han llegado a tiempo. En el centro Hernán Cortes, como en otros colegios, todavía no tenían ayer los ejemplares, pero su director, César Benito, quitó hierro a esta tardanza al afirmar que los primeros días de septiembre se repasa el temario anterior.

**SANIDAD POLÉMICA** 

### El 'enchufe' de Fuenlabrada, a las puertas de la Fiscalía

#### FRANCISCO GOIRI MADRID

De la polémica política, institucional y profesional a las posibles consecuencias judiciales. El sindicato CCOO de Madrid baraja la posibilidad de elevar una petición formal a la Fiscalía de Madrid para que investigue posibles irregularidades en el contrato laboral del hijo de la gerente del Hospital de Fuenlabrada y dilucide si hay factores constitutivos de delito, tanto en el proceso de contratación como en las retribuciones que percibe el trabajador, muy superiores a las que les corresponderían por convenio como mozo de logística, que, teóricamente, es su categoría laboral. Como desveló este periódico, Javier Paz Sarmiento, hijo de la gerente del centro, Carmen Sarmiento, encadenó contratos temporales consecutivos desde junio de 2019 hasta el pasado mes de febrero, cuando adquiere la condición de personal laboral fijo.

CCOO y los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid de Unidas Podemos (UP) y Más Madrid coinciden en que, en el caso de la gerente, se ha saltado dos normas jurídicas. Mientras la asesoría del sindicato estudia presentar una petición formal de investigación ante la Fiscalía, UP ha pedido expresamente que «se investigue el caso y se depuren responsabilidades» y Más Madrid ha presentado una pregunta



Fachada del Hospital de Fuenlabrada. Alberto di Lolli

parlamentaria en la Asamblea instando al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a que se pronuncie.

Mientras tanto, la tormenta interna en el hospital no cesa. El director de RRHH, Roberto Rodrigues, convocó ayer de urgencia a los representantes de los siete sindicatos que integran ese comité. David Recarte, delegado de CCOO en el hospital, asegura que «se limitó a insistir en la transparencia y legalidad del proceso, pero respondió con evasivas y prácticamente huyó de forma precipitada».

**SUCESOS** EN UNA DISCUSIÓN DE TRÁFICO EN MORATALAZ

# Tres detenidos por apuñalar a un peatón

La víctima fue acuchillada en la cabeza, la espalda y un brazo por recriminar a un conductor que casi le atropella en un paso de cebra

#### LUIS F. DURÁN MADRID

La Policía Nacional ha detenido a un conductor y a los dos ocupantes de un camión frigorífico alquilado que supuestamente agredieron a puñaladas a un peatón tras una discusión de tráfico ocurrida el pasado mes de agosto en Moratalaz. La víctima, Jorge Renzo de 49 años, sufrió tres cuchilladas en la espalda, el brazo y la cabeza. La herida del trapecio tenía una profundidad de 12 centímetros. «Me salvé por muy poco, iban a matarme. No entiendo esa furia que me mostraron», dice el agredido. Los tres arrestados son de nacionalidad colombiana y tienen 50, 37 y 27 años de edad. Se encuentran en situación irregular en España y están acusados de intento de homicidio. Uno de ellos tiene antecedentes policiales por menudeo de droga. El hombre fue trasladado al hospital Gregorio Marañón por el Samur con pronóstico grave.

Los hechos ocurrieron a las 06.00 horas del sábado 6 de agosto en el número 49 de la avenida de Vinateros de Moratalaz, cuandoun camión es-



Jorge, la víctima. E. M.

«Me salvé por muy poco, iban a matarme y no entiendo esa furia», dice el hombre herido tuvo a punto de atropellar a un hombre y a dos mujeres que cruzaban la calzada con el semáforo en verde para los peatones y rojo para los coches. «Veníamos de una discoteca y esperábamos un semáforo para cruzar», recuerda Jorge, nacido en Perú y conserje de una finca que lleva 15 años residiendo en España. «Cuando andábamos por el paso de peatones vino un camión y estuvo a punto arrollarnos y se lo reproché», señala la víctima «Yo le di un manotazo el camión. Mi mujer grabó un pequeño vídeo del camión y salí detrás de ellos diciendo: 'Ya te tengo, ya te tengo', puesto que les habíamos grabado y teníamos la matrícula»

Al instante, el camión dio la vuelta y se dirigió hacia Jorge, su esposa y su amiga. «Se fueron hacia nosotros. Se bajaron los tres ocupantes y tras un cruce de palabras empezaron a pegarme. Yo me defendí bien de los dos y el otro se fue hacia el camión», explica el herido. «De repente, mi mujer empezó a gritar y sentí una cuchillada por detrás. El



La herida de arma blanca recibida en el omóplato por la víctima. E. M.

agresor era el conductor que fue al vehículo a por un cuchillo largo y también me apuñaló en la cabeza y en un brazo», prosigue Jorge.

Los tres agresores se marcharon de nuevo al coche y huyeron mientras Jorge quedaba tendido en el suelo perdiendo mucha sangre. «Mi mujer llamó enseguida a las ambulancias que llegaron muy rápido. Solo en la espalda me dieron 12 puntos. Me dijeron que iban a matarme y que si la herida hubiese sido más profunda podría haber sido mucho peor».

La Policía enseguida averiguó que el coche de los tres agresores era un camión alquilado realizando un supuesto trabajo. Lograron identificar el vehículo y localizar pocos días después a los tres ocupantes. Fueron detenidos a mediados del pasado mes de agosto e identificados en una rueda de reconocimiento judicial. Se supone que al estar en situación irregular en España carecen de permiso de conducir y no pueden trabajar por lo que los agentes prosiguen con las averiguaciones.

Tras declarar ante el juez quedaron en libertad con cargos «Estuve unos días muy asustado. No entendí esa violencia contra mí, esa furia que se les veía. Encima, uno de ellos es muy joven y tiene mujer e hijos y no sé como puede llegar a cometer algo así», añade aún preocupado Jorge.





## Innovación y tecnología en tratamientos antihumedad



**CONDENSACIÓN** 

FILTRACIÓN

**CAPILARIDAD** 



POR

**FESTIVAL HOTEL TAPA TOUR 2022** 

# «El tapeo de lujo sí es asequible»

Veinte hoteles de alta gama abren sus puertas al gran público con propuestas de alta cocina informal y a precios accesibles

«Todavía hay quien

piensa que a los

hotelazos sólo

pueden entrar

los hospedados»

#### MAR MUÑIZ MADRID

Si un ciudadano medio pasa por delante de un hotelazo de esos que hay en Madrid, con sus estrellas, sus puertas giratorias y su botones en la puerta, pasará de largo pensando que semejante catedral está fuera de su alcance. Es probable que una suite se le suba de presupuesto, pero hace años ya que los hoteles ofrecen al cliente mucho más que hospedaje.

Las barras, las terrazas, los lobbies y otros espacios afines son la rendija por la que casi cualquiera puede poner un pie en esas fondas de lujo. El Hotel Tapa Tour es un festival que surgió de ese interés por abrir los grandes hoteles al público de la calle y, del 15 al 25 de septiembre, celebra ya su séptima edición. En él participan casas emblemáticas de lujo capitalino, como el Mandarin Oriental Ritz y el The Westin Palace Madrid, entre otros.

La gastronomía es «el gancho» escogido por la organización, pe-

ro no esa que se sirve en mesa y mantel con mucha liturgia y mucho boato, sino con la fórmula más callejera y madrileña: las tapas.

«La idea es hacer una propuesta asequi-

ble ofreciendo alta cocina informal. Queremos que a la gente se le quite el miedo escénico a entrar a estos hoteles, romper el hielo», dice Nona Rubio, la periodista que creo el Hotel Tapa Tour en 2016.

Así, bajo el lema ¿De qué palillo vas?, 20 hoteles madrileños de alta gama se reivindicarán como espacios gastronómicos con alternativas populares. En cada uno se podrán degustar hasta tres propuestas diferentes que, además, competirán en un certamen con varias categorías, alguna de ellas de carácter nacional

En este punto, Rubio se lamenta: «Detrás de las cocinas de los hoteles hay muchas mujeres, pero se presentan pocas a nuestro concurso gastronómico. Sólo serán dos o tres de 20». No obstante, se resiste a crear una categoría exclusivamente femenina, puesto que «sería discriminatorio», opina.

Una novedad de esta edición es la creación del premio al Mejor Maître de Hotel, un galardón que reconocerá el trabajo de los jefes y jefas de sala de hoteles nacionales.

«Este sector es muy esclavo, con horarios imposibles y con sueldos bajos. Hay muchos profesionales que después de la pandemia no han querido reincorporarse a la hostelería y este galardón sirve para poner en valor su función. Ellos son los embajadores de lo que el cliente se come», insiste Nona Rubio.

El certamen Hotel Tapa Tour está apoyado por instituciones como Alimentos de España, Turismo del Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Nona Rubio reconoce este impulso como actor decisivo para poder sacar adelante esta iniciativa que pudo sostenerse, incluso, durante la pandemia del coro-

navirus, que tanto afectó al sector hostele-

Los visitantes podrán catar versiones cuidadísimas de croquetas de autor y cervezas especiales por un pre-

cio que ronda los 6-8 euros; tapas con Alimentos de España y vinos de la Ribera del Duero por 8-10 euros; y propuestas dulces maridadas con cócteles con un coste medio de 10 euros.

Para adaptarse a las últimas tendencias sociales, el festival presenta otra novedad en esta edición: una alternativa vegana. En este caso, se servirá acompañada de kombucha orgánica y costará entre 6 y 10 euros. O sea, bueno, bonito y barato. «Queremos ofrecer tapeo de lujo, pero desenfadado, que anime a la gente de la calle a cruzar las puertas de los grandes hoteles. Hay quien piensa todavía que solo pueden acceder los hospedados», reconoce.

El Hotel Tapa Tour no incluye bares ni restaurantes, templos indiscutibles de ese deporte tan ma-







drileño del tapeo. «Nuestra propuesta es diferente. Buscamos que un bocado gourmet sirva para mostrar que en un hotel de alta gama no solo puedes alojarte, sino vivir otras experiencias más accesibles, como ir a la barra, a la terraza, comer un menú ejecutivo, etc. No todo son cartas de estrellas Michelin», explica Rubio.

Pero ojo, que nadie piense que estos espacios, siempre vinculados a la exclusividad y al público selecto, van a tener el trasiego de cualquier taberna castiza: «Buscamos el equilibrio y no alterar la atmósfera habitual de los hoteles, respetando los aforos y eligiendo los horarios con menos afluencia de huéspedes».

Arriba, Nona Rubio, fundadora del festival gastronómico Hotel Tapa Tour. E.M.

El año pasado, pese al Covid-19 y a todas sus olas, el festival experimentó un salto cuantitativo y acumuló más de 5.000 asistentes. «En esta edición esperamos superar ese exitazo», reconoce Nona Rubio. La fundadora y organizadora del festival gastronómico sabe que rema con viento a favor: «Madrid es una ciudad mucho más receptiva que otras, no hay comparación... El público acoge estas propuestas con entusiasmo y esta ciudad está a tope hasta los lunes». «Madrid está explosiva, con ganas, con alegría», sentencia.

Quien no quiera perderse ninguno de los espacios que participan en el festival, la organización sugiere ocho rutas posibles: Plaza de España (Barceló Torre de Madrid, RIU Plaza España); Austrias / Gran Vía (Palacio de los Duques Gran Meliá Hotel, Casino Gran Vía); Las Cortes / Las Letras (Mandarin Oriental Ritz, The Westin Palace Madrid, Gran Hotel Inglés, CoolRooms Palacio de Atocha); Atocha (Hard Rock Hotel Madrid, NH Madrid Nacional); Recoletos (BLESS Hotel Madrid, Hotel Fénix Gran Meliá Hotel, VP Jardín de Recoletos); Chamberí / Chueca (Relais & Châteaux Hotel Orfila, Urso Hotel & Spa); Salamanca (Relais & Châteaux Heritage Madrid, Barceló Emperatriz); y por último, Castellana (InterContinental Madrid, Hyatt Regency Hesperia Madrid, Canopy by Hilton Madrid Castellana).

No obstante, además de estas rutas oficiales, el público asistente podrá hacer el tour por libre y sin necesidad de reserva previa.

### **GRAN MADRID**

**OCIO** DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE

# El jaleo cultural se muda a los barrios

Más de 120 espectáculos de música, danza, teatro, circo y cine se dan cita en '21distritos'

### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Del Templo de Debod, la Plaza de Arturo Barea en Lavapiés o Madrid Río a los centros culturales y teatros de todo Madrid. 21 distritos, el programa que pretende extender la cultura hasta el último rincón de la ciudad, se presenta este otoño con más de 120 actividades gratuitas que abarcan un amplio abanico de disciplinas para todos los públicos.

Desde el 16 de septiembre y hasta el 18 de diciembre, espectáculos de música, danza, teatro, circo, cine, títeres, performance, audiovisuales o talleres recorrerán la capital principalmente de la mano de artistas y compañías residentes aquí, pues este programa, como recordó ayer la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, en la presentación de este evento, «no busca únicamente atender la demanda cultural de los vecinos de los

distritos de Madrid, sino que también pretende ayudar al tejido artístico local y seguir de cerca las nuevas tendencias culturales». Pese a ello, este año 21 distritos también estará impregnado de un acento internacional, pues artistas de Francia, Brasil, Israel, Cuba, Colombia, Argentina, Marruecos, Chile y Angola, entre otras nacionalidades, se dejarán caer por los escenarios más castizos.

La programación la abrirá el cantante y compositor Muerdo en el Centro Cultural El Pozo (Puente de Vallecas) el día 16, donde narrará sus 10 años de carrera y explicará los procesos creativos en los que se basa para sus creaciones musicales. Y un día después, actuará en el CC El Torito (Moratalaz). A él le seguirán artistas como Lichis, Fernando Rubio, The Cross Border Project, Will Guthrie, Ari Tavares, Elena Córdoba, Adam Ben Ezra, Federico Lechner, Antonio

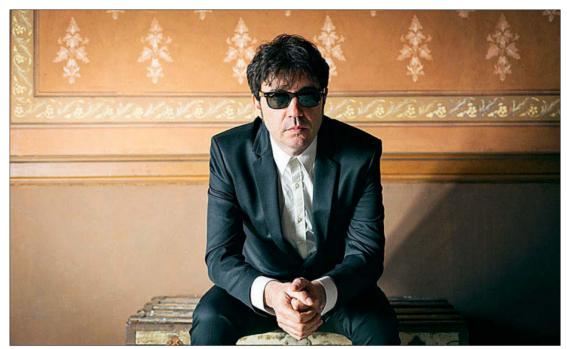

El cantante Lichi, uno de los artistas que se dejará caer por '21distritos'. AYTO, MADRID

Los conciertos de Muerdo y Lichis o la representación de 'Prostitución', entre los mejores planes

Lizana, Ariel Bringuez, Chini.png o Gianluca. También el director teatral y actor Andrés Lima, que dirige una adaptación ad hoc para 21 distritos de la exitosa obra Prostitución.

Entre las actividades en la calle caben destacar el espectáculo circense de equilibrios y humor *Tartana* (en Lavapiés); *Anemoi Street View*, una pieza de danza al aire libre inspirada en los elementos de la naturaleza (Latina); o el concierto que habrá en el Templo de Debod, donde se invitará al público a dirigir la orquesta.

En el terreno musical, también sobresalen los artistas argentinos Sofía Viola y Minino Garay. Y si de teatro hablamos, la obra protagonizada por el campeón del mundo de boxeo Sergio Maravilla Martínez, Bengala, una vida en 12 asaltos, despuntará en la programación, al igual que Frido, un espectáculo de comedia gestual, teatro de objetos y música en directo que está considerado el primer stand-up

comedy sin palabras de Europa. Para los que se decanten por el cine, hay programados dos ciclos: uno de películas afro y otro multicultural.

Para el público familiar también hay previstos diversos espectáculos. Entre los más llamativos, El teatro de sombras Maliang y el pincel mágico y el taller con personajes de guiñol Cómo se llaman las niñas flamencas. Para poner el punto y final en 21 distritos habrá talleres de artes escénicas, danza, artes visuales, tecnología, títeres, lengua de signos, freestyle, gestión de emociones y de mediación, además de un encuentro sobre sostenibilidad y festivales de cultura inglesa y africana.

Consigue con **EL**MUNDO

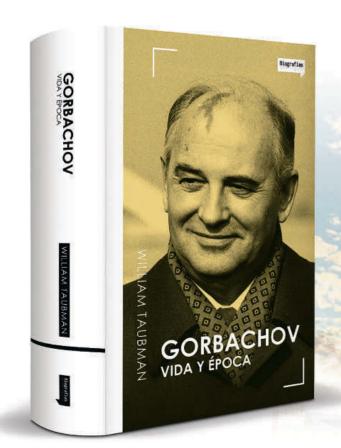



La primera biografía exhaustiva del último gran dirigente soviético

DESDE EL MARTES 6
EN TU QUIOSCO

9,95€

√ Edición de lujo

**√** Tapa dura

Más de 800 páginas





www.elmundo.es/promociones



# **GRANMADRID**

granmadrid@elmundo.es

### ENTRE GATAS Y GATOS

Metes en una coctelera a un periodista, pasión por el marketing online y los deportes, un gen emprendedor, trabajo y esfuerzo. La agitas. El resultado es Marco Conde, orgulloso de ser del municipio madrileño de Casarrubuelos. «Soy del 87. Es un buen año», y suelta una carcajada. Es el CEO de Motoreto, una startup de vehículos de ocasión made in Madrid.

Lo de empezar proyectos por su cuenta viene de lejos: «A mitad de carrera monté una página web de noticias deportivas, ese fue mi primer acto emprendedor». Mientras sus compañeros hacían prácticas en otros medios, él aprendía en su propia página web. Reunió a 50 redactores de toda España, estudiantes de Periodismo. «Fue la semilla, el germen», recuerda ahora. Se llamaba SportMil. Para asistir a actos deportivos le pedían un carnet de prensa. Buscó en Google, imprimió una plantilla y le puso el logo de Sport-

Mil. El primer evento que cubrió fue la presentación de Cristiano Ronaldo en 2009 en el Bernabéu. Entró sin problemas mientras otros medios internacionales se quedaban en la puerta por falta de acreditación, junto a otra redactora de SportMil que hoy es su esposa.

El emprendedor que más admira «nunca ha tenido nada que ver con el mundo digital, ni con rondas de inversión ni nada de esto». Es su padre. «Cuando yo nací él era pastor, en casa teníamos ovejas, cabras, y siempre estaba pensando en cómo hacer un poco más para generar ingresos extra para la familia. Después pasó a ser panadero, puso gallinas para poder vender huevos, hacía trabajos como albañil...Hoy pienso en cómo fue capaz de ir haciendo todo eso y de sacarlo adelante».

Después de una sólida experiencia el ámbito digital y de trabajar en diversas *startups*, al hablar con su entorno detectó que en el mun-



Marco Conde, CEO de Motoreto, la 'startup' madrileña de compraventa de vehículos de ocasión. Javi martínez

MARCO CONDE CEO de Motoreto, comenzó su trayectoria profesional como periodista en su propia web de deportes

## El fundador de la 'startup' para comprar coches desde casa

### GABRIELA ESCOBAR MADRID

do de la automoción podía haber una oportunidad de negocio. «Me di cuenta de que la parte del automóvil no estaba evolucionando como lo hacían otros sectores, digitalmente hablando». Hizo un estudio de mercado: «Quería entender a los concesionarios». Contactó con unos 500 de todo el país, «llamando y visitándoles para entender sus necesidades». Vio un

nicho de mercado. De hecho, vaticina que «el sector, en la parte de venta, va a cambiar más en los próximos cinco años que en los últimos 100». En julio de 2020, en plena pandemia, fundó Motoreto, que define como «la plataforma online que te ayuda a encontrar un coche de ocasión procedente de concesionarios, siempre, de cualquiera de los concesionarios con los que trabajamos o que están adheridos, y además te permite comprar el coche desde casa».

Comprar o vender un coche a través de Motoreto es muy sencillo. «Tardas dos minutos», asegura Marco. «Entras, nos dices el coche que quieres, marca, modelo, características, kilometraje, presupuesto que tienes, si vas a entregar un coche a cambio o no, si vas a financiar o no. Se registra tu petición y nuestro algoritmo produce un match entre tu demanda y el stock de los concesionarios que están adheri-

dos a nuestra plataforma. Vas a recibir las tres mejores ofertas por ese coche que tú estás buscando». A continuación, «puedes agendar una cita, solicitar una visita virtual, reservar el coche e incluso pagarlo». Se pueden usar bitcoins. En 48 horas el coche puede ser tuyo.

Motoreto crece a un ritmo exponencial. Prevé internacionalizarse en Europa. A finales del año pasado eran ocho empleados y ahora son 28. La causa estriba, «básicamente, en dar con la necesidad del sector, escuchar a los concesionarios e ir mejorando», arguye su fundador. Esta temporada Motoreto patrocina a dos clubes de fútbol, el Getafe y el Club Deportivo Leganés: «Queríamos unir nuestra marca a algo cercano y a equipos que compartiesen valores con nosotros», explica Marco. En su tiempo libre hace deporte: «A medida que va creciendo Motoreto más necesito salir a correr para que me de aire», termina. Y suelta otra carcajada.

ADN. ESTUDIÓ PERIODISMO EN LA COMPLUTENSE • SU MEJOR PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO SON SU MUJER Y SUS DOS HIJOS • SU TIEMPO LIBRE ES PARA «LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y EL DEPORTE, EN ESTE ORDEN»

Por eso es importante el teatro, porque de todas las expresiones de la escritura es la que está más cerca del cuerpo, de la vida. Lo creo de verdad. El teatro es algo más que un pacto entre unos y otros. El teatro dispensa claves, y certezas, y dudas, y preguntas, y silencios, y belleza, y zozobra, y voy contigo

En la Sala Cuarta Pared, hasta el 17 de septiembre, retumba una obra poderosa de la dramaturga **María Velasco**: Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Está escrita con vértigo. Está rematada en escena por actrices y actores fuertes. La pieza viene del feminismo y viene de una intensa conciencia de crisis. Habla del planeta humillado, de la naturaleza ofendida. Dice cosas tremendas sobre la destrucción del entorno. Feminismo y ecología. La violencia sexual encadenada a la violencia medioambiental. Y no es panfleto, sino soflama.

Conocí a María Velasco porque **Alberto Conejero** me dijo: «iConócela!». Y yo leo también a quienes me dicen un puñado de amigos. María Velasco es de una osadía impar. Escribe como los ángeles



### **EL ROMPEOLAS**

### ANTONIO LUCAS

### 'Talaré a los hombres...'

jodidos. Zarandea con la palabra. Hace un *fracking* impetuoso en la conciencia de quien mira, de quien escucha, de quien se detiene a leer.

Digo que esta obra es necesaria y sé lo que digo. Por cosas así el teatro debería multiplicar por dos su audiencia. Él teatro mejor es aquel que no se llena de parafernalia para disimular la tramoya. Al contrario, quiere que veamos, se deja ver las venas por dentro y de esa contemplación salimos mejor contorneados, más enterados. Sucede estos días en la sala Cuarta Pared. Ahora que los ciudadanos asistimos -como es habitual- al regüeldo de una reyerta política desvergonzada, ratonera y sobrada de crueldad, textos como el de María Velasco (interpretaciones como la del equipo de *Talaré a los hombres...*) permiten entender mejor en qué tragicomedia cutre y peligrosa apuramos los años. No porque dé explicaciones de nada, sino porque advierte de dos o tres asuntos que importan.

Dudo que el teatro purifique las pasiones, pero ayuda a sostenerlas o a soportarlas mejor. Y lo detectas cuando en una obra los actores abandonan la escena, se apagan las luces y sales del lugar con la sensación de que esta vez ha ocurrido algo. Fue en lo de María Velasco.

## **EL**

# EL CORREODE BURGOS

# Castilla y León inyecta 10,5M€ por el sobrecoste de electricidad y gas en los centros educativos

Este incremento eleva la partida para 2023 hasta los 18,4 millones mientras que otros 56 se destinan a Sanidad con doce en nuevo equipamiento de última tecnología para los hospitales de Salamanca, Zamora, León y Miranda

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la partida para cubrir los gastos de gas y electricidad en los centros educativos públicos de Castilla y León, que aumenta en 10,5 millones como consecuencia fundamental de la subida de los precios. Así, la cantidad que se licitará en 2023 ascenderá hasta los 18,4 millones de euros frente a los menos de ocho del presente año, lo que supone un 135% más. Junto a este acuerdo también se aprobó una batería de inversiones en Sanidad por

un valor conjunto de 56 millones, de los que doce se emplearán en la adquisición de equipos de última tecnología, sobre todo TAC, que se instalarán en los centros hospitalarios de Salamanca, Zamora, León y Miranda de Ebro (Burgos). También se incluye la compra de 40.000 dosis de la vacuna contra el herpes zoster. PÁGINA 7 Y 8



**RÁPIDO A POR LOS 50 PUNTOS Y LUEGO A SOÑAR** 

El primer objetivo, conseguir «los 50 puntos rápido». Después, a soñar, que «es gratis». Esta es la doble reflexión que hizo 'Michu' sobre una temporada en Segunda Divi-

sión que ha empezado bien para los blanquinegros, pero sobre la que no hay que desatar euforias ni objetivos que no pasen primero por conseguir la permanencia. PÁGINA 14

# Las seis viviendas del parque municipal se van a entregar a las familias 3 años después

Burgos no descarta externalizar el programa, que fue «peor gestionado de lo deseable» por falta de personal

años de negociación. Las primeras El Consejo de Servicios Sociales ha seis familias preseleccionadas de adjudicado las seis viviendas del parmanera inicial han sido las adjudicaque municipal que sacaron a concurtarias de los inmuebles que llegan so a finales del año pasado tras dos



### Los psicólogos piden plaza en Primaria para rebajar un 40% la lista de pacientes

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León calcula que el cuarenta por ciento de las consultas que pueblan las agendas interminables de los médicos de familia en Atención Primaria y de la Atención Especializada se podrían gestionar con una consulta psicológica en los propios centros



Denuncian el ataque 'reincidente' contra los bancos arcoíris

Burgos tendrá puntos violeta para dar refugio a las mujeres

OJO GUAREÑA

Un curso de verano a pie de cueva

**PÁGINA 16** 

## **OPINIÓN**



AL SERENO RICARDO Ga URETA

### Y tú, ¿de quién eres?

CUANDO yo era un renacuajo, como aquellos escurridizos batracios que los niños atrapábamos jugando en el recién nacido río Duero, a menudo me paraba alguna vecina del pueblo y me preguntaba con la cantarina entonación de los Pinares aquel «y tú, ¿de quién eres?», tan típico de entonces. Las más de las veces salía disparado sin dar explicaciones, seguro de que más me valía ser anónimo que dar tres cuartos al pregonero. Rebeldía vana pues en un pueblo, aunque fuera grande y potente como el mío, enseguida te cogen la matrícula. Aquellas curiosas vecinas a buen seguro que trataban de determinar la filiación de ese mocoso greñudo que circulaba a toda velocidad por las cuestas del pueblo con aquella bicicleta amarilla de ruedas macizas. Imagino que vigilaban por si por mi culpa hubiera que reclamar daños a terceros o estaban prestas a cumplir con el sagrado deber de informar de mis correrías a las abuelas por si habiendo sido merecedor de castigo no fueran a dejarlo pasar por carecer de la información necesaria. Siempre ha sido muy importante conocer el paño para estar preparados. Saber con quién se juega uno los cuartos y enterarse de a quién se arrima cada cual. En estos tiempos de máxima conectividad y polarización social y política, es aún más crucial estar avisado de donde se orientan las veletas. De hecho, los partidos políticos ya han sacado a sus sabuesos a husmear para ventear los apoyos que pudieran dejar rastro evidente entre los ciudadanos y poder así calibrar qué expectativas de voto les concede actualmente la parroquia votante. Hoy, ese «tú de quién eres» es más importante que nunca para quienes miden la convivencia con una cuerda corta. Saber quién es de los nuestros o de los otros es crucial para mandar apretar las filas y salir a convencer a los despistados, los manipulables o los incautos. Cada vez cuesta más ser independiente, aunque lo que de verdad importe es parecerlo. Sepan que ya estamos en campaña electoral y el primer mitin lo dieron el miércoles en el Senado el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Los escarceos locales ya han empezado a producirse y aquí en Burgos ya están en marcha las maquinarias de los grandes partidos. Los pequeños tiran de imaginación y de la provocación para hacerse notar y siquiera por unos minutos ser capaces de captar la atención del ciudadano. Que no cuenten con ello. Igual que escapábamos cuando nos querían identificar en el pueblo, hoy los ciudadanos no alineados salen corriendo de las trampas de la política. Es el precio que se paga por tantos años decepcionando expectativas.

**ABEL** 



### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



ICAL

### SANTA MARÍA DE LA VEGA REGRESA A SU ENCUENTRO CON LOS SALMANTINOS

Santa María de la Vega regresó al encuentro con los salmantinos. La patrona de la ciudad volvió a salir en procesión tras dos años de ausencia por la pandemia y concitó la atención de miles de vecinos y visitantes que se congregaron a lo largo de todo el recorrido por la calles de la capital del Tormes, a pesar de los desapacible de esta tarde de septiembre. Precisamente más allá del río, en la iglesia del Arrabal, comenzó un recorrido que llevó en andas a la Virgen de la Vega por encima el Puente

Romano hasta Rector Esperabé. Desde allí, subida por la escueta calle Verazcruz hasta Libreros y después, las calles Compañía y Meléndez hasta llegar por el Corrillo a la Plaza Mayor. Allí, cientos de salmantinos esperaban a la patrona para rendirle homenaje. Desde el ágora charra, la comitiva, con el alcalde, Carlos García Carbayo, a la cabeza, y la Corporación Municipal al completo, enfiló la calle Quintana y transcurrió por la Rúa Mayor y la plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral.

EL \$\PMUNDO \\
EL CORREO DE BURGOS \\
BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA:
ADRIANA ULIBARRI
PRESIDENTE:
MANUEL ORTEGA
DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:
PABLO R. LAGO
GERENTE:
JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE: Manuel Remón REDACCIÓN

Diego Almendres, Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín,

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero Ruiz de Temiño DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L.

IMPRIME: Bermont Impresión, Avda. Portugal, 4

DEPÓSITO LEGAL: BU – 228 - 1999

# Las seis viviendas municipales ya van a las familias tres años después

 Servicios Sociales no descarta externalizar este programa que «ha estado peor gestionado de lo deseable» por falta de personal
 La PAH teme que se pierda un inmueble alquilado «por incumplimiento de contrato»

MARTA CASADO BURGOS

El Consejo de Servicios Sociales ha adjudicado las seis viviendas del parque municipal que sacaron a concurso a finales del año pasado tras dos años de negociación. Las primeras seis familias preseleccionadas de manera inicial han sido las adjudicatarias de los inmuebles que llegan con tres años de retraso. «Se contactará con las familias para actualizar su situación, ver las viviendas y formalizar los contratos», señala la concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez. Los inmuebles son cinco procedentes de un nuevo convenio firmado con CaixaBank en 2021, tras una larga negociación que se inició en 2019, y otro es un inmueble del parque que había quedado desocupado.

Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) este retraso es «un ejemplo de la inacción y la mala gestión del Parque Municipal que están dejando morir». Entre los problemas que la asociación enumera está el requerimiento de una de las viviendas por parte de la entidad financiera que la cedió. Ésta remitió un escrito reclamando el pago de las rentas adeudadas por el Ayuntamiento. Se debían 21 mensualidades de un inmueble que, previamente, había estado tres años sin abono del alquiler, algo que se hizo en 2021.

La entidad hizo un requerimiento por correo electrónico para aplicar el artículo sexto del acuerdo donde reclama el inmueble por incumplimiento del convenio. La concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez afirma ese email habla de impagos, pero «ni la vivienda ni la inquilina han estado en riesgo». Desde la PAH entienden que las cantidades «son irrisorias» para una entidad como el Ayuntamiento. La deuda asciende a unos 1.200 euros en este caso, pero «la dejadez con convenios vencidos desde hace dos años como el de esta vivienda» hablan de un «desinterés» por gestionar el Parque en una ciudad «con precios de alquiler imposibles e hipotecas que no hacen más que subir, pero la vivienda social no les interesa».

En este caso, la concejal reconoce que «se deben cantidades de renta a un inmueble, pero se trata de un malentendido, un error administrativo porque creíamos que estaba pagado y no lo estaba». Sonia Rodríguez asegura haber hablado con la entidad financiera para disculparse por la situación,

pero «convenio sobre este inmueble no está en riesgo» igual que «no me consta que haya problemas con ningún otro». La PAH sostiene que son tres los que están sin actualizar. Rodríguez sí reconoce que este programa, destinado a familias afectadas por un desahucio, «ha estado peor gestionado de lo deseable» pero que la

relación con las entidades financieras colaboradoras «siempre ha sido buena».

Destacan que desde el 1 de julio, la gerencia dispone de un funcionario dedicado a la gestión de este recurso que «se está poniendo al día». Es un recurso «difícil de gestionar en lo administrativo, porque en lo social se mantienen todos los itinerarios, pero se nos complica la tramitación administrativa». Cabe destacar el déficit de personal que atraviesan algunas áreas municipales, como es el caso de Servicios Sociales, después de unas ratios de reposición de personal congelados en la crisis económica y que en estos últimos meses se han complicado con el traslado de personal y

que ha llevado a las trabajadoras sociales a ir a la huelga.

La PAH denuncia que esa «dejadez de gestión» está trufada de impagos, retrasos en adjudicaciones de inmuebles, o no girar los recibos a los inquilinos. Cuestiones que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aducen a una «falta de interés» y a una intención de «externalizar el servicio como se hizo con el Dual». Un punto que la concejal de Servicios Sociales no descarta. «No es algo que se haya planteado a día de hoy, pero es una posibilidad que existe, el objetivo es contar con una gestión más ágil y si conseguimos una mejor gestión de los trámites administrativos y económicos, con pagos muy pequeños, podría ser lo más satisfactorio», apunta Rodríguez. Considera que siempre que «se pueda hacer por un tercero con todas las garantías» y que «debería trasladarse al Consejo de la Gerencia y alcanzar un consenso al respecto».



La concejal Sonia Rodríguez, junto al alcalde, Daniel de la Rosa, en la visita a las obras del cívico del Vena. SANTI OTERO

### SIETE AÑOS DE VIDA Y 23 INMUEBLES

La gestación del Parque Municipal de Viviendas del Ayuntamiento de Burgos fue larga. Impulsado especialmente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el apoyo decidido de Imagina, costó cuatro años de gestiones y reuniones para que viera la luz. Finalmente se aprobó el 24 de julio de 2015 con el convencimiento de la entonces concejal de servicios sociales, Ana Lopidana, de dar solución a los problemas de vivienda que

había generado el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los desahucios por impagos hipotecarios asfixiaban a familias que nunca habían necesitado de servicios sociales.

El Parque vio la luz con el apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos. Su puesta en marcha fue lenta y, poco a poco, echo a andar. No sin vicisitudes y desencuentros. De las 35 viviendas previstas para el parque municipal, solo han llegado a activarse 23 de los que la gestión se pone en duda desde la anterior legislatura.

Con Gema Conde las friccio-

nes y desencuentros con la PAH empezaron a agrietar el programa. Aducía falta de viviendas disponibles y estar asumiendo una «gestión impropia» puesto que «la Junta no promueve vivienda social». Después se supo que la dirección general de Vivienda había ofrecido un acuerdo con el Sareb para la cesión de inmuebles al ayuntamiento que Conde había desestimado. Con Sonia Rodríguez y el PSOE al frente el problema ha estado en la falta de gestión que denuncia la plataforma y que temen ponga en riesgo las viviendas que están en el parque municipal.

### **RENTAS QUE NO SE COBRAN**

Otra de las denuncias de la PAH está en la situación de impago en el que están los inquilinos del resto de viviendas del parque. Los alquileres se deben girar desde el Ayuntamiento, antes lo hacía la entidad propietaria, y «no se giran recibos desde noviembre dejando deudas a inquilinos con muy bajos ingresos que no saben cómo van a afrontar» señalan desde la PAH. La concejal de Servicios Sociales asegura que «hay recibos que se están tramitando con retraso, pero se están actualizando los datos». Apunta que se «darán todas las facilidades» para el abono de las cantidades y «no habrá problema, se solucionará».

Sobre vivienda social, Sonia Rodríguez remarca que la veintena de inmuebles del Parque Municipal forman parte de un programa de vivienda social más amplio que abarca más de un centenar de inmuebles si se incluyen el Programa Dual y el Plan de Realojo del Encuentro. «La gerencia tiene viviendas entre diferentes programas, hay una gestión más amplia que la del Parque Municipal que se creó en un momento crítico por desahucios de hipotecas pero que ahora es fundamental mente de alquiler». Recuerda Rodríguez que con la moratoria de desahucio de familias en riesgo «no hay desalojos y remitimos al respecto muchos informes al juzgado para evitarlos».

# Burgos contará con puntos violeta, libres de «violencia machista»

Comercios y establecimientos de hostelería pueden adherirse a esta campaña que persigue ofrecer un «lugar seguro» a mujeres que en un momento dado sientan una amenaza

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Burgos se suma a la campaña de puntos violetas. Consiste en la creación de una red de comercios y establecimientos de hostelería implicados en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus formas, donde las mujeres pueden encontrar protección en un momento concreto en el que se «puedan sentir amenazadas».

Así lo describe la concejala de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Burgos, Aída Estrella Paredes, que ha presentado esta iniciativa, en la que como mínimo ya hay implicadas 20 entidades, las que forman parte del Consejo Sectorial de Igualdad de la capital burgalesa.

Los comercios, así como bares, cafeterías o restaurantes que quieran participar en esta propuesta deben inscribirse a través de la web municipal donde encontrarán un formulario que deberán cumplimentar. Y recibirán una pegatina circular de color violeta que les identificará e integrará en esa red de establecimientos libres de violencia machista. Este logo, que debe colocarse en algún lugar visible del local, incluye un código QR que si se escanea permite el acceso a la guía de prevención contra la violencia de género elaborada por el Ayuntamiento.

La edil socialista precisa que los puntos violeta son «lugares de confianza que generarán un entorno de protección para las mujeres que en un momento dado se puedan sentir amenazadas, donde sepamos que no nos van a dejar tiradas y nos ayudarán a ponernos en contacto con los recursos asistenciales».

En las próximas semanas se inicia la campaña en la que el primer paso será ofrecer información a propietarios de los locales para que se unan a esta iniciativa. No existe una expectativa sobre el número de puntos violetas que puede llegar a haber en Burgos, pero desde el Ayuntamiento esperan «contar con la mayor colaboración».

Los puntos violeta quedarán recogidos en un listado público que se podrá consultar desde la web municipal. En un principio, se pensó que esta iniciativa sería especialmente interesante para locales de ocio nocturno, sin embargo, como explica Paredes, finalmente se ha dado cabida a todo tipo de establecimientos para cubrir cualquier amenaza durante toda la jornada.

Los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales se encargarán de impartir formación a los propietarios o trabajadores de esos locales en el caso de que estén interesados para prestar una buena ayuda llegada la circunstancia. Sin embargo, es algo voluntario y para participar deberán dejar constancia en el formulario para apuntarse a la campaña.

Por otro lado, se sigue ultimando la adjudicación del botón del pánico,

una herramienta pensada para las personas víctimas de violencia de género puesto que les permitiría ponerse en contacto inmediato con los servicios de emergencias pulsando una tecla. La concejala asegura que el área de Informática está comprobando que la segunda empresa presentada al concurso cumple con los requisitos exigidos en el pliego, puesto que con la primera se comprobó que existían varios problemas. Por tanto, no hay fecha para la adjudicación ni para la puesta en marcha.



El banco con los colores del arcoíris de la avenida Valladolid, frente a la oficina central de Correos. SANTI OTERO

# Denuncian el ataque «reincidente» contra los bancos arcoíris

Como afirma Paredes el coste de volverlos a pintar representa ya 1.343 euros

### N. ESCRIBANO BURGOS

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Burgos, Aída Estrella Paredes, ha denunciado el vandalismo «reincidente y masivo» contra los seis bancos pintados de los colores del arcoíris que visibilizan la tolerancia hacia el colectivo LGTBI.

Como destaca no son ataques «aleatorios o inocentes» sino que tienen una carga ideológica con la que los responsables muestran un alto grado de «intolerancia» hacia la libertad sexual y hacia los derechos de los ciudadanos. «Se toman bastante tiempo en pintar el banco por completo porque les molesta sus colores, su significado y lo que visibiliza», afirma, a la vez que añade que se ha dado aviso a la Policía Local para que estén alerta ante este tipo de actos vandálicos para encontrar a sus

responsables porque se pueden enmarcar en el tipo de «delitos de odio»

Paredes considera que estos comportamientos tienen detrás a «personas violentas» porque, en su opinión, «borro este símbolo que es este banco, porque no te pueden borrar a ti», en referencia a cualquier persona LGTBI.

La edil afirma que la mayoría de la sociedad burgalesa es «moderna y tolerante», pero recuerda que la ciudad no está libre de personas que rezuman «odio».

Insiste en que atentar contra los «bienes de todos es una cuestión de necios» porque supone un daño contra las arcas municipales. En este caso concreto, asegura que el coste de estos daños contra la pintura en los seis bancos arcoíris, colocados en la capital desde junio de 2021, ha supuesto ya un total de

1.343 euros. El último ataque hacia este mobiliario urbano se produjo a finales de agosto. «Hay que desmontar los bancos y volverlos a pintar y se ha hecho ya hasta en seis ocasiones, pero no vamos a cejar en el empeño de mantener estos símbolos», sostiene.

Los seis bancos se encuentran repartidos por todo el término urbano. En el centro de la ciudad se seleccionó un banco frente al Instituto Cardenal López de Mendoza y frente a Correos. En Gamonal se pintó un banco frente al parque de Calistenia de la plaza de Roma, en la zona Sur está en la plaza de San Agustín y el último se ubica en el barrio de Cortes. Todos son bancos metálicos que son los que se han podido pintar ya que en los de madera, que llevan una pintura específica para los poros, estos colores no se podían poner.

### Mercedes Ruiz participa en la Jornada de Cooperativismo de Cajaviva

BURGOS

La experta Mercedes Ruiz Gallud, consultora en mercados agrícolas, pronunciará la conferencia titulada 'Las cooperativas frente a la incertidumbre en los mercados agrícolas', en el Hotel NH Collection 'Palacio de Burgos' el próximo lunes, 19 de septiembre, a las 12.30 horas, en el marco de la Jornada de Cooperativismo de Fundación Caja Rural Burgos y Cajaviva Caja Rural, la primera tras el inicio de la pandemia.

Mercedes Ruiz Gallud es ingeniera agrónoma especializada en industrias agrarias por la Universidad Politécnica de Madrid, y coordina el Grupo de Trabajo de Comercialización de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas, de la que también es vocal. Con una larga y reconocida trayectoria en el mercado de los cereales en el que viene operando las últimas décadas, trabajó durante doce años en Cargill, siete de ellos dirigiendo el departamento de Importaciones de Cereal y Compras Nacionales para España y Portugal, y uno más como directora de Proyectos a nivel europeo.

Desde el año 2014, Mercedes Ruiz dirige AESTIVUM, una consultoría de mercados de cereales y oleaginosas con sede en Barcelona, que trabaja para acercar los mercados internacionales y de futuros a la realidad local de los clientes de la industria agroalimentaria.

Más de 300 cooperativistas de la provincia han sido invitados a esta sesión cuyo objetivo pasa por despejar algunas de las dudas que se plantean en el mercado agroalimentario, con la inflación, incrementos de costes de la producción, la incertidumbre real que supone sobre la agricultura el cambio climático, el déficit hídrico y sus efectos en las cosechas, así los problemas de desabastecimiento, agudizados por el conflicto bélico en Ucrania, y los problemas para la fijación de precios en la cadena alimentaria.

España importa cada año unos 20 millones de toneladas de cereales y productos hortofrutícolas, y se hace necesario revisar, ahondar y definir el papel del cooperativismo frente a otros modelos en el actual contexto de crisis.La jornada de cooperativismo organizada por Fundación Caja Rural con el patrocinio de Cajaviva se enmarca en el programa de actividades que la entidad pone en marcha para promover y fomentar actividades encaminadas a la mejora del sector cooperativo a través de la formación y la información.

# Vox propone colocar placas en edificios singulares del centro

El viceportavoz de la formación cree que es una iniciativa que se podría incluir en la ordenanza de ornato, pero denuncia que no se ha empezado a trabajar en el texto

N. ESCRIBANO BURGOS

El grupo municipal de Vox ya tiene las primeras propuestas para la ordenanza de ornato de la ciudad de Burgos, pese a que denuncia no ha habido avances por parte de la Concejalía de Licencias en la redacción de esta normativa.

El viceportavoz de la formación, Fernando Martínez-Acitores, reivindica la colocación de placas informativas en los edificios singulares del centro de la ciudad.

En su opinión, este tipo de información colocada en la fachada es un reclamo turístico y también para los vecinos de Burgos que pueden conocer algunos detalles urbanísticos de interés en la lectura de unas pocas líneas. Comenta que existen inmuebles públicos y privados destacados, como por ejemplo el Teatro Principal, que podrían lucir este tipo de placas informativas.

Esta es una iniciativa que han trasladado al Colegio de Arquitectos de Burgos para que sean ellos los que elaboren un listado del patrimonio urbanístico que podría acogerse a esta iniciativa. Como señala Martínez-Acitores, desde esta entidad ya se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento al inicio del presente mandato para exponer el interés de colocar esta información en distintos inmuebles.

El concejal recuerda que fue en un Pleno municipal de hace varios meses en el que se aprobó por unanimidad la propuesta de redactar una ordenanza de ornato y lamenta que desde el área de Licencias no



El edificio del Teatro Principal es uno de los que podría acoger una placa identificativa. SANTI OTERO

### Los ediles de Vox han hecho partícipes de esta iniciativa al Colegio de Arquitectos

se hayan puesto con este tema. Fue a raíz de una propuesta del grupo municipal de Podemos en la que se pedía la retirada del peregrino vegetal del paseo de la Sierra de Atapuerca.

«Nos da la sensación de que en

esta área municipal se les está acumulando el trabajo y que existe falta de interés por ponerla en marcha», afirma. En este sentido, recalca que se ha retrasado la publicación de la ordenanza de chamizos y que está pendiente también la de terrazas. Martínez-Acitores considera que en la Concejalía de Licencias trabajan «a ritmo lento y parece que como se está acabando la legislatura no se toman en serio sacar adelante estas cuestiones»

Para el grupo municipal de Vox sería interesante avanzar en la or-

denanza de ornato para homogeneizar, por ejemplo, el estilo de las placas de los nombres de las calles de Burgos. «Es algo que en otras ciudades ya se ha hecho y nos parece adecuado que se guarde la misma estética no como sucede en la capital», plantea.

El concejal de Vox recordaba que este martes se celebró la última comisión municipal de Desarrollo Urbano para ponerse al día de los asuntos pendientes y subrayaba la falta de novedades en asuntos de tanto calado como la posible sanción por la fachada del antiguo colegio Niño Jesús.

TOMÁS ALONS

# EMOCIONADA DESPEDIDA A FEDE, «UN HOMBRE BUENO»

La despedida de Federico Vélez congregó ayer en Burgos a varias decenas de personas, entre familiares, amigos, autoridades y un gran número de burgaleses, que acudieron a presentar sus respetos en el funeral de «un hombre bueno», como definió al conocido fotógrafo burgalés el sacerdote oficiante de la ceremonia. Tras el funeral, la comitiva acompañó el féretro para ser inhumado en el cementerio de San José arropando a su viuda e hijas. Fede falleció el martes a los 79 años tras una enfermedad, dejando tras de sí un valiosísimo legado de imagenes captadas en su larga trayectoria profesional, epílogo de la iniciada por su padre.

### La policía y la UBU unen esfuerzos contra las novatadas

**BURGOS** 

La Universidad de Burgos y las policías Nacional y Local han acordado un compromiso para evitar novatadas y botellones con motivo del inicio del curso universitario el lunes próximo. Tanto los cuerpos policiales como la institución académica advirtieron de que se emplearán todos los recursos para evitarlos y que serán sancionados administrativa y académicamente si se producen

La mayor parte de las novatadas incurren en el ámbito delictivo, implicando actos de humillación y vejación que la Universidad de Burgos y los cuerpos de seguridad están decididos a no permitir, según manifestaron el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y la concejala de Seguridad de Burgos, Blanca Carpintero, informa Ical

En una reunión mantenida en la sede de la Subdelegación, en la que también estuvieron presentes el comisario jefe accidental, Benito Martínez, el subjefe de la Policía Local, Juan Ignacio Romo, y la vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón, el subdelegado fue tajante al afirmar que las novatadas suponen «hechos graves y punibles, que suponen auténticas vejaciones que se presentan bajo el pretexto de ser una tradición más».

El rector Pérez Mateos apeló a la responsabilidad y madurez de los estudiantes universitarios y confió en que en el nuevo curso no se produzcan «este tipo de ilícitos que caen en la perversión de disfrazar como algo divertido lo que no es otra cosa que actos vejatorios y humillantes contra los alumnos de nuevo ingreso». Igualmente, el rector recordó que desde 2015 existe un reglamento universitario que prohíbe expresamente las novatadas y que la institución académica está dispuesta a la apertura de expedientes sancionadores a quien las promueva y realice.

«Es realmente una paradoja que la pertenencia a una institución en la que se cursan estudios superiores, que debe ser la cuna del conocimiento y la época más enriquecedora en el crecimiento de cualquier joven, suponga urdir planes para vejar a quienes acaban de ingresar. Esto no se debe normalizar, ni se debe obviar ni se le debe restar importancia; es una aberración y la única respuesta va a ser la contundencia en la prevención y en la actuación en caso de que sucediera», recalcó el subdelegado.

# Los psicólogos piden plaza en Primaria para bajar un 40% la lista de pacientes

El colegio autonómico de psicología defiende su presencia en los centros de salud para liberar de trabajo a los médicos de otras especialidades, así como un ahorro en «salud y fármacos»

MARTA CASADO BURGOS El Colegio de Psicólogos de Castilla y León calcula que el 40%

de las consultas que pueblan las agendas interminables de los médicos de familia en Atención Primaria y de la Atención Especializada se podrían gestionar con una consulta psicológica en los centros de salud.

«El 40% de las consultas que se ven en Atención Primaria tienen que ver con la salud mental, si pudiéramos reforzar la atención se liberaría de trabajo a los médicos de otras especialidades pero, además, se produciría un ahorro de salud, de fármacos y la atención se ajustaría a lo que realmente necesita el paciente», señaló el decano-presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez Rodríguez

La demanda de la atención psicológica se ha disparado después de la pandemia. «La pandemia nos ha cambiado la vida y las costumbres y hay quien ha tenido serias dificultades», explica Rodríguez como una de las causas del aumento de petición de con-

Añade, también, que la sociedad está cambiando su actitud frente a la salud mental. «Ya no es tabú acudir a una consulta del psicólogo, se está perdiendo el miedo a acudir a terapia, es algo que s comenta y se habla mucho más que antes», señala. De ahí que ésta sea «una profesión sin paro» y se felicite de un nuevo centro de formación sobre la materia que se va a impartir en Ciencias de la Salud el próximo



Manuel Pérez Mateos y Jaime Gutiérrez, tras renovar el convenio de colaboración. SANTI OTERO

curso. Señaló que la demanda de psicólogos es una constante, tanto en el sector público como privadoFuturos egresados que permitirán nutrir una plantilla que en la región debe seguir incrementándose, acercando también las consultas a Atención Primaria. En la actualidad en Castilla y León hay 4,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los seis que hay de media en España y los 18 de la Unión Europea.

El portavoz de los psicólogos de la región realizó estas afirmaciones en la Universidad de Burgos donde ha firmado con el rector un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. «Ya venimos colaborando ambas instituciones pero el convenio nos permitirá ampliar ese marco de colaboración que es importante el curso que viene en el que vamos a iniciar el Grado de Psicología, en modalidad presencial y on line, y sacaremos rendimiento a este convenio», señaló el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos.

Además de la realización de prácticas y trabajos de investigación, esta colaboración será especialmente intensa con el Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) «Un servicio que cada vez tiene mayor importancia en la universidad. La atención psicológica ha sido muy necesaria durante la pandemia y seguimos teniendo una gran demanda de estos servicios, para lo que esta colaboración será muy efectiva», afirmó el rector. Entre las cuestiones en las que ambas instituciones ya colaboran se encuentra la Unidad de Atención Psicológica a Estudiantes donde, como en el ámbito general de la sociedad, se observa un aumento de la demanda. «Con la pandemia aumento la demanda de atención entre los estudiantes y sigue siendo muy elevada a día de hoy», apuntó el rector.

### La UBU acoge la primera edición de la 'BACH Tech Week'

La digitalización mediante la integración de las deep tech resulta, cada vez más, una herramienta clave en el avance de ámbitos tan tecnificados como la arqueología y la preservación del patrimonio cultural. Por eso estos sectores suponen una oportunidad para las empresas tecnológicas, pues los arqueólogos y los profesionales expertos en patrimonio se enfrentan a problemas que precisan de equipo técnico cada vez más avanzado.

En este contexto, los próximos 20 y 21 de septiembre Burgos acogerá la primera edición de la BACH Tech Week -Burgos Technology in Archaeology and Cultural Heritage Week, unas jornadas internacionales sobre las deep tech aplicadas a la arqueología y el patrimonio cultural.

El evento es una iniciativa conjunta entre la Universidad de Burgos, la VIMPAC (Unidad Asociada de I+D+i del CSIC 'Vidrio y Materiales del Patrimonio Cultural'), el proyecto europeo ED-ARCHMAT (European Doctorate in ARCHaeological and Cultural Heritage MATerial Sciences, H2020-MSCA-ITN-EJD-2017, financiado con un total de 3.298.257,36 ) y secpho, cluster de referencia deep tech que aglutina a más de 170 empresas tecnológicas de ámbito nacional. Las deep tech están detrás de las principales tendencias de innovación que están transformando el mundo y la sociedad.

# Investigan por intento de homicidio al autor de las cuchilladas en el parque Doctor Vara

Asestó siete cuchilladas a la víctima mientras su pareja, también detenida, le ayudó a sujetarlo

M. R. BURGOS

El Juzgado de Instrucción 1 de Burgos investiga al autor de un apuñalamiento a un joven subsahariano en el parque Doctor Vara el pasado 26 de agosto por un presunto delito de intento de homicidio. La Policía Nacional lo detuvo ayer en la Plaza Mayor, después de haberlo identificado tras la agresión e iniciar una investigación para su localización y detención.

Según informa la Policía Nacional, el agresor, en compañía de su pareja, detenida días atrás, le asestó siete puñaladas en el abdomen y en la cara. La mujer que le acompaña colaboró en la agresión al ayudarle a sujetar a la víctima. Tras la agresión, el joven agredido fue localizado en una calle cercana al lugar de la agresión, en Álvar Fáñez, adonde se había desplazado desde el parque del Doctor Vara. Posteriormente, fue trasladado al HUBU.

A partir de ese momento, los investigadores tomaron testimonios de personas que habían presencia-

do la agresión, y después de varios reconocimientos fotográficos consiguieron identificar a la pareja implicada en la agresión. Hace unos días, la Policía arrestó a la mujer, que posteriormente pasó a disposición judicial.

La búsqueda del autor de las cuchilladas concluyó el martes a las 15.00 horas. A esa hora, los agentes localizaban al agresor en la Plaza Mayor. El detenido mostró una «actitud violenta», según informa la Policía, durante su traslado en el vehículo policial a la Comisaría, manteniendo dicho comportamiento «poco colaborador y agresivo también en dependencias policiales».

El Juzgado de Instrucción 3 de Burgos, en funciones de guardia, vio el paso a disposición judicial del detenido, y acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le investiga por delito de tentativa de homicidio, asunto que investiga el Juzgado de Instrucción 1 de Burgos, que estaba de guardia cuando se produjo la agresión.



Imagen de la detención. POLICÍA NACIONAL

# La Junta inyecta 10,5 M€ para el sobrecoste de electricidad y gas en centros educativos

• Este incremento eleva la partida hasta los 18,4 millones mientras que 56 se destinan a Sanidad con doce en equipamiento de última tecnología para los hospitales de Salamanca, Zamora, León y Miranda

RICARDO GARCÍA VALLADOLID La inflación y la subida de los precios también pasan factura a las administraciones públicas, que ven como las partidas destinadas a financiar suministros energéticos en los servicios públicos dispuestas en años anteriores deben ser ahora mucho mayores. Un ejemplo de ello en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que de cara a sufragar los costes de la electricidad y el gas en los centros educativos públicos de la Comunidad deberá abonar 10.580.000 euros más en 2023 que durante el presente año.

Esto supone, por tanto, que la factura del presente año 2022, para la que se reservaron apenas ocho millones de euros, se verá incrementada en un 135% a fin de compensar esa subida de precios. El coste en 2023 será de 18.381.000 euros que serán adjudicados, previsiblemente en octubre, con un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero.

En un desglose de cantidades, Educación ha iniciado la tramitación de dos expedientes de contratación. Por un lado, del suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.169.262 euros con el obgarantizar de funcionamiento. La previsión de consumo de electricidad por los centros docentes públicos, de acuerdo con los datos que facilita el Ente Regional de la Energía (EREN), aumentará en dicho ejercicio, de manera que este incremento del gasto no es solo consecuencia de los precios desbocados, si no de un sistema educativo con más necesidades de energía en un curso con más alumnos.

En este contexto, el presupuesto de licitación supone un incremento de 4.026.148 euros respecto del contrato de 2022, debido al creciente y continuo encarecimiento de los precios de la energía eléctrica que se está produciendo en los mercados. Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, según establece el acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles.

Por otro lado, también se ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.212.028 euros. El presupuesto de



Jesús Julio Carnero, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, ayer en las Cortes. ICAL

licitación de este suministro también supone un incremento respecto del contrato licitado para 2022, en este caso de 6.557.610 euros.

Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la Administración de Castilla y León y entidades adheridas.

El plazo de ejecución de ambos contratos será de un año y comprenderá desde el 1 de enero de 2023, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de ese año. Su adjudicación se prevé para octubre de este año y no serán prorrogables.

### SANIDAD

Junto a este incremento de las partidas para pagar los suministros energéticos en los centros educativos de la Comunidad, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León también aprobó ayer una batería de partidas movilizadas por la Consejería de Sanidad. En conjunto suman 56 millones de euros, de los que 12,4 están destinados a equipamiento de alta tecnología en cuatro centros hospitalarios de la Comunidad, además de otras entidades.

Concretamente, serán los hospi-

tales de Salamanca, Zamora, León y Miranda de Ebro los destinatarios de nuevos equipos de TAC y de otros para distintos fines. El Complejo Asistencial Universitario de la capital salmantina recibirá, en este contexto, seis millones de euros para un nuevo acelerador lineal para radioterapia adaptativa y un PET-TAC de altas prestaciones destinado al Servicio de Medicina Nuclear, Radiofísica y Protección Radiológica. Ambos estarán financiados con fondos europeos de los planes Next Generation. Asimismo, también se aprobó otro acuerdo para que este mismo hospital reciba 31 millones y medio de euros para labores de

Junto a él, el Complejo Asistencial de Zamora recibirá algo más de tres millones de euros, también procedentes de fondos Next Generation, a través de cuatro equipos diferentes. El primero es un TAC con 76 milímetros de cobertura del detector de imagen y con imagen espectral para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen de la Concha. Un segundo y un tercer TAC serán de 38 milímetros con cobertura del detector de imagen, mientras que el cuarto equipo es una radiología vascular intervencionista que sustituirá al angiógrafo existente y que permitirá reforzar la capacidad tecnológica del hospital zamorano y realizar procedimientos de alta complejidad.

En lo que respecta a la provincia leonesa, incorporará a su equipamiento sanitario un equipo de tomografía computarizada (TAC) para el Servicio de Radiología del Complejo Asistencial Universitario de León. En segundo lugar, este mismo centro también alojará un equipo de radiología vascular y neurovascular monoplano intervencionista de última generación. Ambos equipos están valorados en poco más de dos millones de euros.

Finalmente, y en lo que respecta a equipamientos de hospitales, el 'Santiago Apóstol' de Miranda de Ebro contará con un nuevo TAC presupuestado en 578.000 euros y que, al igual que todos los anteriores, cuenta con financiación europea a través de fondos Next Generation.

En cuanto a las cantidades restantes, 350.000 euros irán a parar al Laboratorio de Salud Pública de León para la adquisición de un nuevo sistema de ultra precisión para la detección de sustancias prohibidas o no autorizadas en el marco del Plan Nacional de Residuos y de las actuaciones autonómicas de control oficial de aguas y alimentos.

Otra partida, en este caso de ocho millones euros, servirá para cubrir el suministro de endoprótesis vasculares coronarias (stent y similares) y un nuevo mamógrafo digital, todo ello destina al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Junto a ella, Sanidad destina cinco millones de euros a la compra de 40.000 dosis de la vacuna frente al herpes zóster con las que inocular a la cohorte poblacional que cumple los 65 años durante el presente ejercicio.

### PREVENCIÓN DEL SIDA

Incluida también en esta batería de fondos para el sistema sanitario está una subvención anual de 60.000 euros destinada a la Federación de Comités Antisida de Castilla y León para actividades de educación para la salud y prevención frente a esta enfermedad que llevan a cabo las asociaciones que integran el colectivo autonómico.

La Federación de Comités Antisida de Castilla y León, compuesta por sus representantes territoriales en Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Ponferrada, desarrolla actividades de educación para la salud y de prevención ante esta enfermedad.

Su balance de actividad durante el año 2021 reflejó 3.275 beneficiarios de las acciones específicas de prevención desarrolladas, 857 personas con VIH atendidas socio sanitariamente y cerca de 6.800 participantes divididos entre talleres de educación para la salud para jóvenes y otras iniciativas socioeducativas.

A través de esta subvención de 60.000 euros, y según señaló la propia Junta en un comunicado, se colabora con las actividades que las asocieciones territoriales integradas en el colectivo castellano y leonés realizan para la información, la prevención y la educación para la salud en materia de sida; para el acompañamiento y cuidados en atención domiciliaria y hospitalaria de personas con VIH, apoyo psicológico a afectados y familiares; asesoría especializada a seropositivas; y actividades de formación del voluntariado.

Estas medidas adoptadas, tanto en el ámbito educativo como el sanitario, el presidente de la Junta las resumió como «mayor calidad en los servicios públicos» que se prestan desde la Junta de Castilla y León. «Hoy en el Consejo de Gobierno, hemos aprobado importantes inversiones para Sanidad y Educación. Servicios públicos esenciales a los que destinamos gran parte de nuestro presupuesto», señaló en un mensaje de Twitter.

# Las agresiones sexuales se duplican en la Comunidad y solo en León se triplican

Los institutos forenses de la región realizaron 227 exploraciones a mujeres víctimas frente a las 126 del año anterior / Aumentan los homicidios en la Comunidad de 12 a 14 y las muertes violentas alcanzan los 417 casos

#### Í. ARRÚE VALLADOLID

Los reconocimientos forenses a víctimas de agresión sexual casi se duplicaron en 2021, al pasar de 126 a 227, según recogen las memorias forenses de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del ámbito de Castilla y León, que son tres con otras tantas cabeceras: León -León, y subdirecciones de Ponferrada y Zamora-; Valladolid, con las subdirecciones de Salamanca y Palencia; y Burgos, con las subdirecciones de Ávila, Segovia y Soria.

Se trata de una comparativa anual realizada en 2021 respecto a 2020, es decir relativa al primer y al segundo año segundo año de pandemia, en el caso de 2021 con más laxitud en movilidad, hecho que tiene sus efectos claros en apartados como en las agresiones sexuales o los fallecimientos en accidentes de tráfico.

Por provincias y atendiendo al crecimiento porcentual, el mayor aumento en reconocimiento a víctimas de agresión sexual se produjo en Zamora, donde se registraron 19 delitos contra la libertad sexual (frente a 4 en 2020) y casi se quintuplicaron los casos, y León con 62 casos (46 en la Dirección del IMLCF de León, y 16 en la Subdirección de Ponferrada), frente a las 21 del año anterior, (15 y seis, respectivamente). El número de víctimas, por tanto, se ha triplicado en un año en la provincia leonesa.

Valladolid encabeza el número de reconocimientos a víctimas de agresión sexual con 66 casos (frente a los 41 del año 2020, un 61% más). Ávila registró seis (5 en 2020); Burgos 33 (21 en 2020); Palencia, nueve (6); Salamanca, 34 (25); Segovia, 7 (8) y Soria, siete (uno el año anterior).

### **CRECEN LOS HOMICIDIOS**

En Castilla y León los forenses realizaron 14 autopsias por homicidios, frente a las 12 de 2020: seis en la provincia de León, tres en Valladolid, dos en Palencia, dos en Salamanca y una en Segovia.

En Valladolid, las autopsias por homicidio pasaron de dos a tres. El dato, aunque parece elevado, se queda corto comparado con la actual evolución de 2022 en la provincia, con ocho casos y sin contar con el de la joven de Traspinedo Esther López, aún sin clasificar como homicidio doloso o imprudente, o muerte accidental.

Dos de las autopsias de 2021 fueron a la mujer asfixiada en la pensión Vianesa de Montero Calvo,



Agentes de la Policía Científica salen del chalet de la urbanización Santa Ana de Valladolid tras el homicidio de un esposo a su mujer el 21 de junio de 2021 J.M. LOSTAU

Priscilla Ivonne R.B., de 41 años a manos de su novio Jacinto A.S., de 45, el 3 de febrero de 2021 y el crimen de un varón, José Javier C.F., de 58 años, sobre su esposa África C.C., de 55 años y que se encontraba en trámites de separación en el chalet familiar de la urbanización Santa Ana, el 21 de junio de 2021. La memoria de Valladolid recoge también un homicidio de Cuéllar, ya que la víctima mortal pereció en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la autopsia se realizó en esta ciudad.

El crimen fue cometido en la localidad segoviana 16 de junio. El fallecido, un hombre de 37 años, fue apuñalado en la mandíbula y en el abdomen. Cinco días después la Guardia Civil detuvo a un vecino de Cuéllar como presunto el autor del homicidio.

En Salamanca, se registraron dos homicidios, la misma cifra que en 2020. Uno de ellos fue el del varón E.D.Y., exvigilante de seguridad y coleccionista de armas, ya en prisión por asesinar presuntamente con varios disparos a un hombre y herir de gravedad a una mujer, también con varias detonaciones, en la madrugada del 28 de agosto de 2021 en el barrio Garrido de la capital charra.

Dos meses antes, el 29 de junio, una mujer de 34 años murió en el Hospital de Salamanca, una semana después de ser apuñalada por su pareja en su domicilio de Doñinos de Salamanca, Su marido, de 69 años, posteriormente se quitó la vida.

### **APUÑALADO TRAS DISCUTIR**

Tras un 2020 sin homicidios, la provincia palentina fue escenario de dos crímenes. El primero de ellos tuvo lugar el 12 de marzo en Villanueva de Henares, pedanía de Aguilar de Campoo, cuando Miguel Ángel Cayón, de 63 años, descerrajó un disparo de escopeta en el pecho a un hombre de 84 años, Emeterio Gutiérrez, 'Tellín', un vecino suyo de toda la vida, en la cochera de una casa del municipio, y siete horas después el homicida se quitaba la vida en su domicilio disparándose en la cabeza.

El segundo homicidio ocurrió pasadas las 19 horas del 15 de abril en el paseo de La Cascajera de Aguilar de Campoo, en la zona de terrazas próxima a una barandilla que mira al Pisuerga, cuando Iván S. B., 'El Negro', de 29 años, apuñaló hasta la muerte con un machete a Óliver G.

G., de 49, tras una discusión.

En León fueron seis los homicidios. El primer deceso se produjo el 10 de marzo en Ponferrada. Un varón de 52 años fue detenido por arrojar a una mujer de 60 por una terraza de un piso en el centro de la capital berciana.

El 17 de marzo de 2021 eran detenidos en Cembranos un hombre y una mujer por la muerte violenta de una prostituta en un domicilio particular. Los hechos había ocurrido ese mismo día en torno a las 22.15 horas cuando se produjo la llamada al 112 que solicitaba auxilio para una mujer «en mal estado».

Un mes más tarde las alarmas saltaban en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas donde una mujer había sido asesinada a manos de su ex pareja. La joven Paula, de 36 años, estaba intentando salir de una relación tormentosa y huir a Cádiz con su hermano, pero esa noche su agresor rompió la puerta del portal del edificio en el que vivía, luego la de su casa y la atacó con un cuchillo por la espalda sin que ella pudiera defenderse.

Otro de los crímenes de mayor impactoen la sociedad leonesa fue la muerte de un joven cántabro en

el entorno de la universidad de León. Ocurrió el 15 de mayo cuando un estudiante de Derecho asestaba una puñalada a un cántabro de 19 años que se encontraba de fiesta.

En Segovia, además del homicidio de Cuéllar, que acabó en la estadística de autopsia de Valladolid se registró otro homicidio el 28 de junio de 2021. El acusado y ahora condenado acudió al domicilio de la prima de su padre y que, cuando el marido de ésta, de 49 años, llegó a casa, sobre las 21.55 horas, le apuñaló en la cocina en al menos tres ocasiones en el pecho, la espalda y a la altura de la clavícula provocándole una hemorragia interna que derivó en su muerte. La acción homicida fue sin mediar discusión alguna y sin motivo aparente, según la sentencia que le condenó a 20 años en un psiquiátrico.

### **417 MUERTES VIOLENTAS**

Las memorias de los institutos forenses de Castilla y León reflejan que en 2021 se realizaron 1.137 autopsias, frente a las 1.062 del año anterior, y que se constaron 417 muertes violentas (frente a 420 el año precedente). Los suicidios bajaron de 255 a 235 autolisis.

### FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022 CASTILLA Y LEÓN



Isabel Blanco, Juan Carlos de Margarida, Rocío Lucas, Soledad Ulibarri y Adriana Ulibarri. Reportaje gráfico: Photogenic



J. Ramón Muñoz, Javier García, Mariano Veganzones, Isabel Pérez y Alberto Díaz.



Félix Villalba, Soledad Ulibarri, Jesús Julio Carnero, Virginia Barcones, Adriana Ulibarri, Marisa Vázquez, Pablo Lago y Ricardo García



David García, rector UEMC, y Jesús Zarzuela.



Ángel Ibáñez y Raúl de la Hoz.



Antonio Largo, rector UVa y Carmen Vaquero.



Julio L. Revuelta. Susana Hernández v José A. Arias.



Alberto Bustos, María Sánchez y Manuel Saravia.



Óscar Puente conversa con Juan Carlos Suárez Quiñones.

el ancla en el Pisuerga

El barco de El Mundo echa

La caseta festiva en 'La Leyenda del Pisuerga' vive una jornada



Emilio Reyero, Mario Amilivia y Miguel Ángel Jiménez.



Ángela de Miguel en el barco.

### multudinaria con personalidades de todos los ámbitos D. M. ARRANZ VALLADOLID Durante tres jornadas 'La Leyenda del Pisuerga' ha sido el epicentro festivo de las Ferias en honor a la Virgen de San Lorenzo gracias a la

Caseta de El Mundo, que echaba el cierre después de recibir a centenares de ciudadanos de diferentes ámbitos sociales.

En la última de las jornadas el barco llegaba a puerto en loor de multitudes con la presencia de los principales representantes políti-

cos de las diferentes administraciones, pero también con la visita del tejido asociativo, comercial, organizaciones agrarias, sindicatos, empresarios, personal directivo de entidades bancarias, además de compañeros de medios de comunicación.

Un viaje corto, pero intenso durante tres días en una embarcación referente con vistas al Pisuerga, y en los corrillos formados tanto en el interior como en la cubierta se

han abordado temas de actualidad, y relacionados con las Ferias y Fiestas de la ciudad que se extenderán hasta el próximo domingo.

Si los representantes políticos de Ayuntamiento y Diputación eran los más madrugadores, con permiso de las organizaciones agrarias, los más tardíos fueron los consejeros, que llegaron tras culminar una jornada maratoniana en las Cortes, pero con tiempo suficiente para brindar por estas esperadas fiestas.



Julia González y Jesús Quintana



Diana Martín, presidenta CHD.

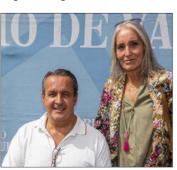

Ignacio Tremiño y Cristina Ruiz.

### CASTILLA Y LEÓN



### FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Pablo Sáez, diputado Vox, Pablo R. Lago y José Moro.



Víctor Caramanzana y Carmen San Martín.



Óscar Cuéllar, Virginia García, Jesús Herreras, Mila Aguado y Víctor Muñoz, de Fecosva.



Alberto Palomino, J. Carlos Hernández, Luis Vélez, Carmen Jiménez, Óscar Puente, Rafi Romero, Vicky Soto y Pedro Herrero.



Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de Diputación de Burgos, Edmundo Bayón, Jesús Manuel González Palacín y otros representantes de la UCCL.



Virginia Barcones, delegada del Gobierno y Alicia Villar, subdelegada en Valladolid.



Gonzalo Cebrián, Adriana Ulibarri, Isabel Ibáñez, Alberto Navarro y Diana García



Irene Núñez, Pilar del Olmo y Francisco Blanco, ediles del PP.



oli Escribano, Vicente Andrés, Saturnino Fernández y Raúl Gómez



José María Sánchez, Silvia Mato, Marian Hidalgo, y Luismi Torres.



Marcos Yllera, Carmen San Martín, Carlos Yllera y Santiago Mora.



José Manuel Rodríguez, Nieves Luquero, José Antonio Arias, Narciso Prieto y Santiago Sarmiento.

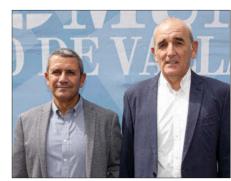

General García del Castillo y J. Manuel Ortega.

### FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Santiago Baeza, Myriam Martín, David Esteban, Fernando Esteban, Víctor Monge, el director de El Mundo, Pablo Lago, Conrado Íscar, la subdelegada Raquel Alonso, Agapito Hernández, Raquel González, Guzmán Gómez, Inmaculada Toledano, Javier González y el empresario Javier Meléndez.



Representantes de CEOE Valladolid.



Mario de Fuentes, Aroa Valdés, el diputado Pablo Sáez, Ricardo Velasco, y Luis Carlos Jiménez de Vox.



Gema Gómez y Lorenzo Rodríguez.



Ana Rey, María Balsa y Laura del Palacio.



Aurelio González y Manuel Jiménez de UPA CyL.



Prisciliano Losada y David Garrido de Coag.



Ignacio Barrera y José Gutierrez de Leche Gaza.



Adriana Ulibarri, presidenta de Edigup y Editora de El Mundo D. Valladolid conversa con Óscar Puente.





Enrique Cabero.



Rodrigo Nieto, Alberto López, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso.



Martín F. Antolín, Gema Gómez y Pablo Vicente, ediles de Cs.



Jorge Losada, directivos de Sony y José Antonio Arias.



### FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Las concejalas Vicky Soto, Charo Chávez, Rafi Romero, Carmen Jiménez y Ana Redondo.



Felipe Cerezo, Belén Barrios, Carlos Blázquez, David Cerezo, Jesús Fidalgo y Juan Manuel Farto.



Silvia Herrero e Ignacio Antolín, de Iberdrola, con Augusto Cobos.



Julia Laso, Ana del Ser y Raúl Santa Eufemia de UGT.



Faustino Temprano, Javier Meléndez, Miguel García y Alberto Llaneza.



David González y Carlos Santos.



 ${\bf Alejandro\ Santos\ y\ Xavier\ Formenti}.$ 



Jesús Sanz, Valeria Sanz y Manuela del Val.



Raúl García y Raul Ortega de Caja Viva Caja Rural.



El presidente de Diputación Conrado Íscar, el alcalde Óscar Puente y Pablo Lago, director de El Mundo.



Florencio Carrera, Román Cid, Félix Villalba, Santiago Sarmiento, Antonio Penela, Soledad Ulibarri, Adriana Ulibarri, Pablo Lago, Joaquín Sánchez, Ricardo García, Felipe Ramos y José Antonio Arias, representantes de los medios de Edigrup.



Francisco Temprano, María Hernández, Fran Sardón y José Luis.

**ESQUELAS** 

### FARMACIAS 🝕 **DE GUARDIA**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. del Cid, 43
- Vicente Aleixandre, 9
- (Altura del Puente G-2 Las Torres)
- Plaza Mío Cid, 2
- (Estatua del Cid-Soportales de Antón) Avda. del Cid, 89

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Vicente Aleixandre, 9

(Parque Avenidas)

- Francisco Sarmiento, 8



### DON DOMINGO DE GUZMÁN **SANZ ARRANZ**

Falleció en Burgos el día 6 de septiembre, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Mª Carmen Terrón Gutiérrez. Hijos: Elena, Alberto y Diego. Hijos políticos: Juan Carlos Ubis de la Puente y Teresa García Revilla. Nietos: Paola y Álvaro; Teresa y Pablo. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 11.30h, en la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir de Hontoria de Valdearados. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad

**ivía:** Avda. del Cid, nº 92 (Burgos).

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José' Burgos, 8 de septiembre de 2022



### DON JOSÉ MARÍA **DEL VAL PÉREZ**

Falleció el día 7 de septiembre, a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su esposa: Doña Mª Concepción Carretero del Amo. Hija: Laura. Hijo político: Petio Valeriey, Hermanos: María Soledad, Alejandro y Belén. Hermanos políticos: Vicente, José Luis, Milagros, Begoña, Inés, Javier, Mercedes, José María y Fernando. Sobrinos, tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 13.15h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'

Burgos, 8 de septiembre de 2022



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

### **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



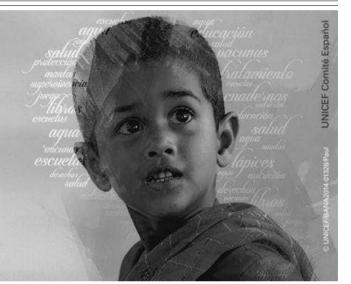

# ESQUELAS en **EL**MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en elcorreodeburgos.elmundo.es

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

### **DEPORTES**



Michu, flanqueado por los cuatro últimos fichajes del Burgos CF. SANTI OTERO

# Un Burgos CF con más recursos pero con el mismo objetivo

FÚTBOL. Michu destaca que le «hemos dado muchísimas herramientas» al entrenador y «ojalá consigamos los 50 puntos rápido», pero la meta sigue siendo la permanencia

El primer objetivo, conseguir «los 50 puntos rápido». Después, a soñar, que «es gratis». Esta es la doble reflexión que hizo el director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta 'Michu' sobre una temporada en Segunda División que ha empezado bien para los blanquinegros, pero sobre la que no hay que desatar euforias ni objetivos que no pasen primero por conseguir la per-

El director deportivo del Burgos CF lo tiene claro, «no hay que salirse del tiesto», porque el objetivo de los blanquinegros «siempre tiene que ser conseguir esos 50 puntos». Y si es cuanto antes, mejor. Está claro que con incorporaciones como

las cuatro últimas de Juan Hernández, Curro Sánchez, Javi Pérez y Mourad, más los anteriores fichajes, «tenemos más recursos», pero «el objetivo es la permanencia, el año pasado nos costó muchísimo salvarnos». Se mostró convencido de que «le hemos dado muchísimas herramientas al míster [Julián Calero] y ojalá consigamos los 50 rápido». Y,

a partir de ahí, «soñar es gratis», porque ve «el hambre en los futbolistas» para estar «más cerca de Primera que de Segunda, porque esta ciudad se lo merece, pero, siempre con el objetivo claro, que no es otro que la permanencia».

La llegada de estos últimos cuatro fichajes supone un paso adelante, ya que Juan Hernández, Curro Sánchez y Javi Pérez acumulan muchos minutos de juego en la categoría y Mourad, aunque debuta en la categoría, llega cedido por el Elche, un club de Primera que le ha renovado. Ahora, añade Michu, el técnico para «dar un paso más en la fase ofensiva y seguir con el porcentaje de efectividad».

Con estos cuatro fichajes, el director deportivo del Burgos da por cerrado el mercado hasta el mes de enero. «Estamos muy contentos por como ha quedado plantilla», comentó. Un plantel en el que incluye al lesionado Andy. «Hasta enero vamos a aguantar con estos 23 futbolistas, 22 disponibles y Andy», seña-

Los cuatro nuevos jugadores hablaron de sus expectativas y de las razones que les llevaron a apostar por el proyecto burgalés. Juan Hernández, que llega procedente de la Ponferradina, destacó el «empuje» de la afición en El Plantío. Aporta «ilusión» y «ganas de aportar» al equipo y recuerda que hay fijarse objetivos «partido a partido» porque la Segunda División es «muy larga». Curro Sánchez, que llega tras rescindir su contrato con el Almería, explicó que se decidió por el Burgos CF porque necesita estar en un club que le diera minutos. Admitió que esperó ofertas de clubes de Primera y el hecho de que conociera a jugadores en el vestuario, como Čaro y Matos, que son «como hermanos pequeños para mí, también le hizo decidirse. Aseguró que puede aportar su experiencia.

Javi Pérez, que llega procedente del Ibiza, tendrá que esperar para poder debutar con el Burgos CF, ya que arrastra una lesión muscular que al menos le impedirá entre tres y cuatro semanas estar con el resto de compañeros en los entrenamientos. Por su parte, Mourad, cedido por el Elche, ya jugo unos minutos afirmó que sume un «reto muy importante» y lo hace «con muchísimas ganas».

La sede de Caixabank acogió el acto presentación de los cuatro nuevos jugadores del Burgos CF. y sirvió para renovar el convenio de colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace más de 10 años, tal y como destacó Belén Martín, directora Territorial de CaixaBank en Castilla y León.



C/ Juan R. Jiménez, s/n Pentasa 3, Nave 187 **09007 BURGOS** 

Avda, del Cid. 4 **09005 BURGOS** 



Reserva ya tus libros de texto redcarlin@carlinburgos.com

947 483 390













DIGITALES





C U L T U R A



Imagen de la representación en Briviesca. ECB

### **TEATRO BALANCE**

# ÉXITO DE PÚBLICO DE 'ESCENARIO PATRIMONIO'

La segunda edición del festival cierra con más de 10.000 espectadores en 63 localidaes de Castilla y León / Pasó por Oña, Castrojeriz, Lerma, Covarrubias, Briviesca, Peñaranda y Mahamud

### **BURGO**

La segunda edición del Festival 'Escenario Patrimonio Castilla y León', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, concluyó este fin de semana tras su paso por 63 localidades de toda la Comunidad, desde el 8 de julio hasta el 4 de septiembre. El "éxito" del Festival se vio avalado con la participación de más de 10.000 espectadores que asistieron al conjunto de las representaciones, durante los fines de semana de verano.

En este sentido, la Consejería valoró de forma «muy satisfactoria» la respuesta del público en la totalidad de los espectáculos celebrados, que se han desarrollado «con total normalidad y llenando los aforos previstos» y, en definitiva, con un balance «muy positivo», tras las 63 representaciones escénicas y musicales a lo largo de las nueve provincias, con presencia en escenarios patrimoniales y espacios singulares únicos del medio rural en la Comunidad.

El Festival 'Escenario Patrimonio Castilla y León' contó con la participación de 63 compañías y 165 artistas de Castilla y León, «fruto del compromiso de la Consejería de impulsar y apoyar a las industrias culturales de la Comunidad". En concreto, las agrupaciones participantes fueron tres de Ávila, once de Burgos, ocho de León, cinco de Palencia, ocho de Salamanca, ocho de Segovia, tres de Soria, 13 de Valladolid y cuatro de Zamora. El Festival ofreció un programa «variado y de gran calidad», que contó con 25 espectáculos teatrales, 19 de música, siete de danza, seis espectáculos de circo, tres de títeres y tres de magia.

Además, en su segunda edición, 'Escenario Patrimonio Castilla y León' priorizó el valor patrimonial de los espacios escénicos, con una destacada selección de escenarios patrimoniales, como pequeños monumentos declarados BIC, iglesias, antiguos monasterios, castillos, museos o jardines históricos, entre otros, «asociando los enclaves patrimoniales a los recursos turísticos, de forma que el propio Festival se convirtió en un recurso turístico más, atrayendo espectadores y visitantes a través de un programa cultural y artístico de calidad».

'Escenario Patrimonio Castilla y León' concluye como «importante ejemplo de coordinación institucional entre administraciones», gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, «aunando esfuerzos técnicos, materiales y humanos» para el correcto desarrollo de los espectáculos.

Para esta edición que acaba de concluir se seleccionaron 63 espacios patrimoniales únicos en la Comunidad, con siete espectáculos en cada una de las nueve provincias, todas ellas en el medio rural y con una destacada presencia en pequeñas localidades de la Comunidad.

### **BURGOS**

En la provincia de Ávila se seleccionaron las localidades de Guisando, La Adrada, Arenas de San Pedro, Cebreros, Arévalo, Sotillo de la Adrada y Madrigal de las Altas Torres. En la provincia de Burgos el festival llegó hasta Oña, Castrojeriz, Lerma, Covarrubias, Briviesca, Peñaranda de Duero y Mahamud. En la provincia de León, las localidades participantes fueron Turienzo de los Caballeros, Valencia de Don Juan, Astorga, Villafranca del Bierzo, Sabero, Vega de Espinareda y Villaverde de Sandoval. 'Escenario Patrimonio'

en la provincia de Palencia llegó hasta San Salvador de Cantamuda, Monzón de Campos, Baños de Cerrato, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Aguilar de Campoo y Villamuriel de Cerrato. En la provincia de Salamanca, las localidades seleccionadas fueron Guijuelo, Sequeros, Alba de Tormes, Peñaranda de Bracamonte, Miranda del Castañar, Montemayor del Río y Mieza. En la provincia de Segovia los espectáculos programados se pudieron disfrutar en Ayllón, Sotosalbos, Abades, Riaza, Sacramenia, Turégano y

En la provincia de Soria, las localidades participantes en 'Escenario Patrimonio' fueron Berlanga de Duero, San Pedro Manrique, Almazán, Calatañazor, Ágreda, Santa María de Huerta y Morón de Almazán. En la provincia de Valladolid se disfrutó en las localidades de Íscar, Villalón de Campos, Wamba, Urueña, Villalar de los Comuneros, Peñafiel y Portillo. Y en la provincia de Zamora, el Festival llegó hasta los espacios patrimoniales de Fuentesaúco, Alcañices, Toro, Villalpando, Puebla de Sanabria, Benavente y Fermoselle.

**REVISTA ARTESA** 

# ELINSTITUTO DE LA LENGUA RETOMA LOS TALLERES

El Palacio de la Isla celebra actividades entre el 10 y el 11 de septiembre

BURGOS

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua promueve el sábado, 10 de septiembre y el domingo 11 de septiembre en el Palacio de la Isla de Burgos, nuevos talleres divulgativos de carácter infantil y familiar relacionados con la poesía visual y la historia de la revista Artesa. Esta publicación de origen burgalés constituye un referente en la poesía experimental y de vanguardia española y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua alberga en su sede el archivo documental con documentación original de esta publicación, cedida por su director, Antonio L. Bouza. Se han programado durante el fin de semana las propuestas 'Artesa, tu primera revista' (niños de 4 a 7 años), 'Artesa, construye tu revista' (8 a 12 años) y 'Artesa, revista en familia', para un público familiar. Estos talleres se integran en la programación cultural 'Isla del Español' queel Instituto Castellano y Leonés de la Lengua desarrolla en su sede con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Burgos

### **CHARLA MEH**

### DIEGO HERRERA HABLA DE FOTOGRAFÍA DE GUERRA

El fotoperiodista burgalés hablará de la invasión de Ucrania

BURGOS

El Museo de la Evolución Humana (MEH) acoge hoy, a las 20.15 horas, la charla 'Documentar la guerra' con el fotoperiodista Diego Herrera, quien analizará la guerra de Ucrania desde el punto de vista de esta profesión. El reportero burgalés hablará de las consecuencias de conflictos como el que está sufriendo el país ucraniano a nivel mediático.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Redacción, Administración: Avda. de La Paz, 28, entreplanta. C.P.: 09004 Tel.: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. Enviesca: Tel.: 947 59 12 52. Briviesca: Tel.: 947 59 12 52.



Raúl Linares, Raquel Contreras, diputada de Cultura, y Ana Isabel Ortega, durante la presentación del curso. SANTI OTERO

# Un curso de verano a pie de cueva

El curso de verano de la UBU sobre Ojo Guareña se celebrará en Espinosa y Merindad de Sotoscueva entre el 12 y el 15 de septiembre

M.R. BURGOS

La Universidad de Burgos (UBU), en colaboración con la Diputación de Burgos y los ayuntamientos de Espinosa de los Monteros y de Merindad de Sotoscueva organizan un curso de verano sobre los karts de Ojo Guareña y Monte Valnera peculiar por muchas razones. La primera, según explica Ana Isabel Ortega, arqueóloga e investigadora de la UBU, directora del curso junto a la profesora de la UBU Bárbara de Aymerich, es que será un curso que se celebrará en el entorno sobre el que trata, ya que se celebrará en Espinosa de los Monteros, en la casa del parque de Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva), así como visitas a los exteriores e interiores de Ojo Guareña.

Otra de las novedades es que el curso se celebrará durante dos años. En este primero, que se desarrollará entre el 12 y el 15 de septiembre, se hablará de 'Karts de Ojo Guareña: un paisaje singular en el tiempo (karts, paleoclima y arqueología)'. Se hablará de Ojo Guareña, sobre sus características, sobre la ocupación de su entorno y lo que significa a nivel europeo y mundial.

La segunda parte de este curso, que se celebrará el próximo año se centrará en los karts de los montes de Valnera, de alta montaña, a diferencia de Ojo Guareña, que es media montaña. Otra de las singularidades de este curso de verano de la UBU es que no solo mostrará de forma teórica los karts, también lo hará de forma práctica a través de los talleres y visitas. También es una novedad que el curse se celebre en el mes de septiembre, lo que ha hecho que aún «no hayamos llegado muy al fondo», en un un cuso que cuenta con 20 inscritos.

Ana Isabel Ortega apunta que cuando se habla de karts hay que hay que hablar de «paisaje calizo», un tipo de paisaje especial, con un tipo de morfología de paisaje extremo, como si fuera casi un desierto, pero con mucha agua en el subsuelo.

En el curso se hablará de la fauna y de lo que está «en el interior de las grietas, que son únicas en el mundo, lo que le da un gran relieve a nivel mundial». En el curso se tratará el paisaje y el clima, lo que se puede saber «a través del estudio de las estalactitas y estalagmitas», lo que permite conocer cómo el paisaje y el clima en los últimos 6.000 años, lo que «nos sirve para actuar ante el cambio climático».

### El curso tendrá una segunda fase en 2023 centrada en los karts de los montes de Valnera

Otro elemento de gran interés que ofrece este curso de la UBU es conocer cómo fue la ocupación humana en Ojo Guareña, «y con la referencia de Atapuerca no es muy propio». La evolución desde los neandertales hasta el principio de la Edad Media, con la cueva ermita de San Bernabé como ejemplo visible de ese paso. El hecho de que se celebre en el entorno,

según Ortega, es también gracias al apoyo de la Diputación y de los municipios, ya que «se ha duplicado el número de profesores y los guías de Ojo Guareña se han apuntado todos». Este esfuerzo de los municipios permite que «se pueda conocer sus lugares», y este tipo de cursos es el camino que se debe seguir, según Ortega.

El alcalde de Espinosa de los Monteros, Raúl Linares, mostró su apoyo a ese curso que sirve para dar «a conocer» los recursos naturales de la zona. En el caso de Ojo Guareña, «cada año nos sorprende con las visitas» y Espinosa de los Monteros es la «continuidad» con la presencia de los montes de Somo y Valnera, en el límite con Cantabria.

Linares remarcó que en este entorno hay al menos 620 cuevas exploradas por grupos de espeleología de Burgos, lo que da cuenta de la gran cantidad de recursos naturales. Y, añadió, Espinosa de los Monteros tiene capacidad para albergar a las personas que demandan este tipo de conocimientos.

Descárgate nuestra app y ten en tu dispositivo toda la información de Burgos y su provincia









#### ...... boraldediariedeceria e

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

**EL** 

# Unanimidad de las Cortes para reclamar la fiscalidad diferenciada

Los 81 procuradores del Parlamento regional aprueban una moción de Soria Ya para exigir al Gobierno central que implante en la provincia las ayudas al funcionamiento de empresas

Las Cortes de Castilla y León acordaron ayer por unanimidad urgir al Gobierno central a la puesta en

marcha de las ayudas al funciona-

miento para Soria, Cuenca y Teruel, como aprobó la Comisión Europea y figura en los Presupuestos Generales de este año. Votaron a favor los 81 procuradores que con-

forman el Parlamento regional. El portavoz del grupo UPL-Soria Ya, José Ángel Ceña, fue quien explicó la Proposición No de Ley y manifestó que las ayudas a las empre-

sas es una demanda de la sociedad soriana aunque reconoció que por sí solas no serán suficientes y que tendrán que ir acompañadas de otras.

PÁGINA 4

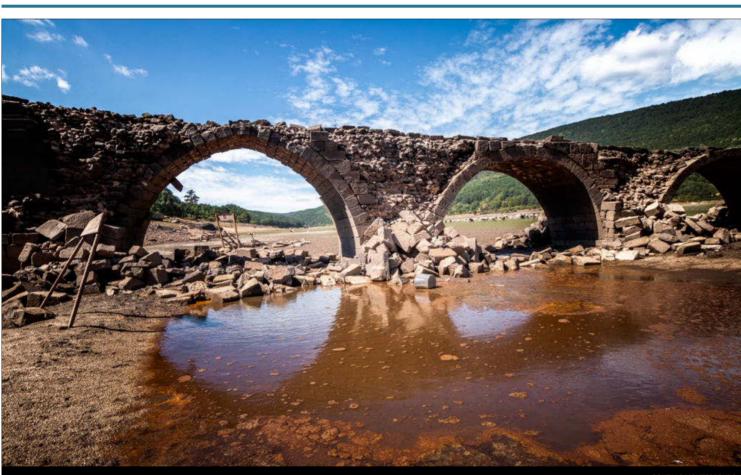

### LA SEQUÍA DESCUBRE POR COMPLETO EL PUENTE DE VINUESA

El monumento romano-medieval, sumergido desde el año 1941, aparece en épocas de destacada ausencia de lluvias

PÁGINA 9





### Bonificaciones del 50% en tres líneas de autobuses de la provincia

**SORIA** 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) financia descuentos del 50% en los abonos y títulos multiviaje de 42 líneas de autobús interurbano de titularidad estatal. En el caso de Soria se acogen a estos descuentos: la Logroño-Soria-Madrid, Zaragoza-Soria y Madrid-Zaragoza, ya que tiene parada en la localidad de Arcos de Jalón.

### Fuentelfresno, la 'revolución' escolar en Soria que ahora tendrá comedor

La localidad llevaba cuatro años tras el servicio, que utilizarán 22 alumnos PÁGINA 6

La región inyecta 105M€ por el sobrecoste de luz y gas en los centros educativos

PÁGINAS II Y 12



### ATLETISMO

Vuelve la Media Maratón Abel Antón

PÁGINA 21

**CULTURA** 

Arranca el Otoño Musical

PÁGINA

### **CASTILLA Y LEÓN**



RICARDO Ga URETA

# Y tú, ¿de quién eres?

Cuando yo era un renacuajo, como aquellos escurridizos batracios que los niños atrapábamos jugando en el recién nacido río Duero, a menudo me paraba alguna vecina del pueblo y me preguntaba con la cantarina entonación de los Pinares aquel «y tú, ¿de quién eres?», tan típico de entonces. Las más de las veces salía disparado sin dar explicaciones, seguro de que más me valía ser anónimo que dar tres cuartos al pregonero. Rebeldía vana pues en un pueblo, aunque fuera grande y potente como el mío, enseguida te cogen la matrícula. Aquellas curiosas vecinas a buen seguro que trataban de determinar la filiación de ese mocoso greñudo que circulaba a toda velocidad por las cuestas del pueblo con aquella bicicleta amarilla de ruedas macizas. Imagino que vigilaban por si por mi culpa hubiera que reclamar daños a terceros o estaban prestas a cumplir con el sagrado deber de informar de mis correrías a las abuelas por si habiendo sido merecedor de castigo no fueran a dejarlo pasar por carecer de la información necesaria. Siempre ha sido muy importante conocer el paño para estar preparados. Saber con quién se juega uno los cuartos y enterarse de a quién se arrima cada cual. En estos tiempos de máxima conectividad y polarización social y política, es aún más crucial estar avisado de donde se orientan las veletas. De hecho, los partidos políticos ya han sacado a sus sabuesos a husmear para ventear los apoyos que pudieran dejar rastro evidente entre los ciudadanos y poder así calibrar qué expectativas de voto les concede actualmente la parroquia votante. Hoy, ese «tú de quién eres» es más importante que nunca para quienes miden la convivencia con una cuerda corta. Saber quién es de los nuestros o de los otros es crucial para mandar apretar las filas y salir a convencer a los despistados, los manipulables o los incautos. Cada vez cuesta más ser independiente, aunque lo que de verdad importe es parecerlo. Sepan que ya estamos en campaña electoral y el primer mitin lo dieron el miércoles en el Senado el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Los escarceos locales ya han empezado a producirse y aquí en Burgos ya están en marcha las maquinarias de los grandes partidos. Los pequeños tiran de imaginación y de la provocación para hacerse notar y siquiera por unos minutos ser capaces de captar la atención del ciudadano. Que no cuenten con ello. Igual que escapábamos cuando nos querían identificar en el pueblo, hoy los ciudadanos no alineados salen corriendo de las trampas de la política. Es el precio que se paga por tantos años decepcionando expectativas.



### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



ICAL

### SANTA MARÍA DE LA VEGA REGRESA A SU ENCUENTRO CON LOS SALMANTINOS

Santa María de la Vega regresó al encuentro con los salmantinos. La patrona de la ciudad volvió a salir en procesión tras dos años de ausencia por la pandemia y concitó la atención de miles de vecinos y visitantes que se congregaron a lo largo de todo el recorrido por la calles de la capital del Tormes, a pesar de los desapacible de esta tarde de septiembre. Precisamente más allá del río, en la iglesia del Arrabal, comenzó un recorrido que llevó en andas a la Virgen de la Vega por encima el Puente

Romano hasta Rector Esperabé. Desde allí, subida por la escueta calle Verazcruz hasta Libreros y después, las calles Compañía y Meléndez hasta llegar por el Corrillo a la Plaza Mayor. Allí, cientos de salmantinos esperaban a la patrona para rendirle homenaje. Desde el ágora charra, la comitiva, con el alcalde, Carlos García Carbayo, a la cabeza, y la Corporación Municipal al completo, enfiló la calle Quintana y transcurrió por la Rúa Mayor y la plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

EL MUNDO
HERALDO-DIARIO DE SORIA
EDITORA DE PRENSA SORIANA

**PRESIDENTA:** ADRIANA ULIBARR

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** FÉLIX VILLALBA

**REDACTORES JEFE:** Víctor Fermín Moreno y Pilar Pérez. JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes), José

**DIRECTOR COMERCIAL:** José Ignacio Arganda. **JEFA DE ADMINISTRACIÓN:** Laura Manzanares.

IMPRIME: Impresa Norte. Poligono San Miguel, Sector 4 C/ Albert Einstein, 44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) Dep. Legal: SO-33-2006

**SORIA** 

# Bonificaciones del 50% en tres líneas de autobús de la provincia

 Se trata de los trayectos Logroño-Soria-Madrid, Soria-Zaragoza y Madrid-Zaragoza que tiene parada en Arcos
 Está dirigida a los usuarios recurrentes

SOR

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) financia descuentos del 50% en los abonos y títulos multiviaje de 42 líneas de autobús interurbano de titularidad estatal. Las rebajas están dirigidas a los usuarios recurrentes que adquieran los títulos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 y se abre la puerta a extender su uso un mes más, hasta el 31 de enero de 2023.

En el caso de Soria tres son las líneas que se acogen a estos descuentos: el trayecto entre Logroño-Soria-Madrid, Zaragoza-Soria y Madrid-Zaragoza, ya que tiene parada en Arcos de Jalón, según la información remitida por el Ministerio.

El Gobierno ha reservado un total de 5 millones de euros para financiar estas ayudas directas temporales, que se han aprobado a través de los reales decretos ley 11/2022 y 14/2022 en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Así, el objetivo que se marca el Gobierno central es contribuir a «aliviar el bolsillo» de los ciudadanos en pleno incremento de los precios, fruto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y «favorecer el uso del transporte público para reducir el consumo energía y la huella de carbono».

Las bonificaciones se dirigen a las empresas que operan este tipo de rutas de autobús de titularidad



Un autobús de transporte interurbano. MARIO TEJEDOR

estatal por toda la geografía española y que disponían de abonos y títulos multiviaje antes de la entrada en vigor de la medida.

Así, por ejemplo, los usuarios recurrentes de líneas como las que unen Madrid y Segovia, Guadalajara y Madrid, Teruel y Barcelona, Zaragoza y Castellón de la Plana, Jaén y Madrid, Gijón y León, Irún y Tui o Logroño y Soria, pueden adquirir los abonos o títu-

los de 10, 20 o 30 viajes a mitad de precio desde el pasado 1 de sep-

La lista completa con las 42 líneas de autobús interurbano de titularidad estatal con abonos con descuento está disponible en la página web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Las rebajas de los títulos multiviaje de autobús interurbano forman parte del paquete ayudas aprobado por el Gobierno para reducir el precio del transporte público, como la gratuidad de los Cercanías, Rodalies y servicios de Media Distancia convencional para usuarios habituales, o los abonos Avant y AVE con descuentos del 50%.

Las medidas para ayudar a los ciudadanos en su movilidad cotidiana también incluyen fondos para financiar la reducción del 30% el precio del transporte público de competencia autonómica y local a los pasajeros habituales.

El Ministerio recibió el compromiso de todas las comunidades y ciudades autónomas y de 178 entidades locales para rebajar los abonos y títulos multiviaje entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

En este punto, cabe recordar que los gobiernos regionales y locales pueden complementar las ayudas estatales directas con fondos propios para incrementar los descuentos del transporte público colectivo de su competencia (me-

### Los títulos se pueden adquirir hasta el próximo 31 de diciembre

### El objetivo es «aliviar los bolsillos» de los ciudadanos en plena escalada de precios

tro, tranvía, autobús urbano o metropolitano...) para usuarios recurrentes.

También se ha habilitado la posibilidad de que Mitma asuma el pago de la cantidad que los consorcios de transporte u otras entidades públicas que gestionen el transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en Cercanías y Rodalies, siempre que los consorcios reduzcan el precio de los títulos multimodales en los que participen dichos servicios de Renfe durante el mismo periodo. Asimismo, se han mejorado las rebajas del transporte en Canarias y Baleares debido a su especial condición de insularidad.

# Las carreteras sorianas cierran el verano con un fallecido tras un accidente mortal

En la época estival de 2019 se produjeron tres siniestros con el resultado de tres decesos

Una persona fallecida en Hinojosa del Campo, el pasado 15 de octubre, es el balance del verano en las carreteras sorianas, después de que se produjera un accidente mortal. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, señaló ayer que los datos de accidentalidad en las carreteras de la región durante este verano «no son buenos. En siniestralidad vial nunca lo son mientras haya un solo fallecido. Y ha habido 29, una persona más que en el mismo periodo de 2019, el año que referencia puesto que en 2020 y en 2021, la movilidad vino marcada por la pandemia».

Comparado con el año 2019, año en el que no se produjeron restricciones por la pandemia, se registraron en la época estival en la provincia tres accidentes mortales con el resultado de tres fallecidos.

Barcones indicó que «vamos a proseguir con la agenda marcada en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que incluye las medidas que deben permitirnos reducir los siniestros de tráfico y sus dramáticas consecuencias».

La delegada del Gobierno dio a conocer el balance de la siniestralidad vial en las carreteras de Castilla y León durante este verano. En los pasados meses de julio y agosto, 29



El accidente mortal en Soria fue en Hinojosa del Campo. HDS

personas fallecieron en siniestros viales en las carreteras de la comunidad autónoma. Fue una víctima mortal más (3,6 %) que en 2019, año de referencia estadístico, mientras que los desplazamientos han aumentado un 2,54 % respecto a dicho verano. Se han producido 9,8 millones. En cuanto a heridos de carácter grave, en 2019 hubo seis mientras que este año ha habido 17. El récord de víctimas mortales en verano se estableció en 2012 con 43 fallecidos. 38 hubo en 2013 y en 2016. 37, en 2014, y 36, en 2015.

Durante los meses de julio y agosto se han producido 9,8 millones de desplazamientos por las carreteras de Castilla y León, un 2,54% más que en el verano de 2019. Concretamente, en julio fueron 4,5 millones, un 5% más respecto a julio de 2019. Y en agosto, 5,3 millones, un 0,51% más que los registrados en agosto de 2019.i En cuanto a los datos por meses, durante el mes de julio se produjeron 14 siniestros mortales en los que fallecieron 17 personas, lo que supone un fallecido menos que en julio de 2019. En agosto se produjeron 10 siniestros mortales en los que fallecieron 12 personas, 2 más que en el mismo mes de 2019.

# Unanimidad de las Cortes para urgir al Gobierno la fiscalidad diferenciada

Soria Ya presentó la PNL y rechazó las enmiendas de PP y Vox y PSOE porque «pretendían instrumentalizar políticamente unas ayudas muy necesarias para la sociedad soriana» **AHI ENCUENTRAS** 

Las Cortes de Castilla y León acordaron ayer por unanimidad urgir al Gobierno central a la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento para Soria, Cuenca y Teruel, como aprobó la Comisión Europea y figura en los Presupuestos Generales de este año, como una medida, que no la única, en la lucha contra la despoblación de un territorio con 8,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

SORIA

El portavoz del grupo UPL-Soria Ya, José Ángel Ceña, fue quien explicó la proposición no de ley, PNL, presentada y manifestó que las ayudas a las empresas es una demanda de la sociedad soriana aunque reconoció que por sí solas no son suficientes y tendrán que ir acompañadas de otras, como a la mejora de los servicios.

En la propuesta de resolución, urgió la puesta en marcha de las ayudas al funcionamientos, aprobadas en abril de 2021 por la Comisión Europea, para Soria, Teruel y Cuenca como territorios con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en las que el mercado por sí



Los procuradores de Soria Ya en las Cortes, ayer. HDS

solo no logra resultados suficientes de desarrollo económico.

Ceña argumentó que la Comisión Europea reconoce una excepcionalidad para revertir una situación demográfica y recordó que tenían que estar en marcha desde el 1 de enero de 2022, dado que figuran en una disposición de los Presupuestos Generales del Estado. «Nos cuesta entender por qué no están en marcha», anotó.

A la PNL presentaron enmiendas los grupos del PP y Vox y del PSOE. Los primeros plantearon que se habiliten los mecanismos de bonificación o reducción del tipo de cotización empresarial hasta alcanzar un 20 por ciento de los costes laborales. El segundo demandó, además, un proyecto de ley de lucha contra la despoblación con la inclusión de un plan de incentivos

El procurador socialista Ángel Hernández manifestó que también hay que exigir a la Junta de

Castilla y León y por ello planteó la inclusión en la moción de una ley contra la despoblación, cuyo texto aseguró que es el elaborado por la Diputación Provincial de Soria. También, propuso que las ayudas al funcionamiento se apliquen de manera «inmediata y retroactiva»

Hernández indicó que las ayudas no pueden ser lineales, sino «justas y equitativas», y aseguró que su grupo apoyaría la PNL. «El Grupo Socialista va a votar a favor se acepte o no la enmienda, pero sea valiente y elija el lado de la historia, si quiere ser un pelele de la Junta o un valiente numantino defendiendo los problemas de nuestra tierra», retó a Soria Ya.

«Es curioso lo de Soria Ya. Cuando se trata de pedir al Gobierno de España, sin problemas y lo apoyamos. Cuando se trata de pedir a la Junta de Castilla y león, en su propio foro de las Cortes autonómicas, la respuesta es vuelva usted mañana. Hoy han vuelto a salvar la cara del PP, el partido que lleva 35 años de régimen en Castilla y León sangrando a nuestra provincia. Los y las socialistas seguiremos luchando y peleando, como siempre hemos hecho», se lamentó el procurador socialista por Soria.

El popular Pedro Antonio Heras, que reivindicó que su grupo fue el primero en presentar en las Cortes una pregunta sobre las ayudas al funcionamiento, subrayó el trabajo de los gobiernos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón a favor de esta iniciativa y detalló su enmienda, como la manera más fá-

cil para incentivar la contratación. «El PSOE solo acepta cuando rectifica», añadió.

«Ha traído una propuesta para hablar de su libro, ¿pero acaso Soria es la única provincia que tiene este problema?», afirmó María Luisa Calvo (Vox), que respaldó la implantación de estas ayudas, pero insistió en que no solo la provincia soriana necesita incentivos, sino todas las provincias afectadas, como Zamora. Al PSOE recordó que el problema demográfico es nacional y la solución tiene que llegar desde La Moncloa.

Calvo rechazó que estas ayudas se puedan convertir en un privile-

### El PSOE pidió que se exigiera a la Junta una ley contra la despoblación

### Desde Vox rechazó que las ayudas sean un privilegio para la provincia de Soria

gio o en un cupo provincial e insistió en que todos los territorios tengan las mismas oportunidades.

Por su parte, Francisco Igea, de Ciudadanos, aseguró que estas medidas son urgentes desde hace mucho tiempo, manifestó que se trata de un beneficio para las empresas y concluyó que para revertir la despoblación en Soria hay que hacer políticas de incentivación económica. «Es un error político y estratégico que no estén en marcha. No lo entiendo», aseveró.

Sin embargo, Ceña no aceptó ninguna de las enmiendas, aunque reconoció como necesaria una ley contra la despoblación pero «cuando toque, sin mezclar ahora churras con merinas». Ante la queja de alguno de los grupos, la agrupación de electores aclaró que no admitió ninguna enmienda de las que se presentaron porque, bajo su punto de vista, «pretendían instrumentalizar políticamente unas ayudas que son muy necesarias para la sociedad soriana, tanto para empresarios como para trabajadores». Insisten en que el objetivo era que todos los grupos del hemiciclo hicieran suya esta iniciativa y sacar adelante la PNL por unanimidad, algo que lograron.

«No es mi libro, es lo que prometimos en campaña electoral», replicó a Vox, a quien recordó que no es igual Soria que Zamora, ya que la segunda tiene 15 habitantes por kilómetro cuadrado y la soriana

Finalmente, agradeció el tono del PP pero añadió que no es cuestión de quien «se pone la medalla» y precisó que se quiere «dejar el camino libre» para que el Gobierno diseñe la medida, si bien urgió que sea cuanto antes.

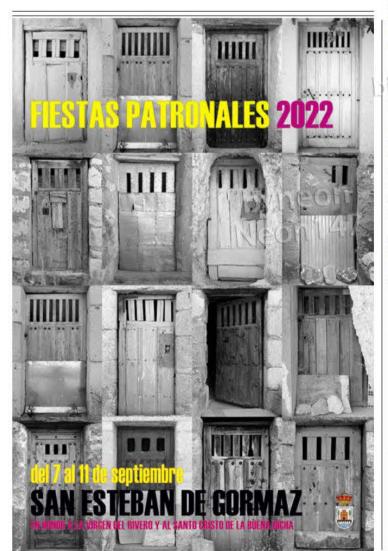

fiscales para el medio rural.

Centros de Reconocimiento Médico PERMISOS DE CONDUCIR Y DE ARMAS

Lunes a Viernes: Mañanas de 9.30 a 13.30 horas. Tardes de 16.30 a 18.30 horas. Santo Domingo de Silos, 1 Tel.: 975 21 26 41. SORIA En Almazán: martes, de 10.00 a 13.30 hora Registro sanitario 42-C2510-003 En Ágreda: miércoles, de 16 a 19.30 horas Registro sanitario 42-2510-002

Cita previa: 975 212 641 Registro Sanitario JCYL 42-C2510-0001 Registro DGT SO- 0001

# Los accidentes laborales crecen en Soria más de un 12% hasta julio

CCOO lamenta el fallecimiento del conductor del camión vecino de Navaleno fallecido en Regumiel / Exige cumplir «escrupulosamente» con la Ley de Prevención de Riesgos

**VÍCTOR F. MORENO** SORIA

Un total de 812 accidentes laborales se registraron en la provincia de Soria hasta el pasado mes de julio, lo que supone un incremento del 12,1% con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos de CCOO

Tal y como reflejan las estadísticas oficiales en la provincia de Soria, los datos acumulados a julio de 2022, son: 83 accidentes laborales en el sector agrario, 242 en el sector industria, 106 en el sector de la construcción y 381 del sector servicios.

Si estos datos los comparamos con los del año pasado se puede observar un aumento de 88 accidentes laborales, produciéndose «un incremento importante de la siniestralidad laboral en el sector agrario y en el sector servicios».

En este apartado, CCOO lamenta el trágico accidente de circulación, que ha supuesto el fallecimiento de un vecino de Navaleno, el pasado miércoles, en la comarca de Pinares, concretamente en Regumiel de la Sierra. El conductor fallecido trabajaría para una empresa de Covaleda.

En cuanto a las enfermedades profesionales se han declarado 35 más que en el mismo periodo de 2021. Por sectores de actividad, se han declarado más enfermedades profesionales en el sector industria y en el sector servicios. Concretamente, un total de 23 dolencias profesionales en el sector industria, es decir, 8 más que el año anterior y 17 en el sector servicios, tres más que en el ejercicio anterior.

Por su parte, estadística de siniestralidad laboral del mes de julio en Castilla y León «eleva el tono de preocupación» en CCOO por el incremento de los accidentes mortales que se han cobrado la vida de 6 personas. Según los datos de



Una ambulancia en servicio de urgencia. MARIO TEJEDOR

Accidentes laborales. Se han registrado en el sector servicios, según CCOO.

CCOO, pueden llegar a ser 9 ya que, al único fallecido que recogen los datos oficiales en el incendio de Losacio, en Zamora, se suman otras dos personas fallecidas en este mismo siniestro, un pastor de 69 años de edad y un herido que falleció el pasado 16 de agosto después de un mes ingresado en el Hospital de Getafe tras sufrir graves quemaduras, además del teniente coronel de la Guardia Civil que murió al ser alcanzado por un disparo en el in-

cidente de Santovenia de Pisuerga, también en julio.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile señala que «es imprescindible cumplir escrupulosamente, cada uno en el ámbito de sus competencias, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para poner fin a esta lacra».

Además, durante el mes de julio se registraron en Castilla y León un total de 1.884 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral de los que 1.856 se calificaron como leves, 22 como graves y los 6 mortales registrados. Fraile ha hecho un llamamiento «a la responsabilidad de las y los empresarios, a la necesaria vigilancia de la autoridad laboral y al incremento de la formación e información a las personas trabajadoras

sobre la prevención de riesgos con el objetivo de que acabe esta ola de muertes en el trabajo». Aunque las causas siguen siendo variadas, para Fraile «las condiciones de trabajo son el elemento más determinante para el aumento de los accidentes laborales por lo que exigimos responsabilidad a las empresas».

Agosto tampoco parece que vaya a dar una tregua con 3 accidente mortales contabilizados, dos de ellos en la provincia de Valladolid y uno más en Salamanca. Atendiendo a la estadística oficial de accidentes laborales, los siniestros mortales en el periodo enero-julio de 2022 son 11 más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 52,38%. De los 6 accidentes mortales de julio tres fueron por accidentes de tráfico, uno por infarto, uno por aplastamiento

### LOS DATOS DE LA SINIESTRALIDAD

Periodo. De enero a julio de 2022 se han producido 812 accidentes laborales en la provincia, con un subida superior al 12%. En el mismo periodo de 2021 hubo 724.

Sectores En el sector agrario se produjeron 83 accidentes, 242 en el sector industria, 106 en el sector de la construcción y 381 en el de servicios. El sector agrario y el de servicios son los que representan una mayor subida de la siniestralidad laboral.

**Enfermedades profesionales.** Se han registrado 35 más que en el anterior periodo de 2021.

y el fallecido por quemaduras e inhalación de humo en el incendio de Zamora

De los 32 accidentes mortales del periodo enero-julio, 14 fueron por lesiones no traumáticas, 3 por aplastamiento, 1 por sepultamiento, 8 de tráfico, 1 por caída de objeto sobre el trabajador, 3 por caída de altura, 1 por exposición a agentes biológicos (covid) y 1 por quemaduras e inhalación de humo.

Casi la mitad de los siniestros, 14 en total (el 43,75% de los accidentes mortales), se deben a infartos lo que, en opinión de Fraile está «claramente relacionado con los riesgos psicosociales consecuencia de una inadecuada organización del trabajo», solicitando a la Inspección de Trabajo «que impulse los programas dedicados a reducir este tipo de riesgos en las empresas». Por este motivo ha exigido a la Junta de Castilla y León la continuidad de los programas de prevención de la siniestralidad laboral, consistentes en el asesoramiento en materia de prevención a empresas y trabajadores, así como el desarrollo del VI Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León.

# Incendio en la chimenea del Burger King de Soria

Los bomberos lo apagaron rápidamente

A. C. SORIA

Sobresalto en la mañana de ayer tras incendiarse la chimenea del Burger King de Soria. El establecimiento se ubica entre la parte trasera de La Tejera y el polígono industrial Las Casas. El incendio, calificado oficialmente como conato por fuentes municipales, fue apagado con celeridad por los bomberos.

Los hechos se detectaron en torno

a las 11.00 horas, cuando se dio aviso a los servicios de emergencia. Una columna de humo negro, muy denso, marcaba el lugar de las llamas y era visible a distancia. De inmediato se trasladaron hasta el lugar de los hechos al menos dos camiones de los bomberos de Soria (una motobombomba y una escala), un vehículo ligero del mismo cuerpo, dos sargentos y cuatro bomberos . No hubo heridos.

EL SE

# D. JUAN JOSÉ LÓPEZ ABAD

Falleció en Hontoria del Pinar, a los 57 años de edad, confortado en los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su apenada familia ruega y agradece una oración por el eterno descanso de su alma.

La misa de Cuerpo Presente se celebrará hoy jueves, día 8, a las doce de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Navaleno e inmediata conducción del cadáver al Cementerio de dicha localidad.

Soria, 8 de septiembre de 2022



# La vuelta a clase en Fuentelfresno estrena comedor

### La escuela lleva cuatro años detrás del servicio, que podrán utilizar sus 22 alumnos

### MILAGROS HERVADA SORIA

Los pequeños de la escuela de Fuentelfresno podrán ya comer en el cole este curso, el paso que faltaba para la conciliación familiar y laboral, fruto de una demanda vinculada al éxito de este centro educativo que no ha parado de crecer y que cuenta en sus dos aulas, Infantil y Primaria, con 22 alumnos este año.

Lo que empezó como un proyecto libre de enseñanza, a través de la Escuela Libre Papoula, impartida por los padres, se convirtió en colegio público, dependiente de la Dirección Provincial de Educación en 2016, a petición de los propios progenitores. Ahora, seis años después, suma hasta un comedor, un servicio demandado por las familias y que lleva fraguándose tres años.

«Estamos muy contentos porque pensábamos que no llegaba, pero ya está aquí», apunta Adela Trassierra, la alcaldesa de Fuentelfresno, madre también de un niño que va a tercero de Infantil. «El comedor va a facilitar muchísimo, es algo muy celebrado», añadió sobre la respuesta de las familias, lo que explica su amplia respuesta. Por ahora, ya son 15, de los 22, los pequeños que han solicitado su silla en el comedor de forma continuada, y el resto puede hacer uso de él a lo largo del año.

La escuela mantiene alumnado, porque se marcha una niña por traslado familiar, pero se incorporan dos pequeñas del propio pueblo. En total, 10 menores de Fuentelfresno, cinco de la vecina localidad de Cuéllar de la Sierra, uno de Tardesillas y seis de Soria capital. ¿Y qué lleva a familias de la ciudad, donde hay mayor oferta educativa, a optar por Fuentelfresno? «Entiendo que les atrae el modelo de escuela de clases reducidas, en un entorno rural, por el contacto diario con la naturaleza y porque cuando el tiempo lo permite, se apoya en el exterior para sus actividades. Están en un en-



El nuevo edificio anexo a la escuela donde se ubica la cocina-comedor, pendiente de los últimos retoques. HDS

torno familiar y más cercano», explica la alcaldesa sobre un sistema de docencia más orientado a

### **18 MENORES EN EL PUEBLO**

En Fuentelfrenso, dependiente del municipio de Ausejo de la Sierra, viven 50 personas, y nada menos que 18 son menores, un tercio de la población, lo que le convierte en el pueblo con la media más joven de toda la provincia. La escuela funciona también como elemento de atracción ya que una familia de Cuéllar de la Sierra, cono dos niños, se hará una casa para instalarse en el pueblo.

El nuevo comedor empezará a funcionar en el mes de octubre. Hubiera sido lo deseable que llegara con el inicio de las clases, pero la empresa adjudicataria tiene que fabricarla cocina, de línea fría, a medida y eso lleva algo más de tiempo.

Irá ubicado en un edificio anexo a la escuela que ha sido construido con fondos del propio Ayuntamiento, con ayuda de planes provinciales de la Diputación en dos anualidades, en total 30.000 euros a partes iguales, aunque hay que sumar el coste del proyecto, la dirección de obra, etc. Con el anexo concluido a finales del año pasado, fue la Dirección Provincial de Educación la que licitó y adjudicó en 30.000 euros el suministro de equipamiento para el aula de Fuentelfresno, perteneciente al Centro Rural Agrupado El Valle, ubicado en Almarza. Contará con tres meses y 24 sillas, una bomba de calor, arcón congelador, armario de refrigeración, regenerador de temperatura, lavavajillas y vajilla completa para 20 comensales, entre otro equipamiento.

La comida, en línea fría, llegará como al resto de colegios dependientes de la Dirección de Educación, que adjudica igualmente el servicio.

El siguiente paso en Fuentelferesno será solicitar actividades extraescolares, como disponen en otros centros, y la asignatura pendiente sigue siendo el transporte escolar, que han reclamado en ocasiones anteriores pero la respuesta siempre ha sido negativa por parte de la Dirección Provincial. Este año ni siguiera lo han solicitado, pero no tiran la toalla.

### Ayuntamiento de ABEJAR (SORIA)

### **ANUNCIO**

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de Modificación ancho de vial en C/ La Iglesia, 35 y adyacentes de Abejar (Soria)

Aprobado con carácter inicial, el Estudio de Detalle de Modificación ancho de vial en C/ La Iglesia, 35 y adyacentes de Abejar (Soria), por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2022, de conformidad con los artículos 154, 155 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la redacción propuesta por el "Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo, para adaptarlo a la ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo

### INFORMACIÓN PÚBLICA (Según lo dispuesto en el art. 432 RUCYL).

- 1.- ÓRGANO QUE ACUERDA LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Avuntamiento de Abeiar.
- 2.-FECHA DEL ACUERDO: 18 de julio de 2022.
- 3.- INSTRUMENTO/EXPEDIENTE: Estudio de Detalle
- 4.-ÁMBITO DE APLICACIÓN: Municipio de Abejar, de la provincia de Soria.
- 5.- PROMOTOR: Claudio Alberto Alcubilla García.
- 6.- PERIODO DE INFORMACIÓN: Un Mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio, en el último de los medios de publicación: Boletín Oficial de Castilla y León, un diario de la capital de Soria, y página
- 7.- LUGAR DE CONSULTA: Ayuntamiento de Abejar. C/Barrancazo, 1. PÁGINA WEB: http://www.abeiar.es

#### 8.- HORARIOS DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN: Oficinas Municipales de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas

Teléfono: 975 37 3100. Fax: 975 37 32 89. Correo electrónico: abejar@dipsoria.es.

### OTRA INFORMACIÓN

Durante el período de información pública todas las personas, físicas y jurídicas, pueden consultar toda la documentación escrita y gráfica que integra este instrumento y presentar tanto sus alegaciones, como cuantas sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que estimen oportuno aportar, en relación con el instrumento o expediente expuesto

Abejar, 5 de septiembre de 2022.

LA ALCALDESA Fdo.: Carolina Romero Plazas

## Movistar amplía su cobertura de fibra en Soria este verano

Afecta a los pueblos de Esteras de Medinaceli, Fuencaliente de Medinaceli, Santa María de Huerta, Arguijo, Dévanos, Vadillo, Cabrejas del Pinar y Ólvega

Movistar ha puesto en cobertura de fibra óptica este verano en la provincia de Soria a las poblaciones de Esteras de Medinaceli, Fuencaliente de Medinaceli, Santa María de Huerta, Arguijo, Dévanos, Vadillo, Cabrejas del Pinar y

El objetivo de Telefónica es alcanzar el cien por cien de cobertura poblacional con ultra banda ancha fija (fibra) o móvil (5G) o con ambas tecnologías en 2025, según un comunicado enviado por la empresa de telefonía. Para ello, la compañía invertirá sólo entre este año y el próximo 18,5 millones de euros para actuar en 812 nuevas zonas de 123 municipios de la provincia soriana a través del Plan

Unico del Gobierno central, con un 30% de subvención.

Según la empresa, Soria cuenta ya con poblaciones que superan el 90% de cobertura de ultra banda

### Tienen cobertura de fibra y de 5G, Soria capital, Almazán, Olvega y Agreda

ancha fija (fibra) como son Casarejos, Vadillo, San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Soria capital, Buitrago, Quintanas de Gormaz o Al-

En otras tantas, el porcentaje de

cobertura supera el 80% de cobertura: Tajueco, Berlanga de Duero, Ólvega, Garray, Salduero, Matamala de Almazán, Ágreda, Bayubas de Abajo, Rebollar, Morón de Almazán o El Burgo de Osma.

Además, hay poblaciones en la provincia de Soria que disponen ya de ambas tecnologías de ultra banda ancha fija y móvil, al tener cobertura de fibra y, también, de 5G. Entre ellas Soria, Almazán. Ólvega y Ágreda. Estas zonas están, por tanto, en vanguardia tecnológica al disponer de las dos tecnologías de Internet más rápidas del mercado y, por ello, mejor comunicadas que algunas grandes ciudades europeas. Movistar espera en lo que resta de año incrementar la huella de cobertura 5G de la provincia.

### **LA CAPITAL**

# El Otoño abre su nueva edición de la mano del Orfeón Donostiarra

'Carmina Burana' centra el concierto de las 20.00 horas que abre el gran ciclo musical

El Orfeón Donostiarra inaugura esta tarde la 30ª edición del Otoño Musical Soriano. El ciclo que llega por segundo año con el sello de Festival Internacional de Música de Castilla y León arranca a las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia, con la interpretación de 'Carmina Burana', de Carl Orff, en versión para solistas, coro, dos pianos y percusión. El Orfeón Donostiarra regresa al Auditorio Odón Alonso tres años después para inaugurar un nuevo Otoño Musical marcado por la recuperación de la normalidad en aforos y con la cita del Maratón

El Orfeón Donostiarra es una de las más importantes agrupaciones corales de Europa, con un repertorio que incluye más de un centenar de obras sinfónico-cora-

Musical de nuevo en las calles.

les, más de 50 títulos de ópera y zarzuela y un gran número de obras de folclore y polifonía. Con más de 200 grabaciones a sus espaldas, participa habitualmente en los festivales españoles más importantes y ha sido dirigido por maestros de la talla de Claudio Abbado, Gustavo Dudamel o Jesús López Cobos, colaborando con orquestas como la Filarmónica de Berlín o la Real Filarmónica de Liverpool.

La formación estará dirigida por su director titular desde 1987, José Antonio Sainz Alfaro, quien ingresó como barítono y, desde entonces, ha dedicado su vida profesional a ella. Sainz Alfaro ha consolidado la presencia del Orfeón en escenarios internacionales y ha trabajado desde la dirección por la constante ampliación de su repertorio.



El Orfeón Donostiarra en una actuación. HDS

El programa elegido, 'Carmina Burana', es una de las obras más conocidas de la historia de la música del siglo XX. Esta cantata se basa en la colección de cantos goliardos que datan entre los siglos XI al XIII y que se conserva en un manuscrito encontrado en un monasterio benedictino de Baviera. Los textos seleccionados por Orff para componer su obra más célebre cubren los tópicos habituales en la literatura medieval, como son la naturaleza efímera de la vida, la alegría al retorno de la primavera, la evocación de las fiestas campesinas y la evocación paródica a los



José Antonio Sainz Alfaro. HDS

placeres mundanos que se encuentran en la bebida, la comida, el juego y la lujuria.

El Otoño cuenta con el Ayuntamiento de Soria y la Junta como coorganizadores, con el fin de consolidar el crecimiento y la expansión que esta cita ha alcanzado en sus tres décadas. Una excelencia que se plasma en la presente edición en tres semanas de oferta musical que incluyen 19 conciertos, un estreno absoluto, el homenaje a la Generación del 51 con la proyección de tres documentales y una mesa redonda sobre Odón Alonso.



El concejal de Juventud, Eder García, y el representante de Innovaction, Víctor Monje. J.A.C.

# El festival de danza urbana Create vuelve a la plaza Mayor

La gran cita con «una sensación de comunidad» se celebrará el viernes 30

J.A.C. SOR

El festival de danza urbana Create regresa a la calle y celebrará su gran cita de exhibiciones en varias categorías en la plaza Mayor. El concejal de Juventud, Eder García, y el representante del grupo Innovaction, Víctor Monje, 'Vicho', presentaron ayer Create, que antes del encuentro en la plaza Mayor del viernes 30 vendrá precedido de unas jornadas de talleres y también tendrá citas al día siguiente. «Volvemos a sacar a la calle todo el 'arsenal'», explicó 'Vicho' sobre la cita junto a la Audiencia, que no se pudo celebrar en 2020 y que el año pasado tuvo como escenario el patio del instituto Machado. De 18.00 a 22.30 horas será el momento de «lo mejor» de la danza urbana, con bailarines consolidados de varias ciudades españolas, además de varias 'batallas' por edades (hasta 12 años y de 13 a 20). Con las 'estrellas' el objetivo es crear una «sensación de comunidad» con los bailarines locales. Habrá además actuaciones de grupos sorianos de aficionados, a los que se ofrece un espacio «independientemente de lo que ellos consideran su nivel». Dj Rokko cerrará el encuentro.

Create Dance Festival tiene el propósito añadido de «reforzar» otros aspectos de la danza. De ahí los talleres que se desarrollarán el 23 y el 24 en la sede de la agrupación, en Patios de Don Vela. La cita del viernes 23, a las 18.30 horas, estará dedicado a la expresión corporal y la voz, de la mano de Ondina Maldonado y Agustina Fizona. Al día siguiente, a las 12.00, Marina Richart se centrará en los procesos mentales en la práctica de la danza, en un encuentro especialmente dirigido a adolescentes y preadolescentes. A las 17.30 el taller hablará sobre autoestima.

Por su parte, el día abordará diversos 'workshop' por la mañana en Fuente del Rey. Y por la tarde habrá sesiones en el Gaya Nuño y el Espacio Alameda.

### La Audiencia acoge una exposición de acordeones

SORI

'Palabras con fuelle. El acordeón en la literatura' es el título de la exposición que hasta el día 30 acoge el Centro Cultural Palacio de la Audiencia. En ella se pueden contemplar instrumentos singulares junto a textos literarios que hacen referencia al acordeón, acompañados por las primeras ediciones de los libros en los que aparecen dichas citas. Desde su invención en 1829, el acordeón supuso una gran novedad en el panorama musical y en la sociedad, influyendo decisivamente en el folclore de los países que lo adoptaron.

Al valor musical y literario de la exposición se une el histórico, ya que se pueden ver acordeones de principios del siglo XIX junto a primeras ediciones de libros de la misma época. Los instrumentos de la muestra pertenecen a la colección privada del acordeonista Cuco Pérez.

### **SORIA**



Ganado de extensivo en la provincia. MARIO TEJEDOR

# Ayudas para garantizar el agua al extensivo

# Convocadas por la Junta, cuentan con un presupuesto total de 3.500.000 euros

I.LL.Y. SORIA

Ya pueden pedirse las ayudas destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo o mixto de aprovechamiento de pastos de Castilla y León. Convocadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, cuentan con un presupuesto total de 3.500.000 euros, según indica el anuncio del Boletín Oficial de Castilla y León del pasado 30 de agosto.

Serán beneficiarios las personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones de titularidad compartida que sean titulares de explotaciones ganaderas (en régimen extensivo o mixto) inscritas en el REACYL con un censo igual o superior a 10 Unidades de Ganado Mayor (UGM). Las ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso al agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo y mixto, en aras de paliar los efectos de la sequía tan prolongada en la campaña agrícola actual que están viviendo los agricultores y

Las actividades subvencionables incluirán las estructuras que permitan el suministro de agua (balsas de almacenamiento, abrevaderos, conducciones para el suministro de agua, sondeos y pozos con permisos, placas solares como fuente de energía para dichas estructuras etc.).

También, los equipos para mejorar ese acceso al suministro de agua (cisternas móviles inscritas en ROMA o abrevaderos móviles). No serán subvencionables los equipos de segunda mano, las tasas municipales por la acometida de agua, equipos móviles cuyo uso no sea específicamente el de la subvención y sondeos que no cuenten con los permisos de las administraciones correspondientes.

La orden indica que los bienes subvencionados deberán utilizarse para el fin definido durante un periodo de cinco años. Cuando el importe del gasto subvencionable sea un contrato de obras igual o superior a 40.000 euros o se trate de otro tipo de contrato de importe 15.000 euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes proveedores y justificar mediante una memoria el motivo del contrato elegido. La cuantía individualizada a percibir será, como máximo del 50% de la inversión subvencionable y el importe máximo de la subvención por beneficiario no superará los 5.000 euros.

Las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2023 por importe de 3.500.000 euros. No obstante, la Consejería indica en el anuncio del Boletín Oficial de Castilla y León, publicado el 30 de agosto, que si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 100% del total convocado, sin necesidad de volver a sacar una nueva convocatoria.

Cabe señalar que la concesión de estas subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva y pueden solicitarse desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Bocyl hasta el próximo 30 de este mes de septiembre.

|                                                                                                                                                                   | CEREALES Y GII                                                                     | RASOL                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                    | THOUL                         | 0                                               |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                | Semana<br>anterior                                                                 | Variación                     | Semana<br>actual                                |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                            | 330                                                                                | 2                             | 332                                             |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                               | 314                                                                                | 3                             | 317                                             |
| Senteno<br>Centeno                                                                                                                                                | 309                                                                                |                               | -                                               |
|                                                                                                                                                                   | -                                                                                  | _                             | _                                               |
| Girasol                                                                                                                                                           |                                                                                    |                               | -                                               |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                    | Semana<br>anterior                                                                 | Variación                     | Semana<br>actual                                |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                            | 353                                                                                | 5                             | 358                                             |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                               | 323                                                                                | 5                             | 328                                             |
| Centeno                                                                                                                                                           | 322                                                                                | 3                             | 325                                             |
| Girasol                                                                                                                                                           | -                                                                                  | -                             | -                                               |
| uii uo01                                                                                                                                                          |                                                                                    | IIIO                          |                                                 |
| W-001000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                                                                                                          | GANADO VAC<br>Semana                                                               | UNU                           | Semana                                          |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                | anterior                                                                           | Variación                     | actual                                          |
| Añojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                        | -                                                                                  | -                             | -                                               |
| Añojos Primera 270-320 kilos                                                                                                                                      | _                                                                                  | _                             | _                                               |
| Añojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                      | _                                                                                  | _                             | _                                               |
| nilojos obgania 27 0 020 kilos                                                                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                   | Comena                                                                             |                               | C                                               |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                    | Semana<br>anterior                                                                 | Variación                     | Semana<br>actual                                |
| AN 1 E                                                                                                                                                            |                                                                                    |                               |                                                 |
| Añojos Extra menos 280 kilos                                                                                                                                      | 4,84                                                                               | 0,02                          | 4,86                                            |
| Añojos Primera 281-320 kilos                                                                                                                                      | 4,66                                                                               | 0,02                          | 4,68                                            |
| Añojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                      | -                                                                                  | -                             | -                                               |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                   | GANADO OVI                                                                         | NO                            |                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                | Semana                                                                             | Vorionién                     | Semana                                          |
|                                                                                                                                                                   | anterior                                                                           | Variación                     | actual                                          |
| Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                        | 6,42                                                                               | 0,1                           | 6,52                                            |
| Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                       | -                                                                                  | -                             | -                                               |
| Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                        | 3,70                                                                               | -                             | 3,70                                            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                               |                                                 |
|                                                                                                                                                                   | C                                                                                  |                               | Semana                                          |
|                                                                                                                                                                   | Semana                                                                             |                               |                                                 |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                    | Semana<br>anterior                                                                 | Variación                     |                                                 |
|                                                                                                                                                                   | anterior                                                                           | Variación                     | actual                                          |
| Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                        |                                                                                    | Variación<br>-                |                                                 |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                         | anterior<br>5,95<br>-                                                              | Variación<br>-<br>-           | actual<br>5,95<br>-                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                         | anterior                                                                           | Variación<br>-<br>-<br>-      | actual                                          |
|                                                                                                                                                                   | anterior<br>5,95<br>-<br>3,95                                                      | -<br>-<br>-                   | actual<br>5,95<br>-                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                         | anterior 5,95 - 3,95  GANADO POR                                                   | -<br>-<br>-                   | actual<br>5,95<br>-<br>3,95                     |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos                                                                           | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana                                           | -<br>-<br>-<br>CINO           | actual<br>5,95<br>-<br>3,95<br>Semana           |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                         | anterior 5,95 - 3,95  GANADO POR                                                   | -<br>-<br>-                   | actual<br>5,95<br>-<br>3,95                     |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos<br>MERCADO DE SEGOVIA                                                     | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana                                           | -<br>-<br>-<br>CINO           | actual<br>5,95<br>-<br>3,95<br>Semana           |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs.                                            | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior                                  | -<br>-<br>-<br>CINO           | actual<br>5,95<br>-<br>3,95<br>Semana<br>actual |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal                                     | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85                             | -<br>-<br>-<br>CINO           | Semana actual                                   |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos                                                                           | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85                             | -<br>-<br>-<br>CINO           | Semana actual                                   |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal Lechones de 20 kgs.                 | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85                             | CINO Variación                | Semana actual                                   |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal                                     | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85 1,71 -                      | -<br>-<br>-<br>CINO           | Semana<br>actual<br>1,85<br>1,71                |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal Lechones de 20 kgs.                 | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85 1,71 - Semana anterior      | CINO Variación Variación      | Semana actual 1,85 1,71 - Semana actual         |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal Lechones de 20 kgs.  LONJA DEL EBRO | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85 1,71 - Semana anterior 1,75 | CINO Variación Variación O,01 | Semana actual 1,85 1,71 - Semana actual 1,76    |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Graso +120 kgs. Normal Lechones de 20 kgs.                 | anterior 5,95 - 3,95  GANADO PORO Semana anterior 1,85 1,71 - Semana anterior      | CINO Variación Variación      | Semana actual 1,85 1,71 - Semana actual         |



## **PROVINCIA**



Aspecto aver del puente romano-medieval de Vinuesa, gonzalo monteseguro

# El puente de Vinuesa, todo al descubierto por la sequía

## Apenas un hilo de agua alrededor del monumento con todos los aportes de Urbión

ANTONIO CARRILLO SORIA

El 'padre Duero' riega buena parte de la provincia de Soria, pero su estado comienza a ser preocupante. En su tramo sin regular, desde el nacimiento en Urbión –ya seco- hasta su llegada al embalse de la Cuerda del Pozo–, es apenas un hilo de agua. La sequía está empezando a ser más que patente. La falta de lluvias se deja sentir.

El puente romano-medieval de Vinuesa hace días que afloró de las aguas del embalse y el Duero que pasa bajo sus vanos presenta una imagen bien distinta del que se puede observar aguas abajo de la presa, lo que indica que es más lo que suelta el embalse de sus reservas que la aportación que recibe.

El responsable de la estación Meteoclimatic de Duruelo de la Sierra, Agustín Sandoval, pone en datos la situación. «Embalse de la Cuerda del Pozo, al 37 %. Media últimos 10 años, y 2021: 60%. El arroyito es el Duero, sin apenas caudal, y habiendo recibido ya todos los aportes de Urbión. El puente es romano, de la antigua Visontium. Vinuesa, Soria».

También aprovecha para señalar que «urge traslado», dado que si algo positivo puede tener la situación actual es cumplir con la vieja demanda de sacar el puente de las aguas del embalse para evitar su pérdida.

Al puente romano también se le conoce como de San Mateo. Está situado al sur del casco urbano, sobre el río Duero, paralelo al puente actual que cruza el embalse de la Cuerda del Pozo. Desde que se construyó en 1941, permaneció bajo las aguas quedando sumergido en ellas durante buena parte del año. Tan sólo los meses de verano y, en especial, en los años más secos, se puede tener una perspectiva global de su estructura. En su día fue un majestuoso puente de siete arcos.

Además de su estado de conservación, otro problema que presenta es el de su atribución cronológica, si bien todo el mundo se refiere a él y es conocido como romano. Esta circunstancia, aunque difícil de demostrar, no ha sido descartada por los investigadores que lo han estudiado,

## El monumento quedó bajo las aguas en 1941, cuando se construyó el embalse

de manera que coinciden, en su mayoría, en afirmar este origen tan antiguo.

Su naturaleza romana estaría en relación con los restos de una calzada perteneciente a este periodo, que formaría parte de un ramal interior de la vía 27 del Itinerario de Antonino que unía las localidades de Astorga con Zaragoza y que atraviesa de Oeste a Este la provincia de Soria, según explica el Ayuntamiento de Vinuesa.

Este ramal partiría de Visontium (Vinuesa) en dirección a Uxama (Osma) pasando por Molinos de Duero, en cuyo término se conserva una piedra tallada a modo de miliario en el que se explica que el Magistrado Duovir Lucio Lucrecio Denso fue quien la hizo construir. Por estos motivos cabe pensar su origen romano, sin embargo los restos que hoy en día podemos observar son principalmente medievales.

# Concluyen las obras de consolidación del castillo de Cabrejas

Las intervenciones han tenido un coste total de 47.800€, aportados por la Junta con fondos Feder

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, visitó ayer Cabrejas del Pinar, en cuyo castillo la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo obras de consolidación con el objetivo de conservar los paramentos sobre los que se ha intervenido y evitar mayores degradaciones motivadas por el paso del tiempo.

Las obras, promovidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con el apoyo de los Fondos Feder, se adjudicaron el pasado mes de junio a la empresa Técnicas para la Restauración y la Construcción S.A (Trycsa) por un importe de 47.800 euros.

Los restos del castillo de Cabrejas del Pinar cuentan con la condición de Bien de Interés Cultural (por Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de castillos españoles) y se localizan en la cima del cerro elevado que protege el sector noroeste del casco urbano. Actualmente, los restos de la construcción se disponen por la cumbre del cerro, siendo visible una gran torre del homenaje de planta rectangular, rodeada por

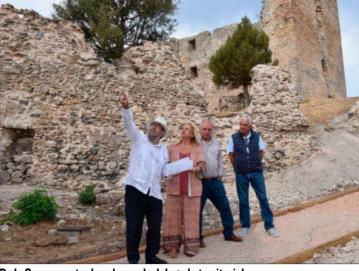

De la Casa muestra las obras a la delegada territorial. ноѕ

un recinto en obra de tapia y una segunda cerca de mampostería concertada que parte de las esquinas más orientales del primer recinto.

El muro Sur está reforzado por torres semicirculares, dos de las cuales flanquean la puerta de acceso y le sirven de defensa con un rudimentario matacán. En el muro Norte se abre una pequeña puerta y en su interior se adivina un aljibe.

Aunque las torres que crean el acceso sur fueron restauradas en 2004, la zona interna de las mismas presentaba erosión y pérdida de piedras, Además, el muro quebrado que sirve para dividir los recintos se encontraba también muy deteriorado con pérdidas de piedras, lo que ha provocado incluso su desaparición en algunos tramos.

Con el objetivo de proteger la construcción y evitar que la degradación de la misma aumente, se han llevado a cabo una serie de intervenciones de consolidación, que han consistido en una limpieza general del entorno, con retirada de la vegetación y desescombro, además de un seguimiento arqueológico de las actuaciones y limpieza y eliminación de la vegetación en las fábricas. Además se han realizado reconstrucciones puntuales de las fábricas de piedra, mediante micro-cosidos y reposiciones de los muros de sillar de piedra caliza recibida con mortero de cal; rejuntado de fábricas de piedra de mampostería y aparejo irregular, con picado y limpieza de juntas y aplicación de mortero de cal.

# El Burgo pide a Planes un proyecto de aumento de la capacidad hidráulica

## El Ayuntamiento solicitará unos 600.000 euros para potenciar y garantizar el suministro

ANA HERNANDO EL BURGO

Las peticiones a los Planes Provinciales de la Diputación Provincial por parte de El Burgo de Osma se centrarán en la mejora y ampliación del suministro en el municipio, después de que la sequía del verano haya puesto de manifiesto la debilidad del sistema, señalan fuentes municipales, lo que lleva a que deba trabajarse en su refuerzo para garantizar el crecimiento del municipio. El Consistorio quiere actuar con previsión y solucionar la situación antes de que se complique por lo que realizará en esa dirección sus peticiones a los Planes, que ya se han convocado en el BOP y pueden solicitarse hasta finales de octu-

El Burgo señala en un comunciado que en los meses veraniegos, la pertinaz sequía ha motivado la pérdida de agua del manantial de Ucero y se ha notado una importante disminución de la captación de Fuente Cardeña. Por eso, se ha puesto en marcha un plan de suministro alternativo que pasa por el uso de un pozo de Barcebalejo, que estaba en reserva, además de otra captación ubicada en Valdelubiel y otra adicional también en Barcebalejo, conocida como Barcebalejo II.

El alcalde burgense, Antonio Pardo, insiste en que «ahora es el momento de trabajar en la búsqueda de soluciones para garantizar el suministro, no solamente en las épocas de invierno que, por ahora, están garantizadas, sino cuando se elevan los consumos». Asegura Pardo que «hay que introducir en el sistema de abastecimiento garantías para poder servir entre 3.000.000 y 4.000.000 de litros de agua diarios». Recuerda el regidor que el agua es fundamental para el futuro del municipio «sin agua no crecemos». Desde el Ayuntamiento se calcula que se solicitarán entre 500.000 y 600.000 euros exclusivamente para potenciar y garantizar el suministro. Se trata de una mejora sobre todo para El Burgo y Osma porque los agregados por ahora no han tenido pro-

En este sentido, durante el verano, Alcaldía emitió un bando pidiendo mesura en el consumo de agua. La repercusión fue muy positiva, «extraordinaria», según el alcalde, que aplaude la conciencia colectiva de los vecinos del municipio. También, gracias a pequeñas aportaciones como ese llamamiento, se ha sacado adelante el suministro en verano, pero ahora es el momento de tomar

otro tipo de decisiones que solucionen el problema.

#### **PLENO MUNICIPAL**

Por otro lado, el último pleno ordinario del Ayuntamiento de El Burgo de Osma aprobó dos modificaciones presupuestarias que asciende a más de 190.000 euros, sin contar con el apoyo del PSOE, que se abstuvo en ambos casos. La primera de estas modificaciones alcanza la número 11 y suman un total de 161.829 euros por el que se dan de alta tres inversiones para el municipio divididas en reforma de edificio municipal en Torralba del Burgo, obras en el patio del colegio y un estudio de inmuebles en ruinas también para las localidades agregadas.

En el caso de la reforma del edificio de Torralba de El Burgo las obras alcanzarán los 108.829 euros y el objetivo es reformar este edificio municipal para destinarlo a viviendas y contará con una ayuda de 24.000 euros de la Diputación Provincial, mientras que el resto se sufragará con cargo a remanente de tesorería. Por otro lado, también se acometerán obras en el patio del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla que alcanzan los 35.000 euros y que se sufragan entre tres administraciones, 14.000 euros tanto de Junta de Castilla y León como de Diputación Provincial a lo que se sumarán los 7.000 euros del Consistorio con remanente de tesorería que en el caso burgense ronda los 109.000 euros

Por último, dentro de esta modificación también está reflejado el estudio del municipio sobre inmuebles para crear, como calificó el portavoz de la PPSO, Elías Alonso, «es importante para conocer la situación que tenemos en los pueblos agregados» y «para adelantar, como destacó el alcalde burgense, Antonio Pardo. Mientras que desde el PSOE, Isaac Izquierdo, preguntó si esta partida no se podía demorar al año 2023, por lo que su grupo se abstuvo, mientras que Miguel Cobo, como concejal no adscrito apoyó la propuesta porque «es necesaria».

Por otro lado, también se aprobó la modificación de 29.000 euros para destinar a la ejecución de una pista de baloncesto, después del ahorro de esa partida en la hierba artificial en el campo de fútbol, que contó con el apoyo de PPSO, Cuesta y Cobo y la abstención del PSOE.

Además, también se aprobó el plan antifraude, con la dotación de un modelo de control de las medidas financiadas con el plan de resilencia, conforme a la disposición del Ministerio de Hacienda, ya que la orden establece la obligación de disponer de un plan, lo que se aprobó por unanimidad de todos los grupos, al considerarlo «imprescindible», aunque como destacó Izquierdo «espero que no se quede en una declaración de intenciones», mientras cuestionaba si van a contar con medios suficientes para asegurar el control.

Por último también se aprobó la cuenta general de 2021, que ascendió a 6.300.000 euros, aunque en este caso con la abstención del PSOE, ya que se incluye la mercantil Burosma, «una sociedad con la cual nosotros no estamos de acuerdo», algo que no entendieron desde la PPSO, como explicó Alonso, quien destacó que «son cuentas claras» y recordó que «las cuentas hay que aprobarlas». Pero ni Cobo ni PSOE apoyaron este acuerdo, que se aprobó con la abstención de la oposición, algo que no entendió el edil burgense, quien lamentó que «ustedes no solo aprobaron las cuentas, sino que además tenemos que sacar adelante más de la mitad del año a su responsabilidad», algo que como señaló Pardo, «tienen que ver los ciudadanos».

## San Esteban entona su 'Viva la Virgen' en el Rivero

## La localidad celebra hasta el domingo sus fiestas en honor también al Santo Cristo de la Buena Dicha

## ANA HERNANDO SAN ESTEBAN

San Esteban de Gormaz inició anoche sus fiestas patronales más esperadas en honor a la Virgen del Rivero y al Santo Cristo de la Buena Dicha, después de dos años suspendidas por la pandemia, con la emoción puesta en el balcón del Ayuntamiento donde reina y damas continuaron con la tradición de ver a sus vecinos coreando sus nombres. El preludio festivo tuvo ya lugar por la mañana, con la entrega de premios del concurso de pintura rápida celebrada el pasado fin de semana, y la exposición de los trabajos en la plaza Mayor, con los más pequeños disfrutando de la víspera festiva, en la que no faltaron los gigantes y cabezudos y el pasacalles amenizado por la banda de música Compases del Duero, dirigidos por Jessica Redondo Fresno, que hoy también acompañarán a los sanestebeños hasta la iglesia del Rivero para la ceremonia religiosa

Aunque se exhibieron todos los dibujos, los premios fueron para Tulio Durán Manzanares y Lola Manzanares García en la categoría A (hasta cinco años) como originalidad y mejor dibujo respectivamente. En la categoría B (de 6 a 8 años) los premios fueron para Daniel Molinero Gómez y Andrea Durán Manzanares, como originalidad y mejor dibujo, mientras que en la categoría C hasta 11 años, los premios fueron para Estefani Tiho-



Las fiestas comenzaron con la presencia de reina y damas en el balcón del Ayuntamiento. ANA HERNANDO

mirova Nancova como más original y para Maite Cerezo Moreno como mejor dibujo. Por último, Pablo Saralegui Carro ganó en originalidad en la categoría D (de 12 a 14 años) como más original y Jorge Pindado Pastor el mejor dibujo de su categoría.

Pero la emoción estaba esperando a la llegada de la noche, con el desfile de peñas en una Plaza Mayor que vibró de colores, con las pancartas de las peñas y sus mejores galas puestas en unos trajes que, salvo por la celebración del día de las peñas el pasado mes de julio, seguían esperando las fiestas en un cajón. Los peñistas pusieron el colorido pero también la alegría con sus charangas e instrumentos y sus ganas de vivir unos días de intensidad hasta el domingo. También asistieron la reina y damas de 2020 y 2021.

Así que tras el pregón festivo y la entrega de premios a la mejor pancarta y mejor presentación, las peñas se dividieron entre los bares y sus locales, para cenar y coger fuerzas para cumplir con la tradición de subir a la iglesia del Rivero, donde se entonó la Salve a la

Virgen, patrona de la localidad, entregando las flores como petición y agradecimiento de los fieles sanestebeños, este año con más emoción, ausencias y fervor que nunca.

Y esas ganas acumuladas siguieron con la bajada de la Salve, amenizada por la charanga Komo Kieras, con la corporación municipal y la reina y damas rodeadas de vecinos y peñistas que trazaron cadenas al ritmo de la música, hasta llegar a la Plaza Mayor donde la orquesta Insignia inauguró las verbenas nocturnas.

Hoy las fiestas continuarán con la tamborrada tomasina en la Placituela desde las ocho de la mañana y después la dianas a cargo de la charanga Komo Kieras, para dar tiempo a subir a la iglesia del Rivero para la primera Eucaristía de fiestas en el templo románico. Tras la misa habrá hinchables en la Plaza San Esteban y por la tarde vaquillas para inaugurar la feria taurina, desde las 18 horas, que finalizará con el baile público y la Rueda antes del primer pase de la orquesta Jamaica Show en la verbena festi-

# La Junta inyecta 10,5 M€ para el sobrecoste de electricidad y gas en centros educativos

• Este incremento eleva la partida hasta los 18,4 millones mientras que 56 se destinan a Sanidad con doce en equipamiento de última tecnología para los hospitales de Salamanca, Zamora, León y Miranda

RICARDO GARCÍA VALLADOLID La inflación y la subida de los precios también pasan factura a las administraciones públicas, que ven como las partidas destinadas a financiar suministros energéticos en los servicios públicos dispuestas en años anteriores deben ser ahora mucho mayores. Un ejemplo de ello en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que de cara a sufragar los costes de la electricidad y el gas en los centros educativos públicos de la Comunidad deberá abonar 10.580.000 euros más en 2023 que durante el presente año.

Esto supone, por tanto, que la factura del presente año 2022, para la que se reservaron apenas ocho millones de euros, se verá incrementada en un 135% a fin de compensar esa subida de precios. El coste en 2023 será de 18.381.000 euros que serán adjudicados, previsiblemente en octubre, con un plazo de ejecución de un año a partir del 1 de enero.

En un desglose de cantidades, Educación ha iniciado la tramitación de dos expedientes de contratación. Por un lado, del suministro de energía eléctrica para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.169.262 euros con el obde garantizar funcionamiento. La previsión de consumo de electricidad por los centros docentes públicos, de acuerdo con los datos que facilita el Ente Regional de la Energía (EREN), aumentará en dicho ejercicio, de manera que este incremento del gasto no es solo consecuencia de los precios desbocados, si no de un sistema educativo con más necesidades de energía en un curso con más alumnos.

En este contexto, el presupuesto de licitación supone un incremento de 4.026.148 euros respecto del contrato de 2022, debido al creciente y continuo encarecimiento de los precios de la energía eléctrica que se está produciendo en los merca-



Jesús Julio Carnero, Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, ayer en las Cortes. ICAL

dos. Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, según establece el acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles

Por otro lado, también se ha iniciado la tramitación del expediente de contratación del suministro de gas natural para los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León por un importe de 9.212.028 euros. El presupuesto de licitación de este suministro también supone un incremento respecto del contrato licitado para 2022, en este caso de 6.557.610 euros.

Se solicitará oferta a las empresas adjudicatarias del Acuerdo marco para la homologación del suministro de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la Administración de Castilla y León y entidades adheridas.

El plazo de ejecución de ambos contratos será de un año y comprenderá desde el 1 de enero de 2023, o desde el día siguiente de la formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de ese año. Su adjudicación se prevé para octubre de este año y no serán prorrogables.

### SANIDAD

Junto a este incremento de las partidas para pagar los suministros energéticos en los centros educativos de la Comunidad, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León también aprobó ayer una batería de partidas movilizadas por la Consejería de Sanidad. En conjunto suman 56 millones de euros, de los que 12,4 están destinados a equipamiento de alta tecnología en cuatro centros hospitalarios de la Comunidad, además de otras enti-

Concretamente, serán los hospitales de Salamanca, Zamora, León y Miranda de Ebro los destinatarios de nuevos equipos de TAC y de otros para distintos fines. El Complejo Asistencial Universitario de la capital salmantina recibirá, en este contexto, seis millones de euros para un nuevo acelerador lineal para radioterapia adaptativa y un PET-TAC de altas prestaciones destinado al Servicio de Medicina Nuclear, Radiofísica y Protección Radiológica. Ambos estarán financiados con fondos europeos de los planes Next Generation. Asimismo, también se

aprobó otro acuerdo para que este mismo hospital reciba 31 millones y medio de euros para labores de limpieza.

Junto a él, el Complejo Asistencial de Zamora recibirá algo más de tres millones de euros, también procedentes de fondos Next Generation, a través de cuatro equipos diferentes. El primero es un TAC con 76 milímetros de cobertura del detector de imagen y con imagen espectral para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen de la Concha. Un segundo y un tercer TAC serán de 38 milímetros con cobertura del detector de imagen, mientras que el cuarto equipo es una radiología vascular intervencionista que sustituirá al angiógrafo existente y que permitirá reforzar la capacidad tecnológica del hospital zamorano y realizar procedimientos de alta complejidad.

En lo que respecta a la provincia leonesa, incorporará a su equipamiento sanitario un equipo de tomografía computarizada (TAC) para el Servicio de Radiología del Complejo Asistencial Universitario de León. En segundo lugar, este mismo centro también alojará un equipo de radiología vascular y neurovascular monoplano intervencionista de última generación. Ambos equipos están valorados en poco más de dos millones de euros.

Finalmente, y en lo que respecta a equipamientos de hospitales, el 'Santiago Apóstol' de Miranda de Ebro contará con un nuevo TAC presupuestado en 578.000 euros y que, al igual que todos los anteriores, cuenta con financiación europea a través de fondos Next Generation.

En cuanto a las cantidades restantes, 350.000 euros irán a parar al Laboratorio de Salud Pública de León para la adquisición de un nuevo sistema de ultra precisión para la detección de sustancias prohibidas o no autorizadas en el marco del Plan Nacional de Residuos y de las actuaciones autonómicas de PASA A PÁGINA SIGUIENTE





Juntos lo conseguiremos
COLABORA

900 811 888 | bizum 33439
www.manosunidas.org

## CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

control oficial de aguas y alimentos.

Otra partida, en este caso de ocho millones euros, servirá para cubrir el suministro de endoprótesis vasculares coronarias (stent y similares) y un nuevo mamógrafo digital, todo ello destina al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Junto a ella, Sanidad destina cinco millones de euros a la compra de 40.000 dosis de la vacuna frente al herpes zóster con las que inocular a la cohorte poblacional que cumple los 65 años durante el presente ejercicio.

### PREVENCIÓN DEL SIDA

Incluida también en esta batería de fondos para el sistema sanitario está una subvención anual de 60.000 euros destinada a la Federación de Comités Antisida de Castilla y León para actividades de educación para la salud y prevención frente a esta enfermedad que llevan a cabo las asociaciones que integran el colectivo autonómico.

La Federación de Comités Antisida de Castilla y León, compuesta por sus representantes territoriales en Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Ponferrada, desarrolla actividades de educación para la salud y de prevención ante esta enfermedad.

Su balance de actividad durante el año 2021 reflejó 3.275 beneficiarios de las acciones específicas de prevención desarrolladas, 857 personas con VIH atendidas socio sanitariamente y cerca de 6.800 participantes divididos entre talleres de educación para la salud para jóvenes y otras iniciativas socioeducativas

A través de esta subvención de 60.000 euros, y según señaló la propia Junta en un comunicado, se colabora con las actividades que las asocieciones territoriales integradas en el colectivo castellano y leonés realizan para la información, la prevención y la educación para la salud en materia de sida; para el acompañamiento y cuidados en atención domiciliaria y hospitalaria de personas con VIH, apoyo psicológico a afectados y familiares; asesoría especializada a seropositivas; y actividades de formación del

Estas medidas adoptadas, tanto en el ámbito educativo como el sanitario, el presidente de la Junta las resumió como «mayor calidad en los servicios públicos» que se prestan desde la Junta de Castilla y León. «Hoy en el Consejo de Gobierno, hemos aprobado importantes inversiones para Sanidad y Educación. Servicios públicos esenciales a los que destinamos gran parte de nuestro presupuesto», señaló en un mensaje de Twitter.

# El Gobierno encarga al Itacyl el primer mapa de cultivos nacional de alto detalle

Desarrollará una cartografía a partir de imágenes satelitales que represente los cambios de cobertura del suelo con los principales cultivos y en las superficies de vegetación natural

R. G. VALLADOLID El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles dio luz verde a la suscripción de un convenio entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el desarrollo de una cartografía de coberturas agrarias a nivel nacional a partir de imágenes satelitales que represente los cambios de cobertura del suelo a nivel de los principales cultivos y que contará con una aportación del Ministerio que dirige Luis Planas de 187.809 euros

Desde el año 2013 el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) elabora el Mapa de Cultivos y Superficies Naturales de Castilla y León. Este mapa es una cartografía de la cobertura del suelo de toda la Comunidad y se obtiene, principalmente, mediante la aplicación de algoritmos de aprendizaje por computador a una serie temporal de imágenes de satélite del programa espacial Copernicus de la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea usando datos preexistentes de diversas bases de datos agrarias y ambientales. Esta tecnología es uno de los principales activos del Itacyl y es lo que ha atraído al Ministerio para plantear su escalado a nivel nacional. El proyecto comenzó en el año 2013 y, desde entonces, se han generado mapas desde el año 2011 hasta la

La calidad (precisiones por encima del 90%), puntualidad (dos versiones antes del fin de campaña) y detalle temático (más de 30 clases de cubiertas agrarias) y la experiencia adquirida durante diez años en el desarrollo de este producto en Castilla y León, ha propiciado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación proponga al Itacyl firmar un convenio a



Sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) en Valladolid. E. M

través de una encomienda de gestión, para elaborar la cartografía de coberturas agrarias a nivel nacional de casi 506.000 kilómetros cuadrados (salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).

Precisamente, el propio Itacyl publica en su pagina web que «la precisión global del mapa clasificado en 2021 fue de un 94% para el total de clases consideradas (más de 25 clases de cultivos específicos), siendo en términos generales superior para las clases de cultivos permanentes que para el resto de cultivos y de vegetación natural».

Además, «en el mapa provisional de la presente campaña de 2022 esta precisión ha alcanzado ya el 95%. Asimismo, la precisión que se obtuvo en el Mapa Binario de Regadío efectivo de Castilla y León en 2021 alcanzó un 96%, la misma

precisión obtenida en la presente campaña 2022 en el mes de julio».

En la misma plataforma se puede ver que el mapa que elabora el Itacyl diferencia entre cultivos herbáceos (trigo, cebada, maíz, centeno, avena, otros cereales, girasol, colza, guisantes, vezas, otras leguminosas, alfalfa, forrajeras, remolacha, patatas, adormidera, lavanda, cártamo, fresas, zanahoria y otros cultivos hortícolas), cultivos permanentes (viñedo, cultivos leñosos abandonados, olivar, frutales de cáscara y frutales), superficies forestales y naturales (pastizales, matorral, coníferas, frondosas cadufolias, frondosas perennifolias, parques, castaños y chopera) y otras superficies.

Según señaló la Junta a través de un comunicado, la ampliación del proyecto supondrá un gran reto tecnológico debido al incremento del volumen de datos a procesar y la diversidad de paisajes agrarios de España. Será necesario crear una nueva leyenda de cultivos adaptada a la generalidad del país y buscar bases de datos para entrenar al algoritmo. Este esfuerzo se realizará en colaboración con el Ministerio que proporcionará nuevas fuentes de datos y su experiencia en el contexto nacional.

El objetivo es disponer para 2023 de una primera cartografía de ocupación del suelo agrícola de la campaña 2022. Este producto representa un buen ejemplo de la colaboración entre administraciones públicas. Los resultados constituirán una nueva fuente de información que complementará las fuentes de datos estadísticas y facilitará la gestión del medio agrario.

## CARRIEDO DEFIENDE QUE LA REAPERTURA DE GAROÑA «ES DECISIÓN DE SUS PROPIETARIOS»

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, recordó ayer que el Gobierno autonómico no es competente para plantear la reapertura de Garoña, ya que se trata de una cuestión que «es decisión de sus propietarios». En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, ante la pregunta sobre el posicionamiento de la Junta ante la posibilidad de reapertura de la central, solicitada en su momento por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Carriedo matizó que «no se trata de verla con buenos o malos ojos, sino de una tramitación que no se ha presentado ni sabemos si los promotores desean hacerlo, así que no podemos prejuzgarla», informa Ical. «Sería adelantar acontecimientos», continuó esgrimiendo el portavoz, que reiteró que «tienen que ser los propietarios los que decidan» porque «no nos corresponde a nosotros hacer la inversión, ni promover la iniciativa ni plantear el proyecto» para cumplir la normativa.

## LA JUNTA NO PEDIRÁ DESMANTELAR EL CAMPO DE TIRO DEL TELENO PESE A LOS INCENDIOS

La Junta de Castilla y León no pedirá el desmantelamiento del campo de tiro del Teleno, en la provincia de León, y que es propiedad del Ministerio de Defensa, pese a los problemas de incendios de carácter forestal que sufrió en reiteradas ocasiones en los últimos años, la última este mismo verano. «Es verdad que este año son varios los incendios que han trascendido los límites de su origen para entrar en áreas de actuación propia de la Junta, bien porque han venido de otra Comunidad o de áreas de competencia de otra administración como el del campo de tiro del Teleno», reconoció Carriedo tras la celebración del Consejo de Gobierno de ayer.

Sin embargo, remarcó que desde la Junta no pedirán el desmantelamiento de esta instalación militar, y mostró la «voluntad de colaboración» del Gobierno autonómico con el central para la extinción de incendios, desde la intención de «colaborar y no hacer crítica política ante un problema general donde todos tenemos que actuar de forma coordinada», según declaraciones recogidas por Ical.

# El PPy Vox vetan investigar los fuegos de Ávila y Zamora y la gestión de residencias

El PSOE anuncia que llevará la investigación ante la justicia, tras «agotar todas las vías políticas con la única respuesta mafiosa de la omertá, el silencio de los corruptos»

VALLADOLID

PP y Vox vetaron ayer con sus votos en el pleno la constitución de una comisión de investigación para determinar lo que sucedió en la gestión de los incendios de la Sierra Paramera en Ávila y la Sierra de la Culebra en Zamora. Ante ello, la procuradora socialista Ana Sánchez anunció que «después de agotar todas las vías políticas para recibir la única respuesta mafiosa de la omertá, el silencio de los corruptos», llevarán la situación a los tribunales para que se investigue, «como ya hicieron Greenpeace, CCOO, UGT, la plataforma sindical de bomberos o el defensor del pueblo». «Voten aquí lo que les dé la real gana», exhortó en el parlamento au-

En su intervención, Sánchez acusó a 'populares' y a Vox de «tapar todo tipo de corruptelas negando explicaciones a quienes pisotean y humillan, a quienes se dejaron la vida en primera línea de fuego». «Los abulenses y zamoranos que salieron a la calle en julio solo quieren que se sepa la verdad y justicia, y la única explicación que nos dan es llamarnos miserables por pedir expiaciones junto a nuestro paisanos, y decir que las cosas se hicieron perfectamente», señaló antes de advertir: «No dan explicaciones aquí pero las darán en los juzgados».

Para Sánchez, el incendio de la Sierra de la Culebra «era evitable», ya que «se pudo haber evitado su expansión». «Se calcinaron miles de hectáreas, de ilusiones y de vida, pero carecíamos de un operativo bien dotado y continuado a lo largo de to-

do el año, como el resto de las autonomías», señaló antes de acusar a la Junta de «abandonar Zamora negligentemente, con soberbia y desprecio manifiesto». «Sus ciudadanos solo han pedido verdad y justicia, ¿van a traicionarles? Allá ustedes y sus conciencias», zanjó.

Desde el PP, David Beltrán Martín defendió que «los incendios son un drama y no entienden de fronteras ni de partidos políticos», y lamentó la «instrumentalización» que a su juicio está haciendo de la situación el PSOE, con un «juego claramente orientado a sacar un beneficio político». El PP y Vox también vetaron con sus votos la petición de toda la oposición parlamentaria, excepto Cs que

se abstuvo, de crear una comisión de investigación sobre la gestión en las residencias durante la pandemia, en las que fallecieron 4466 personas, por entender que es «extemporánea», que «todo ha quedado claro», que la justicia archivó las denuncias y que solo se quiere cobrar dietas.

Estos argumentos expresaron el 'popular' Miguel Ángel García Nieto y Carlos Menéndez (Vox) al oponerse a la constitución de la comisión, mientras que Nuria Rubio (PSOE) recordó que es una cuestión de justicia con las familias de los muertos por el covid y lamentó la falta de empatía de ambos partidos. «Hay que votar desde desde los principios, valores y con el corazón», sostuvo. Todos los

portavoces de la oposición cargaron contra Vox por respaldar en la pasada legislatura su constitución e incluso por presumir, con su entonces única procuradora Fátima Pinacho, de ser los primeros en pedir una investigación de lo ocurrido en las residencias y ahora dar marcha atrás tras entrar en la Junta. «Ustedes hoy con sus hechos impedirán que se conozca la verdad y que se haga justicia y serán responsables de sus hechos», advirtió la procuradora del PSOE «Este es un debate antiguo y manido, después de 113.000 muertos», inició Miguel Ángel García Nieto (PP), que apuntó a un debate «extemporáneo» después del elevado numero de perso-

## TRÁMITE A LA LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS AL FINAL DE LA VIDA

Las Cortes de Castilla y León tomaron ayer en consideración la proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida, presentada por Ciudadanos, con la que se abre el debate de la dignidad de los pacientes a una vida y muerte digna y el refuerzo de los cuidados paliativos. El texto contó con 68 votos a favor de los 81 procuradores y 13 en contra, de los parlamentarios de Vox. La 'popular' Paloma Vallejo afirmó que no supone una «fricción» en la coalición de Gobierno, porque es un voto en conciencia. En la presentación del texto, Francisco Igea consideró que era más urgente una ley de derechos y garantías que la de eutanasia, afirmó que «en este país se muere mal por falta de información» o por «negar la sedación» y concluyó que no debería suceder con la ley del paciente, aunque añadió que, en la práctica, sucede. Igea relató dos casos en la tribuna de

las Cortes, de una mujer de 44 años con un cáncer de estómago sin solución a la que planteó la sedación «para no pasarlo mal» y treinta días después pidió una solución; y la de otra mujer que pidió acabar con su sufrimiento. «Esto que parece fácil no es así, y dicen que están matando» al paciente y es «no dejar a la gente decidir». «Por eso es necesaria esta ley, no es la ley de Ciudadanos, tiene que ser la ley de estas Cortes», argumentó Igea, que afirmó que no es el trabajo de su partido, sino de muchas personas.

Javier Bernardo Teira (Vox) compartió en que se debe abordar dejando la ideología y con rigor pero marcó una diferencia y cinco dificultades en el texto, como que no se establecen nuevos derechos, sino los que existen; que se meta al paciente en un grado de burocracia para tomar decisiones y se preguntó «qué hay de malo en estar en manos del médico». «Esta proposición relega el derecho a la vida como principio básico revelador», aseguró el procurador, convencido de que es «un peligro para la dignidad».

## El PP deja solo a Vox en su exigencia de un plan de soberanía energética

VALLADOLID

El PP se unió ayer a la oposición y dejó solo a Vox en su exigencia de un «urgente» plan nacional de soberanía energética, al rechazar en votación los dos primeros puntos de la PNL presentada por la procuradora Susana Suárez Villagrá. Los socios de Gobierno sí acordaron solicitar la derogación «inmediata» del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que impone a la ciudadanía un «confinamiento energético» con una «nefasta norma repleta de carga ideológica».

Desde Vox, aceptaron con cierta resignación («nos gusta más nuestro texto original, pero entendemos que hay puntos que es inaplazable sacar adelante», aseguró Suárez Villagrá) las enmiendas presentadas por los 'populares' a tres de los seis puntos de su PNL, y se introdujeron así matices definitivos que recogen la postura de sus socios, que apoyaron extender la vida útil de las centrales nucleares pero no programar la instalación de nuevas plantas, como demandaba Vox.

Así, se aprobó poner en marcha todos los mecanismos necesarios para paralizar los desmantelamientos de las centrales térmicas, en las que técnicamente sea posible la reconexión de nuevo a la red nacional como la base para iniciar la recuperación de la soberanía energética. «Los españoles deberán pagar los delirantes compromisos de nuestro gobierno ante los burócratas de Bruselas», señaló

# Tráfico inicia una campaña de vigilancia de las distracciones

VALLADOL

La Dirección General de Tráfico llevará a cabo una nueva campaña específica de vigilancia que, en esta ocasión, se centrará en las distracciones en la conducción. La campaña, que arranca hoy y concluye el 13 de septiembre, se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

Este tipo de campañas son imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta puesto que estuvo presente en el 47 por ciento de todos los accidentes con víctimas mortales registrados en el año 2021.

Por este motivo, los agentes de la Agrupación de Tráfico vigilarán las vías interurbanas y, todas aquellas policías municipales que se sumen a la campaña lo harán en el ámbito urbano. A esta vigilancia a pie de carretera hay que añadir los medios automatizados de los que dispone la DGT con 24 cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial (European Road Safety Observatory ERSO) recoge, en el informe monográfico sobre distraccio-



Un voluntario de Aspaym junto a la delegada del Gobierno. ICAL

nes al volante que acaba de actualizar, los resultados de diversos estudios recientes basados en la observación directa de los conductores.

En él se recoge que la prevalencia del uso del teléfono móvil mientras se conduce en coche en Europa admitida por los conductores es de del 48 por ciento para el uso de dispositivos con manos libres y, lo que es más preocupante, del 29 por ciento para hablar por un teléfono móvil sin manos libres y del 24 por ciento para leer mensajes de texto o comprobar las redes sociales. En este sentido, el informe refleja también cómo

las acciones que requieren apartar la vista de la carretera o realizar tareas manuales tienen mayor impacto tanto en el comportamiento al volante como en el riesgo de colisión. Estos choques son 3,6 veces más probables en el caso de hablar sin utilizar el manos libres. Son seis veces más al escribir un mensaje y 12 veces más en caso de marcar un número manualmente.

Dado que la presencia del móvil en la conducción se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, provocando infinidad de accidentes, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor el pasado mes de marzo, incrementó de tres a seis los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Un año más, la Federación Nacional ASPAYM colabora con la DGT en esta campaña implicando a voluntarios con lesión medular que acompañarán a los agentes.

# La madre del bebé fallecido en Segovia: «Hubo dejadez, nos abandonaron»

El TSJ condena a Sacyl por «mala praxis» tras la muerte de un recién nacido por sufrimiento fetal durante el parto / La familia denuncia «formas déspotas» en el trato recibido en el hospital

JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID La madre del bebé fallecido en Segovia por negligencia médica asegura que la ginecóloga que le atendió les dijo «nos está vacilando Martín», en referencia al nombre que los padres habían decidido poner al niño. La madre, V.A.Ll. indica que hubo «dejadez» por parte de los profesionales del hospital. «Nos abandonaron, cuando actuaron ya era demasiado tarde». El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a Sacyl a indemnizar a los padres por el fallecimiento del bebé debido a lo que considera una defectuosa asistencia sanitaria en el Hospital General de Segovia.

La sentencia recoge que existieron dos circunstancias que acreditan una mala praxis en la asistencia prestada, según denuncia El Defensor del Paciente, que ha llevado el caso. Por un lado, teniendo en cuenta que la velocidad de dilatación de una primípara es de 1.2 cm/hora, y que la paciente tan solo había dilatado 1 cm. en 6 horas, era obvio que la dilatación estaba estancada, ya que a las 22:40 horas está entre 3-4 cm y cuando se realizó la cesárea (sobre las 4:45 horas) estaba entre 4-5 cm. Además, sobre las 3:15 horas, la cabeza estaba arriba del todo, lo que significa que ni se había movido ni descendía. Por ello reconoce que existía una situación de peligro porque el parto no evolucionaba

V.A.Ll. estuvo más de un día sin recibir atención, según indicó ayer a este diario. Se trasladó junto con su marido desde la localidad segoviana de Chañe al Hospital General de Segovia, donde quedó ingresada. Esto ocurrió un sábado (1 de septiembre de 2019) a primera hora de la mañana y hasta el domingo por la tarde estuvo esperando en la habitación donde quedó ingresada. La madre indicó que tuvo que esperar más de un día a pesar de las molestias y el domingo fue vista por una matrona que estaba de prácticas, según denuncia.

En la madrugada del sábado al domingo, la madre fue atendida por una ginecóloga. «Me dijo que tenían que hacer una prueba porque al niño no le llegaba oxígeno al cerebro. Nos está vacilando Martín nos dijo la ginecóloga», afirma la madre. El bebé nació el lunes de madrugada y dos horas después fue trasladado al Hospital Río Hortega de Valladolid en una UVI móvil. El traslado de la madre a este centro sanitario se produjo un día después. Los médicos comunicaron el martes a los padres que el niño tenía destrozado el cerebro y

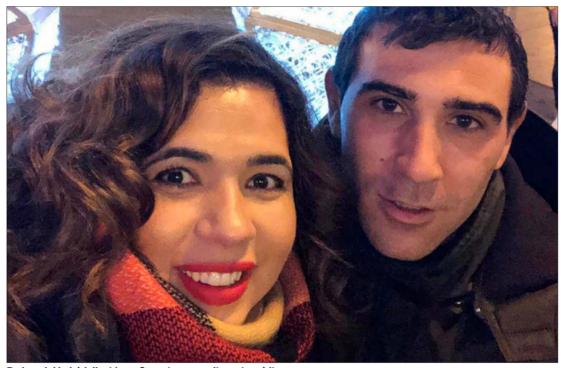

Padres del bebé fallecido en Segovia por negligencia médica. E.M.

les pidieron consentimiento para desconectar la máquina que le mantenía con vida, según indica la madre, quien añade que el embarazo había trascurrido con «normalidad y sin ninguna alteración».

## «FORMAS DÉSPOTAS»

Los padres no encuentran explicación a lo ocurrido. Se habían desplazado desde Chañe, localidad situada a 60 kilómetros, para que ella fuera preparada para el parto. Lo que no esperaban fue la falta de atención por parte de los sanitarios. Noté que algo pasaba pero me dijeron que estuviera tranquila. Te fías de los médicos pero hubo momentos en los que sus formas de actuar fueron déspotas».

Las horas que transcurrieron desde su llegada al Hospital General de Segovia hasta que el bebé fue trasladado a Valladolid resultaron interminables. Lo que más dolió a la madre fue la falta de atención por los sanitarios. Ocurrió el primer fin de semana de septiembre de 2019 y la familia del bebé fallecido considera que el trato debió ser diferente. «Fue un fin de semana y observamos indiferencia. Mi marido les habló de las molestias que tenía y nos dijeron que estuviera tranquila».

La sentencia establece que desde las 00:58 horas del domingo se produjo de manera constante y sostenida bradicardias y deceleraciones, que se mantuvieron en el tiempo, situación alarmante que aconseja comprobar el bienestar fetal en algún momento, lo que no se hizo sino hasta las 4:45 horas. Si se hubiera comprobado el bienestar fetal se hubieran podido detectar el estado de su hijo. El fallecimiento del niño fue consecuencia de una mala praxis médica. La sentencia rechaza la pretensión de la aseguradora de valorar los hechos para aminorar la indemnización como una simple pérdida de oportunidad, y destaca

«La ginecóloga nos dijo 'Martín nos está vacilando' y le tenían que hacer una prueba»

## «Esperé más de un día y me atendió una matrona que estaba de prácticas»

que «ha habido claramente una infracción de la lex artis porque viendo como transcurría el parto, debió procederse a examinar el pH fetal antes y así poder realizar la cesárea evitando el sufrimiento fetal y el resultado. No ha habido una pérdida de oportunidad, (...), sino una actuación médica que ha dado lugar a un resultado dañoso antijurídico que hubiese podido evitarse».

La sentencia del TSJ refleja que el título de imputación que alega la parte actora consiste en un «retraso en la práctica de la cesárea», considerando que existían «datos de alarma durante el parto» que debieron ser así considerados por los servicios médicos, lo cual «hubiese evitado» el resultado dañoso que es el fallecimiento del hijo de los actores. «Las pruebas periciales son de evidente utilidad, pero al final es la valoración jurídica de toda la prueba y de esas circunstancias lo que permitirá al tribunal decidir si la infracción de la lex artis puede darse por probada o no», añade la sentencia del TSJ. El Tribunal señala que la parte actora alega dos circunstancias que, a su juicio, debieron hacer sospechar que el parto no iba como tenía que ir y que se estaba produciendo un sufrimiento fetal, por lo que en vez de seguir conel parto natural se debía hacer una cesárea.

La presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, indica al respecto: «Es lamentable y muy triste que a estas alturas, y teniendo en cuenta que los centros médicos cuentan con métodos de control que pueden informar del estado del feto en todo momento, estos no se utilicen como es debido y sigan existiendo casos de fallecimiento de niños, y nacimientos de niños con graves secuelas por hipoxias no detectadas en el momento de parto que de haberse detectado y finalizado el parto de forma urgente, hubieran podido evitar mucho sufrimiento a padres a y a niños. Se pudo y debió evitar esta situación, como tantas otras, si tan solo se hubieran puesto a disposición del paciente los medios con los que se contaban», concluye Flores.

## Renault para en Valladolid y Palencia los días 9, 12 y 13 por falta de piezas

**J. J. Á**. VALLADOLID Renault anuncia nuevos paros en sus fábricas de Castilla y León. La compañía comunica que las plantas de Valladolid y Palencia se verán afectadas por esta interrupción los días 9, 12 y 13 de septiembre. Los empleados reciben esta noticia con preocupación ya que nadie les garantiza que haya un nuevo ERTE. Los trabajadores de Renault en Castilla y León han permanecido en sus domicilios mucho más tiempo del habitual por la falta de abastecimiento por parte de las empresas que debían suministrarles piezas.

El sector de la automoción ha protagonizado continuas paradas y Renault tampoco se ha librado ya que sus empleados sufrieron durante muchos meses las consecuencias del ERTE. Unai Hernández, delegado general de CGT en Renault España, asegura que hay preocupación ante la posibilidad de que la empresa lleve a cabo un nuevo ERTE. «El efecto de los expedientes anteriores ha sido demoledor para los bolsillos de los trabajadores».

Hernández culpa a la compañía de falta de previsión y se refiere, entre otros problemas, a la falta de estocaje. «Hay una mala planificación». El delegado general de CGT en Renault España añade que las autoridades territoriales y estatales también tienen su parte de culpa.

Por otra parte, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reiteró ayer la disposición del Gobierno autonómico para colaborar con el sector automovilístico y, en concreto, con Renault, «convencido» de su «compromiso» por su permanencia y «futuro» en la Comunidad.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo recordó que el compromiso de Renault con Castilla y León «ha sido histórico y sigue existiendo», por lo que mostró su convencimiento de que dicho compromiso «va a seguir existiendo en el futuro».

«Es una relación útil para todas las partes», para la Comunidad «por el crecimiento económico y el empleo» generado y para Renault por contar con unas «instalaciones importantes» que han sido parte de la razón por la que la compañía cuenta en Castilla y León con «las factorías más competitivas del mundo del Grupo Renault».

# Las agresiones sexuales se duplican en la Comunidad y solo en León se triplican

Los institutos forenses de la región realizaron 227 exploraciones a mujeres víctimas frente a las 126 del año anterior / Aumentan los homicidios en la Comunidad de 12 a 14 y las muertes violentas alcanzan los 417 casos

#### Í. ARRÚE VALLADOLID

Los reconocimientos forenses a víctimas de agresión sexual casi se duplicaron en 2021, al pasar de 126 a 227, según recogen las memorias forenses de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del ámbito de Castilla y León, que son tres con otras tantas cabeceras: León -León, y subdirecciones de Ponferrada y Zamora-; Valladolid, con las subdirecciones de Salamanca y Palencia; y Burgos, con las subdirecciones de Ávila, Segovia y Soria.

Se trata de una comparativa anual realizada en 2021 respecto a 2020, es decir relativa al primer y al segundo año segundo año de pandemia, en el caso de 2021 con más laxitud en movilidad, hecho que tiene sus efectos claros en apartados como en las agresiones sexuales o los fallecimientos en accidentes de tráfico.

Por provincias y atendiendo al crecimiento porcentual, el mayor aumento en reconocimiento a víctimas de agresión sexual se produjo en Zamora, donde se registraron 19 delitos contra la libertad sexual (frente a 4 en 2020) y casi se quintuplicaron los casos, y León con 62 casos (46 en la Dirección del IMLCF de León, y 16 en la Subdirección de Ponferrada), frente a las 21 del año anterior, (15 y seis, respectivamente). El número de víctimas, por tanto, se ha triplicado en un año en la provincia leonesa.

Valladolid encabeza el número de reconocimientos a víctimas de agresión sexual con 66 casos (frente a los 41 del año 2020, un 61% más). Ávila registró seis (5 en 2020); Burgos 33 (21 en 2020); Palencia, nueve (6); Salamanca, 34 (25); Segovia, 7 (8) y Soria, siete (uno el año anterior).

## **CRECEN LOS HOMICIDIOS**

En Castilla y León los forenses realizaron 14 autopsias por homicidios, frente a las 12 de 2020: seis en la provincia de León, tres en Valladolid, dos en Palencia, dos en Salamanca y una en Segovia.

En Valladolid, las autopsias por homicidio pasaron de dos a tres. El dato, aunque parece elevado, se queda corto comparado con la actual evolución de 2022 en la provincia, con ocho casos y sin contar con el de la joven de Traspinedo Esther López, aún sin clasificar como homicidio doloso o imprudente, o muerte accidental.

Dos de las autopsias de 2021 fueron a la mujer asfixiada en la pensión Vianesa de Montero Calvo,



Agentes de la Policía Científica salen del chalet de la urbanización Santa Ana de Valladolid tras el homicidio de un esposo a su mujer el 21 de junio de 2021 J.M. LOSTAU

Priscilla Ivonne R.B., de 41 años a manos de su novio Jacinto A.S., de 45, el 3 de febrero de 2021 y el crimen de un varón, José Javier C.F., de 58 años, sobre su esposa África C.C., de 55 años y que se encontraba en trámites de separación en el chalet familiar de la urbanización Santa Ana, el 21 de junio de 2021. La memoria de Valladolid recoge también un homicidio de Cuéllar, ya que la víctima mortal pereció en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la autopsia se realizó en esta ciudad.

El crimen fue cometido en la localidad segoviana 16 de junio. El fallecido, un hombre de 37 años, fue apuñalado en la mandíbula y en el abdomen. Cinco días después la Guardia Civil detuvo a un vecino de Cuéllar como presunto el autor del homicidio.

En Salamanca, se registraron dos homicidios, la misma cifra que en 2020. Uno de ellos fue el del varón E.D.Y., exvigilante de seguridad y coleccionista de armas, ya en prisión por asesinar presuntamente con varios disparos a un hombre y herir de gravedad a una mujer, también con varias detonaciones, en la madrugada del 28 de agosto de 2021 en el barrio Garrido de la capital charra.

Dos meses antes, el 29 de junio, una mujer de 34 años murió en el Hospital de Salamanca, una semana después de ser apuñalada por su pareja en su domicilio de Doñinos de Salamanca, Su marido, de 69 años, posteriormente se quitó la vida.

## **APUÑALADO TRAS DISCUTIR**

Tras un 2020 sin homicidios, la provincia palentina fue escenario de dos crímenes. El primero de ellos tuvo lugar el 12 de marzo en Villanueva de Henares, pedanía de Aguilar de Campoo, cuando Miguel Ángel Cayón, de 63 años, descerrajó un disparo de escopeta en el pecho a un hombre de 84 años, Emeterio Gutiérrez, 'Tellín', un vecino suyo de toda la vida, en la cochera de una casa del municipio, y siete horas después el homicida se quitaba la vida en su domicilio disparándose en la cabeza.

El segundo homicidio ocurrió pasadas las 19 horas del 15 de abril en el paseo de La Cascajera de Aguilar de Campoo, en la zona de terrazas próxima a una barandilla que mira al Pisuerga, cuando Iván S. B., 'El Negro', de 29 años, apuñaló hasta la muerte con un machete a Óliver G.

G., de 49, tras una discusión.

En León fueron seis los homicidios. El primer deceso se produjo el 10 de marzo en Ponferrada. Un varón de 52 años fue detenido por arrojar a una mujer de 60 por una terraza de un piso en el centro de la capital berciana.

El 17 de marzo de 2021 eran detenidos en Cembranos un hombre y una mujer por la muerte violenta de una prostituta en un domicilio particular. Los hechos había ocurrido ese mismo día en torno a las 22.15 horas cuando se produjo la llamada al 112 que solicitaba auxilio para una mujer «en mal estado».

Un mes más tarde las alarmas saltaban en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas donde una mujer había sido asesinada a manos de su ex pareja. La joven Paula, de 36 años, estaba intentando salir de una relación tormentosa y huir a Cádiz con su hermano, pero esa noche su agresor rompió la puerta del portal del edificio en el que vivía, luego la de su casa y la atacó con un cuchillo por la espalda sin que ella pudiera defenderse.

Otro de los crímenes de mayor impactoen la sociedad leonesa fue la muerte de un joven cántabro en

el entorno de la universidad de León. Ocurrió el 15 de mayo cuando un estudiante de Derecho asestaba una puñalada a un cántabro de 19 años que se encontraba de fiesta.

En Segovia, además del homicidio de Cuéllar, que acabó en la estadística de autopsia de Valladolid se registró otro homicidio el 28 de junio de 2021. El acusado y ahora condenado acudió al domicilio de la prima de su padre y que, cuando el marido de ésta, de 49 años, llegó a casa, sobre las 21.55 horas, le apuñaló en la cocina en al menos tres ocasiones en el pecho, la espalda y a la altura de la clavícula provocándole una hemorragia interna que derivó en su muerte. La acción homicida fue sin mediar discusión alguna y sin motivo aparente, según la sentencia que le condenó a 20 años en un psiquiátrico.

## **417 MUERTES VIOLENTAS**

Las memorias de los institutos forenses de Castilla y León reflejan que en 2021 se realizaron 1.137 autopsias, frente a las 1.062 del año anterior, y que se constaron 417 muertes violentas (frente a 420 el año precedente). Los suicidios bajaron de 255 a 235 autolisis.

# Los psicólogos piden estar en Primaria para bajar un 40% la lista de pacientes

El Colegio de Castilla y León defiende su presencia en los centros de salud para liberar de trabajo a los médicos de otras especialidades, así como un ahorro en «salud y fármacos»

MARTA CASADO BURGOS

El Colegio de Psicólogos de Castilla y León calcula que el 40% de las consultas que pueblan las agendas interminables de los médicos de familia en Atención Primaria y de la Atención Especializada se podrían gestionar con una consulta psicológica en los centros de salud.

«El 40% de las consultas que se ven en Atención Primaria tienen que ver con la salud mental, si pudiéramos reforzar la atención se liberaría de trabajo a los médicos de otras especialidades pero, además, se produciría un ahorro de salud, de fármacos y la atención se ajustaría a lo que realmente necesita el paciente», señaló el decano-presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, Jaime Gutiérrez Rodríguez.

La demanda de la atención psicológica se ha disparado después de la pandemia. «La pandemia nos ha cambiado la vida y las costumbres y hay quien ha tenido serias dificultades», explica Rodríguez como una de las causas del aumento de petición de consultas

Añade, también, que la sociedad está cambiando su actitud frente a la salud mental. «Ya no es tabú acudir a una consulta del psicólogo, se está perdiendo el miedo a acudir a terapia, es algo que s comenta y se habla mucho más que antes», señala. De ahí que ésta sea «una profesión sin paro» y se felicite de un nuevo centro de formación sobre la materia que se va a impartir en Ciencias de la Salud el próximo



Manuel Pérez Mateos y Jaime Gutiérrez, tras renovar el convenio de colaboración. SANTI OTERO

curso. Señaló que la demanda de psicólogos es una constante, tanto en el sector público como privadoFuturos egresados que permitirán nutrir una plantilla que en la región debe seguir incrementándose, acercando también las consultas a Atención Primaria. En la actualidad en Castilla y León hay 4,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los seis que hay de media en España y los 18 de la Unión Europea.

El portavoz de los psicólogos de la región realizó estas afirmaciones en la Universidad de Burgos donde ha firmado con el rector un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. «Ya venimos colaborando ambas instituciones pero el convenio nos permitirá ampliar ese marco de colaboración que es importante el curso que viene en el que vamos a iniciar el Grado de Psicología, en modalidad presencial y on line, y sacaremos rendimiento a este convenio», señaló el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos.

Además de la realización de prácticas y trabajos de investigación, esta colaboración será especialmente intensa con el Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) «Un servicio que cada vez tiene mayor importancia

en la universidad. La atención psicológica ha sido muy necesaria durante la pandemia y seguimos teniendo una gran demanda de estos servicios, para lo que esta colaboración será muy efectiva», afirmó el rector. Entre las cuestiones en las que ambas instituciones ya colaboran se encuentra la Unidad de Atención Psicológica a Estudiantes donde, como en el ámbito general de la sociedad, se observa un aumento de la demanda. «Con la pandemia aumento la demanda de atención entre los estudiantes y sigue siendo muy elevada a día de hoy», apuntó el rector.

## Castilla y León recibirá 22,3 M€ para digitalizar su administración

La Conferencia Sectorial de Administración Pública, en la que se reunieron los ministros de Hacienda y Función Pública, Asuntos Económicos y Transformación Digital y Sanidad, con las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprobó este miércoles la distribución territorial de los créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la transformación digital y modernización de estos territorios para los ejercicios 2022 y 2023. En concreto, Castilla y León recibirá un total de 22.580.495,5 euros entre los dos años.

Así, durante el presente año, la Comunidad castellana y leonesa recibirá 11.849.267,31 euros, de los que 8.503.150,26 van destinados a administración orientada a la ciudadanía, operaciones inteligentes, Gobierno del dato, infraestructuras digitales, y ciberseguridad, y los 3.346.117,05 euros restantes van dirigidos a la modernización de la administración en Sanidad.

De igual forma, y según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y consultados por Ical, en 2023 la cantidad que recibirá Castilla y León asciende a 10.731.228,21 euros, de los que 3.082.960,66 se destinan a los cinco primeros ejes y los 7.648.267,55 restantes a Sanidad.

En el conjunto del país, se repartirán 460.372.255 euros. De éstos, 239.072.255 euros se distribuirán en el año 2022 y 221.300.000 euros quedarían pendientes de repartir en 2023. De la cuantía prevista para 2022, en concreto 169.072.255 euros corresponderían a las líneas 1-5 (relacionadas con la administración orientada a la ciudadanía, operaciones inteligentes, gobierno del dato, infraestructuras digitales y ciberseguri-

dad), mientras que 70 millones se destinarían a la línea 6 de sanidad digital.

Por su parte, de la cuantía prevista para 2023, 61.300.000 euros se destinarían a las líneas 1-5 y 160 millones a la línea 6 de sanidad digital.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, presidió esta reunión, que se celebró por videoconferencia, y en la que también participaron el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Juan Jesús Torres, el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz, así como la directora general de la Función Pública, Isabel Borre.

## CCOO exige crear la figura de coordinador de bienestar en los colegios

VALLADOLID

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castilla y León denuncia el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación de la Ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, cuya aprobación le obliga a incluir al inicio del presente curso la figura del coordinador de bienestar en todos los centros escolares.

Esta nueva figura, con funciones establecidas en el artículo 35 de dicha ley, «ni se ha creado, ni se ha incluido en la previsión de la plantilla para este curso, ni se ha negociado», explican desde el sindicato en un comunicado.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia «lo deja claro: todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado».

## Satse reclama activar la bolsa de empleo de enfermeras especialistas

VALLADOLID

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Castilla y León ha reclamado a la Consejería de Sanidad que entren ya en funcionamiento las bolsas de empleo de enfermeras y enfermeros especialistas de Sacyl.

La convocatoria de estas bolsas, según un comunicado del sindicato recogido por Ical, se publicó en abril de 2021 y los aspirantes presentaron en octubre pasado la documentación requerida para formar parte de las mismas. En tres meses debía haber entrado en funcionamiento cada una de esas bolsas, pero casi un año después, estos profesionales de diferentes especialidades siguen esperando esa baremación de méritos. A la vez, y pese a ese «bloqueo» que están sufriendo estos profesionales, el recuerda que la Consejería de Sanidad ha ofertado un programa de fidelización para los residentes que acaban este año su especialización, «sin solucionar el problema de los residentes de años anteriores, a los que se les desprecia».

## FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Isabel Blanco, Juan Carlos de Margarida, Rocío Lucas, Soledad Ulibarri y Adriana Ulibarri. Reportaje gráfico: Photogenic



J. Ramón Muñoz, Javier García, Mariano Veganzones, Isabel Pérez y Alberto Díaz.



Félix Villalba, Soledad Ulibarri, Jesús Julio Carnero, Virginia Barcones, Adriana Ulibarri, Marisa Vázquez, Pablo Lago y Ricardo García



David García, rector UEMC, y Jesús Zarzuela.



Ángel Ibáñez y Raúl de la Hoz.



Antonio Largo, rector UVa y Carmen Vaquero.



Julio L. Revuelta. Susana Hernández v José A. Arias.



Alberto Bustos, María Sánchez y Manuel Saravia.



Óscar Puente conversa con Juan Carlos Suárez Quiñones.



Emilio Reyero, Mario Amilivia y Miguel Ángel Jiménez.



Ángela de Miguel en el barco.

# ámbitos sociales.

Ignacio Tremiño y Cristina Ruiz.

# El barco de El Mundo echa el ancla en el Pisuerga

La caseta festiva en 'La Leyenda del Pisuerga' vive una jornada multudinaria con personalidades de todos los ámbitos

D. M. ARRANZ VALLADOLID Durante tres jornadas 'La Leyenda del Pisuerga' ha sido el epicentro festivo de las Ferias en honor a la Virgen de San Lorenzo gracias a la Caseta de El Mundo, que echaba el cierre después de recibir a centenares de ciudadanos de diferentes

En la última de las jornadas el barco llegaba a puerto en loor de multitudes con la presencia de los principales representantes políti-

cos de las diferentes administraciones, pero también con la visita del tejido asociativo, comercial, organizaciones agrarias, sindicatos, empresarios, personal directivo de entidades bancarias, además de compañeros de medios de comunicación.

Un viaje corto, pero intenso durante tres días en una embarcación referente con vistas al Pisuerga, y en los corrillos formados tanto en el interior como en la cubierta se

han abordado temas de actualidad, y relacionados con las Ferias y Fiestas de la ciudad que se extenderán hasta el próximo domingo.

Si los representantes políticos de Ayuntamiento y Diputación eran los más madrugadores, con permiso de las organizaciones agrarias, los más tardíos fueron los consejeros, que llegaron tras culminar una jornada maratoniana en las Cortes, pero con tiempo suficiente para brindar por estas esperadas fiestas.



Julia González y Jesús Quintana



Diana Martín, presidenta CHD.

## CASTILLA Y LEÓN



## FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Pablo Sáez, diputado Vox, Pablo R. Lago y José Moro.



Víctor Caramanzana y Carmen San Martín.



Óscar Cuéllar, Virginia García, Jesús Herreras, Mila Aguado y Víctor Muñoz, de Fecosva.



Alberto Palomino, J. Carlos Hernández, Luis Vélez, Carmen Jiménez, Óscar Puente, Rafi Romero, Vicky Soto y Pedro Herrero.



Lorenzo Rodríguez, vicepresidente de Diputación de Burgos, Edmundo Bayón, Jesús Manuel González Palacín y otros representantes de la UCCL.



Virginia Barcones, delegada del Gobierno y Alicia Villar, subdelegada en Valladolid.



Gonzalo Cebrián, Adriana Ulibarri, Isabel Ibáñez, Alberto Navarro y Diana García



Irene Núñez, Pilar del Olmo y Francisco Blanco, ediles del PP.



oli Escribano, Vicente Andrés, Saturnino Fernández y Raúl Góme.



José María Sánchez, Silvia Mato, Marian Hidalgo, y Luismi Torres.



Marcos Yllera, Carmen San Martín, Carlos Yllera y Santiago Mora.



José Manuel Rodríguez, Nieves Luquero, José Antonio Arias, Narciso Prieto y Santiago Sarmiento.

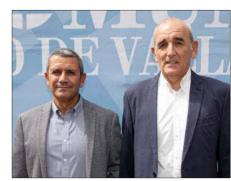

General García del Castillo y J. Manuel Ortega.

## FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Santiago Baeza, Myriam Martín, David Esteban, Fernando Esteban, Víctor Monge, el director de El Mundo, Pablo Lago, Conrado Íscar, la subdelegada Raquel Alonso, Agapito Hernández, Raquel González, Guzmán Gómez, Inmaculada Toledano, Javier González y el empresario Javier Meléndez.



Representantes de CEOE Valladolid.



Mario de Fuentes, Aroa Valdés, el diputado Pablo Sáez, Ricardo Velasco, y Luis Carlos Jiménez de Vox.



Gema Gómez y Lorenzo Rodríguez.



Ana Rey, María Balsa y Laura del Palacio.



Aurelio González y Manuel Jiménez de UPA CyL.



Prisciliano Losada y David Garrido de Coag.



Ignacio Barrera y José Gutierrez de Leche Gaza.



Adriana Ulibarri, presidenta de Edigup y Editora de El Mundo D. Valladolid conversa con Óscar Puente.



Mari Luz Martínez Seijo.



Enrique Cabero.



Rodrigo Nieto, Alberto López, Eduardo Carazo y José Ángel Alonso.



Martín F. Antolín, Gema Gómez y Pablo Vicente, ediles de Cs.



Jorge Losada, directivos de Sony y José Antonio Arias.



## FERIAS Y FIESTAS DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO 2022



Las concejalas Vicky Soto, Charo Chávez, Rafi Romero, Carmen Jiménez y Ana Redondo.



Felipe Cerezo, Belén Barrios, Carlos Blázquez, David Cerezo, Jesús Fidalgo y Juan Manuel Farto.



Silvia Herrero e Ignacio Antolín, de Iberdrola, con Augusto Cobos.



Julia Laso, Ana del Ser y Raúl Santa Eufemia de UGT.



Faustino Temprano, Javier Meléndez, Miguel García y Alberto Llaneza.



David González y Carlos Santos.



 ${\bf Alejandro\ Santos\ y\ Xavier\ Formenti}.$ 



Jesús Sanz, Valeria Sanz y Manuela del Val.



Raúl García y Raul Ortega de Caja Viva Caja Rural.



El presidente de Diputación Conrado Íscar, el alcalde Óscar Puente y Pablo Lago, director de El Mundo.



Florencio Carrera, Román Cid, Félix Villalba, Santiago Sarmiento, Antonio Penela, Soledad Ulibarri, Adriana Ulibarri, Pablo Lago, Joaquín Sánchez, Ricardo García, Felipe Ramos y José Antonio Arias, representantes de los medios de Edigrup.



Francisco Temprano, María Hernández, Fran Sardón y José Luis.

## **DEPORTES**

# Vuelve la Media Maratón

ATLETISMO. La carrera, organizada por el Ayuntamiento y que toma como referencia la denominación Abel Antón, se disputará el sábado 24 de septiembre al igual que la 5k Fermín Cacho

### LUIS HDEZ. CASADO SORIA

Un paso más hacia la normalidad deportiva y, consecuentemente, sanitaria tras el período de pandemia por el covid, es la celebración sin restricciones de la XXXVII Media Maratón Abel Antón Ciudad de Soria, la Carrera 5K Fermín Cacho Caja Rural y la prueba para los más pequeños fomentada también por Abel Antón en su vigésimo primera edición. Un tres por uno para el próximo 24 de septiembre. Su presentación, ayer en el Ayuntamiento de Soria, se convirtió en el pistoletazo de salida a nivel de inscripciones, puesta en escena de su localización, en el centro de la capital, y de su tradicional trazado, homologado por la Federación Española de Atletismo. Una de las pruebas emblemáticas del calendario atlético soriano que abarca toda la jornada desde las 12.00 horas con la prueba para los niños, su continuación con los cinco kilómetros a partir de las 17.00 horas y el colofón de la Media Maratón desde las 17.50.

El concejal de deportes del Consistorio, Manuel Salvador, el atleta Abel Antón y el representante de Caja Rural, Eduardo Munilla, oficiaron el acto animando a la participación con la intención de recuperar guarismos previos al tiempo de aplazamiento y restricciones para su celebración. La edición de 2019, convocó a más de 400 atletas en la Media Maratón. Re-



Abel Antón muestra, ayer, la medalla de oro del Maratón del Mundial de Atenas, con Salvador y Munilla. G. MONTESEGURO

cuperar esa cifra no es uno de los objetivos para este año, «a nivel mundial ha bajado la participación en todas las carreras», según reconoció Abel Antón, por todo lo que ha rodeado al coronavirus: confinamiento,

falta de rodaje, cautelas y miedos por la pandemia... Alcanzar los 300 atletas es una posibilidad real para la organización. El año anterior se celebraron dos carreras, los 10k Abel Antón y el 5k Fermín Cacho, con salida y llegada en el estadio de Los Pajaritos. Un año antes no se disputó. «En dos o tres años esperamos recuperar la normalidad», auguró Abel Antón, que a su vez destacó la vuelta este año al centro de la ciudad, con salida y llegada en la plaza Mariano Granados y con un circuito por la almendra de la capital, homologado por la Federación. Un recorrido lo menos lesivo para los participantes dadas las características orográficas de la ciudad y la altitud en la que se asienta, algo más de 1.000 metros. La intención es regresar a las condiciones de la edición de 2019 en la que se impuso en la Media Maratón Said Aitaddi, en la categoría masculina, y Mónica Gutiérrez, en la femenina. En la 5k ganaron Sergio Salinero y Estela Navascués.

Durante este año se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la victoria de Abel Antón en la Maratón del Mundial de Atenas por lo que se recordará la hazaña con la entrega de una réplica de la medalla de oro lograda por el atleta de Ojuel en la cita griega. Los niños presentes en la prueba matinal del 24 de septiembre recibirán la presea por su participación. También se conmemora la plata de Fermín Cacho en los 1.500 metros en esa cita mundialista de 1997, uno de las campañas más destacadas del agredeño con su mejor marca personal en la distancia, 3:28.95. Los participantes que lleguen a meta en la 5k se ganarán una réplica de la medalla de plata obtenida en la cita mundialista por el atleta de Ágreda, que estará presente en Soria el sábado 24 de septiembre.

Las inscripciones están en curso y se pueden formalizar vía online, en la página web mediomaratonabelanton.es hasta el 20 de septiembre, mientras que los niños deberán realizarla en la tienda Antón y Cacho (Collado, 44) de manera presencial del 12 al 21 de septiembre o en modo online. «La participación de los niños es imprevisible, pero esperamos más de 1.000 en todas las categorías», adelantó el atleta Abel Antón.

## David González se gana el puesto

CD NUMANCIA. El burgalés está siendo una de las mejores noticias en el inicio de Liga y de sus botas han nacido las mejores ocasiones

## F.T. SORIA

David González es una de las caras nuevas del C.D. Numancia para el estreno en Primera Federación y, después de las dos primeras jornadas de Liga, una de las mejores noticias en el seno de la plantilla rojilla en estos primeros compases del curso. El burgalés se está ganando el puesto en el ataque y de sus botas han salido las ocasiones más claras en las dos jornadas disputadas ante el Intercity y el Eldense. Cedido por el Real Madrid Castilla, por delante tiene un temporada que se antoja vital de cara a su futuro más inmediato. En el Numancia está siendo uno de los destacados y su zurda apunta alto.

El mediapunta, que fuera cante-

rano del Numancia en las categorías inferiores y uno de los pilares básicos en el equipo juvenil rojillo 2018-2019 que ganó el título de Liga de División de Honor, ha sido titulara en las dos primeras jornadas, aunque bien es cierto que en los dos primeros partidos ha sido sustituido. En el debut ante el Intercity jugó hasta el minuto 72 cuando fue cambiado por Mahicas y el pasado sábado en Elda participó durante 78 minutos para ser suplido por Jaume Pol.

Titular e incisivo en las contadas aproximaciones de los sorianos hacia el marco contrario es estos albores de la Liga. Así, ante el Incercity David González gozaba de la mejor



David González en el partido de la pasada jornada ante el Eldense. ÁREA II

ocasión para marcar pero su disparo desde la frontal se topaba con el poste después de que el portero llegará a tocar el balón. Contra el Eldense otra llegada con peligro y el mismo desenlace ya que el meta desviaba su potente disparo para que el esférico se estrellase en la madera. Esta fue la mejor oportuni-

dad de un Numancia que tras el descanso se desvaneció y que estuvo a merced de su rival en la última media hora de partido.

David González tiene en su pie izquierdo un guante y en las acciones a balón parado debe de ser un valor seguro para Diego Martínez y los suyos.

## **VOLEIBOL**

## Primer ensayo con victoria del Río Duero

SORIA

El Río Duero Soria se estrenó ayer con victoria en su primer ensayo de pretemporada, 3-1, frente al CV Teruel. El conjunto de Alberto Toribio superó al aragonés en un duelo muy igualado (22-25/25-20/28-26/26-24) disputado en el pabellón de Los Pajaritos. El entrenador utilizó a todos sus efectivos con la salvedad de Rodrigo Jiménez y Luke Belda, que no participaron. Con bastantes rotaciones en el equipo, al Río Duero le queda tiempo para seguir puliendo su juego y su preparación física antes del inicio de la Superliga. El siguiente compromiso lo tiene mañana en Barcelona. Pinto será la próxima cita en la fase de preparación.

## ANUNCIOS BREVES

## **VENTA INMOBILIARIA**

101

VENDO piso en C/ Juan Antonio Simón, 3 habitaciones, 2 baños Orientación sur. Y 2 plazas de garaje. 656 30 98 17

PRECIOSO Ático U25, 2 habitacio nes y 1 salón semiamueblado, baño y cocina amueblados, gran terraza Posibilidad de 1 o 2 plazas de garaje. 225.000 euros. Tf. 606433982

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capaci-dad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629286155.

975 21 20 63

## **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!** 1 DORMITORIO desde 79.000€.III 2 DORMITORIOS desde 82.000€.IM residencial Pico Frentes a de Sa Cub

C/ NUMANCIA 7 - SORIA · T. 975 214 480 · T. 683 168 148 www.grupomr.es

## **ALQUILERES INMOBILIARIA**

SE ALQUILA Bar- Restaurante en Berlanga de Duero (por jubilación). En la Planta baja del Hotel Villa de Berlanga. Frente a la Colegiata. Te-léfonos: 606 272 360, 619 493 989

## **TRABAJO**

701

SE NECESITAN 2 administrativos: 1 con experiencia gestión de RE-CURSOS HUMANOS. 1 gestión tra-mites vehículos, matriculación, transferencias etc. Enviar currículum gestoriamartinezdeguel@telefonica net RESTAURANTE La Cepa (SORIA) Necesita cocinero-a y personal para cocina. Dejar currículum en el establecimiento

EL⊕ MUNDO heraldo-diario de soria

**ESPACIO RESERVADO** PARA SU PUBLICIDAD 975 21 20 63



Máximas en ascenso

del oeste y suroeste.

HOY

Máxima

Máxima

**EN LA CAPITAL** 

Cielos con intervalos nubosos sin descartar

algunas precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ascenso. Vientos

#### FARMACIA DE GUARDIA

## Ma Ángeles Muñoz Hernández

Paseo Santa Bárbara esquina C/ Merineros Tel. 975.229.741

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 5 al II de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA ÓLVEGA, COVALEDA, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 H.)

LANGA DE DUERO, MEDINACELI, SERÓN DE NÁGIMA (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

### Celia Carrascosa Martínez

C/ El Collado, 46. Tel. 975.212.443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

### Ma del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22, Tel. 975,230,709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

## Ma Dolores Sánchez Barreiro

Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

### Ma Victoria Martínez Beltrán

C/ Marqués de Vadillo, 3, Tel. 975,211,183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas, Tel. 975,249,002 De lunes a sábado de 10.00 a las 22.00 h.



MUSEO NUMANTINO

## **EL TIEMPO / HOY**



▲ 25 ▼ 12

**▲** 30 ▼ 12

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA

IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

POLICÍA LOCAL

**SORIA** 

TELÉFONOS DE INTERÉS

**▲** 28 ▼ 12 Sábado 32 VII

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

901 202 020 975 230 000

▲ 27 **▼** II Sábado

**▲** 32 **▼** 9

**PROVINCIA** 

GUARDIA CIVIL BOMBEROS

**TELE-RUTA** 

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

**CENTROS DE SALUD** 

**▲** 28 ▼ 12 Sábado 30 ▼ 11

900 123 505

26 V II Sábado ▲ 30 **▼** II

**▲** 28 ▼ 12

Golinara Olivega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

Sábado ▲ 32 **▼** II

Sábado **▲** 30 **▼** 10

976 645 589

975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

S. LEONARDO

MAÑANA

**▲** 26 ▼ 9

**SAN PEDRO** 

**▲** 26 ▼ 7 Sábado **▲** 28 **▼** 8

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero

ASESORAMIENTO A LA MILIER

INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

Tierras Altas

VINUESA

## **▲** 26 ▼ 9 Sábado

# **▲** 29 **▼** 10

975 101 064

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

Mínima

Mínima

**12**<sup>0</sup>

110



AL 36.5% DE SU CAPACIDAD

## Soria Telf. 975 / 22 - 13-97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

## CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso.

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

RADIO TAXI

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso

### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 -01- 96 Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-0I-96

#### **CONCATEDRAL DE SAN PEDRO** Telf. 975 / 21 -15- 51

La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

EL CLAUSTRO ROMÁNICO rano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

## COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado

## Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

## Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

## **AULA PALEONTOLÓGICA**

Villar del Río Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a 14. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

## AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE

Garray Periodo: I de agosto a 31 de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Llamar previ

## EL TORREÓN DE NOVIERCAS Durante el verano abierto de miércole domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses v de arte contemporáneo)

## CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA
Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ)

Horario: Martes a domingo de II.00 a I4.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com Camino Molino de los Ojos

#### MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particular abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De I de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los domingos de 10 a 14. Más información en

## **CINE Y TV**

## CARTELERA





90.2 FM

RANDA DE DUER

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM 97.7 FM

97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM VALLADOLIC 97.1 102.8 FM

CINES LARA DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE **SESIONES** SALA 1 - 42 SEGUNDOS 17.45 20.15 22.35 SALA 2 - PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 18.00 - NOP 20.15 22.35 **SALA3 - EL TEST** 17.45 20.15 22.35 **SALA 4 - AFTER. AMOR INFINITO** 18.00 20.30 - LA BESTIA 22.35 SALA 5 - TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA 18.15 20.30 22.35 **SALA 6 - DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO** 18.00 20.30 22.35 SALA 7 - VOY A PASÁRMELO BIEN 18 00 - BULLET TRAIN 20.15 22.35 SALA 8 - DIOS MÍO ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO? 18.00 20.15 22.35



#### PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

España. 2022. Dirección. Santiago Segura. Reparto: Santiago Segura, Toni Acosta, Leo Harlem, Carlos Iglesias, Silvia Abril, Loles León, Diego Arroba «El Cejas», Martina D'Antiochia, Calma Segura. Sinopsis. Se acercan las Navidades. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario.



### DIOS MÍO ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO?

Francia. 2022. **Dirección.** Philippe de Chauveron. Reparto: Christian Clavier, Chantal Lauby, Jochen Hägele, Pascal Nzonzi, Bing Yin, Ary Abittan. Sinopsis. Pronto se cumplen 40 años del matrimonio entre Claude y Marie Verneuil. Para esta ocasión, sus cuatro hijas deciden organizar una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de Chinon e invitar a los padres de cada uno de los yernos a pasar allí unos días.

## **CINES MERCADO**

Jueves, 8 de septiembre

- EL RADIOAFICIONADO

| SALA 1 | - MALI TWIST                                           | 17.00    |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|
|        | - EL RADIOAFICIONADO                                   | 19.30    |
|        | - UN AMOR EN ESCOCIA (VOSE)                            | 21.30    |
| SALA 2 | - SUPERGUSANO Y OTRAS HISTORIAS SOBRE                  | 17.30    |
|        | - TODO EL MUNDO ODIA A JOHAN (VOSE)                    | 19.00    |
|        | - ALI & AVA                                            | 21.00    |
|        |                                                        |          |
| Vier   | nes, 9 de septiembre                                   | SESIONES |
|        | nes, 9 de septiembre<br>- DOS COLEGAS Y LA GRAN BESTIA | SESIONES |
|        | •                                                      |          |
|        | - DOS COLEGAS Y LA GRAN BESTIA                         | 17.30    |



**SESIONES** 

19.00

Francia.2021. Dirección. Robert Guédiguian. Reparto. Stéphane Bak, Dioucounda Koma, Issaka Sawadogo, Alicia Da Luz Gomes. Si**nopsis.** Ambientada en la Mali postcolonial de los años 60, cuando los jóvenes de Bamako bailan el rock and roll recién importado de Occidente y sueñan con una renovación política, 'Mali Twist' se centra en los personajes de Samba y Lara.



### **DOS COLEGAS Y LA GRAN BESTIA**

Noruega.2020. Dirección. Gunhild Enger, Rune Spaans. Reparto. Animación. Sinopsis. La vida en el túnel va bien para Knudsen y Ludvigsen. Allí tienen una vida llena de canciones, tostadas con mermelada y bromas. Pero un día llega allí una conductora de tren, con una carta de desalojo: los túneles son para trenes, no para personas, y todos deben salir de allí inmediatamente.

07:50 Cuentos en la hruma

08:40 Fl Arcón

09:30 La casa sobre ruedas

10:25 Redifusión de 8 Magazine

13:00 Me vuelvo al nueblo

13:55 Noticias Soria la Edición.

IA-30 Cyl TV Noticias

**15:10** El tiempo 15:30 Noticias Soria la Edición

**16:00** 8 Magazine

18:35 Duelo de fogones

19:25 Diagnóstico

19:55 Noticias Soria 2ª Edición

20:30 CyLTV Noticias

21:10 El tiempo

21:30 Redifusión 8 Magazine

23:00 Punto de encuentro

02:05 Infocomerciales

08:00 Contigo pan y magia

08:45 Agro en Acción

**09:15** Diagnóstico

09:40 Con la música a todas partes

II:10 Los parque naturales de CvL

12:00 Hecho en CyL

12:50 Muieres en la grania

14:30 CyLTV Noticias.

**15:15** El tiempo

15:30 Cine: Joe Dakota, 1957, Richard

17:00 Los parques naturales de CyL

17:50 El correvuela

18:45 Fl arcón

19:35 Me vuelvo al pueblo

20:30 CyLTV Noticias.

21:05 El tiempo

21:18 Escápate de viaje

22:00 Cine. El fantasma y doña Juanita.

1944. Rafael Gil

00:00 CvLTV Noticias

**00:40** El tiempo

00:50 Me vuelvo al pueblo

01:35 Mujeres en la granja

02:20 Infocomerciales

# Tu periódico digital

heraldodiariodesoria.es









Redacción, Administración y Publicidad. C/ Morales Contreras, 2. Soria 42003.
Tel.: 975 2I 20 63. Fax: 975 22 I5 04. E-mail de Redacción: redaccion@hds-

A.C. SORIA

La cercanía del río Duero a Soria capital, a la que 'abraza' sobre todo por su zona sur, hace que en ocasiones aparezca en la urbe fauna inusual en otras ciudades. En ocasiones el curso de agua y el torrente de vida que supone hace que en los hogares se den cita 'bichos' singulares, especialmente insectos, algunos de los cuales reseñan un buen estado ecológico. Lejos del repelús que puedan generar, observados de cerca son un espectáculo y vitales para mantener el equilibrio ecológico.

Uno de los casos más vistosos es el de las libélulas, unos elegantes seres que necesitan del agua para vivir y cazar. Es el caso del ejemplar que ilustra estas líneas, una hembra de 'Aeshna mixta' colgada en el burlete de una persiana en una vivienda del barrio de Los Pajaritos este mismo domingo a la hora del desayuno humano.

Con el río a menos de un kilómetro en línea recta decidió visitar territorio 'humanizado' y lucir sus singulares colores. En ocasiones se desplaza para cazar algo más allá del río y entran en Soria capital. Además de su belleza tienen una función muy importante. Se alimentan de otros insectos y son una buena manera de evitar que entre ese mosquito pesado en casa.

También desde las márgenes del Duero llegan puntualmente a la ciudad ascaláfidos (Ascalaphus longicornius), conocidos como 'falsa libélula'. Son insectos de gran tamaño, amarillos hasta en los nervios de sus alas y con algunos to-

ques oscuros. Con unos largos cuernos rematados en una bolita, su tamaño destacable y sus grandes alas plegadas sobre el cuerpo, pueden dar algo de susto posados en el tendedero que utilizan como si fuese una ramita natural. También se alimentan de pequeños insectos y son inofensivos para el ser humano.

También aparecen puntualmente en la ciudad de Soria ejemplares de efémeras, mucho más pequeñas que las anteriores pero igualmente bellas. Su gran variedad de colores son un espectáculo. Su nombre hace alusión a su

## **ANIMALADAS**

La cercanía del río a algunos barrios de la capital hace que en ocasiones insectos muy vinculados al agua y tan inofensivos como necesarios aparezcan por las viviendas, mostrando sus espectaculares formas y colores

Los 'bichos guapos' del Duero que llegan a la ciudad de Soria



ESPECTÁCULO.
Un ejemplar de
Aeshna hembra
posado este
domingo en una
persiana del barrio
de Los Pajaritos
mostrando su
belleza. A. CARRILLO

larguísimo desarrollo como larvas, subimagos o imagos

(dos o tres años formándose) antes de emerger como insectos alados, una fase que apenas dura 24 horas y en la que les da tiempo a reproducirse y poco más antes de morir. Ya llamaron la atención de Aristóteles. A pesar de estar muy ligadas al agua de los ríos, el Duero también las *presta* de vez en cuando para disfrute de los sorianos. Presentan cuerpos muy finos u alargados con una imagen elegante, y alas largas que no pliegan sobre el cuerpo. Los colores, todos los que se imagines, desde el negro de las

'Baetis niger' hasta el crema de las 'Ephemera dánica' pasando por naranjas, verdes, marrones... De nuevo son inofensivos y evidencian un buen estado ecológico.

Pero la profusión de insectos, muchos de ellos bellos e inofensivos, que atrae el río Duero a la ciudad de Soria no sólo es un placer para la vista. En los barrios más cercanos al cauce es fácil ver golondrinas y aviones alimentándose, o murciélagos saliendo al anochecer para darse el festín diario. Los insectos del río son también básicos para mantener la biodiversidad de una ciudad sin duda humana, pero también muy natural.

# Madurga Selection

Tu vehículo, dos veces nuevo

Multimarca · Km 0 Seminuevos · Ocasión

C/ Eduardo Saavedra 44 · Soria · 975 221 450

www.grupomadurga.com

